# KI JEMUN

Sábado, 6 de julio de 2024. Año XXXV. Número: 12.616. Edición Madrid. Precio: 2 €

# Begoña Gómez citó al rector er Moncloa y logró un máster único

Joaquín Goyache declara al juez que en 2020 lo llamó una secretaria personal'de la mujer del presidente

Entres meses se creó en la UCM la única cátedra codirigida por alguien que no tiene titulación ni es docente

Gómez entró al juzgado escondida en un coche y con grandes medidas de seguridad y declarará el día 19

M. MARRACO, G. PEÑALOSA Página 6







Mikel Merino marca de cabeza el gol que dio la victoria a la selección española ayer ante Alemania en el estadio de Stuttgart. M. MEDINA / AFP

Un cabezazo de Mikel Merino en el minuto 119 de la prórroga sella una histórica victoria de España ante la anfitriona / Francia será el rival de la selección en las semifinales

# UNA ESPAÑA SIN **COMPLEJOS DOBLEGA A ALEMANIA**

POR EDUARDO J. CASTELAO (STUTTGART) Páginas 35 a 40

Manda España, pega Kroos

POR ORFEO SUÁREZ Página 36



# Vox se une a Orban en la UE el día que el líder húngaro visita a Putin

Abandona el grupo de Meloni en el Parlamento Europeo para sumarse a Patriotas por Europa por «alineamiento ideológico»

Bruselas se indigna con el viaie del presidente de turno a Moscú y Feijóo lo condena y advierte que «no representa a la UE»

MARÍA G. ZORNOZA Págs. 12 y 24

Keir Starmer apuesta por un gabinete de mujeres v promete «estabilidad»

POR CARLOS FRESNEDA Pág. 18

El 96% de los accionistas del **BBVA** avalan la OPA de la entidad sobre el Sabadell

LAURA DE LA QUINTANA Pág. 26



# **LOC SILVIA GÓMEZ-CUÉTARA ROMPE CON PÉREZ** SIMON

La empresaria estuvo sola en su enfermedad y el magnate la engañó con otra mujer

POR INMACULADA COBO

# PRIMER PLANO

LUCES PARA LA CONSTITUCIÓN (78)

Destacado jurista y académico, es catedrático de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco, ex presidente de la Asociación de Profesorado de Derecho Penal de las universidades españolas y autor de más de 250 publicaciones especializadas

# «EN POLÍTICA **HAY CONDUCTAS** REPROBABLES AUNQUE NO SEAN DELITO: DEBERÍAN SER MÁS PULCROS»

NORBERTO J. DE LA MATA

ÁNGEL DÍAZ MADRID

Pregunta. Numerosos temas de actualidad tocan muy directamente el derecho penal. ¿Es solo una impresión que tenemos los periodistas o realmente ha habido mucha actividad legislativa penalista en los últimos años?

Respuesta. Ha habido un exceso legislativo que no tiene mucho sentido. Nosotros tenemos un muy buen Código Penal de 1995, el famosamente llamado «Código Penal de la democracia», y la idea es que los códigos penales queden asentados, que se dé tiempo a la ciudadanía y a los jueces para que los conozcan y se vayan definiendo formas de interpretación. Y eso al principio sí que se mantuvo. Pero si luego hay reformas cada dos días, al final tendremos un código con 40 reformas y pierde el sentido de ley importante. Hoy se legisla penalmente en exceso, sin duda

P. ¿Se refiere a estas últimas legislaturas o viene ya de lejos?

R. Yo diría que, desde 2003 hasta ahora, en las distintas legislaturas ha habido muchas, muchas reformas. Y en los últimos años, desde 2019, han sido absolutamente desmedidas.

P. Una reforma penal especialmente polémica, y con consecuencias en la aplicación de la amnistía, es la del delito de malversación.

R. Yo creo que el delito malversación debe desvincularse totalmente de si hay o no hay lucro. La malversación ha sido, v sigue siendo, el perjuicio para el correcto funcionamiento de la administración pública basado en una mala gestión de caudales públicos. Vincular eso a la idea de si hay o no hay lucro es erróneo, y eso es lo que se hizo en la última legislatura. Ahora se exige el ánimo de lucro, haciendo parecer que, cuando no hay un enriquecimiento personal, ya no estamos en el ámbito de la malversación más grave. Es un error.

P. El Tribunal Supremo ha declarado la malversación no amnistiable. ¿Habrá un nuevo choque institucional

con el Constitucional? R. No tiene por qué haberlo. Cada órgano tiene competencias diferentes, en ámbitos diferentes, y malo sería creer que sus decisiones están condicionadas políticamente. La cuestión, insisto, es la de cómo se interpreta el ánimo de lucro. El ánimo de lucro puede interpretarse como voluntad de obtener un beneficio para sí mismo, para un tercero o para una causa. Si interpretamos el ánimo de lucro como obtención de un beneficio puramente personal, se desvirtúa lo que es la malversación. Malversar fondos es destinarlos a otra finalidad, privada o no. Por eso la última reforma no me parece acertada.

Y, en todo caso, ninguna reforma penal puede ser acertada si está está condicionada a la resolución de un problema concreto, puntual. El sentido de una reforma es que, tras haber pasado el tiempo, haya una nueva necesidad: delitos medioambientales, delitos contra los derechos de los trabajadores...Delitos que no estaban en el Código Penal, y se nota una necesidad social de que se incorporen. O al revés: hay delitos que están en el Código Penal v, como la sociedad va evolucionando, se ve la necesidad de que desaparez-

can. Pero siempre con una reflexión muy pausada. Las reformas que satisfacen son aquellas muy consensuadas, aquellas respecto de las que

centros punteros de Europa y América. ► Especialista en derecho ambiental, económico y delitos informáticos, ha sido nombrado doctor 'honoris causa' en varias universidades de América Latina.

DNI

►Nació en Bilbao en

1962, es licenciado en

Criminología, doctor

investigado en varios

en Derecho y ha

Derecho y en

no hay duda de que tenga que ser así. Esa es miidea de lo que es el derecho penal pensado, y no un derecho penal a toque de corneta.

P. La propia Ley de Amnistía también se hace para un objetivo muy específico, lógicamente.

R. En mi opinión, el problema no es tanto si es constitucional o no. Hay algunas objeciones, pero no excesivas, y creo que sí podría considerarse constitucional. El problema es de legitimidad penal, desde el punto de vista de la prevención. Si se dice que la finalidad del derecho penal es prevenir comportamientos lesivos para intereses comunes, con este tipo de leyes no se está consiguiendo eso. ¿Se está lanzando el mensaje de que no delincan o se está lanzando el mensaje de que no importa, porque quizás en un futuro pueda ser amnistiado? Es un mensaje peligroso desde el punto de vista del derecho penal, en el cual no se ha trabajado bastante. Que haya una oportunidad políticaono, eso es una cuestión de los políticos. Pero, penalmente, este tipo de leyes ad hoc, leyes muy puntuales pensadas con nombres y apellidos, no son convenientes.

> P. Hay quien argumenta precisamente que el problema es que se esté tratando desde el derecho penal.

R. Si, yo también lo creo. El derecho penal está para lo que está, y claro que el derecho penal es política: es política criminal. Pero no se puede politizar todo el derecho penal. Por supuesto que el derecho penal tiene una ideología, y claro que el derecho penal de la sociedad actual responde a unos intereses; unos intereses sociales y democráticos. Cada vez se atiende más a intereses colectivos: de los consumidores, de los trabajadores, para tutelar medio ambiente... Y en eso el derecho penal tiene que ser claramente progresista, en el sentido de que va progresando, y nada tiene que ver nuestro Código Penal con los có-

digos penales del siglo XIX. Pero lo que no se puede es instrumentalizar el derecho penal lanzando una ley tras otra, porque dificulta la lectura del Código Penal. Hay much as imprecisiones, muchas redundancias, muchas lagunas... Y al final, para los intérpretes, es complicado. Incluso en la docencia, no estamos seguros de si lo que se está explicando está vigente o no, porque tienes que estar enseñando constantemente con el BOE en la mano.

P.Un caso de confusión en el que la ley no respondía a las intenciones del legislador fue el

de las penas a los agresores sexuales, que durante meses funcionaron de un modo que nadie quería.

R. Sí, eso fue un auténtico dislate. Hu-

bo tantos anteproyectos, proyectos, correcciones... Desde una buena idea, porque es adecuado tratar la agresión sexual como una vulneración de la libertad y, a partir de ahí, ir previendo tipos agravados en función del mayor desvalor [daño]. La idea original yo creo que era buena, pero ni se ha contado con gente del derecho penal ni se ha hecho con la pausa necesaria. La primera ley tenía muchos errores puramente técnicos, que una lectura detenida del propio texto habría detectado. A veces no estan complicado, pero se requiere una pausa. Esto no es de hoy para mañana: vamos a ver, vamos a analizar. Y otro problema, uno de los más graves del derecho penal actual, es que está muy parcelado. Hago una reforma de los delitos contra la libertad sexual; bien, pero no me doy cuenta de que aquí tengo delitos contra la libertad, delitos de prostitución... Hay muchos delitos, y yo me tengo que ir fijando en cuáles son las conductas y las penas de todos ellos para que no haya una desproporción interna. La reforma de los delitos sexuales ha sido un ejemplo claro de absoluto error en la forma de legislar.

P. Comparto con usted que la filosofía original tenía aspectos positivos. No sé si estaremos pensando lo mismo, pero había una discusión bizantina sobre dónde acababa el abuso y empezaba la agresión. Había problemas que resolver, indudablemente. R. La idea central de que la agresión es un ataque a la libertad sexual, esa idea inicial, a mí no me parecía mal. Por supuesto, tiene que haber tipos agravados con mayor pena en función de las distintas circunstancias. Pero yo insisto mucho en lo de la técnica legislativa. Si queremos que haya penas menores, se dice y no pasa nada. Lo que no puede ser es que no queramos ese efecto y la ley salga así. Eso es imperdonable. Las bondades de esa ley estaban en lo que no es penal, como el tratamiento y la asistencia a la víctima. Lo bueno de la ley era todo lo que no era penal, pero lo penal es lo más llamativo y era lo que peor estaba.

P. Quizá haber puesto tanto el acento en si la pena era un tanto por ciento más larga o un tanto por ciento más corta, cuando el tema de la agresión sexual y la violencia de género es tan inmenso, ha sido un error.

R. Es un error porque, además, es lo de menos. La agresión sexual se evita iluminando las calles; se evita haciendo que las paradas de los autobuses no sean fijas, sino que paren cuando la persona lo desea, al lado de su domicilio; se evita, por supuesto, con educación, y de otras muchas maneras. Esos túneles de los de los años 70 que había en todas las ciudades, sin iluminar, eran caldo de cultivo para determinados delitos. El derecho penal actúa tardíamente: que un delito tenga una pena de 20, o 18, o 15 años no va a hacer retraerse a la persona agresora, porque no aumenta la posibilidad de que el agresor se-

# PRIMER PLANO

LUCES PARA LA CONSTITUCIÓN (78)



xual sea identificado y capturado. La idea es animar a la denuncia y acompañar a la víctima. La pena tiene que ser cierta y tiene que ser clara, pero una pena más grave no tiene por qué disminuir el número de delitos.

P. En este clima de reproches cruzados sobre la politización de los tribunales, tanto en la amnistía como en los ERE de Andalucía, ¿considera que se ha extralimitado algún tribunal? ¿El Supremo? ¿El Constitucional? ¿Los dos? ¿Ninguno?

R. No hay intromisión, ni de unos ni de otros. Hay unas decisiones que convencerán más o menos, pero no puede decirse que sean prevaricadoras, en mi opinión. Al Tribunal Supremo le corresponde la decisión sobre la aplicación de la amnistía en supuestos concretos, en función de la persona implicada. En mi opinión, no se ha extralimitado: ha decidido cómo puede hacerlo y, excepto en el voto discrepante, ha habido bastante unanimidad en la Sala. Veremos qué hacen el resto de tribunales. En cuanto al Constitucional, tampoco se está extralimitando. Decide recursos de amparo, que está obligado a resolver cuando se plantean. En este caso [los ERE], por vulneración de los principios constitucionales de legalidad y de presunción de inocencia. Otra cosa es que estemos o no de acuerdo con la resolución concreta, que es cuestionable, o con el nombramiento de determinados magistrados muy significados políticamente.

P. Como experto en derecho penal, ¿qué prevé que pasará con la investigación a Begoña Gómez?

R. No tengo ni idea de lo que pasará, no conozco bien los hechos. Lo que sí sé es que el derecho penal se basa en el principio de legalidad. Es un principio básico, y una conducta es o no es delictiva en función de si encaja o no encaja en el Código Penal, y tiene que encajar exactamente. El delito de tráfico de influencias son tres conductas muy puntuales: la del funcionario que influye en otro funcionario, la del particular que influye en otro funcionario o la del mediador conseguidor. Que encaje en alguna de estas tres figuras a mí me parece difícil. Si no encaja, no será tráfico de influencias, porque en derecho penal no nos movemos en lo ética o moralmente reprobable, ni en lo políticamente correcto o incorrecto. En derecho penal tenemos que estar muy seguros de que una conducta encaja en el principio fundamental. Como en todos los casos, supongo que habrá que investigar si hay indicios razonables o no, y los tribunales decidirán. Yo, por lo que la prensa está publicando, lo veo difícil, pero es una opinión puramente personal. P. Tanto desde la izquierda como desde la derecha, y desde cualquier opción política imaginable, oímos que**DESAFECCIÓN** «Lo normal es que

si uno es pariente o 'amigo de', no intervenga en determinados negocios o contratos»

# **JUSTICIA**

«No todo es un ataque personal. Tenemos buenos tribunales. Si lo del hermano de Sánchez es infundado, lo dirán»

# 'PROCÉS'

«El problema de la amnistía es penal: ¿se está lanzando el mensaje de que delinquir no importa?»

**MALVERSACIÓN** «Malversar fondos es destinarlos a

otra finalidad, privada o no. Exigir el ánimo de lucro es un error»

AMNISTÍA/ ERE «No ha habido intromisión ni del Tribunal Supremo ni del Constitucional. Ninguno se ha extralimitado»

# 'SÍ ES SÍ'

«El derecho penal actúa tarde. Una pena más larga no tiene por qué implicar que haya menos delitos»

# CÓDIGO PENAL

«Hay un exceso legislativo desde 2003, desmedido desde 2019. Los códigos penales deben asentarse» jas de que se está atacando penalmente a políticos sin fundamento. R. Yo confío mucho en los tribunales, en que hagan su trabajo, y en que la Fiscalía haga el suyo. Si alguien denuncia, hay obligación de conocer esa denuncia, evaluar si hay indicios y concluir rechazando la investigación o aceptándola. ¿Que hay un uso excesivo de la denuncia? Pues yo diría que no. Nos tenemos que acostumbrar a que estamos en la en la vida pública, somos dueños de nuestros actos y, si algo parece que no es del todo correcto, se tiene que denunciar. Concluirá o no concluirá en condena penal, o incluso en una acusación o procesamiento, pero no me parece que estemos en una España absolutamente judicializada. En Estados Unidos se acude a los tribunales con mucha mayor frecuencia que aquí, aunque parece que los tribunales últimamente forman parte de nuestra vida diaria. El derecho penal es llamativo, porque es rentable para la prensa, pero nos tenemos que acostumbrar a convivir con el derecho penal sin tampoco darle tanta importancia. Ya veremos qué pasa con el mal uso [de la denuncia], ya veremos qué pasa con el hermano de Pedro Sánchez... Pero no lo veamos todo comoun ataque personal absolutamente infundado. Si es infundado, los tribunales lo van a decir. Hay muy buenos tribunales y decidirán lo que corresponda conforme a derecho.

P. Si tenemos que acostumbrarnos a que haya muchas denuncias y muchas no prosperen - otras sí lo harán, claro-, entonces también tendríamos que acostumbrarnos a que la denuncia no conlleve la dimisión.

R. Eso ya va a depender de cada cual, de cómo se sea más o menos de estricto con uno mismo. Una cosa es que la denuncia no prospere y no haya un procedimiento penal, y otra cosa es que no estemos ante un comportamiento dudoso, reprobable. Es muy difícil que se interponga una denuncia por nada, porque tenemos el delito de denuncia falsa. Normalmente, siempre hay algo, que tendrá consecuencias personales, consecuencias reputacionales, consecuencias periodísticas... Que haya algo no quiere decir que haya delito, eso es lo que quiero diferenciar. Si, a partir de una denuncia, alguien tiene que dimitir, será en base a la exigencia de su partido político o a su propia exigencia personal. Pero hay mucha gente a la que nunca van a denunciar, y otra gente que tiene más posibilidades. Algo tendrá que ver también con lo que una persona ha hecho. Se debería ser mucho más pulcro, mucho más exigente con uno mismo. Si uno es pariente, si uno es amigo de... pues lo normal es que no intervenga en determinados negocios o contratos, porque el riesgo de que algo no suene bien va a estar siempre presente. Si queremos generar confianza en la política, al margen del derecho penal, eso lo debemos tener en cuenta

# **OPINIÓN**

LA EDAD de la ira que estalló en los países occidentales del primer mundo tras la crisis financiera de 2008 cumple 16 años y, como los seres humanos, ha ido evolucionando. Primero fue la indignación. Los ciudadanos se sintieron estafados por un sistema económico que les prometía un reparto justo de la riqueza. Los ricos eran ricos, pero las élites eran compasivas con los pobres y compartían, aunque fueran las sobras. Los gobernantes hasta se comprometieron a refundar el capitalismo.

Aquella indignación persiste en el aire y en las urnas, pero ha ido mutando de traje. Ahora va vestida de todos los colores, formas, disfraces y modales. En general, los modales de la ira son ahora pésimos modales. Las teorías económicas revolucionarias de aquel Varoufakis han sido sustituidas en el péndulo por las tesis libertarias de Javier Milei. La utopía de la igualdad de oportunidades –miles de estudios de los tanques de pensa-



ASUNTOS INTERNOS LUCÍA MÉNDEZ

# La crueldad es viral, la ofensa está de moda

miento-ha dado lugar a la explosión de influencers, emprendedores, youtubers y locutores de pódcast. «Bro, tío, no eres rico porque no quieres. Ven conmigo, págame y móntate tu propio éxito». La indignación de antaño ha devenido en cinismo, individualismo feroz, exclusión digital y de las otras, brutalidad ciberespa-

cial con los vulnerables, edadismo que se burla del físico de las personas, rechazo al inmigrante, odio hacia los que piensan distinto, mentiras compulsivas, y, lo más inaudito, la normalización de las palabras bárbaras y de los discursos feroces. La moda es ofender. La truculencia es bonita. La salvajada, saludable. La ferocidad, divertida. La barbaridad, garantía de éxito en redes y medios.

La falta de pudor y la fama desbocada de personas dedicadas exclusivamente a humillar y agredir a los semejantes que no son de su agrado empieza a ser adictiva. Se aprecia en la conversación pública y en el ecosistema político-mediático una atracción fatal hacia los comportamientos más insensibles con las debilidades humanas. Dos ejemplos, aunque hay muchos más. Alguien de ERC empapeló Barcelona de carteles que rezaban «Fuera el Alzhéimer de Barcelona», ilustrados con fotos de Pasqual Maragall y de su hermano Ernest, candidato al Ayuntamiento. La incalificable campaña pretendía provocar empatía electoral con el aspirante (!). Y el director de The Economist ha considerado pertinente hacer una portada con la -cruel-imagen de un andador para resumir la campaña presidencial norteamericana. El periodismo de ofensa gratuita que busca la viralidad por la viralidad.



EL ÚLTIMO ESCAÑO IÑAKI ELLAKURÍA

# Orgullo, perjuicio y libertad

EN LAS retransmisiones de la Eurocopa, estos locutores de RTVE que tanto nos entretienen confundiendo nombres, fechas, resultados y lugares -todo un reto mental para el telespectador que acaba siendo adictivo-interrumpieron la narración de cada partido para anunciar que la cadena iba a celebrar un Especial Orgullo a lo largo de esta semana. La insistencia y el entusiasmo dedicado a esa cuña, como si de un acontecimiento de obligado seguimiento se tratara, me recordó la pasión con la que en 2022 todos los medios cubrieron el Mundial de Qatar, ayudando a legitimar un régimen islamista en el que la homosexualidad está perseguida y castigada. Como pasa en Arabia Saudí, a cuyo ministro de Exteriores recibió el jueves nuestro Albares por considerar «buen amigo» a un Gobierno homófobo.

Hipocresía transversal que colabora en la transformación de la necesaria lucha por la consecución y

respeto a los derechos de los homosexuales –como el del matrimonio– en un proyecto partisano de hegemonía cultural y política, al que es obligatorio subirse festivamente a su carroza sin posibilidad de apostilla o matiz, bajo pena de homofobia, transfobia y demás. Costó mucho liberarse del nacionalcatolicismo, del que quedan algunos restos *voxistas*, para caer en manos de otras supersticiones moralizantes como el movimiento LGTBI, dominado por la ideología *queer* e instrumentalizado por la extrema izquierda para destruir al adversario y fomentar el resentimiento social. Reafirmando, por ejemplo, los nuevos tipos de familia mediante el desprecio a la «familia tradicional», como si representaran dos mundos opuestos y obligatoriamente enfrentados.

Fue bochornoso cómo Almodóvar y otros propagandistas del sanchismo proclamaron antes del 23-J que, si ganaba el PP, los homosexuales perderían su condición de ciudadanos. Es la perversión del *espíritu de Stonewall*, origen en 1969 del Día del Orgullo como rebelión contra el sistema para reclamar derechos y libertad, mientras que ahora desde el *mainstream* quieren imponer una agenda política.

Igualdad de derechos y libertad. Esa y no otra debe ser la exigencia en toda democracia liberal. Vigilando activamente su cumplimiento para que todos los ciudadanos, independientemente de lo que piensen, voten, recen y follen, tengan garantizados esos derechos. Ni más ni menos. Y necesariamente fieles al espíritu de Stuart Mill: «La especie humana ganará más dejando que cada uno viva como le guste, que en obligarle a vivir como guste al resto».

### **RICARDO**



CON LO visto en la primera vuelta, las encuestas en la mano y las peculiaridades del sistema electoral francés para las elecciones legislativas (577 circunscripciones individuales que se juegan a dos vueltas), la noche del domingo nos puede dejar dos escenarios.

El primero es uno en el que el partido de Marine Le Pen, Reagrupamiento Nacional (RN) y su candidato, Jordan Bardella, consigan bien una mayoría

absoluta o una mayoría suficiente para gobernar en coalición (de gobierno o parlamentaria) con otros (seguramente la derecha de Los Republicanos). Ese sería un escenario catastrófico para Macron, que se vería obligado a gobernar en



CAFÉ STEINER JOSÉ IGNACIO TORREBLANCA

Macron no se presenta, pero es la pieza a cobrar cohabitación con una fuerza de extrema derecha muy crecida que, desde la Asamblea Nacional, desafiaría todo aquello que Macron representa y quiere hacer en la UE (mayor integración, un presupuesto expansivo para financiar la transición energética y tecnológica, política industrial, apoyo a Ucrania, incluyendo la ampliación, etc).

El segundo escenario dibuja algo que podría resultar un alivio: que el centro de Macron y el nuevo Frente Popular de izquierdas logren evitar la

mayoría de Le Pen y RN. Pero también podría resultar una pesadilla, en tanto en cuanto provocara una situación de extrema ingobernabilidad. Porque una cosa son los pactos circunstanciales alcanzados entre *macronistas* e izquierdistas

para retirar a sus candidatos más débiles, y así forzar una concentración de voto para parar la extrema derecha, y otra bien distinta es que, una vez logrado el éxito de impedir que gobierne Bardella, pudieran ponerse de acuerdo en nombrar o apoyar un Gobierno y, mucho menos, en aprobar legislación. En ese escenario, Le Pen y Bardella no tendrían más que sentarse a esperar que el sistema mostrara que es capaz de pararlos (y sólo de forma temporal), pero únicamente al coste de fracasar a ojos de todos y así terminar de impulsarlos a donde realmente quieren llegar: al Palacio del Elíseo.

Macron no se presenta formalmente, pero esta elección, convocada por él sin consultar con nadie, es un referéndum sobre su continuidad. Y todo indica que a partir del lunes su vida va a ser miserable, ya que la responsabilidad de la derrota de los centristas será exclusivamente suya. Pase lo que pase, el resultado de las elecciones es que RN es ya un partido de gobierno; Bardella, un primer ministro creíble; y Marine Le Pen, una líder completamente presidenciable.



DIRECTOR: JOAQUÍN MANSO DIRECTOR ADJUNTO:

Fornieles, María Gonzále: ADJUNTO AL DIRECTOR: Manteca, Jorge Bustos, Leyre Iglesias, Silvia Román Carlos Segovia, Gonzalo

SUBDIRECTORES:

Roberto Benito, Juan

Suárez, Esteban Urreiztieta



EDITORA: Unidad Editorial General, S.L.U. Avda. de San Luis, 25. 28033 Madrid. Teléfono de co 91 443 50 00

ADMINISTRADORES:

DIRECTOR DE NEGOCIO:

COMERCIALIZACIÓN DE PUBLICIDAD

DIRECTOR GENERAL DE PUBLICIDAD:

# El Reino Unido apuesta por la estabilidad frente al populismo

TRAS SU histórica victoria electoral, que devuelve al Partido Laborista al poder 14 años después, el nuevo premier británico Keir Starmer prometió ayer «estabilidad y moderación», en un discurso institucional y centrista que contrastó con las constantes convulsiones que ha sufrido el Reino Unido en los últimos años. Desde que el referéndum del Brexit, promovido irresponsablemente por el conservador David Cameron, partió al país en dos en 2016, la arbitrariedad y el descontrol se habían apoderado de la política británica. Una senda sin salida que el jueves llevó a los electores a inflingir a los tories su peor derrota en la era moderna.

El resultado de las elecciones marca un punto de inflexión para una de las primeras democracias occidentales que se dejó seducir por el populismo. Tras los sucesivos mandatos de Boris Johnson, Liz

Truss y Rishi Sunak, que según The Economist «han convertido el caos en una forma de arte», la aplastante victoria de Starmer deja un claro mensaje. Fiscal de tono desapasionado y carente de

especial carisma, el nuevo primer ministro ha mostrado firmeza moderando a su partido -e incluso desprendiéndose de su predecesor, Jeremy Corbyn-, sin que por ello se disperse el voto de izquierdas. Los conservadores, en cambio, han hecho el recorrido contrario, adoptando en gran medida el discurso identitario y antieuropeo de Nigel Farage, lo cual no les ha servido para frenar a la derecha radical, que ha logrado cuatro millones de votos.

La debacle obliga a una profunda reflexión en

las filas del Partido Conservador, que ha abandonado su naturaleza institucional y sistémica hasta resultar irreconocible para sus votantes, muchos de los cuales se han abstenido o han votado a los liberales. Ha sido el derrumbe tory, más que el modesto aumento laborista, lo que ha propiciado la amplísima mayoría de Starmer.

El nuevo Ejecutivo reforzará previsiblemente los vínculos con Europa, algo que no solo tendrá efectos económicos, sino también defensivos. Aunque el compromiso del Reino Unido con la OTAN nunca se ha visto en cuestión, el abandono del aislacionismo en la potencia que dispone del mayor ejército de la región es una buena noticia. Sobre todo en un contexto de amenaza creciente a causa de la guerra de Ucrania, y ante la ambigüedad que varios líderes europeos -y a la espera

# La victoria de Starmer es un retorno a la moderación después de que los 'tories' abandonaran su carácter institucional

de Marine Le Pen este domingo-muestran hacia Rusia. En este sentido, el encuentro que el presidente de turno del Consejo, el húngaro Viktor Orban, mantuvo ayer con Vladimir Putin en Moscú reviste una gravedad extraordinaria.

El país que hereda Starmer afronta grandes retos, de la inmigración a la baja productividad, cuya gestión será compleja, pero los británicos han dado un paso fundamental al castigar al populismo y apostar por un retorno a las políticas racionales y previsibles.

# LA MIRADA



# La excepcionalidad de una cátedra que arrancó en La Moncloa

TANTO LA forma en que germinó la cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) como su propia existencia dibujan la excepcionalidad del puesto directivo que Begoña Gómez logró en 2020, tras la llegada de su marido a la Presidencia. Según declaró ayer el rector de la UCM, Joaquín Goyache, ante el juez que la investiga por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, una mujer que se presentó como secretaria de la esposa del presidente le citó en La Moncloa. Allí Gómez le expuso que quería liderar una cátedra y un máster, para lo que ya disponía de financiación. Tres meses después, lo consiguió.

La excepcionalidad del caso es múltiple. Más allá de su eventual consideración penal, es evidente que la cónyuge del presidente no puede utilizar las instalaciones de La Moncloa para su trabajo privado. ¿Qué coacción hay mayor que citar a un rector o a un empresario en la sede de la Presidencia de un país para pedirle colabora-

ción o un empleo? En segundo lugar, el rector reconoció que no hay ninguna otra cátedra similar a la de Gómez, quien figura como codirectora porque no es profesora ni tan siquiera licenciada.

Su aparición ayer en Plaza de Castilla, por el garaje y solicitando que no se grabe su declaración -finalmente aplazada-, expresa un comportamiento vinculado al trato de favor coherente con las revelaciones que se van conociendo, pero claramente reprobable. La responsabilidad política corresponde a Pedro Sánchez, quien, en vez de dar explicaciones, se ha lanzado a una batalla contra la libertad de prensa.

### **VOX POPULI**



IMANOL PRADALES

# Gesto de desprecio a la Selección española

**♥** El *lehendakari*, al ser preguntado ayer si vería el partido entre España y Alemania, respondió con una evasiva: «No estoy siguiendo la Eurocopa y no soy aficionado al fútbol». Sus palabras son un gesto de desprecio teniendo en cuenta el protagonismo de varios jugadores vascos en la Selección.



**CARLOS TORRES** 

### Amplio respaldo a la OPA sobre Sabadell

♠ El 96% de los accionistas del BBVA respaldaron al presidente de la entidad en una junta extraordinaria en la que se dio luz verde a la OPA sobre Banco Sabadell. La oferta se dirige al 100% de los accionistas de Sabadell mediante el canje de 4,83 acciones de la entidad catalana por una acción de BBVA



MIKEL MERINO

### Sella el pase de España a semifinales

♠ El centrocampista de la Real Sociedad rubricó ayer, al final de la prórroga ante Alemania, la clasificación de la Selección para las semifinales de la Eurocopa. Pese al empate germano al tanto inicial de Olmo, el cuadro de Luis de la Fuente mostró un alto nivel de juego y competitividad.



JAIR BOLSONARO

### Imputado por apropiarse de joyas

**▼** El ex presidente brasileño ha sido imputado por apropiación indebida de unas millonarias joyas que le fueron obsequiadas por países árabes cuando aún ejercía como jefe de Estado del gigante latinoamericano. El líder ultraderechista está acusado también de lavado de dinero y asociación para delinquir.

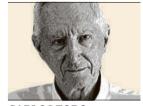

**CARLOS TORO** 

### Primer disco tras una carrera como autor

♠ El escritor de canciones más prolífico del pop español-se le atribuyen 1.300 temas, entre otros, Mamá quiero ser artista y Resistiré-y colaborador de EL MUNDO desde su fundación debuta como cantante a los 78 años con Nunca es tarde, una colección de piezas hechas



DANI OLMO

### Del banquillo al MVP del partido de cuartos

♦ Si había un debate en el once inicial de Luis de la Fuente era el de Pedri o el jugador del Leipzig. Una fuerte entrada de Kroos sobre el jugador canario dio la oportunidad al delantero catalán. Y no la desaprovechó. Su gol encarriló un igualado encuentro y su pase de gol a Merino sentenció la eliminatoria.

# **ESPAÑA**

# Una cátedra excepcional fraguada en La Moncloa

• El rector de la Complutense dice al juez que Begoña Gómez le citó en el complejo presidencial • Allí le propuso su máster, que fue aprobado en solo tres meses

### MANUEL MARRACO GEMA PEÑALOSA MADRID

Un máster público fraguado en La Moncloa, de manera fulgurante y con características excepcionales. Esa es la descripción del máster que dirigía Begoña Gómez a la luz de la declaración ante el juez del rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache.

El rector compareció como testigo para aclarar la actuación de la mujer del presidente del Gobierno, al que el magistrado Juan Carlos Peinado investiga por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

A preguntas del magistrado Juan Carlos Peinado, Goyache relató que a finales de julio de 2020 recibió una llamada en su móvil de quien se presentó como la secretaria «personal» de Begoña Gómez. Le indicó que fuera a La Moncloa porque la mujer de Pedro Sánchez quería hablar con él.

Goyache acudió al complejo presidencial. Según lo relatado al juez, allí solo se reunió con Begoña Gómez. No vio a Sánchez, al que dijo no conocer. La mujer del presidente le explicó el proyecto de creación de una cátedra de Transformación Social Competitiva y de un máster en la materia. Tres meses después de ese encuentro en La Moncloa, la UCM creaba la cátedra extraordinaria de Gómez y el máster correspondiente.

«Mi teléfono lo tiene todo el mundo», ha declarado cuando se le preguntó si no le resultó extrañó la llamada de La Moncloa a su teléfono móvil. El testigo precisó al juez que Gómez le indicó que ya tenía la financiación necesaria (de Fundación La Caixa y Reale Seguros) para la creación de la cátedra y la experiencia profesional suficiente como para encabezarla, por lo que estaba todo prácticamente hecho. Aun así, él no volvió a abordar el asunto, que dejó en manos de un órgano de la universidad. Sí resaltó el testigo que una vez firmado el convenio con la UCM esa financiación pasaba a ser considerado «dinero publico».

Uno de los puntos abordados por el juez fue la peculiaridad de la cá-



El rector de la UCM, Joaquín Goyache, ayer a su llegada al juzgado. EFE

tedra extraordinaria. En particular, el sistema de codirección, en que el un codirector era miembro de la UCM, pero el otro –Gómez– no era un docente de la universidad conlicenciatura en la materia. A la pregunta del magistrado sobre si había otros casos así, y tras algunos titubeos tras los que Peinado le instó a contestar, Goyache indicó que del medio centenar de cátedras extraordinarias que calcula que existen en la universidad solo en esa era así.

En otro punto del interrogatorio, el rector confirmó la existencia de una investigación interna y un informe de la interventora de la UCM, develado por este diario, que denuncia las irregularidades en la contratación por parte de Gómez de una empresa para su cátedra.

La declaración de Goyache se extendió durante una hora. Tenía, como testigo, la obligación de responder a todas las preguntas y de decir la verdad. Así lo hizo durante media hora ante el juez, que según fuentes jurídicas se mostró incisivo en sus preguntas y repreguntas. Durante casi otra media hora respondió a las acusaciones populares, una fase en la que el juez volvió a intervenir.

En la causa están personados como acusación popular, entre otros, Manos Limpias, Hazte Oír, Iustitia Europa y Vox. La Fiscalía reclama el archivo de la causa y ayer no hizo preguntas al testigo.

Las mismas acusaciones habían estado presentes unas horas antes, a las 10, en el inicio del interrogatorio como investigada a la propia Begoña Gómez, que finalmente no se produjo. Media hora después de acceder al juzgado entre enormes medidas de seguridad y rostro serio, la declaración quedaba aplazada hasta el próximo día 19 de julio a la misma hora.

Gómez ha llegado en un vehículo oficial y ha accedido a los juzgados por el garaje, tal y como había solicitado su defensa y autorizó como medida de seguridad el decanato de la sede judicial. Minutos después de la hora fijada, se ha podido ver a Begoña Gómez acceder al juzgado, situado en la sexta planta, con un rictus serio, rodeada de cuatro personas y vestida con un traje de chaqueta negro.

La comparecencia como investigada llegaba tras semanas de insistentes protestas ante el juez por parte de la defensa, alegando que no se le había aclarado por qué hechos concretos se le investigaba.

Antes del inicio del interrogatorio, la propia Gómez comunicó al instructor que consideraba que no tenía conocimiento suficiente del alcance de la causa abierta contra ella. El juez pidió entonces a las acusaciones que abandonaran la sala para proceder a ilustrarla al respecto. También le hizo saber que rechazaba su petición de que se grabase solo el sonido de su declaración y no la imagen y que se haría. Cuando finalmente se produzca, se grabará imagen y sonido, como es habitual en el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid.

Finalmente, la comparecencia se aplazó. El motivo es que no se le había notificado a la investigada el contenido de una querella admitida a trámite presentada por Hazte Oír.



El letrado de Gómez, el ex ministro socialista Antonio Camacho, había denunciado anteriormente y de forma reiterada indefensión y recurrido lo que considera insuficientes explicaciones del juez Peinado. En su última respuesta al abogado, el instructor indicó que sería ayer, en el momento previo a iniciar la declaración, cuando le informaría sobre la investigación, tal y como sucedió

A la salida del tribunal, Camacho afirmó que la mujer del presidente del Gobierno había llegado «dispuesta a declarar» si el juez le aclaraba por fin qué se investigaba. «El juzgado nos ha sorprendido con



Así se logra una cátedra desde Moncloa en 30' El modo en que la esposa del presidente del Gobierno, **Begoña Gómez**, logró la cátedra universitaria que iba a ser la base de su proyecto empresarial es digna de estudio para los propios alumnos de la Complutense por su cúmulo de singularidades sobre el uso de instituciones y recursos públicos.

Según el testimonio del rector, **Joaquín Goyache**, en una nueva versión –definitiva
se supone al ser ante el juez **Juan Carlos Peinado**– todo arrancó en julio de 2020

cuando fue convocado para acudir a Moncloa. Gómez quería dirigir un máster sobre cómo deben transformarse las empresas para cumplir objetivos sociales y mediomabientales y tenía ya «patrocinadores». Esto último facilita mucho las cosas en la Universidad Complutense – y en tantas otras—ávida de proyectos rentables, pero para tener patrocinio, la vía prevista es hacerlo no directamente en un máster, sino en una cátedra extraordinaria previa. No se hable

más, Goyache aceptó y se perfilaron los detalles a la vuelta del verano para montar lo que sería la cátedra de Transformación Social Competitiva. La Fundación la Caixa que preside **Isidro Fainé** se prestó en efecto a patrocinar y también Reale, filial española del grupo asegurador italiano, que aportarían 120.000 euros en conjunto y en cuatro años, además de otros apoyos. La versión de Goyache contrasta radicalmente con la que él mismo facilitó el 7 de junio ante el Conse-

# **ESPAÑA**



una querella que no estaba notificada», dijo. Se le notificó y el letrado pidió entonces el aplazamiento. Camacho dejó en el aire si dentro de dos semanas Begoña Gómez aceptará declarar.

En el último auto respondiendo a las quejas de la defensa, Peinado explicaba que el objeto de la causa eran «todos los actos, conductas y comportamientos» llevados a cabo por Begoña Gómez «desde que su esposo es el presidente del Gobierno que se contienen en la denuncia inicial» presentada por el sindicato Manos Limpias, en relación con sus presuntos vínculos con Barrabés y los contratos con éste que no han quedado en manos de la Fiscalía Europea.

El juez Peinado precisaba que a eso debía sumarse que también ha admitido una nueva querella de la plataforma Hazte Oír, la que ayer provocó la suspensión de la declaración al no habérsele notificado a Begoña Gómez.

Cuando se la vuelva a citar, Gómez será libre de responder a las acusaciones, solo a su defensa o de acogerse al derecho a no declarar.

Si entonces decide responder, las preguntas abarcarán, previsiblemente, sus relaciones con el empresario Carlos Barrabés, para el que escribió cartas de recomendación tras haber recibido de él ayuda en su ca-

rrera profesional. También con su catar a su aerolínea, Air Europa.

Begoña Gómez oculta su rostro a la llegada ayer al juzgado en el coche oficial. EFE

actuación en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y las sospechas de haber aprovechado en beneficio personal una plataforma digital desarrollada con cargo a la entidad pública. Igualmente, el juez indaga en los beneficios que Begoña Gómez habría recibido de Globalia antes de que el Gobierno que encabeza su marido aceptara res-

# Blindaje policial inaudito para la declaración

El jefe de prensa del PSOE siguió la comparecencia desde la sexta planta

### G. PEÑALOSA M. MARRACO MADRID

La fugaz presencia de Begoña Gómez en los juzgados de Plaza Castilla llevó aparejado un dispositivo policial sin precedentes. En 47 años de democracia nunca un juez había llamado en calidad de investigada a la esposa de un presidente del Gobierno con lo que las consecuencias del estreno de Begoña Gómez en estas circunstancias fueron arrolladoras y desconocidas. Lógicamente, se multiplicaron. Cerca de 90 agentes de Policía, más de una decena de furgones policiales, cortes de carretera y un cordón impenetrable anunciaron la llegada de la esposa de Pedro Sánchez a su cita judicial.

La llegada se produjo en coche. El vehículo entró directamente al garaje, tal como se había previsto tras la petición de la defensa de Gómez argumentando medidas de seguridad. A su cita con el magistrado Juan Carlos Peinado acudió escoltada por cuatro personas y entró con el rictus serio y un traje de chaqueta de color negro. Lo que no consiguió la esposa del presidente del Gobierno fue que el juez instructor cediera a su petición de que su declaración no se grabara en vídeo si no que únicamente se registrara el sonido. El letrado de la defensa, Antonio Camacho, había solicitado esta excepción habida cuenta que Gómez, argumentaba, es una persona de «relevancia pública».

Además, el celo con el que el PSOE ha protegido a Begoña Gómez desde que la denuncia por corrupción y tráfico de influencias recaló en el juzgado se consolidó ayer en la sexta planta de Plaza de Castilla. El clímax de esa tutela fue la presencia del jefe de prensa del partido, Ion Antolín, quien esperó a la esposa del presidente en la puerta de la sala y salió con ella y con su abogado cuando el juez postergó su declaración al próximo 19 de julio. La presencia de Antolín es la continuación de la estrategia seguida

por Pedro Sánchez en estos meses para apoyar a su mujer bien fuera a través de cartas a la ciudadanía, cánticos a su favor o baños de multitudes jaleando su nombre en cualquier cita política en la que Gómez lo hubiera acompañado. Antolín aguardaba en los pasillos de la sexta planta junto al equipo jurídico de las acusaciones, entre ellos el de Hazte Oír que es parte en el procedimiento. Uno de los vigilantes de seguridad pidió a estos profesionales que abandonaran el edificio y les invitó a que salieran al exterior. «Al jefe de prensa del PSOE no se le requirió esto en ningún momento», aclaran a este periódico fuentes presenciales.

Los agentes de seguridad volvieron a pedir que todo aquel que no fuera letrado debía irse. Alguien preguntó si la orden procedía de Decanato. «La respuesta fue afir-

Segunda citación. En dos semanas, la esposa de Pedro Sánchez se volverá a sentar ante el juez Peinado.

mativa». Fue entonces cuando miembros del equipo legal de Hazte Oír, que se encontraba acompañando al abogado Javier Pérez Roldán, condicionaron su salida del edificio a que también lo hiciera Antolín. De hecho, a través de redes sociales la plataforma Hazte Oír se posicionó de manera tajante: «Si él está, nosotros también», escribió la plataforma. Tras este desencuentro, la orden de desalojar el pasillo quedó sin efecto. «Fue curioso y muy ilustrativo observar que, cuando se cuestionaba la presencia de Ion Antolín allí, una orden que se nos dijo que venía de Decanato y había que cumplir quedara en papel mojado», reflexionan las mismas fuentes

jo Social de la Complutense. Allí dijo, según trasladó oficialmente, que Gómez fue nombrada directora porque así se lo propuso «una comisión de seguimiento formada por las empresas que la finan ciaban y dos miembros de la Universidad (el vicerrector y una representante de la Escuela de Gobierno) el 30 de octubre de 2023». Y, según aquella versión, cuando tal comisión se lo propone, él aprueba como «puro trámite». Negó esta versión a EL MUNDO el vicerrector Juan Carlos Doadrio ya ese día y provocó malestar en patrocinadores, porque todos sabían que la decisión nació en Moncloa como reconoce ahora Goyache. Formalmente es correcto que aquel 30 de octubre se despacharon dos decisiones en media hora, según los documentos a los que ha tenido acceso este diario. Por un lado, firmaron el convenio de creación de la cátedra y, acto seguido, se reunió «la comisión mixta de seguimiento» que fue la que seleccionó

como la persona indicada para dirigir la cátedra a Gómez, casualmente allí presente, pese a dos particularidades notorias: no era licenciada en la materia y, sobre todo, no formaba parte del personal docente de la Complutense. No había más remedio que nombrar un codirector de la casa y así se hizo reclutando al veterano José Carlos Ruano. Gómez conoce, según interlocutores, esta disciplina, y tiene derecho a carrera profesional, pero la cuestión es cómo la

logra y ejerce. El rector no negó ante el juez que Gómez registró a su nombre uno de los bienes de la cátedra, la plataforma digital para empresas donada por Telefónica, Indra y Google. Tampoco el informe de la interventora publicado por este diario sobre que la directora de la cátedra se saltó todos los controles en, al menos, una adjudicación para esa plataforma. No hay que ser licenciado para deducir que todo esto es muy difícil de conseguir, si no es desde Moncloa.

# ESPAÑA

# El Gobierno pide poner fin al proceso

El PP acusa a Begoña Gómez de «obstaculizar» la acción de la justicia: «El que calla otorga»

### RAÚL PIÑA JUANMA LAMET MADRID

En el Gobierno impera el planteamiento que abandera Pedro Sánchez respecto a la investigación judicial contra su mujer: «tranquilidad» y que «no hay nada reprochable». Este viernes, la mujer del presidente del Gobierno estaba citada en los juzgados de Plaza de Castilla. Finalmente el juez ha aplazado la declaración de Begoña Gómez después de que ésta alegara que no tenía conocimiento de la causa. La ha vuelto a citar el 19 de julio. Desde el Ejecutivo trasladan que no ven sentido ni necesidad de alargar el proceso. «Toda la tranquilidad y la seguridad de que es una denuncia falsa y que desde luego no hay absolutamente nada», expuso Pilar Alegría, portavoz del Gobierno. «Ha quedado tan claro que no hay nada de nada que si este proceso judicial continúa será lógico que los ciudadanos se pregunten por qué se prolonga innecesariamente y qué se pretende», observó el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en Extremadura.

«La Justicia no puede ser esto, no puede ser este sainete. Se echa uno a temblar pensando que sea tan fácil que una causa prenda en un juzgado con simples recortes de prensa, de manos de una de una asociación que desde luego no tiene ningún ánimo de utilizar la vía penal con fines lícitos, sino que la utiliza claramente con fines políticos, con fines espurios», fue la reflexión del ministro de Transporte, Óscar Puente, tras presentar el buque de Salvamento Marítimo Heroínas de Sálvora en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria.

En el Ejecutivo se censura que el juez haya llegado «tan lejos» porque, entienden, todo partía de una «denuncia falsa». «Todos los bulos, las mentiras de las organizaciones ultraderechistas que denunciaron ha quedado todo desmentido con el informe de la Guardia Civil, con la Fiscalía y con las declaraciones», fue el planteamiento de Bolaños.



El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ayer en Cáceres. E. PRESS



Manifestantes frente a los juzgados de la Plaza de Castilla, en Madrid, ayer. BERNARDO DÍAZ

en estos momentos y todavía en estas fechas no sabe de qué se le acusa. Y lo único que hoy conocemos es una denuncia falsa propuesta por Hazte Oír y por Manos Limpias», afirmó Alegría. El mensaje que traslada el Gobierno es que el devenir de la causa judicial ha sumido a Gómez en una «clara indefensión». «Hoy los acontecimientos ponen de manifiesto la gravísima indefensión que está sufriendo Begoña Gómez, que ni sabe de qué se le acusa, algo que es normal porque no hay nada de qué acusarle», fue el mensaje que lanzó Bolaños. Puente trazó su opinión en base a su experiencia profesional: «He ejer-

«Hoy va a declarar una mujer que

Puente trazó su opinión en base a su experiencia profesional: «He ejercido 20 años, como le digo, y me parece absolutamente inaudito que una persona comparezca en un juzgado para ser interrogada como investigada y no conozca los extremos de la acusación y que hoy se le comunique que había una ampliación de querella, algo que no se le había notificado. En muchos aspectos, me parece que es un procedimiento que está abocando a esta persona (la esposa del presidente) a la indefensión».

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, aseguró en Valladolid que la estrategia de defensa de Begoña Gómez sólo «prolonga el espectáculo y degrada la imagen de nuestra democracia». «Alarga la agonía de los inquilinos de La Moncloa y la vergüenza que sentimos todos los españoles», subrayó. Para Tellado, el de ayer fue «un día negro para nuestra democracia», sobre todo porque Sánchez llegó al Gobierno prometiendo desterrar de la vida política la corrupción y ahora «es un presidente manchado de ella hasta la médula».

Tellado acusó a Gómez de «obstaculizar» la justicia y tratar de «impedir su comparecencia» ante el juez Peinado: «El que calla otorga». «Gómez y su defensa no están por la labor de facilitar la acción de la justicia y hoy hemos visto como han tratado de impedir su comparecencia», dijo.

YElías Bendodo, vicesecretario del PP, dijo que «si esto pasa en cualquier otro país de la UE, el presidente dimitiría». Fuentes del PP profundizan en la crítica: «Todo esto no hace sino prolongar un espectáculo que degrada la democracia española».



CONTRAPELO SANTIAGO GONZÁLEZ

# Bego, dos semanas más

El caso de *Bego Pillafondos* había llegado al gran día de la comparecencia, en inglés se dice *Fundraiser*, con una novedad no menos llamativa que las que iba proporcionando día a día la ejecutoria de la mujer del presidente. La penúltima era que al mes siguiente de haber desahuciado de la Moncloa a *Mariano Rajoy*, *Begoña* contó con una ayudante personal, llamada *Cristina Álvarez Rodríguez*. No es esta en sí misma una novedad que la distinga de otras mujeres de presidentes

del Gobierno, que también las han tenido. La diferencia es que la de Begoña intervenía en los contratos que esta mantenía con empresas públicas para agilizar los pagos de la inscripción de una alta directiva de Correos, empresa pública presidida entonces por Juan Manuel Serrano, amigo de Sánchez, en el máster de Transformación Social Competitiva que la hija de Sabiniano, devenida en catedrática sin haber llegado a licenciarse, dirigía en la Universidad Complutense.

Hubo más ayer mismo, el día en que el juez **Peinado García** la había citado para tomarle declaración en los juzgados de la Plaza Castilla. Tras ella, el juez había convocado al rector de la Complutense, **Joaquín Goyache**, para que diese razón de las andanzas de Begoña Gómez en relación con la Universidad. Y la presidenta del Gobierno, como la llaman **Patxi López** y La Sexta, alegó indefensión para

no declarar ayer por no haber sido informada de la querella planteada contra ella por Hazte Oír, lo que llevó al juez de la doble identidad a atrasar la comparecencia dos semanas, hasta el 19 de julio. Goyache sí declaró y confesó haber sido citado por la mujer del presidente a través de su secretaria, con el fin de convocarle a una entrevista con la mujer del presidente en el palacio de la Moncloa con el fin de convencerle de la necesidad de crear su cátedra.

Total, que Begoña Gómez llegó al juzgado vestida de negro y con un despliegue de seguridad que aquello parecía el S.W.A.T., 90 policías y 10 furgones. Es de suponer que el gasto se repetirá el día 19 y que mientras tanto el socialismo militante se empleará a modo en contra del juez Peinado, como hasta ayer hicieron **Pilar Alegría, Félix Bolaños** y **Fernando Grande**. Ya lo hicieron con

**Marino Barbero**, aunque con Peinado han llegado a límites surrealistas.

El Plural, autor del bulo, descarga su responsabilidad en el Registro de la Propiedad que achaca a Juan Carlos Peinado García, la tenencia de un DNI que termina con la letra P y de otro con el mismo número de DNI pero terminado con la letra W. En todas las ocasiones aparece como copropietaria M.G.D.M., que es su mujer según el Registro. Pasmoso. dos presuntos jueces Peinado casados con la misma mujer en régimen de mènage à trois. Los sanchistas son de la estirpe de los censores españoles de Mogambo. Grace Kelly, que viajaba con su marido, tenía un lío con Clark Gable y la censura, para ocultar el adulterio, convirtió al matrimonio en hermanos. Taparon malamente el adulterio al precio de convertirlo en un incesto. Bueno, ya se sabe que quien hace un incesto hace ciento.



# ESPAÑA



Los ministros de Transportes, Óscar Puente, y Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ayer, en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria. EFE

# El Gobierno no negocia el reparto de menores y aleja el pacto con el PP

Los barones 'populares' ya ven casi imposible el acuerdo y esperan que se les imponga

### JUANMA LAMET MADRID

«El Gobierno ni siquiera nos llama». «Sólo hemos recibido un correo». «Falta una acción del Gobierno antes de sentarnos». Las comunidades autónomas del PP y del PSOE quieren consensuar un nuevo criterio de reubicación de los menores migrantes que han llegado a Canarias sin acompañar por sus familiares. Pero por ahora, la única in-

formación que se les ha hecho llegar es ese correo electrónico en el que los citan a la Conferencia Sectorial del próximo miércoles.

En ese mismo envío, el Ministerio de Juventud e Infancia adjuntó dos documentos a los que ha accedido EL MUNDO. El primero, un acuerdo para la «creación del grupo de trabajo sobre la atención a niños y niñas migrantes no acompañados»,

que se verá en la crucial reunión del día 10. Y el segundo, una «propuesta de distribución territorial entre las comunidades autónomas» de 400 niños y adolescentes que han llegado a Canarias (300) y de Ceuta (100).

Pero queda por determinar la parte mollar. O sea, el reparto «extraordinario» de menores llegados a Canarias, que son ya más de 2.500. Y para eso se presentará en la reunión un borrador de proposición de ley de reforma de la Ley de Extranjería, que ha elaborado el Ejecutivo y en el que se establecen los mimbres para cambiar la normativa de manera que la acogida de menores no sea un acto altruista, sino una obligación legal.

Esa proposición no se votará en la reunión. El Gobierno la presentará y luego la llevará a las Cortes. Pero las CCAA quieren introducir mejoras.

### No queda ahí la presión a los gobiernos regionales. Este diario ha accedido también al borrador del Real decreto para modificar los criterios de reubicación de los menores. Es decir, en caso de que el Ejecutivo vea peligrar los apoyos parlamentarios en primera instancia, optará por un decreto que imponga de manera «urgente» la derivación de esos más de 2.500 menores que saldrían de Canarias. Y en las islas se quedarían otros 3.000 -1.000 más que su cupo máximo-. Aunque fuentes del Ejecutivo insular lo ven del todo insuficiente, porque en verano está prevista la llegada del doble de niños y adolescentes sin acompañar.

Por ahora, el Gobierno mantiene para esos más de 2.500 menores el mismo criterio de reubicación que para los 400 de la vía ordinaria. Ese criterio se basa en «indicadores de población, renta per cápita, tasa de paro y esfuerzo en atención» a menores no acompañados. De hecho, ya hay una propuesta de reparto pactada entre el Ejecutivo y Canarias, en la que La Rioja, Cataluña, Madrid y Andalucía. Pero la Generalitat rechaza asumir los niños previstos, y Madrid y Andalucía se consideran saturadas y piden cifras acordes a su situación. En general, las regiones que preside el PP piden negociar ese «reparto» antes de la reunión con la ministra Sira Rego, atendiendo, efectivamente, a las «particularidades asimétricas» de cada comunidad autónoma.

El borrador se remite a la «aplicación de los criterios objetivos consensuados entre todas las comunidades autónomas». Es decir, al criterio de reparto adoptado en 2022 y 2023. Esto, y la falta de negociación previa con los gobiernos regionales, hace que los barones populares vean casi imposible que se cierre un acuerdo. No sólo porque ellos quieran apurar las casuísticas territoriales y exprimir sus exigencias presupuestarias, sino porque el mismo Ejecutivo que les prometió a los independentistas catalanas la cesión de las competencias de inmigración tendría realmente difícil no aceptar una posición negociadora privilegiada para Cataluña.

Eso sí, el borrador de proposición de ley estipula que las reubicaciones de niños migrantes «se aplicarán con las adaptaciones correspondientes al caso». O sea, con posibilidad de cam-

# La Armada, sin competencias

Las Fuerzas Armadas no están formadas para atajar la inmigración: «No es su misión»

# MARINA PINA MADRID

Más de 19.000 personas llegaron a Canarias por la ruta migratoria del Atlántico en el primer semestre de este 2024. Se trata de ciudadanos víctimas de las mafias que les montan en un cayuco con dirección a Europa. La presión migratoria en el archipiélago aumenta cada mes desde el otoño del año pasado, y parece que el trabajo de los distintos Ministerios implicados en atajar el trá-

fico irregular de personas no es efectivo, pues no frena el éxodo de ciudadanos que, seducidos por un futuro mejor que su presente, se lanzan al mar. Ante ello, Miguel Tellado, portavoz del Partido Popular, pidió al Gobierno que «dispongan de las Fuerzas Armadas» para frenar el problema «en origen».

Aunque el Partido Popular se ampara en las veces que Buques de Acción Marítima realizaron acciones de vigilancia y disuasión en el Atlántico, pedir que las Fuerzas Armadas se involucren «es no conocer su misión», lamenta un almirante que pide no revelar su nombre. Este militar recuerda que el artículo 8 de la Constitución deja «muy claro» las atribuciones de las Fuerzas Armadas: «Tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento consti-

tucional». Y es en esta vocación de defender la soberanía de España en la que se despliegan.

Todos los meses, la Armada pone a disposición del Mando de Operaciones (CMOPS) los barcos que tiene disponibles para realizar misiones permanentes. Es a través del Entorno Colaborativo Marítimo de la Armada (COVAM), con base en Cartagena, donde se coordina la actividad marítima de la Zona Económi-

ca Exclusiva de España. Para proteger la soberanía nacional, estos barcos desplegados alertan de la pesca ilegal, de expolios del patrimonio arqueológico sumergido o de buques sospechosos. «Una goma neumática a 40 nudos es un barco del que se alertaría, pero no se puede hacer más», insiste la fuente consultada. De hecho, «si hay riesgo de vida en la mar, deben intervenir y socorrer a esas personas». La misma fuente insisten en subrayar que cuando se han desplegado los buques de acción marítima de la Armada no ha tenido mucho efecto disuasorio sobre la persona migrante.

Son tres las rutas migratorias que parten desde África para llegar a Eu-



 $biar los \, criterios \, ahora \, fijados. \, Ya \, eso$ se aferran los barones del PP v del PSOE, aunque estos últimos votarán a favor de los repartos ya fijados.

Las comunidades se quejan de que el documento principal no aclara la dotación presupuestaria que tendría cada autonomía, sino que sólo se especifica que la «derivación» de los menores se haría «adoptando las medidas financieras que resulten necesarias para la ubicación territorial de las personas menores de edad extranjeras no acompañadas que proceda en ponderación de la situación».

Sin embargo, el otro documento de derivación «ordinaria» de los menores -el que resulta ajeno a la crisis migratoria extra de Canarias-sí establece unos costes medios por cada niño acogido. La primera parte de la asignación presupuestaria se calcula por número de menores trasladados, con un coste de 145 euros por plaza y día, por lo que anualmente se traduce en un gasto de 52.925 euros al año. «Dicho coste refleja el coste medio nacional reportado por las comunidades autónomas», explica el primero de los do-

# Moncloa calcula un coste de 53.000 euros al año por menor

# Sánchez tiene va un borrador de decreto para un reparto «urgente»

cumentos de derivación de menores, que tendrá que votarse el miércoles. Todos los presidentes autonómicos consultados reclaman que se establezca una «ficha financiera» y unos recursos mínimos por cada uno de los niños. Una financiación suficiente lo desbloquearía todo.

Por último, cabe destacar que el borrador de reforma de la Ley de Extranjería recuerda que «las competencias en materia de inmigración y extranjería son exclusivas del Estado». Algo, por cierto, que choca con la cesión a Cataluña que le prometió el PSOE a Junts a cambio de aprobar dos decretos a principios de año.

# LLANOS MASSÓ

PRESIDENTA DE LAS CORTES VALENCIANAS. Diplomada en Ciencias Religiosas y Audioprótesis, es una de las voces de Vox con más peso. Niega la violencia de género y advierte al PP sobre los pactos

# «El PP rompe el pacto con Vox si no se opone a la inmigración ilegal»

### NOA DE LA TORRE VALENCIA

Llanos Massó (Albacete, 1966) ascendió a la ejecutiva de Santiago Abascal en la última asamblea de Vox. Como presidenta de las Cortes Valencianas -ella se hace llamar «presidente»-, es la segunda autoridad de la Comunidad Valenciana, por detrás del presidente de la Generalitat. En el primer minuto de silencio que le tocó presidir por un asesinato por violencia de género, se apartó de la pancarta oficial que condenaba la «violencia machista».

Pregunta. ¿Cuáles son los logros de Vox en este primer año de Gobierno de coalición con el PP?

Respuesta. La Ley de Libertad Educativa, porque en Galicia hay una mayoría absoluta del PP y sigue la imposición lingüística en los colegios. Otro es la Ley de Concordia. En Madrid o Andalucía, con mayoría absoluta del PP, las leyes de memoria histórica siguen vigentes.

P. ¿En qué temas están encontrando más resistencia por parte del PP? R. Cuando se hizo el pacto de gobierno, las negociaciones fueron fáciles. De hecho, se llegó muy rápido a un acuerdo. Pero sí que hay diferencias con el PP a la hora de tratar algunos temas. Un ejemplo es el tema del Orgullo. Vox fue el único partido que se opuso a politizar, a ideologizar la fachada de una institución. Otro tema fundamental para nosotros es el de la inmigración ilegal.

P. En una entrevista con EL MUN-DO antes de las elecciones europeas, Abascal dijo que no sería Vox quien rompiese los pactos autonómicos si se cumplían. ¿Qué ha cambiado para que la política migratoria sea un motivo de amenaza al PP?

R. No ha sido una amenaza, pero vamos a exigir al PP que cumpla



los pactos. En la Comunidad Valenciana, uno de los puntos es el de la inmigración ilegal.

P. ¿Qué sería un incumplimiento? R. Habrá que ver hasta qué punto los gobiernos autonómicos pueden oponerse o no al reparto de menores no acompañados que quiere hacer el Gobierno de la Nación. Romper el pacto sería no oponerse a la inmigración ilegal y no hacer lo posible por frenar el efecto llamada.

P. Vox afirma estar en contra de las desigualdades entre territorios. ¿Por qué no defender entonces que todas las comunidades se impliquen en la acogida de inmigrantes?

R. Porque partimos de un error, que es que tengamos que acoger inmigración ilegal. No hay que legislar para repartir a los menores inmigrantes, sino para devolverlos a sus países con sus familias. No se trata de un reparto equitativo.

P. Vox siempre ha criticado a la izquierda por colectivizar a las mujeres y a los homosexuales. ¿Relacionar a los inmigrantes con la delincuencia no es colectivizarlos?

R. No relacionamos a todo un colectivo con la inseguridad. Hablamos siempre de inmigración ilegal.

P. ¿Y eso no es colectivizar a los inmigrantes en situación irregular? R. No todos se asocian a la delincuencia, pero los datos son los que son. Cuando te están diciendo que el porcentaje de delitos cometidos por inmigrantes ilegales es a lo mejor el 50%-no recuerdo los datos-, y esa población es un 12%, evidentemente los inmigrantes ilegales cometen muchos más delitos.

P.¿Y cuando los datos constatan que existe la violencia de género?

R. La violencia no tiene género.

P. ¿Pero nacionalidad sí?

R. No. Pero se criminaliza al varón porque cuando un delito lo comete un varón, tiene una pena distinta a si lo comete una mujer. Cuando hablamos de los delitos cometidos por inmigrantes o delitos en general, todos tienen las mismas penas

P. El Ministerio de Igualdad confirmó recientemente cinco nuevos asesinatos machistas. ¿Qué valoración hace?

R. Que la Ley de Violencia de Género no funciona. Y cuando algo no funciona hay que cambiarlo. ¿Para qué vamos a renovar un pacto contra la violencia de género si las cifras demuestran que no está funcionando?

P. ¿No ve un patrón en la violencia de género?

 ${f R.}$  No. Lo que yo veo es una persona desequilibrada, un tarado que maltrata o mata a otra persona. Yo no creo que exista la violencia de



Buque Castilla desplegado por la erupción de La Palma en **2021.** ANTONIO

ropa vía mar. La del Mediterráneo central acoge travesías desde el norte de África y Oriente Medio hasta Italia. La ruta del Mediterráneo occidental

consta de varias subrutas que unen Marruecos y Argelia con España. Por último, la ruta del Atlántico de África occidental lleva a los migrantes hacia las Islas Canarias. «Se considera una ruta muy peligrosa debido a la duración del viaje, ya que los migrantes a menudo quedan atrapados en el mar durante largos períodos en embarcaciones inadecuadas en áreas del océano que carecen de operaciones de rescate especializadas», explica el informe anual de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que depende de Naciones Unidas. En él, sitúan a España como el décimo país del mundo y el cuarto de Europa receptor de migrantes, según los datos de 2022.

Los golpes de Estado y la inestabilidad política en el Sahel, sumado al aumento de la influencia rusa en la zona, provoca la salida de esos países de inmigrantes a través de la ruta de Mauritania, que es uno de los principales países de tránsito de los migrantes. Allí está el campamento de refugiados de Mberra, situado a cientos de kilómetros de la capital, Nuakchot, pero a apenas 20 de la frontera de Mali. Según Acción Contra el Hambre, más de 50.000 refugiados sobreviven en este campamento. La inestabilidad en la zona y el aumento de los movimientos terroristas empujan a los jóvenes salir de sus países, y la costa mauritana es clave en este éxodo. Según la Comisión Interministerial de Migración, el 83% de los cayucos que han llegado a Canarias salen de este país. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha visitado en dos ocasiones Mauritania, donde se ha doblado la acción humanitaria para ayudar en la gestión de la llegada de refugiados desde Mali.

Las rutas de inmigración controladas por mafias son un desafío para garantizar el estado de bienestar nacional, y la manera de atajarlas tiene que ser trabajo en origen. Es por ello que se realiza una acción coordinada entre varios ministerios para llevar a cabo esta misión. Una acción liderada por Asuntos Exteriores.

Fuentes oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores recuerdan que en las últimas tres semanas José Manuel Albares «ha visitado Senegal, Gambia y Cabo Verde con una agenda de trabajo centrada tanto en cooperación como en seguridad». También recuerdan «que las recetas milagrosas o aparentemente fáciles para un fenómeno complejo y global constituyen una falacia que no debería formar parte del debate político democrático».

# **ESPAÑA**



El líder de Vox, Santiago Abascal, y el presidente de Hungría, Viktor Orban, posan en una imagen distribuida por las redes sociales del español. VOX

# Giro de Vox: se une a los prorrusos de Orban por «alineamiento ideológico»

Deja por sorpresa el grupo de Meloni en Bruselas: «Nos identificamos más con este»

# MARÍA G. ZORNOZA BRUSELAS

Giro en la política de alianzas de Vox y en los equilibrios de poder dentro de la poliédrica familia de la derecha radical europea. Los seis eurodiputados del partido español abandonan por sorpresa a los Conservadores y Reformistas (ECR), el grupo abanderado por la italiana Giorgia Meloni, y se unen a los Patriotas por Europa, la familia creada recientemente por el húngaro Viktor Orban y que aspira a convertirse en el tercer partido más importante del Parlamento Europeo como parte de un «alineamiento ideológico». «Nos identificamos más con este nuevo grupo en conjunto», argumentan fuentes del partido.

«Las fuerzas patriotas que han aumentado su presencia en el Parlamento Europeo tienen una oportunidad histórica de materializar el encargo de los votantes en un gran grupo que se erija como alternativa a la coalición de populares, socialistas y de extrema izquierda. Una coalición que ha tenido consecuencias especialmente devastadoras para los españoles en ámbitos como la seguridad, la libertad, el mundo rural y su economía, la energía o el control soberano de las decisiones que afectan a nuestro país», explica la formación de Abascal en un comunicado.

«El nuevo grupo, Patriotas por

Europa, responde a esa nueva realidad, al mensaje de aquellos europeos que exigen un cambio radical y urgente de la UE», prosigue.

Vox anunció la reubicación el mismo día en el que Orban, el líder de su nuevo grupo parlamentario y con históricos lazos con el Kremlin, se encontraba de viaje sorpresa en Moscú para entrevistarse con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Este polémico desplazamiento por parte de quien ejerce también la presidencia de turno de la UE ha generado malestar, ira e indignación entre el resto de países europeos.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, se apresuró a asegurar que Orban no es ningún mensajero de la Unión Europea ante Putin. Hungría, que acaba de asumir la Presidencia de turno del Consejo de la UE, «no tiene el mandato de dialogar con Rusia» en nombre del club comunitario.

De igual modo, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, fue en la misma línea que los dirigentes comunitarios al asegurar que la visita de Orban a Moscú «no representa a la Unión Europea», puesto que los valores de la UE son «absolutamente incompatibles» con Putin y sus acciones. «La posición de la UE es muy clara: la agresión rusa contra Ucra-



La visita del Primer Ministro de Hungría, Viktor Orban, a Moscú no representa a la UE.

Nuestros valores son absolutamente incompatibles con Putin y sus acciones.

La posición de la UE es muy clara: la agresión rusa contra Ucrania debe acabar.

1:35 p. m.  $\cdot$  5 jul. 2024  $\cdot$  43,8 mil Reproducciones

Mensaje del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ayer, contra Orban por verse con Putin.

nia debe acabar», zanjó.

Con el cambio, Vox estrecha aún más su relación con una figura política controvertida por su deriva en cuanto a derechos y libertades, así como por sus afinidades prorrusas. La relevancia del movimiento está también en que Abascal planta a Meloni para intentar construir con Orban un grupo que se sitúe como el tercero más grande. La presidenta de Italia, dado su cargo, viene adoptando una agenda internacional más conciliadora con las instituciones de la UE.

Meloni es una aliada estratégica

de Vox desde hace años. Incluso ha participado en campañas electorales mitineando. Es cierto que ahora se aleja para abrazar a Orban, que también viene siendo desde hace años el otro gran referente de Vox en Europa. Fuentes del partido aseguran que la decisión se justifica por un tema «puramente ideológico» y rechazan de plano que pueda haber algún enfrentamiento o discrepancia grave con Meloni. Así, se subraya que desde el nuevo grupo en el Parlamento Europeo se defenderán «mejor» los intereses de España y de Europa.

Estas fuentes insisten en que lejos de haber un problema con ella, que lo niegan, Vox sigue considerando a la presidenta de Italia como una socia prioritaria con la que seguirán colaborando en el futuro. «De manera muy especial, Vox expresa su amistad hacia Giorgia Meloni y Fratelli d'Italia. Giorgia Meloni será siempre una socia, amiga y aliada de Vox», dice Vox en su comunicado, que también se despide del partido polaco

# Abascal se vincula al húngaro para estar en el tercer mayor partido

# El movimiento se anuncia el día en que el presidente se reúne con Putin

Ley y Justicia (PiS), al que loa por haber sido «vanguardia».

Hace apenas 48 horas de la configuración del grupo de los Conservadores y Reformistas, donde Hermann Tertsch, de Vox, fue designado como vicepresidente. Ahora él y los otros cinco eurodiputados se van.

Con la salida de Vox, ECR pasa a contar con 78 eurodiputados y los liberales de Renovar Europa le pisan los talones con 76 escaños.

Con la incorporación de Vox, Patriotas por Europa cuenta en su bancada con las delegaciones del Fidesz húngaro, el checo ANO, el austriaco FPÖ y el portugués Chega. Todavía necesita la inclusión de eurodiputados de otros dos Estados miembros para cumplir con el reglamento eu

ropeo, que existe un mínimo de 23 eurodiputados procedentes de siete países para la creación de un grupo en el Parlamento Europeo. Orban aspira a convertir esta familia en la tercera fuerza con más poder del Hemiciclo –80–y en la primera a la derecha del PPEuropeo.

Según el primer ministro magiar, el lunes, cuando está prevista la formación oficial llegarán «más anuncios» y «sorpresas». Uno de los escenarios que cobra fuerza es que, pasada la segunda ronda de las

legislativas de Francia, la Reagrupación Nacional de Marine Le Pen y la Liga de Matteo Salvini podrían disolver Identidad y Democracia (ID) y unirse a Orban. En su manifiesto, la nueva formación asegura que sus prioridades son hacer frente a «la inmigración descontrolada» y tumbar la política verde y el pacto migratorio. Su elemento vehicular es consagrar una UE de las naciones soberanas y recortar el margen de acción de las instituciones comunitarias.

Más información en **página 24** 

# ESPAÑA



# OTRO GUIÑO DEL PP-A AL SOCIALISMO MÁS CLÁSICO

«Triana tenía una deuda con Susana Díaz que vamos a saldar en la próxima Velá». Con ese argumento, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, del Partido Popular, anunció ayer que la ex presidenta de la Junta de Andalucía. Susana Díaz, va a ser nombrada hija predilecta de Triana, en lo que supone un nuevo guiño del PP en Andalucía al socialismo más clásico, con el que siempre se ha identificado la ex presidenta en un momento, además, de tensión con el PSOE a cuenta de la revisión del TC de los ERE. EP

# El TSJC suspende el decreto contra el español

Anula la norma aprobada por el Govern en funciones de ERC: «Sitúa en una posición marginal al castellano en la enseñanza»

# VÍCTOR MONDELO BARCELONA

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) suspendió ayer el decreto lingüístico aprobado por el Govern de ERC el pasado 14 de mayo, dos días después de perder las elecciones, cuando ya estaba en funciones, y que trataba de blindar la inmersión en las escuelas de Cataluña.

El auto señala que la norma impugnada por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), «puede situar en una posición marginal a la lengua castellana en la enseñanza, puesto que únicamente se garantiza la posición prevalente y vehicular del catalán, intensificando el modelo único inmersivo» en las escuelas de Cataluña.

Además, subraya el escrito del Alto Tribunal catalán que el decreto viene a «desarrollar» el decreto y la ley lingüística aprobadas por la Generalitat y el Parlament en 2022 para impedir la ejecución de la sentencia que obliga a impartir un 25% de castellano en todos los colegios de la región y que actualmente analiza el Tribunal Constitucional para determinar su legalidad.

A la suspensión del decreto se opuso la Generalitat, pero también el Ministerio Fiscal.

El decreto ahora suspendido permitía a la Generalitat mantener el catalán como única lengua vehicu-

# MOSSOS AMNISTIADOS

### **CUATRO AGENTES.**

Primeros Mossos d'Esquadra amnistiados. La Audiencia de Barcelona ha aplicado el olvido penal a cuatro agentes acusados de agredir a dos manifestantes en 2019, durante los graves disturbios por la sentencia del 'procés'. La Fiscalía no presentó cargos y la acusación pidió cuatro años y medio de cárcel.

# DOS MANIFESTANTES.

También fueron amnistiados en el mismo auto hecho público ayer. La Fiscalía pidió nueve años de cárcel para ellos por graves altercados contra la policía.

lar garantizada haciendo caso omiso a diferentes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Supremo y el Constitucional que exigen que el español tenga la misma consideración.

Por otra parte, el decreto determinaba la competencia lingüística

tanto de los alumnos como de los docentes, que, en el caso de centros no universitarios, deberán acreditar el conocimiento superior oral y escrito del catalán, el denominado certificado C2.

La presidenta de la AEB, Ana Losada, celebró ayer la suspensión de un decreto que, consideró, «pretendía normalizar y reglamentar al máximo nivel la vulneración de los derechos lingüísticos de los alumnos catalanes». Lamentó Losada su lucha «en solitario» a falta de «un Gobierno de la Generalitat que respete las normas y un Gobierno de España que cumpla sus funciones y defienda la igualdad y los derechos de los ciudadanos de Cataluña».

«El nuevo Gobierno catalán que se está negociando debe asumir las razones que justifican la suspensión del decreto. Los partidos políticos deben cambiar el rumbo y entender a la sociedad catalana que es bilingüe y hacer visible esa realidad en la escuela catalana. Tienen que abandonar la obsesión monolingüe», añadió Losada.

La consejera de Educación del Govern, Anna Simó, anunció que recurrirá la suspensión y acusó a los jueces dl TSJC de «haber decidido decir cómo se organiza el sistema lingüístico de educación».

# La Fiscalía recurre la no amnistía a Puigdemont

El Ministerio Público discrepa del criterio establecido por el Supremo

## ÁNGELA MARTIALAY MADRID

La Fiscalía recurre la decisión del-Tribunal Supremo de dejar fuera de la amnistía la malversación de caudales públicos cometida por los líderes del *procés*. El Ministerio Público presentó ayer un recurso de reforma ante el auto del instructor del 1-O, Pablo Llarena, donde sostiene que no discute que los hechos investigados sean constitutivos de un delito de malversación, «lo que discute es que existan indicios de que, en la malversación perseguida en esta causa, además de estar dirigida a la realización de algunos de los fines señalados en las letras a y b del artículo 1.4 LO 1/2024, concurra también un ánimo superpuesto y deliberado de enriquecerse personalmente».

La Ley de Amnistía excluye expresamente borrar el delito de malversación cuando concurra un beneficio patrimonial personal o el desvío de fondos atente contra los intereses financieros de la Unión Europea.

El juez Llarena dictó el pasado 1 de julio un auto en el que declaró no aplicable la amnistía al delito de malversación que se imputa Puigdemont, y a los ex consellers Antonio Comín y Lluis Puig. En la misma resolución, Llarena acordó mantener contra ellos las órdenes nacionales de detención por su presunta responsabilidad como autores de un delito de malversación.

Por otro lado, la Fiscalía también presentó ayer un recurso de súplica ante la Sala de lo Penal del Alto Tribunal por idénticos motivos: haber rechazado el borrado la malversación de los condenados e indultados como Oriol Junqueras. Los fiscales reprocharon a la Sala «aventurar» qué habría sucedido si la independencia se hubiera logrado.

«La afectación de los intereses financieros de la Unión Europea no aparece prevista en la Ley de Amnistía como un mero constructo», responden los fiscales a la Sala que preside el magistrado Manuel Marchena.

A su vez, la magistrada del TS Susana Polo, instructora del denominado caso Tsunami Democràtic, donde se encuentra imputado el ex presidente catalán Puigdemont, acordó ayer dar un plazo de tres días a la Fiscalía, la Abogacía del Estado, la acusación particular y las defensas para que se pronuncien sobre si procede plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con la Ley de Amnistía y el delito de terrorismo, a la vista de lo solicitado por acusaciones populares personadas en este procedimiento.

# ESPAÑA

Para cualquier jurista mínimamente informado,resulta obvio que las críticas carecen de fundamento

# El Tribunal Supremo ha resuelto de manera impecable

**MANUEL ARAGÓN** 

Al conocerse las resoluciones del Tribunal Supremo inaplicando la Ley de Amnistía a determinadas personas, se han expresado algunas voces críticas (entre ellas, inauditamente, la del propio Gobierno, obligado a respetar las decisiones judiciales) que de-

nuncian que el Tribunal se ha extralimitado en su función de aplicación de las leyes. Ello no se corresponde en modo alguno con lo sucedido. Resulta obvio, para cualquier jurista mínimamente informado, que tales críticas carecen de fundamento, ya que los órganos judiciales tienen el deber de apreciar si los hechos que han de examinar se ajustan a la descripción que de ellos contienen las leyes

Eso, con toda legitimidad, es lo que ha resuelto el Tribunal Supremo. La Ley de Amnistía incluye la malversación únicamente si no ha existido «un beneficio personal de carácter patrimonial». El Tribunal, aplicando correctamente su reiterada jurisprudencia, ha entendido que ese «beneficio personal» sí se dio respecto de los actos de determinadas personas, dado que al cargar al erario público unos gastos de los que únicamente ellos eran responsa

bles, se evitaron, deliberadamente, sufragarlos con su propio patrimonio. De ahí que no puedan acogerse a la amnistía.

Se trata de un razonamiento impecable, que no significa apartarse de la ley, sino cumplirla. A esa misma conclusión ya habían llegado reputados penalistas, entre ellos **Enrique Gimbernat** en su artículo de hace unos días publicado en este mismo periódico, así como también los cuatro fiscales de la Sala Penal del Tribunal Supremo en su escrito presentado al fiscal general del Estado y que éste, asombrosamente, desechó. El Tribunal Supremo, en consecuencia, ha hecho lo que en Derecho estaba obligado a hacer.

No voy a referirme a las reacciones de los afectados por esa resolución, injuriando al Tribunal Supremo con expresiones como «golpe de toga» o «la toga nostra». Se descalifican por sí solas. Más me preocupan, como he dicho, las reacciones del Gobierno, en cuanto que deslegitiman a los tribunales en su función de atenerse en sus decisiones a lo que el Estado de Derecho exige. Más aún, pretenden exigir que las leyes se apliquen según la interpretación que les da el Gobierno o la mayoría parlamentaria que las aprobó, y no en la que han de darles sus únicos intérpretes institucionales constitucionalmente autorizados: los tribunales de justicia y, a su cabeza, el Tribunal Supremo, que, según establece el art. 123.1 CE, «es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales»

Llevamos mucho tiempo oyendo la disparatada tesis de la soberanía parlamentaria, que parece extenderse a la no menos disparatada de la soberanía del Gobierno. El Estado constitucional y democrático de Derecho no puede aceptar esas ocurrencias, pues sólo la nación es soberana: su voluntad la expresa el pueblo y no cualquiera de

Una cosa es que, por estar subordinados los jueces y tribunales no solo a la ley, sino también a la Constitución y al Derecho de la Unión Europea, deban plantear una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional o una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si consideran que una ley, aplicable a un proceso del que entienden, vulnera aquellas normas superiores; y otra bien distinta es que deban plantear dichas cuestiones si entienden que

esa ley no es aplicable al proceso que han de resolver. Esto último no sólo sería absurdo, sino que está impedido por las regulaciones de una y otra cuestión.

Es posible que la aplicación de la Ley de Amnistía a otros delitos distintos de los tenidos en cuenta en las recientes decisiones del Tribunal Supremo (de la Sala de lo Penal y del juez **Llarena**) conduzca a los órganos judiciales a plantear una cuestión de inconstituciona-

lidad o una cuestión prejudicial. Eso sucedería cuando aprecien que dicha ley sí es aplicable a tales delitos, pues su sujeción a la Constitución y al Derecho de la Unión Europea está por encima de su sujeción a la ley. Pero este no es el caso de ahora, en el que, sencillamente, la Ley de Amnistía no resulta aplicable a las malversaciones que el Tribunal Supremo ha examinado porque no reúnen las condiciones que esa misma bles de los tribunales de justicia que ningún otro poder del Estado puede suplantar. El legislador hace las leyes, pero son los tribunales los que las aplican y, por ello, las interpretan. Es lo que ha hecho impecablemente el Tribunal Supremo, cuya interpretación, por cierto, vincula a todos los órganos judiciales inferiores.

Por ello, quienes ostentando cargos institucionales achacan a ese Tribunal, con ocasión de sus recientes resoluciones, una ac-

«Pretenden exigir

apliquen según su

que las leyes se

interpretación»

«El Tribunal ha

hecho lo que en

Derecho estaba

obligado a hacer»

tuación indebida se ve que no han comprendido lo que significa el Estado de Derecho, entre cuyas reglas están la independencia judicial, la exclusividad de la función jurisdiccional y el respeto de los poderes públicos a las decisiones de los tribunales.

Aquellas resoluciones, que a mí me parecen enteramente correctas, pueden ser criticadas, sin embargo –aunque, eso sí, respetuosamente–, por los particulares afec-

tados (e incluso por cualquier otra persona en uso de su libertad de expresión), pero la vía para combatirlas está en los recursos jurisdiccionales que quepan frente a ellas. Lo que no procede de ninguna manera, es la descalificación injuriosa y mezquina.

Corren malos tiempos para nuestro Estado de Derecho, amenazado, como está, por determinadas instituciones políticas que debieran ser las primeras en defender-



El juez instructor del 'procés', Pablo Llarena. EUROPA PRESS

los poderes constituidos, cuya capacidad de decisión es, inevitablemente, limitada. Por eso, los jueces y tribunales están sometidos a la ley, pero de acuerdo con la interpretación que ellos le otorgan y, además, por encima de la ley, están sometidos (como el legislativo y el ejecutivo) a la Constitución.

ley determina para que sean amnistiadas.

La Ley de Amnistía ha de ser aplicada, como ella misma reconoce, por los órganos judiciales, pero tal aplicación no es automática, ya que, para aplicar la ley, primero hay que interpretarla. Y esa interpretación es una facultad y un deber indeclinalo. La polémica y desafortunada Ley de Amnistía es un buen ejemplo de ello. Como se sabe, si el Derecho se tuerce, el Derecho acaba vengándose.

**Manuel Aragón** es catedrático emérito de Derecho Constitucional y magistrado emérito del TC.



# **OTRAS VOCES**



# Begoña Gómez insiste en que no es un particular como la Infanta

# CUMPLEAÑOS (I)

Cumplo años. Otra vez. Y muchos, que es algo que me pasa desde ya hace un montón de años. Este es el momento del año en el que más cerca me siento de Joe Biden. A pesar de tener casi la mitad de edad que él, empiezo a ser más consciente de las cosas que no puedo hacer, pero sobre todo de las que no debería.

El problema de Biden no es que pretenda ser presidente a los 82 años, que también. Es que luego tendría que quedarse hasta los 86. Mucha gente se sorprende de que la primera potencia, el país en el que hemos relegado nuestra economía y nuestra seguridad, anden así. Aunque quizá no lo estemos observando correctamente, especialmente en Europa, donde vivimos empachados de política, y la verdadera salud democrática de un país haya que medirla por su inercia, entendida como la incapacidad de que un presidente de turno pueda cargársela.

# **CUMPLEAÑOS (II)**

Escohotado cumple 83 años. Como si estuviera vivo. De eso se encarga su hijo Jorge: «Mi padre murió feliz sabiendo que era inmortal». A punto de cumplir 79 se fue a Ibiza a morir, y ahí sigue, «el Clint Eastwood de la filosofía», que decía el periodista Jesús Bengoechea. O «uno de los cuatro filósofos de España del siglo XX y XXI junto a Ortega, Zubiri y Gustavo Bueno», que decía Sánchez Dragó.

Para celebrar su cumple, un grupo de amigos se ha ido al Hotel Mongibello de Santa Eulalia, donde tiene una suite a su nombre presidida por su retrato, para recordarlo y escucharlo, ya que ahora vuelve a hablar, gracias a la IA. En Los penúltimos días de Escohotado (La Esfera de los Libros), Jorge me contaba cómo era su padre, a escasos metros de su padre, y en vísperas de cumplir 80.

Para Jorge, papá es El Escota'. Un padre atípico, claro. Una mente capaz de descifrar a Newton y a Hobbes, pero incapaz de sobrevivir en un Carrefour o en una oficina de Correos. O de ir a buscar a un hijo al colegio. O de felicitar un cumpleaños. Que dormía por las mañanas y se encerraba en su despacho por las noches. La habitación de Jorge estaba justo al lado, y se dormía con la melodía de los dedos de su padre golpeando las teclas, hasta que soñó que se hacía

«Detesta el mundo doméstico, con él eso no va», explica Jorge. Salvo uno, salir al bosque a cortar leña. «Era un ritual superimportante. Salía del colegio y nos íbamos a

buscar leña. Me encantaba»

-¿Y qué esperaba de ti, o de vosotros?

-Que te cultivaras, que leyeras, que supieras de lo que hablas, que fueras buena persona. Era un padre exigente, pero con cada hijo tenía un baremo también. Que estudiáramos y sacáramos buenas notas, pero tampoco que necesariamente hiciéramos estudios superiores. La principal lección de mi padre es «búscate a ti mismo»

En casa, la nevera tenía un candado, cuenta Jorge, y un día El Escota' le castigó sin comer hasta que se leyera las vidas paralelas de Tiberio y Cayo Graco escritas por Plutarco. Se lo recuerdo a Antonio: «¡Pero si eran 22 páginas!».

Cada vez tiene peor pinta todo lo que ha hecho y sigue haciendo Begoña Gómez dentro de la legalidad. Cada vez tiene peor pinta un país en el que sus dirigentes, y muchos de sus ciudadanos, celebran actuaciones que, al menos, son ética y moralmente reprochables. Y que aprueban incluso que su presidente no las viera, porque así pueden presumir de que su presidente es un hombre enamorado.

Begoña Gómez ha aplazado por unos días tener que enfrentarse al bochorno de reconocer ante el juez, como no ha podido negar ni su marido ante un micrófono,

todo lo que ha hecho dentro de la legalidad. Desde firmar cartas de recomendación hasta citar en La Moncloa al rector de la Complutense para convencerle de crearle una cátedra extraordinaria, pasando por obtenerla sin ser licenciada. Que una cosa es que la mujer del César tenga que parecer honrada y otra que dé risa. Luego ya está lo de reunirse con el presidente de una empresa participada por el Estado, a cuyo presidente elige el propio Estado, para que le hiciera gratis un software que registró a su nombre, y con el que se estaría lucrando, aunque era para la cátedra extraordinaria de la Complutense. Aquí ya no me atrevo a librarla de la causa penal, que para eso ya están los juristas y los

sólo una mujer que

Begoña Gómez no es trabaja. También es una

mujer que no deja trabajar al presidente, que se tiene que ir a reflexionar, o que tiene que cancelar su agenda oficial, cuando sus asuntos particulares and an por los tribunales aunque sean denuncias falsas y fango.

Begoña Gómez todavía no ha declarado, pero ya está claro que su estrategia pasa por defender que actuó siempre como un particular, y no como la mujer del presidente del Gobierno. Ayer ni siquiera quiso entrar por la puerta del juzgado para evitar que la vieran las cámaras, o que alguien le arrojara un insulto o una pregunta. Como si fuera un particular o una Infanta

El problema de Biden no son los 82. es que luego tendría que quedarse hasta los 86

Tiene mala pinta todo lo que ha hecho Begoña Gómez dentro de la legalidad

Sánchez cancela su agenda cuando sus asuntos andan por tribunales

### MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTONIO LUCAS

Feijóo, cerquita de Vox, pide militares para frenar a los migrantes, como si así se resolviese / Milei continúa su 'cruzada' paranoide: ahora contra Brasil y Bolivia / El Orgullo sigue en la batalla

# Ysi la respuesta a los migrantes no es militar

EJÉRCITO EN LA COSTA. La batalla de las derechas por la derecha tiene una de sus pistas de juego en la seguridad. La seguridad ciudadana y el veneno contra los males de la inmigración. La izquierda, con un discurso más perlán, se espanta aunque resuelve poco. Claro que el problema es gigante, pero también es probable (según las últimas estadísticas) que para mantener el rendimiento de Europa sean necesarios 50 millones de inmigrantes en 2050. Antes que desplegar al ejército en las costas africanas, como pide el PP de Feijóo con zumba voxerita, habrá que enterarse de los acuerdos bajocuerda con Marruecos. Qué tramontana sacudió a Sánchez para entregar el paño del Sáhara (abandonando a un millón de personas). Por qué España externalizó sus fronteras con África y

derechos de los migrantes. Bien está leer Refugiados, de Sami Naïr. **MILEI SUMA** Y SIGUE. Este hombre da mucho juego. Sus movimientos y

ahora las manejan los de

cómo ordenar la

Mohamed VI. Y quién sabe

inmigración en origen sin

pisotear los valores y

soflamas generan curiosidad, y pasmo (más pasmo, la verdad) por el espectáculo de su circo ambulante. Desde el Gobierno de Argentina vino a España a experimentar su cruzada internacional «contra los zurdos», extendida ahora a Brasil y a Bolivia. Y pronto en muchos más cines. En Madrid, Isabel Díaz Ayuso le pinzó una medalla en la Puerta del Sol. Algo difícil de justificar. También había poca gente haciendo palmas. El caso es que Milei entra en todos los charcos con la condición zascandil de quienes necesitan el ruido para excitarse y funcionar. Le fascina el caos como estrategia. Sabe que las relaciones duras con otros países atrae a los periodistas. Y la gente como él necesita de los focos para mantenerse, del ruido para que no se les note el vacío. Está por ver lo que conseguirá hacer con un país

derrengado como el suyo. Puede dejarlo aún peor. O, más aún, puede entregarlo igual de muerto al mismo lugar donde lo abandonó el kirchnerismo. Viene bien repasar El poder y el delirio, de Enrique Krauze. Un ensayo/crónica sobre otro que tal: aquel Chávez.

ORGULLO DEL ORGULLO. En el 77 fueron 4.000 personas en

Barcelona reivindicando derechos y visibilidad del colectivo LGTBI. Los disolvió a



Alberto Núñez Feijóo, líder del PP. EFE



Javier Milei, presidente de Argentina. AP

golpes la Policía de entonces. En 1978 el asunto pasó a Madrid y con 7.000 personas. También hubo gresca. El Orgullo sólo ha faltado dos veces por aquí: en 1980 y en 2020. El salto a pértiga de lo logrado es extraordinario. De alguna manera, también muchos heteros nos hemos educado con el Orgullo como escuela de tolerancia. Los ataques homófobos han crecido. Por eso el Orgullo sigue siendo más reivindicación que fiesta, más conciencia que boas, más aviso de «ni un paso atrás» que carrozas. Pasarlo bien es una manera de decir que las amenazas tampoco podrán con ellos. Que nunca más. Que se acabó. El origen de todo esto lo explica bien Milk, la película de Gus Van Sant.

# **OTRAS VOCES**

### **IDÍGORAS Y PACHI**





# ¿Y si Tezanos acabara por fin abduciéndoles a todos?

EN MEDIO de este carafanún judicial varios periódicos acaban de publicar unas encuestas independientes. Pocos han reparado en ellas. ¿Recreativas? Al fin y al cabo, no estamos en ningún proceso electoral. Quiero decir, que acaso se hayan hecho para no ser tomadas en cuenta. Lo de Baroja: «Lo importante es pasar el rato».

El dato más sorprendente para alguien como uno, de letras, propenso a caer en la mística de los números, era este: en unas posibles elecciones generales el Psoe vería mejorado en diez el número de sus diputados. Los *encuestólogos* subrayaban que el aumento se debía a la debacle de Sumar y Podemos y a la asunción por parte del Psoe del programa de esos partidos de extrema izquierda y del nacionalismo vasco y catalán. Dicho de otro modo, a haberse convertido el Psoe en un partido aberrante.

La moderada subida del partido opuesto, el Pp, unos diez diputados también, tampoco le daría la mayoría absoluta, ni siquiera con los apoyos de la extrema derecha.

Entre los logros (no confundir con méritos) del Psoe es el principal haber naturalizado su aberración. Más de cinco millones de españoles encuentran natural, incluso óptimo, que el partido al que votaron gobierne con un amplio espectro (nunca mejor dicho), entre el que se encuentra una representación colorista de partidos de extrema izquierda comunista/ex terrorista, y de la extrema derecha nacionalista. Ese es, qué duda cabe, un logro, como logro es subir indiscriminadamente los impuestos con la excusa de que los repartirán entre los pobres. Curiosamente, a la hora del reparto del botín suelen estar presentes únicamente los *ábalos, griñanes* y compañía, raramente los pobres, contentados con las migajas.

Propenso también a la novela, es decir, a una interpretación seria de la realidad (como prueba el hecho de que los historiadores, pasados 100

años, se fíen tanto o más de *Guerra y paz* o de los *Episodios nacionales* que de los historiadores de hace 100 años), trata uno de anticipar el final de todo este sanchismo. A falta de muertos (ya han desenterrado a Franco: al igual que la resistencia del aire acaba paralizando un objeto inerte en movimiento, el paso del tiempo, acaba en olvido, y quien sepa distinguir güelfos de gibelinos que tire la primera piedra), no es fácil adivinar el acabose.

Eso sí, puede uno buscar similitudes literarias, y llegar a la conclusión de que el principal cometido de este Gobierno parece sacado de un relato kafkiano: su propósito de este neo Frente

Popular no es tanto el de gobernar co mo el de atacar a sus adversarios (también con bulos y fango, por supuesto) e impedir que lleguen al Gobierno. No viven para promulgar leyes en beneficio de todos (o hacer que se cumplan), sino para impedir que sus adversarios les desalojen del poder, recurriendo, si es necesario, a derogarlas o modificarlas para beneficio propio. Y quien como Sánchez accedió al Gobierno con la ganzúa de la anticorrupción, hoy mismo (mientras escribo este artículo) tiene a su mujer sentada ante un juez por corrupción; a la banda de su ex ministro, por lo mismo; a los delincuentes para quienes cambió la ley de malversación, a un tris de romper la baraja en Cataluña, porque tampoco saben si la chapucera Ley de Amnistía cortada a su medida funcionará: y, por último, sacando de la cárcel o impidiendo que entren en ella, Fiscalía y Tribunal Constitucional mediante, a la familia andaluza de los ERE, convertido el propio Sánchez más que en padre del socialismo español, en su Padrino.

Estos hechos los conoce todo el mundo, también los más de cinco millones de votantes socialistas (quiere uno pensar, por respeto hacia ellos, que los conocen). Y, sin embargo, han decidido seguir dándole su apoyo. Los que creen no haber perdido ni su sentido de la decencia ni su capacidad crítica, lle-

gan incluso a reconocer: «Cierto, son un hato de corruptos y mentirosos; se gastan más que nadie en propaganda y en paguitas; el descrédito en las instituciones es mayor que nunca, y están llevando este país a la ruina moral; y sí, la gente empieza a creer que delinquir tampoco está mal, si no te pillan o alguien te saca del aprieto... Pero, con todo, mejor estos que el Pp y la ultraderecha». Los más cínicos concluyen: «Qué listo es». Como si suspiraran: «Me ha estafado, pero es tan inteligente...».

Puestas así las cosas, sí, ¿para qué negárselo a quien pensando de ese modo renuncia a sus propios derechos y jalea su degradación democrática con el «viva las *caenas* socialistas»?

Vivir con la idea de que este Gobierno puede durar años es duro, pero soportable. Hacerlo sabiendo que hay más de cinco millones de españoles que lo apoyan resulta devastador. En el mejor de los casos, inconscientes («me tienen harto: no quiero saber nada») y en el peor, inmorales (o malvados, orgullosos de los corruptos, «¿y qué, si son los nuestros»?).

Cuando les aborde un encuestador, no será difícil adivinar su respuesta. Tezanos lo viene pro-

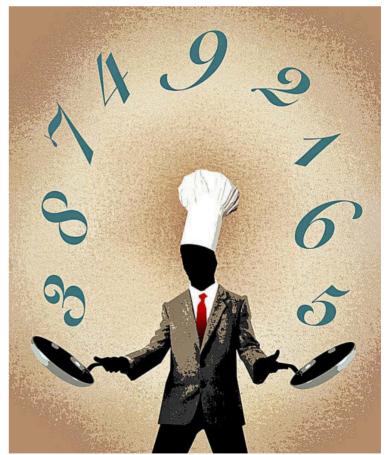

TOÑO BENAVIDES

nosticando. Como buen místico, es de los que creen que Dios—o sea, Sánchez, él mismo y el CIS, la Santísima Trinidad— escribe derecho con líneas torcidas.

Es, pues, el momento de seguir el camino, las manos a la espalda y la frente en alto, recordando acaso aquellos versos: «Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, porque esa ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo ni mayor pesadumbre que la vida consciente»....



# MUNDO LA PUGNA POR DOWNING STREET

# Keir Starmer debuta con promesas de estabilidad

 El líder laborista invita a los británicos a unirse a «la misión de renovación nacional» tras su victoria histórica sobre Rishi Sunak . Apuesta por un gabinete de mujeres

«Estabilidad y moderación». Fueron las dos palabras elegidas a conciencia por el ganador laborista Keir Starmer en su estreno como pre-



mier, bajo la perpetua amenaza de lluvia en Downing Street y después de haber barrido del mapa electoral al Partido Conservador de Rishi Sunak, con una supermayoría que se quedó muy cerca la lograda por Tony Blair en 1997 (412 a 121 diputados).

«El cambio empieza inmediatamente», anunció Starmer, y dos horas después de su estreno como primer ministro anunció la formación de su gabinete, capitaneado por las dos mujeres de mayor peso en su equipo: la número dos Angela Rayner será la viceprimera ministra y Rachel Reeves se convertirá en la primera mujer titular de la Secretaría del Tesoro. Starmer completó los principales puestos de su gabinete con David Lammy (Exteriores), Yvette Cooper (Interior) y John Healey (Defensa).

En un mensaje escueto y lineal, sin pausas para los aplausos, Star-

# Su discurso fue escueto y no dejó ninguna pausa para los aplausos

# «Reconstruiremos el país ladrillo a ladrillo», dijo ante **Downing Street**

mer invitó a los británicos a unirse a «la misión de renovación nacional» y a dejar atrás el «espectáculo ruidoso» de los últimos 14 años de gobiernos conservadores. «La falta de confianza sólo puede sanarse con acciones y no con palabras»,

Arropado finalmente por su esposa invisible, Victoria, vestida de simbólico rojo, el líder laborista fue fiel hasta la línea de meta a la consigna de la máxima cautela. «Lucharé hasta que volváis a creer en lo que el Gobierno pueda hacer», dijo sin ofrecer el menor atisbo de su agenda. «Reconstruiremos el país ladrillo a ladrillo (...) Y nos aseguraremos de que las cuatro naciones que componen el Reino Unido





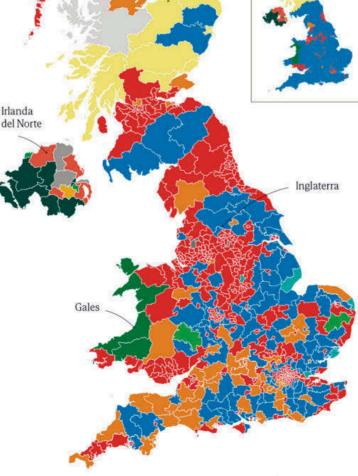

FUENTE: Ministerio del Interior de R. Unido

JUAN C. SÁNCHEZ IEL MUNDO

permanecen unidas ante los retos de un mundo inseguro».

Starmer aseguró que su gabinete no arrastrará el peso de la «doctrina», repitió varias veces su visión de la política como «servicio al público» y prometió «poner el país por delante del partido». «Está muy claro que necesitamos un gran reajuste, un redescubrimiento de quién somos», concluyó. «Uno de los puntos fuertes de esta nación ha sido siempre nuestra habilidad para encontrar el camino hacia aguas más tranquilas».

Hubo división de opiniones entre los analistas por la indefinición de su discurso y la falta de propuestas concretas, algo que también se le achacó durante la campaña. Pero su propósito era cambiar de tono, cerrar las heridas y apelar a los votantes no laboristas, incluida una mención a «la dedicación y el trabajo duro» de su predecesor.

El derrotado Rishi Sunak se despidió por su parte de Downing Street por la puerta de atrás, tras haber propiciado al Partido Conservador el peor resultado de su reciente historia por el número de diputados. «Lo siento», dijo en su último mensaje a los británicos como primer ministro. «He escuchado vuestra ira y vuestra frustración, y asumo la responsabilidad de esta derrota. Fue un día difícil al final de muchos días difíciles».

Pese a la continuas referencias al «tsunami Starmer» y al «aluvión laborista», un análisis más detallado de los resultados permite llegar a diferentes conclusiones. La abrumadora diferencia por el número de diputados, con la mancha roja extendida por Inglaterra, Gales y Escocia, contrasta con la ventaja final de 11 puntos del Partido Laborista en el total de votos (35% a 24%), casi la mitad de los que presagiaban las encuestas.

«La clave ha estado en el dramático hundimiento del apoyo al Partido Conservador en un 20%», recalcó el profesor John Curtice, autor de la encuesta a pie de urna que predijo con bastante precisión el resultado. «Lo que se ha producido es una gran fuga de votos a Reform UK, sobre todo en las zonas en las que venció el Brexit».

El partido populista de Nigel Farage llegó al 15% de los votos y fue la segunda fuerza más votada en decenas de distritos electorales. El líder de Reform UK ganó con diferencia a los conservadores en su distrito de Clacton y consiguió meter el pie en Westminster al octavo intento. El sistema mayoritario uninominal (first-past-the-post, en inglés) limitó sin embargo el impacto de Reform UK y al final contará con cinco diputados, uno más que el Partido Verde con el 7% de los vo-

La desproporción salta aún más a la vista en el caso del Partido Liberal-Demócrata, que con el 13% de los votos consigue 71 diputados, «los mejores resultados en una genera-



ción», según su líder Ed Davey. El voto táctico distrito a distrito permitió a los lib-dems plantar batallas muy concretas a los conservadores en sus bastiones tradicionales, sobre todo el llamado muro azul del sur de Inglaterra.

El Partido Nacional Escocés (SNP) de John Swinney fue el otro gran derrotado con sus peores resultados desde el 2010. Su representación en Westminster se vio menguada de 47 a nueve diputados por la reconquista emprendida por el Partido Laborista, que logró los seis escaños del bastión independentista de Glasgow.

Sinn Féin confirmó por último su condición del partido más votado en Irlanda del Norte, frente al retroceso del Partido Democrático Unionista (DUP). El partido republicano, que ya está al frente del Gobierno regional, no planea de momento romper su política abstencionista y sus siete escaños quedarán en principio vacíos.

# LOS RESULTADOS

# **MUNDO**



# Ganadores y perdedores de las urnas

La onda expansiva del batacazo 'tory' deja un partido sin rumbo y sin líderes

**C. F. LONDRES**CORRESPONSAL

Muchas cosas han cambiado en el Reino Unido en pocas horas al margen de la victoria laborista. El nacionalismo escocés se ha hundido, el populismo de Nigel Farage obtiene representación en Westminster y los liberal-demócratas obtienen un gran resultado. Estos son los nombres propios que dejó la jornada electoral británica.

# **GANADORES.**

► KEIR STARMER. La cautela y el aplomo con los que Keir Starmer avanzó hacia la línea de meta se vieron recompensados en las urnas. El calculado giro hacia el centro político del Partido Laborista, siguiendo la estela de Tony Blair, se tradujo al final en una victoria inapelable y comparable a la de 1997. Criticado por su falta de carisma y por el escaso entusiasmo que suscita entre los británicos, Keir Starmer tiene por delante un duro trabajo para devolver la estabilidad económica y política tras los turbulentos 14 años de los *tories*.

▶ED DAVEY. A golpe de acrobacias durante la campaña y gracias a la efectividad del voto táctico, Ed Davey ha conseguido para el Partido Liberal-Demócrata «los mejores resultados en una generación». La fuerza política venida a menos tras la coalición de David Cameron con Nick Clegg ha reencontrado el camino y

vuelve a ser el tercer partido en el Parlamento. Son también los únicos que proponen la vuelta a la UE.

▶NIGEL FARAGE. «¡Vamos a por los laboristas, que no les quepa la menor duda!», fue la proclama del populista Nigel Farage al confirmarse que por fin –y al octavo intento – podrá poner el pie en Westminster (después de las dos décadas en el purgatorio como eurodiputado). Pese a haber provocado una sangría a la derecha del Partido Conservador, el líder de Reform UK se conformará al final con cinco diputados.

▶ **JEREMY CORBYN.** Logró su desquite personal contra Keir Starmer, que le expulsó del partido como

parte de la purga emprendida en el ala izquierda. A sus 75 años, Corbyn decidió defender su escaño de Islington Norte como candidato independiente. Venció al candidato oficial laborista Praful Nargund por 24.000 a 16.000 votos. La suya volvió a ser una victoria *popular*, impulsada por decenas de voluntarios (incluido el cineasta Ken Loach) y respaldada por sus vecinos que alaban su labor durante 40 años como diputado. Corbyn acusa a Starmer de ponerle «una camisa de fuerza al laborismo».

▶ CARLA DENYER. El Partido Verde ha cuadruplicado sus resultados y ha pasado de uno a cuatro diputados con el 7% de los votos. La principal artífice ha sido la colíder de

Keir Starmer, en su primer discurso a la nación como 'premier'. PAUL ELLIS / AFP los Greens, Carla Denyer, gracias a una enérgica campaña y a una gran visibilidad en los debates entre los candidatos secun-

darios. Fue prácticamente la única en ondear la bandera de la acción ante el cambio climático.

### PERDEDORES.

▶ RISHI SUNAK. El premier que prometió «estabilidad» propició el caos final y la derrota más humillante del Partido Conservador en la reciente historia. Pese a ir a 20 puntos por detrás del Partido Laborista en las encuestas, Rishi Sunak decidió sorprender a propios y extraños con el adelanto de las elecciones al 4 de julio. La improvisación, los fiascos y las divisiones internas marcaron su campaña. Le queda el triste consuelo de haber conservador in extremis su propio escaño en Richmond y Northallerton.

▶LIZ TRUSS. La ex premier de los 45 días que caducó antes que una lechuga, perdió su escaño por Norfolk Suroeste frente al candidato laborista Terry Jermy. Truss había logrado en el 2019 una victoria por 26.000 votos y su derrota tiene un altísimo valor simbólico. Todos sus intentos de redimirse como cabecilla del ala dura, al frente de la nueva corriente bautizada como los *Pop Cons*, resultaron en vano.

**▶JACOB RESS-MOGG.** «Los conservadores no hemos sido suficientemente conservadores», fue la lectura que el ultraconservador Jacob Ress-Mogg hizo de la debacle electoral de los tories. Horas después de su diagnóstico recibió la noticia de la pérdida de su escaño por Someset Noreste, a manos del laborista Dan Norris. El ex ministro del Brexit y estrecho aliado de Boris Johnson tendrá ahora todo el tiempo del mundo para pasearse con su Rolls-Royce y sacarle jugo a su fortuna estimada en más de 150 millones de euros gracias a su éxito como gestor de fondos de inversiones de Somerset Capital.

PENNY MORDAUNT. Consagrada ante millones de británicos como la heroica portadora de la espada en la coronación del rey Carlos, perdió también su feudo de Portsmouth Norte, al que llegó en el 2010 como una de las jóvenes promesas de David Cameron. La ex candidata al liderazgo tory—tercera en discordia en la carrera entre Liz Truss y Rishi Sunakse ha quedado destronada. Su labor como sustituta del premier en los debates televisivos de los candidatos menores fue su harakiri.

▶ GRANT SHAPPS. El secretario de Defensa Grant Shapps, que sonaba también como aspirante a futuro líder conservador, perdió la batalla por el distrito de Welwyn-Hatfield con el laborista Andrew Lewin. «Hemos agotado la paciencia de los votantes conservadores con nuestra propensión a las diversiones internas y las culebrones políticos», fue su conclusión.



# LA PUGNA POR DOWNING STREET



Starmer saluda al rey Carlos III, ayer, durante su audiencia en el Palacio de Buckingham. YUI MOK / AFP

# Un laborismo en sintonía con el rey

Carlos III nombró primer ministro a Sir Keir Starmer en un acto sencillo y ceremonial; el monarca coincide con muchos aspectos de la agenda del nuevo Gobierno británico

En pleno naufragio de *la primera ministra de los 45 días*, la conservadora Liz Truss, el Partido Laborista celebró en otoño de 2022 la decisiva conferencia en la que consumó su giro centrista y empezó a ser percibido como la formación mejor preparada para asumir de nuevo el timón de un país que lleva-

ba demasiados años a la deriva. Con Keir Starmer al frente, a nadie le pasó desapercibido que aquel cónclave comenzara no sólo con los casi obligados elogios en memoria de la reina Isabel II -que había fallecido apenas unos días antes-, sino también con los sones del himno nacionalylos líderes laboristas entonando a pleno pulmón el «Dios salve al rey». Todo fueron gestos a modo de declaración de intenciones. Algo así no se había visto en las conferencias del Labour Party. De hecho, el predecesor de Starmer, Jeremy Corbyn -sustituido en 2020-, se mostró horrorizado porque sus correligionarios exhibieran semejante ardor patriótico monárquico.

El Partido Laborista tuvo en sus inicios, durante las primeras décadas del siglo XX, el republicanismo entre sus ideas fuerza. Eso se moderó completamente con el tiempo. Y hace ya mucho que la formación se demuestra tan leal como pragmática ante los principios constitu-



ANÁLISIS EDUARDO ÁLVAREZ

cionales del Reino Unido y la aceptación tan mayoritaria entre la ciudadanía de la Monarquía. Ese mismo viaje personal lo tiene más que digerido el flamante nuevo primer ministro Keir Starmer. Durante la campaña, se ha recordado cómo en su juventud hizo declaraciones a favor de la abolición

de la Corona. Pero el político y reconocido jurista igualmente ha venido a decir no menos veces que aquella idea no fue sino una enfermedad de juventud bien superada.

Nada tiene que temer, desde luego, la Monarquía británica, hoy encarnada en Carlos III, con el regreso a Downing Street del Partido Laborista, después de 14 años de gobiernos conservadores. Y mucho menos con un líder que es cualquier cosa menos un izquierdista peligroso. A buen seguro, en la audiencia ceremonial en el Palacio de Buckingham en la que el rey invistió ayer a Starmer como el tercer premier de su reinado -al hijo de Isabel II le ha dado tiempo de despachar con la mencionada Truss, apenas unos días, claro, y con Rishi Sunak-bromearían con el hecho de que el nuevo dirigente es Sir. Como reputado abogado, especializado en la defensa de los derechos humanos, Starmer fue nombrado en 2002 Consejero de la Reina-reconocimiento como eminente jurista designado por patente real—. Y, ya en 2014, tras su etapa como fiscal jefe para Inglaterra y Gales entre 2008 a 2013, el entonces príncipe de Gales le invistió caballero comendador de la Orden del Baño, lo que elevó al actual premier a la categoría de Sir.

El rápido proceso de investidura de un premier en el Reino Unido contrasta con los procedimientos de otros sistemas, como el español. Y el papel del rey resulta por lo general tan sencillo como ceremonial. A falta de una Constitución escrita, la tradición es primordial. Y en un ritual perfectamente engrasado con el tiempo, cada vez que un primer ministro abandona el cargo, bien por dimisión, bien por agotamiento de su mandato, debe acudir ante el monarca para presentarle su renuncia. A continuación, quien opta a asumir la nueva Jefatura de Gobierno necesita que el soberano le conceda la venia y le encargue la formación del Ejecutivo. Se trata de un trámite casi protocolario.

Cuando un partido se impone en las urnas por mayoría absoluta, cosa harto frecuente en el Reino Unido, el monarca se limita a encomendar a su jefe de filas que asuma la responsabilidad. No hay investidura como tal en el Parlamento.

Todo soberano británico, como cualquier monarca parlamentario en una democracia plena, está obligado al mantenimiento de una neutralidad política escrupulosa. No se apartó un ápice de este principio Isabel II a lo largo de siete décadas de reinado. Aun así, destacan los historiadores que la reina tuvo mejor relación con algunos primeros ministros laboristas como Harold Wilson (1974-1976) que con otros tories como Margaret Thatcher (1979-1990).

A este respecto, aunque de momento todo sea hacer cábalas, subrayan muchos expertos que cabe pensar que pueda haber buena sintonía entre Carlos III y Keir Starmer. El rey se ha cuidado de dar opiniones sobre asuntos de naturaleza política desde que asumió el trono, pero están demasiado frescas aún las que vertía sobre casi todo siendo aún heredero. Y no son pocos los asuntos en los que el jefe del Esta-

El hoy soberano tachó de «atroz» el 'plan Ruanda' de los 'tories'

Un ciclo político de estabilidad será beneficioso para la Monarquía do coincide más con la nueva agenda laborista que con la de los últimos *tories*: cambio climático –una de las grandes preocupaciones del rey, en las que no encontraba suficiente apoyo por parte de los conservadores–, vivienda, relación del Reino Unido con la Unión Europea o inmigración.

Sobre esto último, cómo no recordar que Carlos, aún en vida de su madre, tachó de «atroz» el plan del Gobierno para trasladar a solicitantes de asilo en vuelos a Ruanda. Fueron comentarios realizados en una reunión privada, pero que fueron difundidos por varios diarios británicos. Clarence House se negó a hacer comentarios entonces, pero tampoco desmintió las palabras del príncipe. En estos dos años largos, aquel plan ha sufrido toda clase de vicisitudes hasta convertirse en ley. Una ley que, naturalmente, Carlos III sancionó como es su obligación, pero con la que poco aventurado es pensar que no comulgaba en absoluto el monarca. Starmer ha prometido por activa y por pasiva que si llegaba al poder eliminará el conocido como plan Ruanda.

Si la rotunda victoria laborista se traduce también en un ciclo de estabilidad política en el Reino Unido, ello redundará igualmente en beneficio de la Monarquía, a la que por definición le favorecen notablemente los periodos de tranquilidad institucional. Hasta ahora, más allá de las propias crisis que zarandean a la Corona por asuntos tan delicados como el cáncer del rey y de su nuera, la princesa Kate, lo cierto es que Carlos III ha tenido que lidiar con el tsunami político que ha marcado el final del ciclo tory.

En un intento desesperado por arañar votos, en las últimas semanas desde las filas conservadoras se han difundido mensajes de campaña agitando el fantasma de que la victoria de Starmer supondrá el fin de la Monarquía. Ningún británico con dos dedos de frente cree algo así, desde luego. Otra cosa es que en las filas laboristas sí haya sectores con poca querencia por la institución, que cuando menos reclaman medidas de reforma y modernización de la Corona, en aras de hacerla más transparente y ejemplar. Claro que no será una de las prioridades del nuevo jefe de Gobierno, que bastantes problemas acuciantes debe afrontar

Carlos III tiene unos índices de popularidad de entre el 60 y el 65% desde que asumió el trono. Entre los votantes conservadores o quienes simpatizan con los demócratas liberales, la gestión del rey cuenta con un apoyo del 73% y el 68%, respectivamente. Las notas bajan entre los votantes laboristas, aunque el 49% también cree que el monarca lo está haciendo «muy bien» o «bien». Ello ayuda a entender por qué Starmer, a diferencia de un dirigente especialmente sectario como fue Corbyn, no dudó en aclarar la garganta para cantar bien fuerte «Dios salve al rey» en el congreso laborista que le coronó a él antes de que lo hayan hecho ahora los ciudadanos.

# **MUNDO**

# La revolución de la estabilidad

Starmer confía en Rachel Reeves, primera mujer al mando del Tesoro, para dar confianza a ciudadanos y mercados con rigor fiscal y una apuesta por el crecimiento

La distancia entre los programas económicos del populismo *bre- xitero* y la renovación laborista la marcan los nombres de dos mujeres. Liz Truss, la incompetente que llegó a primera ministra y presentó un *minibudget* en el que no cuadraba un sólo número, ha dado paso a Rachel Reeves, una ortodoxa con amplia experiencia financiera y cuyo mantra ella misma resume en *«stability is change»* (el cambio está en la estabilidad).

Reeves es la primera mujer que ocupará la Secretaría del Tesoro por primera vez en 800 años y sobre su espalda estará puesta la presión del programa económico de Keir Starmer, que debe recuperar la credibilidad exterior de los mercados y también de la ciudadanía.

Para el segundo objetivo no cuenta con demasiado margen fiscal, pero para el primero sí tiene un voto de confianza, expresado a través de los editoriales de las grandes cabeceras económicas británicas.

Ayer, el FTSE100, el índice de referencia de la Bolsa de Londres, reaccionó en anodina consonancia con el discurso del nuevo gobierno británico. Abrió subiendo un poco y cerró bajando otro poco, influido por el mal dato del empleo de Estados Unidos. La libra se apreció algo y el bono, igual. Es decir. aburrimiento.

Sin embargo, los discursos de tedio que rodean las intenciones económicas del nuevo primer ministro esconden cierto sentido de urgencia. Aunque son alabados como corolario de las charlotadas de sus anteceso-

res, no pueden ofrecer la equívoca señal de que Starmer y Reeves tienen tiempo que perder. Porque no es así. El monstruo (el populismo) tan sólo está dormido.



ANÁLISIS FRANCISCO PASCUAL

The Economist afeaba ayer en su editorial de recibimiento a Starmer que durante la campaña se refugiara en la estrategia del jarrón chino, es decir, que hubiera evitado entrar en cualquier debate conflictivo que pudiera inquietar a sus votantes. Insistía el semanario conservador, se gobierna «pa-

ra romper algo». ¿Qué es lo que tiene que quebrar? La estanflación, la caída de la productividad y la corrosiva inflación con ayuda del Banco de Inglaterra. Hay que matizar que, cuando se habla de la crisis británica se orillan sus números grandes, mancillados desde el Brexit, pero todavía propios de una potencia mundial. En 2024 ha recuperado ritmo de crecimiento. Es inferior al español, pero su economía es el doble de grande. El PIB per cápita ronda los 44.000 euros (32.000 en España) y el desempleo en las islas es casi inexistente (4,4%) en lugar del doble dígito ibérico.

Ello no enmascara un progresivo empobrecimiento de las familias, concentrado en las clases medias trabajadoras. Según la Nuffield Fundation, «el ciclo parlamentario 2019-2024 (el primero completo tras el Brexit) ha sido el peor en el incremento de ingresos de los hogares al menos desde 1950». Además, esta dinámica se está acelerando. En el bienio 2023-2024 las rentas de las familias cayeron un 2% (600 libras) en comparación con 2019-2020.

La propuesta de Starmer-Reeves se basa en priorizar el crecimiento sobre la redistribución. Las subidas de impuestos excluyen los más básicos y se concentrarán en

# Los ingresos de los hogares han sido los peores desde 1950

# Starmer quiere limitar las alzas fiscales a tributos sobre el capital

los que gravan al capital. Por la parte del gasto, la depauperada Sanidad pública será el foco de atención. No obstante, Starmer ha prometido que el dinero público irá destinado a la inversión.

Las llaves de la caja estarán en las templadas manos de Reeves, que ya fue economista del Banco de Inglaterra. Aunque quizá el mejor síntoma del arranque de su legislatura es que Liz Truss ni siquiera haya logrado su asiento de diputada.



Protesta pro-UE en las puertas del Parlamento de Londres. KRISZTIAN ELEK / SOPA IMAGES

# El Brexit acaba con los 'tories'

Pese a que el líder laborista Keir Starmer carece del brillo y la popularidad de quien lideró la última gran victoria del Labour a finales de la década de los 90, el ex primer ministro Tony Blair, y no abanderaba en campaña ninguna medida que invitara al entusiasmo, su apabullante victoria en las elecciones estaba cantada tras 14 años de caóticos gobiernos conservadores, que han dejado al país sumido en una profunda crisis socioeconómica, con unos servicios públicos demacrados por los recortes y un encarecimiento brutal del coste de la vida.

Tras el Brexit, la sociedad britá-

nica es más pobre y ha quedado profundamente fracturada. El desastre ha evidenciado, para quien quiere verlo, el enorme universo de mentiras que impulsó la salida de la UE, aunque la paradoja sea el magnífico resultado que ha obtenido el carismático demagogo Nigel Farage, impulsor del Brexit. En

co demagogo Nigel Farage, impulsor del Brexit. En 2021, abandonó la política para dedicarse a la televisión, desde donde siguió influyendo y condicionando la agenda de los conservadores con sus posiciones de ultrade-



ANÁLISIS JOAQUIM COLL

recha populista. Siempre negó que tuviera intención de regresar, pero el adelanto electoral que decidió el primer ministro conservador Rishi Sunak le hizo cambiar de opinión al darse cuenta de la extrema debilidad del partido tory, y la posibilidad de disputarle el liderazgo en la derecha con su nuevo partido, Reform UK.

El derrumbe conservador es histórico, aunque se lo ha ganado a pulso con numerosos escándalos, una gestión incompetente y la sucesión de primeros ministros. Lo deja en una situación muy incierta, ya que puede tanto girar hacia el centro como agudizar su deriva derechista confluyendo con Farage.

Quienes sí se han moderado, y mucho, son los laboristas desde que Jeremy Corbyn fue desplazado por Starmer, cuya apuesta ha sido atraer al votante conservador con la promesa de no subir los impuestos, fomentar la creación de riqueza y reducir la inmigración. Ni media palabra sobre el Brexit, contra el que los laboristas tampoco combatieron con convicción en 2016 y a favor del cual acabaron votando en 2020 en el Parlamento cuando se presentó la ley para abandonar la UE. Podían haberse negado, ya que en el Reino Unido los referendos no son vinculantes, el resultado fue muy ajustado y el propio Farage reconoció haber mentido descaradamente en la campaña del *Leave*. Los únicos que postulan el reingreso son los liberales-demócratas, liderados por Ed Davey, que han obtenido un gran resultado, pues concentran sus votos en las áreas urbanas de clases medias ilustradas.

Los que también han sido aniquilados son los secesionistas escoceses del SNP, que están inmersos en una profunda crisis de estrategia. Aunque el Reino Unido tardará mucho en superar sus enormes problemas, y por eso Starmer no ha querido prometer nada, como mínimo con el regreso de los laboristas al poder mejorarán las relaciones con la UE.

# LA PUGNA POR DOWNING STREET

Más que una victoria de la oposición, lo que se ha visto en las urnas es una derrota del partido gubernamental

# El Reino Unido vota por el cambio

### TIM HAUGHTON / FERNANDO CASAL BÉRTOA

El cambio es un mensaje poderoso en política. Este fue el tema central de la campaña electoral británica y ninguna otra palabra puede definir mejor la noche electoral, donde se pasó de una mayoría conservadora aplastante obtenida en diciembre del 2019 a una mayoría laborista de más del doble de escaños que los tories.

Aprovechando el clamor popular que demandaba un cambio de Gobierno, y centrando su campaña electoral en la necesidad de mejorar los servicios públicos, especialmente el tan preciado -pero en clara decadencia- sistema sanitario, el Partido Laborista de Keir Starmer logró poner fin a 14 años de dominio conservador con una aplastante victoria que recuerda a la de Tony Blair en 1997.

Pero más que una victoria de la oposición, lo que se ha visto es una derrota del partido gubernamental, que ha perdido casi un 20% del electorado en tan solo cinco años. Así, el Partido Conservador, en su día considerado como el más exitoso del mundo, obtuvo los peores resultados electorales en casi dos siglos. Desde las elecciones de 1833 en las que los conservadores ganaron sólo 175 escaños, no se había visto nada igual. Ministros claves del Gobierno de Sunak, incluidos los de Defensa, Educación y Justicia, perdieron sus escaños, junto con el destacado partidario del Brexit Jacob Rees-Mogg. Pero el momento más memorable de la noche electoral fue la derrota de una antigua primera ministra como Liz Truss

Si bien el Partido Conservador ha estado en el poder desde 2010, han sido los últimos cinco años -caracterizados por diversos escándalos, como las fiestas de Boris Johnson durante el confinamiento o el desastroso mini presupuesto de Liz Truss sin contar, claro está, el fracaso de la política económica post-Brexit- los que más mella han hecho en el electorado británico.

Si bien el primer ministro Rishi Sunak ha asumido la responsabilidad total por su derrota, lo cierto es que los conservadores ya estaban muy por detrás en las encuestas cuando él asumió el liderazgo hace ya más de año y medio. Aunque, todo hay que decirlo, la mediocre campaña del Partido Conservador tampoco le hizo ningún favor. Las malas decisiones y meteduras de pata, como el anuncio del anticipo electoral bajo la lluvia o el abandono de las conmemoraciones del desembarco de Normandía antes de tiempo, no pudieron dar una peor imagen. Además de sus fallidas entrevistas en las que, a pesar de aparentar ser un ciudadano más, no dejaba de dar la impresión de lo que realmente es: un hombre rico y privilegiado sin contacto alguno con el votante de a pie.

Tampoco ayudó mucho el hecho de que durante gran parte de su mandato varios miembros del Partido Conservador, como la antigua ministra del Interior Suella Braverman, pareciesen más centrados en batallas internas por hacerse con el liderazgo de la formación que en ganar las elecciones. De hecho, en muchos de los discursos poselectorales, muchos de los principales candidatos conservadores señalaron tanto las divisiones partidarias como la falta de disciplina como principales factores de la desastrosa derrota de estos comicios.

Y es que los conservadores perdieron muchos votos no ya ante los ganadores (el Partido Laborista), sino también ante el partido de derecha radical de Nigel Farage (Reformar RU). Farage, una figura controvertitorales y aumentando así las posibilidades del Partido Laborista de obtener una mayoría mucho más amplia.

No debemos olvidar que, a diferencia de lo que sucede en nuestro país, en el sistema electoral británico se producen de hecho 650 mini elecciones en las que resulta elegido tan sólo un diputado por cada distrito electoral. Eso crea incentivos para los partidos, pero también importantes distorsiones. Así, mientras los que cuentan con un apoyo electoral disperso tienden a ser castigados, los partidos con un voto más concentrado tienden a ser recompensados, a veces en exceso. De ahí que mientras que el partido Reformar RU, antiguo Partido del Brexit, ha obtenido sólo cuatro escaños con un 14% de los votos, los liberal demócratas, conocidos popularmente como LibDem, han ganado muchos más (71) con poco más del 12% del voto nacional.

Tradicionalmente castigados por el sistema mayoritario británico, y buenos conocedores de su desproporcionalidad, los LibDem decidieron concentrar su campaña en aquellos distritos donde los sondeos les eran más favorables, particularmente en el sur de Inglaterra. Los liberal-demócratas, sin dar un sorpasso que no se produce desde 1910, también se vieron beneficiados por el voto táctico de aquellos votantes que, soliendo apoyar a otros partidos, prefirieron dar su apoyo a los *LibDem* con tal de evitar la victoria del Partido Conservador. El que las promesas de los liberales en materia de inversión pública fuesen similares a las del Partido LaPartido Laborista se dieron en Escocia, donde el deseo de cambio tenía una dimensión diferente. Dominador de la política escocesa durante la última década, la caída del voto al Partido Nacional Escocés (SNP) se debió en gran parte al mal desempeño gubernamental, a los múltiples escándalos de corrupción, así como a los recientes cambios de liderazgo, pero también al fuerte deseo entre los votantes escoceses de eliminar al Gobierno conservador en Westminster. Y nada como votar al partido de Starmer para conseguirlo. Pero el desastroso resultado electoral del SNP, que ha perdido la friolera de 37 escaños, conlleva una consecuencia aún más importante para la política británica: a partir de hoy cualquier conversación sobre la independencia de Escocia ha quedado relegada a un segundo plano. Esto, en claro contraste con Irlanda del Norte, donde el partido nacionalista del Sinn Féin se ha convertido por primera vez en el partido más importante con siete escaños, aunque -como es tradición- no tomarán posesión de los mismos.

El desgaste de los vínculos entre gobernantes y gobernados es característico de casi todas las democracias. Cuando los ciudadanos sienten que el Gobierno no está cumpliendo con sus promesas deciden votar por un cambio, aunque sea sin gran entusiasmo. De hecho, la participación electoral, con apenas un 60% del electorado, ha sido la segunda más baja desde 1885. Como en el caso de las últimas elecciones generales en España, y a diferencia de las celebradas en Italia, Países Ba-

ios o, más recientemente. Francia, las de ayer en el Reino Unido no han sido una excepción a esta regla general.

Los desafíos del nuevo primer ministro serán grandes. Para demostrar que su partido había cambiado después del polémico liderazgo de Jeremy Corbyn -quien por cierto ha ganado su escaño como candidato independiente-, las promesas del líder laborista durante la campaña fueron deliberadamente cautelosas. En un ejercicio de responsabilidad, Starmer prometió no aumentar los impuestos y no gastar más de lo que el país pudiese permitirse. Pero muchos querrán que el Ejecutivo haga más de lo que prometió en su programa electoral. Así, Starmer no sólo tendrá que mejorar los servicios públicos sin aumentar impuestos -lo que dependerá en gran medida de que consiga aumentar el crecimiento económico, pero también de muchos otros factores externos fuera de su control-sino que deberá lidiar también con la impaciencia de su electorado. Así las cosas, sus posibilidades de ganar las próximas elecciones dependerán mucho

de que, como dicen los ingleses, pueda ganarse las habichuelas (bring home the bacon). Lo que está claro es que las condiciones de partida son más difíciles que las que tuvo Tony Blair hace 27 años.

borista hizo la elección aún más fácil para toda pero muy carismática, aprovechó la de-

Proyección de los resultados de una encuesta en la BBC Broadcasting House, el jueves por la noche, en Londres. REUTERS

silusión de los votantes de derechas, sobre todo en zonas que habían apoyado firmemente el Brexit, para atraer a muchos de ellos con un fuerte discurso antiinmigratorio. Sus más de cuatro millones de votos no le sirvieron para ganar muchos escaños, pero sí para conseguir porciones significativas del voto conservador, privando al partido de Sunak de la victoria en muchos distritos elecdos aquellos favorables a un cambio de Go-

Pero el impacto del sistema electoral no se quedó ahí. De hecho, el Partido Laborista obtuvo su aplastante mayoría con casi el mismo porcentaje de voto que en 2019. Así, mientras éste aumentó en menos de dos puntos (1,7%), su porcentaje de escaños (410) se vio duplicado. Los mayores avances del

Tim Haughton es catedrático en la Universidad de Birmingham (Reino Unido) y Fernando Casal Bértoa es profesor titular en la Universidad de Notting-

# **MUNDO**

# Marasmo europeo



El lunes, comenzó el término de Hungría al frente de la UE; su semestre de presidencia rotatoria. Este periodo lleva tiempo inspirando inquietud porque, bajo su impulso, habría de cuajar la compleja transición en las instituciones, y echar a andar la Agenda Estratégica del quinquenio. Esta delicada interinidad – en sí misma, un problema que demanda estabilidad y previsibilidad - viene agudizada por la cacofonía de capitales principales o «las novedades sorprendentes desde lugares sorprendentes» que prometía Viktor Orbán el 1 de julio. El ejercicio se enmarca, además, en un contexto extraordinario: el descuelgue de la economía comunitaria; la amenaza existencial de la guerra de Putin; la desazón de los ciudadanos por la percibida desorientación en materia de seguridad en las calles y las fronteras. La situación requiere urgente definición de ob-

jetivos, esfuerzo conjunto y compromiso en la ejecución.

Empecemos por el couple franco-allemand, motor de la empresa compartida. La crisis energética derivada de la invasión total de Ucrania encasilló a Alemania (otra vez) como el enfermo de Europa, al desfondarse los tres pilares de su hegemonía -el gas barato ruso, el intercambio comercial con China y el dividendo de la paz-. Abundando en esta zozobra, los abrumadores resultados en los comicios del mes pasado del AfD (Alternative für Deutschland) -dominante en los antiguos länder comunistas-arrojan la sombra de una nueva división Este-Oeste y envenenan las negociaciones entre grupos en el Parlamento Europeo.

Pero, a la par que se intensifican las dolencias allende del Rin, el premio de enfermería ahora lo disputa Francia. La movilización de los dirigentes del arco de partidos que va de la extrema izquierda melenchonista a un sector de la derecha clásica con el único fin—y único nexo— de contener al Rassemblement National (RN) en la segunda vuelta electoral (a celebrar mañana), representa un desafío estratégico mayor. Esta amalgama—caracterizada por trascen-

dentales divergencias ideológicas—plantearía retos de coherencia en cualquier acción de gobierno, más allá de lastrar el debate bruselita. Y la alternativa es la incógnita de Bardella en Martignon. Para tantos electores franceses, la disyuntiva se resume, pues, en susto o muerte, sin que quede muy claro qué es susto y qué es muerte.

Budapest – a quien le correspondería institucionalmente templar, cohonestar, encauzar – parte de lo que podríamos llamar *disonancia cognitiva política*: desarmonía interna producida por mantener ideas contrapuestas. Eso es, los seis meses de liderazgo suponen unas responsabilidades que están en contradicción con su equiparación de la Unión con una mera «caja de herramientas».

Como buen populista, a Orbán no le arredra cabalgar contradicciones. Nos debería explicar el sentido que tiene presidir una caja de herramientas. Entiende que los europeos quieren «tres cosas: paz, orden y desarrollo», pero «lo que reciben de la élite en Bruselas es guerra, migración y estancamiento». Igualmente, en una fiesta nacional en marzo, se marcó un «Si queremos preservar la libertad y soberanía de Hungría, no tenemos elección: tenemos que ocupar Bruselas». Esta idea de «ocupación» reverbera en los ecos *trumpianos* del lema elegido para su mandato: «*Make Europe Great Again*».

«Caja de herramientas» o no, el primer ministro húngaro está desplegando una efervescente actividad multilateral, indudablemente favorecida por la irrebatible proyección global de la denostada urdimbre de los Tratados. Se ha apresurado a viajar a Kyiv, donde no había puesto los pies desde el inicio de la *operación especial* del Kremlin, y su visita ayer a Moscú –sin anuncio previo – ha generado desconcierto. La imagen de Orbán compadreando con Putin –de quien es adalid solitario en el Consejo Europeo – en su estreno a la cabeza de los 27, y a renglón segui-

con razón: el *mundo de hoy* es notablemente diferente del mundo de hace cinco años. No todo ha cambiado, sin embargo: se mantiene la promoción de los «intereses y valores europeos», así como la protección de la democracia y las libertades. Pero destaca el énfasis en la autonomía económica estratégica, a la espera del muy pregonado informe de Mario Draghi, que se desvelará próximamente.

En cambio, el protagonismo previamente concedido a la sostenibilidad ha desaparecido; ha perdido su aura que impregnó los haceres de la legislatura pasada. La transición verde -que se reducía a una mera mención en el borrador filtrado en abril-ocupa en la versión final un corto subapartado del capítulo dedicado a la competitividad. El foco ahora está en una «Europa fuerte y segura»: el documento abre con un recordatorio sobre la razón fundante de la andadura comunitaria -«asegurar la paz en Europa»- y subraya la relevancia que ha cobrado a la luz de los avatares bélicos en Ucrania. Hace mención especial a la labor internacional en un escenario «más confrontacional, transaccional e inseguro» y plantea un mayor –y

más eficiente—presupuesto de «hard power». Esta sección incluye, asimismo, los temas candentes de gestión de las fronteras exteriores, la ampliación (presentada como «una inversión geoestratégica en la paz, seguridad, estabilidad y prosperidad») y su corolario de reformas internas precisas para el funcionamiento del bloque. Así, por primera vez, se consolida la defensa como desafío supremo

La Unión Europea tiene que empezar, pues, a contemplar –y prepararse para– un futuro sin el amparo de Washington. Ante la creciente posibilidad de un retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, nuestra dependencia extrema del país se dibuja como cuestión existencial. Particular preocupación en este lado del Atlántico inspira el conocido desinterés por las alianzas del probable ocupante de la Casa Blanca, junto con su proclamada voluntad de reducir sustancialmente el papel estadounidense en la OTAN. Como telón de fondo, gane quien gane en noviembre –y sin perjuicio de las implicaciones inmediatas que tendría en las trincheras que laceran el territorio continental-, lo cierto es que la atención de EEUU ha girado al Este, el Indo-Pacífico y el reto chino. De ahí nace también el proteccionismo que amenaza la relación transatlántica



Imagen de un mural de Banksy con la bandera de la Unión Europea en Dover, en el sudeste de Inglaterra. MATT DUNHAM / AP PHOTO

do de su encuentro con Zelenski, arrogándose una misión de paz que nadie le ha encomendado, ha provocado la clarificación del Consejo y el Alto Representante: se trata de una oficiosidad no acordada, en un asunto de incalculable repercusión. Mientras, Ursula von der Leyen ha recalcado que «no ha lugar al apaciguamiento con Putin».

Frente a esta agitación *browniana* en la gobernanza de la Unión, ha recibido muy poca cobertura mediática la nueva Agenda Estratégica aprobada el viernes pasado por los 27 jefes de Estado y de Gobierno. Este texto quinquenal del Consejo Europeo –que marca las prioridades para la Comisión y el Parlamento entrantes—es notablemente diferente de su anterior versión (de 2019). Y

Orbán se arroga una misión de paz en Moscú que nadie le ha encomendado

La UE tiene que contemplar un futuro sin el amparo de Washington



El éxito en esta difícil navegación descansa, en primer lugar, en el compromiso y espíritu de cooperación en el seno del Consejo, correspondiéndole a Orbán en este crucial periodo, la coordinación de los líderes máximos. Por su parte, la Comisión deberá desempeñar su misión interiorizando que los usos válidos en el mundo de ayer no son conducentes en la realidad emergente. Por último, sobre el Parlamento Europeo recae la responsabilidad de representar – sin subterfugios – el mapa político dimanante de las urnas del 9 de junio, buscando los equilibrios necesarios para el progreso del bien común. Porque no nos podemos permitir, aquí y

# **MUNDO**



El primer ministro húngaro, Viktor Orban, estrecha la mano del presidente ruso Vladimir Putin, ayer, en su visita a Moscú. VALERIY SHARIFULIN / EFE

# La UE, enfurecida: «Es desleal»

# El primer ministro húngaro visita a Putin por sorpresa y desata una cascada de críticas

### MARÍA G. ZORNOZA BRUSELAS

«La misión de paz continúa. Segunda parada: Moscú». Así anunció ayer el primer ministro, Viktor Orban, su aterrizaje en Rusia. Lo hace poco después de visitar Ucrania y el quinto día de su Presidencia rotatoria del Consejo. El enfant terrible de la política europea echa un pulso a sus aliados euroatlánticos, que le han recordado que se está haciendo una fotografía con un líder que cuenta con una orden de detención y arresto. El mensaje que sale desde el resto de Estados miembros es unánime: Orban solo se representa a sí mismo y no habla en nombre de la UE.

El húngaro utilizó el encuentro para tantear al presidente ruso sobre un potencial alto al fuego. Tras la charla, constató que Moscú y Kiev están muy alejados para ello. «Esta guerra también ha impactado en la destrucción de nuestro desarrollo económico y en la disminución de nuestra competitividad. En resumen, le dije al presidente (Putin) que Europa necesita paz», resumió Orban al final del encuentro, en el que se jactó de ser uno de los pocos países capaces de hablar con las dos partes, en declaraciones que recoge Reuters.

Antes de poner rumbo a Moscú, ya calentó su polémico viaje: «No se puede llegar a la paz desde un cómodo sillón en Bruselas. Incluso si la Presidencia rotatoria de la UE no tiene mandato para negociar en nombre de la UE, no podemos sentarnos y esperar a que la guerra termine milagrosamente. Seremos una herramienta importante para dar los primeros pasos hacia la paz. De esto va nuestra misión», afirmó desde una radio local.

El mandatario magiar culmina su primera semana con los mandos de la UE con una visita a Vladimir Putin. Las advertencias y el malestar en la capital comunitaria no se han hecho esperar. Por el fondo, las formas. Por el objetivo y por el momento. «Sé que esta vez viene no solo como aliado sino presidente del Consejo de la UE», fueron las primeras palabras que Putin le dedicó en su recibimiento. Tanto en Bruselas como en el resto de Estados miembros el mensaje que sale es unánime: Orban no tiene competencia para mancillar la posición europea sobre la guerra en Ucrania. «La Presidencia rotatoria  $notiene\,mandato\,para\,dialogar\,con$ Rusia en nombre de la UE», repiten las capitales. Fuentes aliadas reconocen que aunque la situación es «incómoda y no deseable», restan importancia a su trascendencia a niveles prácticos: «No deja de ser chocante. [Sin embargo] su impacto real es casi anecdótico, prácticamente nulo e inexistente desde el punto de vista político». Si bien es cierto que cada país utiliza la Presidencia del Consejo de la UE para lucirse, promover sus propios intereses o tapar problemas domésticos durante ese semestre, la sensación es que Orban ha ido demasiado lejos.

Suecia calificó su movimiento como «irresponsable» y «desleal». «Envía una señal equivocada al mundo exterior y es un insulto a la lucha del pueblo ucraniano por su libertad. Orban está solo en esto», señaló su primer ministro a través de X.

El cierre de filas con Ucrania fue incontestable. «El Consejo Europeo es claro: Rusia es el agresor, Ucrania es la víctima. No se pueden celebrar debates sobre Ucrania sin Ucrania», reaccionó Charles Michel, presidente del Consejo Europeo. «El primer ministro Orban no ha recibido ningún mandato del Consejo de la UE para visitar Moscú. La posición de la UE sobre la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania excluye los contactos oficiales entre la UE y el presidente Putin. Por tanto, el primer ministro húngaro no representa a la UE de ninguna forma», agregó Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, a través de un comunicado. Michely Borrell, los cabeza del Consejo Europeo y del Consejo de Asuntos Exteriores, son los responsables

de los dos foros que marcan la postura del bloque en el exterior.

Por su parte, el Alto Representante recordó a Orban que el inquilino del Kremlin cuenta con una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional por su rol en la deportación forzosa de niños de Ucrania a Rusia. «Si realmente buscas la paz, no le das la mano a un dictador sanguinario, pones todos tus esfuerzos en apoyar a Ucrania», denunció Gitanas Nauseda, presidente de Lituania. «El apaciguamiento no detendrá a Putin. Solo la unidad y la determinación allanarán el camino hacia una paz amplia, justa y duradera en Ucrania», coincidió Ursula

# El húngaro, aliado de Putin, está cada día más aislado en la Unión Europea

Orban constató que Rusia y Ucrania siguen muy distanciadas von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

El lunes, Orban estrenó la Presidencia del Consejo de la UE. El martes aterrizó por sorpresa en Kiev y ayer cerró su primera semana con el timón europeo desde Moscú. El húngaro está cada vez más aislado en Bruselas y quiere anotarse un tanto en la esfera internacional. Aguarda, además, el posible regreso de su aliado y admirado Donald Trump a la Casa Blanca, con quien comparte su visión sobre Ucrania. A su paso por este país, el primer ministro húngaro le transmitió a Volodimir Zelenski su idea de impulsar un plan de paz que pasa por acordar un alto al fuego. Según el mismo, Ucrania tendría que sacrificarse y ceder a Vladimir Putin una parte de su territorio para culminar una paz duradera.

Estas son dos líneas rojas tanto en Bruselas como en Kiev, que ven en el alto al fuego una concesión a Moscú sin garantías y una oportunidad para que el Ejército ruso gane tiempo y se rearme. Para Orban, la paz no llegará desde el campo de batalla. Para el resto de países solo se logrará sobre el terreno. «Habla de paz, pero se olvida de los adjetivos de justa y duradera. Si en esos adjetivos, esa paz de la que habla Orban solo haría que la crisis se cerrase en falso», resumen fuentes aliadas. Jens Stoltenberg, secretario general de la Alianza Atlántica, volvió a repetir ayer que no hay «ninguna señal de que Putin quiera negociar la paz» y que será Ucrania quien decida su futuro.

Más información en página 12.

# Los domingos EL MUNDO + iHOLA! ipor sólo 4€!



Los domingos con EL

MUNDO, la revista

Actualidad Económica y nuevos contenidos de Yo Dona y Viajes.

Y además, también la revista ¡HOLA!, con las mejores exclusivas, bodas y eventos, de los personajes del momento. ¡Todo por solo 4 €!

También puedes llevarte sólo EL MUNDO al precio de siempre.



# ACTUALIDAD ECONÓMICA



El CEO, Onur Genç, y el presidente de BBVA, Carlos Torres, al frente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el viernes en Bilbao. ION ALCOBA / EP

# BBVA toma aire en su OPA

• Recibe el apoyo del 96% de sus accionistas, entre los que figuran grandes bancos y fondos que están presentes también en Banco Sabadell • Torres confía «plenamente en el éxito» de la operación

# LAURA DE LA QUINTANA MADRID

El tiempo es el gran interrogante que decidirá quién resulta vencedor en la primera oferta hostil que se ha presentado en España en los últimos 37 años en el sector bancario, aunque Carlos Torres, presidente de BBVA, ve su éxito algo más cercano. Ayer, entre aplausos, los accionistas del banco vasco aprobaron por una inmensa mayoría (un 96% de los presentes, equivalente al 68% del capital) la ampliación de capital que BBVA necesita para sacar adelante su OPA sobre Banco Sabadell.

Lanzará al mercado un máximo de 1.126 millones de nuevas acciones, por hasta 551,9 millones de euros, considerando que el 100% de los accionistas de Sabadell decidan acudir a una oferta que sigue inamovible: por cada 4,83 acciones de Sabadell percibirán1acción de BBVA y no se plantean complementarla con efectivo.

«Es una transacción enormemente atractiva, una combinación muy potente de los dos bancos que creará valor para todos nuestros grupos de interés incluyendo, por supuesto, a nuestros accionistas», afirmó Carlos Torres durante su discurso ante el público que acudió ayer al Palacio Euskalduna de Bilbao, en una convocatoria que reunió a un 70,75% del capital del banco.

En los términos en los que se plantea hoy la oferta, sería previsible que los grandes accionistas, entre fondos y bancos de inversión, que comparten ambas entidades y que han votado a favor en la Junta de BBVA acudan también a la OPA una vez que sea el turno de decidir de Sabadell, previsiblemente en el tercer trimestre del año. Ahora bien, siempre y cuando las condiciones se mantengan, teniendo en cuenta que se trata de una oferta en acciones y no en efectivo. «El tiempo puede hacer que resulte más o menos atractiva», afirmaba Torres, consciente de ello, la semana pasada en una entrevista en Londres a la agencia Bloomberg.

El caso más evidente es el de BlackRock, el megafondo de inversión estadounidense que tiene el 9,7% del capital de BBVA y el 6,7% de Sabadell. Pero no es el único. Se calcula que entre los principales institucionales compartidos aglutinan algo menos del 20% del capital de Sabadell. Son nombres como Vanguard, Norges Bank, Goldman Sachs, Dimensional Fund o JP Morgan que también tendrán un voto determinante una vez se abra el periodo de aceptación de la oferta, aunque todavía falta mucho tiempo para ello.

Es lo que dijo Josep Oliu, presidente de Sabadell, que quiso enviar una carta a sus accionistas a 24 horas de que BBVA celebrase su Junta para recordarles que «nada» de lo que sucediera ayer debería «presuponer el éxito» de la operación.

La OPA necesita, en primer término, de la luz verde del Banco Central Europeo (BCE) que no se espera para este verano, a priori. Fuentes próximas al organismo recuerdan cómo ha habido procesos similares en los últimos años que se han dilatado hasta 6 y 7 meses. Una vez que el Banco de España reciba el visto bueno de Fráncfort, será el turno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que mantiene en barbe-

# DEL RIVERO (SACYR) QUIERE A OLIÚ AL FRENTE DE LA FUSIÓN

### **LUIS DEL RIVERO** VOTA A FAVOR. EI

expresidente de Sacyr respaldó la ampliación de capital aprobada ayer por BBVA como accionista del banco, aunque tomó la palabra para pedir que sea otro equipo directivo, liderado por Josep Oliu, quien se ponga al frente de la entidad resultante. En su opinión, el hecho de que BBVA vaya a comparecer ante los tribunales por el 'caso Villarejo' –por la etapa anterior, de Francisco González-supone un problema de gobernanza a futuro, a pesar de que sí cree que la operación es «interesante»para los accionistas.

cho el folleto de la oferta desde finales del mes de mayo. Su aprobación no requiere necesariamente del ok de Competencia, dependiente del Gobierno, ya que son dos procesos que podrían desarrollarse de forma paralela en el tiempo. Incluso, podría darse la circunstancia de que la CNMV diera el 'sí' a la operación y el Ejecutivo, que se ha manifestado en contra en multitud de ocasiones, decidiera no respaldarla. Esto daría como resultado la compra efectiva de Sabadell por BBVA si consigue el apoyo de los accionistas, pero impediría fusionar ambas entidades, con la consiguiente obligación de mantener ambas marcas por separado.

Este es uno de los riesgos posibles, que no contempló ayer BBVA durante la exposición que hizo a sus accionistas. El de la oposición en firme del Gobierno a combinar ambas entidades. Un segundo escenario es que la entidad saque adelante la OPA sin el respaldo suficiente - requiere el 50% más una acción del capital para resultar exitosa-. Si este fuera el caso, BBVA podría verse obligado a lanzar una

# ACTUALIDAD ECONÓMICA

segunda oferta, más atractiva, a quienes decidieron no acudir a la primera, para evitar una situación incómoda: tener el control del capital, pero con una fuerte presencia de los minoritarios, un aspecto determinante en esta operación. Muchos de los clientes de Sabadell son también accionistas, en concreto, cerca de 78.000, lo que representa un 38% del total. Otro 10% del capital está en manos de minoritarios sin vinculación bancaria.

«BBVA ha querido dar a los accionistas de Banco Sabadell el poder de elegir», dijo ayer Torres durante su discurso, parafraseando la última campaña publicitaria lanzada por la entidad catalana. El banco cifra las sinergias en 850 millones de euros en

# Un 20% de los accionistas de Sabadell están también en BBVA

# El banco prevé costes por 1.450 millones y sinergias de 850

concepto de ahorro de costes a lo largo de los próximos tres años, mientras que los costes de reestructuración previstos serán un 70% superiores, hasta los 1.450 millones de euros brutos. En lo que se refiere al consumo de capital del banco, BBVA cifra en 30 puntos básicos el impacto de la fusión, considerando la integración del 100% de Sabadell. El resto de las cifras previstas para los otros supuestos deberán ser desvelados en el folleto de la operación una vez sea aprobado por la CNMV.

BBVA se compromete, asimismo, a mantener la política actual de remuneración al accionista con la distribución de entre el 40% y el 50% del beneficio por la vía del dividendo, entre efectivo y acciones, con el compromiso de distribuir el exceso que exista sobre el 12% del capital.

«Esta operación es una clara apuesta por España y por sus pymes», enfatizó Torres durante su discurso, teniendo en cuenta el importante papel que juega Sabadell en la financiación a pequeñas y medianas empresas. «A la mayor cuota de BBVA en banca minorista, sumaríamos el mayor negocio de pymes de Sabadell.

Atender a pymes y a autónomos es una prioridad fundamental para BBVA. Estos negocios suman más del 60% del empleo del país y contribuyen de forma decisiva a su desarrollo económico y social». Sólo BBVA ha logrado aumentar su base de clientes en 51.100 en los cuatro primeros meses del año entre autónomos y pequeñas y medianas empresas

En lo que respecta a la integración de las plantillas, Torres se comprometió a «preservar el talento», así como a mantener la sede corporativa de Banco Sabadell en Sant Cugat (Barcelona) manteniendo «ambas marcas» en algunas zonas.



Yolanda Díaz participa en las III Jornadas Confederales LGTBI de UGT este viernes en Madrid. ALBERTO ORTEGA / EP

# Moncloa se distancia de las formas de Díaz

La parte socialista del Gobierno apuesta por rebajar la tensión con la patronal y abre la puerta a retrasar el recorte de jornada

# DANIEL VIAÑA MADRID

La parte socialista del Gobierno marca distancia con Yolanda Díaz y las formas que la vicepresidenta segunda y líder de Sumar está mostrando con la patronal durante las negociaciones para la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas. Fuentes de Moncloa trasladan que no hay que imponer ese recorte, apuestan por seguir negociando con la patronal y abren la puerta a un posible retraso en la aplicación de la medida. «Vamos a darnos tiempo», apuntan.

Estas manifestaciones contrastan con las urgencias que muestra la también ministra de Trabajo, que el lunes se volverá a reunir con patronal y sindicatos. Ayer, durante las III Jornadas confederales LGTBI de UGT, Díaz trató de evidenciar que no hay ninguna fractura en el Gobierno, que ambas partes opinan lo mismo. «Tanto el presidente del Gobierno como yo hoy estamos diciendo exactamente lo mismo», subravó, lo que, sin embargo, contrasta con el empeño que también mostró por presionar y cerrar ya las negociaciones con la patronal.

«Hay absolutamente margen para alcanzar un acuerdo», afirmó, para a continuación señalar directamente a la CEOE: «Vamos a ver ahí si la patronal tiene vocación de negociar o realmente tiene vocación de lo que está haciendo, que es estar en huelga de brazos caídos. Yo no me rindo».

En ese mismo acto, Díaz se mostró, además, a favor de impedir que las empresas que tienen beneficios puedan aplicar despidos colectivos, aludiendo al expediente de regulación de empleo (ERE) que Zegona está llevando a cabo sobre la plantilla de Vodafone en España. «Quiero deciros que en absoluto comparto, lo vuelvo a decir hoy aquí, que una empresa que tiene beneficios pueda acudir a un expediente [de regulación de empleo]», expuso. «Nadie comprende cómo es posible que una empresa que tenga beneficios acuda a un expediente colectivo de regulación de empleo», aseveró, lo que no hace más que incidir en esa división que existe en el seno del Gobierno.

La parte socialista está preocupada por las manifestaciones que llegan desde el ámbito empresarial, como, por ejemplo, el duro comunicado que emitió esta semana Cepyme. «Este documento tiene

# MEDIDA A FAVOR DEL COLECTIVO LGTBI

### **ENEL SECTOR PÚBLICO.** La

vicepresidenta Díaz también afirmó ayer que trabajará para replicar en el sector público las medidas pactadas con los agentes sociales para las empresas, que servirán para garantizar la igualdad del colectivo LGTBI.

ACUERDO. También puso en valor el acuerdo alcanzado con patronal y sindicatos porque con ella los derechos de las personas trabajadoras LGTBI se convertirán en una norma, de obligado cumplimiento. Se trata, además, de un acuerdo que tratará, no sólo de «prevenir o erradicar discriminaciones», sino también de impulsar «la igualdad real de oportunidades».

que ser un catalizador, que la voz de la pyme española sea un clamor en todos los rincones del país: quien gobierna contra las pymes, contra nuestra libertad, gobierna contra el progreso de España», apuntó la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa en el manifiesto que publicó el miércoles. «Son días confusos, en los que se ataca la dignidad y la libertad empresarial», añadía el texto de la organización que dirige Gerardo Cuerva. Y en la CEOE hablan de «imposiciones» y «ultimátum» en las negociaciones. En Moncloa consideran que es necesario rebajar este tono de crispación que indisimuladamente se muestra desde el ámbito empresarial.

Los sindicatos, por su parte, afirman que están dispuestos a discutir con CEOE las «contrapartidas» que pide para rebajar la jornada laboral. Así lo dijo el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en declaraciones recogidas por Europa Press en las mencionadas jornadas.

«Todos sabemos mucho más de lo que decimos porque ha habido meses de negociación con la patronal y las organizaciones sindicales y desde hace tiempo hay una pregunta que tiene que contestar la CEOE y hoy se la vuelvo a hacer. ¿Ustedes están de acuerdo con situar la jornada máxima legal en nuestro país en 37 horas y media? Creo que la respuesta a esa pregunta nos ayudaría a poder continuar negociando. ¿Qué sentido tiene que hablemos de contrapartidas cuando en realidad no nos han dicho que aceptan las 37 horas y media?», añadió.

# ACTUALIDAD ECONÓMICA

# Hidrógeno, aceite usado... claves del biofuel aéreo que avalan PSOE y PP

Los aviones deben alcanzar en 2050 un consumo del 70% de energía sostenible

# **GUILLERMO DEL PALACIO**

MADRID

El 27 de junio, el Congreso de los Diputados aprobó en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, una proposición no de ley del PP consensuada con el PSOE para favorecer la producción de combustible sostenible para la aviación (SAF, por sus siglas en inglés). Esta alternativa se ve como la única forma de descarbonizar un sector de difícil-si no imposible- electrificación y consiste en varias tecnologías diferentes que, de momento, requieren ayudas e incentivos para ser rentables

El desarrollo de este combustible es algo que también pide -lo exige, en realidad-Europa a través de la normativa 'REFuelEU' a todos los vuelos que salgan de la UE, aunque de forma gradual. El reglamento establece la obligación de que los proveedores de combustible de aviación «velen por que todo el combustible que se ponga a disposición de los operado-

# PISTOLETAZO DE SALIDA PARA LA ENTREGA DE 70 MILLONES POR DOÑANA

El Ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera concluyó ayer en Palos de la Frontera (Huelva) su primera ronda de contactos con los 14 ayuntamientos del área de influencia de Doñana, destinada a abordar el futuro reparto de una partida de 70 millones de euros destinada al desarrollo sostenible del parque nacional.

Las reuniones se han desarrollado entre portavoces de la cartera y de los municipios afectados como Almonte, Hinojos, Aznalcázar, Isla Mayor, Moguer, Palos de la Frontera o Sanlúcar de Barrameda, entre otros. Entre septiembre y octubre se formalizarán los convenios bilaterales entre el ministerio y los consistorios. Si bien la ejecución de esos proyectos se extenderá hasta 2027, inicialmente, se abonará un adelanto por el 50% de la financiación, según puntualizaron desde Transición Ecológica.

res de aeronaves en los aeropuertos de la Unión contenga un porcentaje mínimo de combustible de aviación sostenible a partir de 2025»

Además, en 2030 se añade también la obligación de incluir un porcentaje de SAF sintético - el combustible es el mismo, varía el proceso de producción y su procedencia-y ambos aumentarán este porcentaje de forma progresiva. Así, los proveedores de combustible tendrán que incorporar un 2% de combustibles de aviación sostenibles en 2025, un 6% en 2030 y un 70% en 2050, mientras que a partir de 2030, el 1,2% de los combustibles también deben ser sintéticos, y el 35% -es decir, la mitad de ese 70%- en 2050.

«Al final será una combinación de distintas rutas tecnológicas», contextualiza Álvaro Macarro, responsable de Aviación Sostenible de Cepsa. Además, explica, a medida que vayan madurando las tecnologías y vaya aumentando la producción, «los costes se irán abaratando y el precio del producto, que es una de las cosas que más preocupa al sector y a las líneas aéreas, también se irá reduciendo».

De momento, hay varios procesos con los que se puede desarrollar SAF, con la aportación adicional del combustible sintético algo más adelante. «Hoy, la más madura, la que está en

la mayoría de los proyectos europeos es HEFA», detalla Macarro. Utiliza residuos agrícolas y «sobre todo, aceites de cocina usados». Otro bastante desarrollado es el alcohol-to-jet (ATJ), que opta por la biomasa.

Los motores actuales pueden utilizar ya hasta un 50% de SAF mezclado con combustible tradicional desde un punto de vista legal y de seguridad. Desde un punto de vista técnico, tranquiliza Macarro, podrían usar el 100%, pero no se hace porque «el mundo de la aviación tiene una serie de controles y pruebas por temas de seguridad que van muy por encima de cualquier otro sector». Lo mismo ocurre con la infraestructura necesaria para llevar el combustible a los aeropuertos o para cargarlo en los aviones: «No hay que duplicar infraestructura. El sistema logístico español a través de

la tubería de Exolum es muy eficiente y no tendría sentido duplicarla, porque entonces lo que ganaríamos en reducción de emisiones, lo perderíamos en eficiencia y no estaríamos siendo sostenibles»

La circularidad de su producción permite que la aviación descarbonice su actividad, a pesar de seguir emi-

### PRINCIPALES VÍAS PARA PRODUCIR SAF

BIOCOMBUSTIBLE DE ORIGEN ORGÁNICO (BIO-JET)

Se parte de materias primas que absorben  ${\rm CO_2}$  durante su ciclo de vida, de modo que las emisiones que se liberan en la producción del combustible sostenible para la aviación (SAF) se ven compensadas.

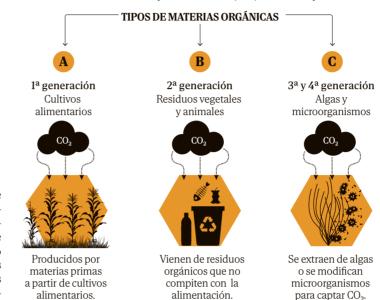

alimentarios

PROCESO DE FABRICACIÓN Uno de los biocombustibles más comunes es el producido por la tecnología

alimentación.



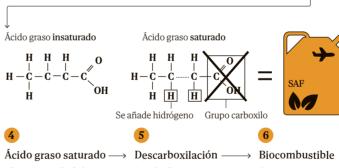

Al tratar con hidrógeno los ácidos grasos insaturados de estos aceites se convierten en ácidos grasos saturados

Los ácidos grasos saturados se someten a descarboxilación, eliminando el grupo carboxilo y creando hidrocarb, saturados

Se craquea e isomeriza la salida para obtener hidrocarburos del rango de combustible de aviación, igual que el convencional.



FUENTE: Cepsa y elaboración propia

ELSA MARTÍN/ EL MUNDO

 $tiendo\,gases, por que\,sigue\,habiendo$ combustión en los motores. «El producto sigue cumpliendo con la misma especificación del jet convencional, pero tiene esos atributos de circularidad», ilustra Macarro. El directivo considera que es «una de las grandes oportunidades» que tiene el sector de la aviación, «en el que, a diferencia de otros, la electrificación es muy difícil». Las baterías resultarían demasiado pesadas y complejas y el tiempo de carga sería demasiado largo como para optar por ellas.

En ambos casos, especialmente en HEFA, el problema es la materia prima. Aunque ahora mismo hay aceite de cocina usado de sobra, cuando el 70% del combustible tenga que ser SAF, no sería sostenible -ni realistadepender de este residuo para producir el carburante. Ahí entrarían los sintéticos, menos desarrollados, que recurren al hidrógeno que se obtiene con procesos de electrólisis en los que se utiliza electricidad renovables (hidrógeno verde) o, al menos, sin emisiones, como la nuclear (rosa).

«Lo bueno que tiene es que el sector sabe que casi la única vía para descarbonizar el sector de aquí al 2050 es el SAF», explica Macarro. «Si, como en otros sectores dependiendo de los intereses de cada empresa, cada uno tira hacia un modelo (electrificación, biocombustibles, etcétera), aquí el sector sabe que la única vía es el SAF», continúa. «Todos -autoridades políticas, infraestructuras, productores, líneas aéreas- estamos empujando en la misma dirección».

A pesar de todo, el SAF aún es algo que vive más cerca del medio plazo que del corto plazo. «A día de hoy el SAF es entre tres y seis veces más caro que el que el jet convencional», calcula. «Todo el sector, también los viajeros y el usuario del avión deben ir cogiendo conciencia de la necesidad de ir descarbonizando el sector», explica, porque, sus emisiones son considerables –entre el 2% y el 3% de las globales a nivel mundial-, no hay forma de evitarlas. «Su futuro pasa por la descarbonización», resume.

En España, además, hay otro factor a tener en cuenta: el turismo. La actividad, que según Exceltur supuso el 12,8% del PIB en 2023, está firmemente ligada a la aviación y se ha visto muy beneficiada por la democratización del precio de los vuelos.

«En la medida en que, de momento, la descarbonización es cara, el sector también necesitaría de ayudas públicas, por parte tanto de oferta como de demanda, para que podamos seguir viajando a precios asequibles como hasta ahora», arguye Macarro. En la misma línea se manifestó el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Javier Gándara, tras aprobarse la proposición no de ley: «Es una oportunidad de país. Si el Gobierno impulsa de forma decidida la producción de SAF a escala y, con ello, se reduce su precio, mucho más elevado que el combustible convencional, España tendrá la oportunidad de convertirse en exportadora a nivel global, al mismo tiempo que nos haremos más independientes energéticamente respecto a terceros países».

# ACTUALIDAD ECONÓMICA



| TÍTULO          | ÚLTIMA VARIACIÓN DIARIA |           | AYER |         | VARIACIÓN AÑO % |          |        |
|-----------------|-------------------------|-----------|------|---------|-----------------|----------|--------|
|                 | COTIZACIÓN              | EUROS     | %    | MIN.    | MÁX.            | ANTERIOR | ACTUAL |
| Acciona         | 109,000                 | 0,100 0   | ,09  | 107,100 | 110,200         | -16,55   | -18,23 |
| Acciona Ener    | 18,920                  | -0,150 -0 | ,79  | 18,600  | 19,350          | -18,68   | -32,62 |
| Acerinox        | 9,850                   | -0,130 -1 | ,30  | 9,830   | 10,030          | 26,28    | -7,56  |
| ACS             | 38,680                  | -0,180 -0 | ,46  | 38,300  | 39,060          | 68,56    | -3,69  |
| Aena            | 190,300                 | -0,700 -0 | ,37  | 189,900 | 192,100         | 50,73    | 15,97  |
| Amadeus         | 62,540                  | -0,820 -1 | ,29  | 62,540  | 63,860          | 37,85    | -3,61  |
| ArcelorMittal   | 21,480                  | -0,180 -0 | ,83  | 21,390  | 21,740          | 6,83     | -16,31 |
| B. Sabadell     | 1,873                   | -0,013 -0 | ,69  | 1,853   | 1,890           | 32,59    | 68,24  |
| B. Santander    | 4,445                   | -0,062 -1 | ,38  | 4,402   | 4,528           | 43,52    | 17,61  |
| Bankinter       | 7,636                   | -0,148 -1 | ,90  | 7,564   | 7,786           | 3,21     | 31,75  |
| BBVA            | 9,614                   | 0,008 0   | ,08  | 9,492   | 9,674           | 62,22    | 16,87  |
| CaixaBank       | 5,074                   | -0,060 -1 | ,17  | 5,018   | 5,132           | 17,92    | 36,18  |
| Cellnex Telecom | 31,390                  | 0,080 0   | ,26  | 31,050  | 31,510          | 15,54    | -11,97 |
| Colonial        | 5,695                   | 0,105 1   | ,88  | 5,610   | 5,695           | 19,35    | -13,05 |
| Enagás          | 12,960                  | -0,190 -1 | ,44  | 12,870  | 13,160          | 17,63    | -15,10 |
| Endesa          | 18,300                  | 0,225 1   | ,24  | 18,060  | 18,365          | 19,18    | -0,87  |
| Ferrovial Se    | 37,380                  | 0,240 0   | ,65  | 37,140  | 37,680          | 14,12    | 13,20  |
| Fluidra         | 19,440                  | -0,150 -0 | ,77  | 19,430  | 19,740          | 37,02    | 3,13   |

| TÍTULO            | ÚLTIMA     | VARIACIÓN |       | AY     |        | VARIACIÓ |        |
|-------------------|------------|-----------|-------|--------|--------|----------|--------|
|                   | COTIZACIÓN | EUROS     | %     | MIN.   | MÁX.   | ANTERIOR | ACTUAL |
| Grifols           | 8,990      | 0,360     | 4,17  | 8,630  | 8,998  | 43,50    | -41,83 |
| IAG               | 2,042      | -0,021    | -1,02 | 2,042  | 2,078  | 28,08    | 14,65  |
| Iberdrola         | 11,875     | 0,040     | 0,34  | 11,775 | 11,915 | 18,77    | 0,04   |
| Inditex           | 45,420     | -0,270    | -0,59 | 45,260 | 45,930 | 67,59    | 15,19  |
| Indra             | 19,200     | 0,050     | 0,26  | 19,130 | 19,400 | 34,32    | 37,14  |
| Logista           | 27,020     | -0,080    | -0,30 | 26,940 | 27,240 | 15,61    | 10,38  |
| Mapfre            | 2,108      | -0,028    | -1,31 | 2,092  | 2,146  | 20,23    | 8,49   |
| Meliá Hotels Int. | 7,550      | -0,180    | -2,33 | 7,500  | 7,820  | 31,70    | 26,68  |
| Merlin Properties | 10,740     | 0,110     | 1,03  | 10,600 | 10,740 | 23,66    | 6,76   |
| Naturgy           | 21,280     | 0,320     | 1,53  | 20,920 | 21,340 | 17,57    | -21,19 |
| Redeia            | 16,340     | 0,140     | 0,86  | 16,110 | 16,340 | 3,73     | 9,59   |
| Repsol            | 14,370     | -0,260    | -1,78 | 14,320 | 14,660 | 0,69     | 6,84   |
| ROVI              | 85,500     | 0,550     | 0,65  | 84,800 | 86,750 | 72,15    | 42,03  |
| Sacyr             | 3,398      | -0,010    | -0,29 | 3,368  | 3,428  | 28,54    | 8,70   |
| Solaria           | 11,780     | 0,400     | 3,51  | 11,380 | 11,830 | 8,70     | -36,70 |
| Telefónica        | 3,974      | -0,006    | -0,15 | 3,958  | 3,999  | 17,09    | 12,45  |
| Unicaja Banco     | 1,279      | -0,015    | -1,16 | 1,273  | 1,296  | -5,39    | 43,71  |

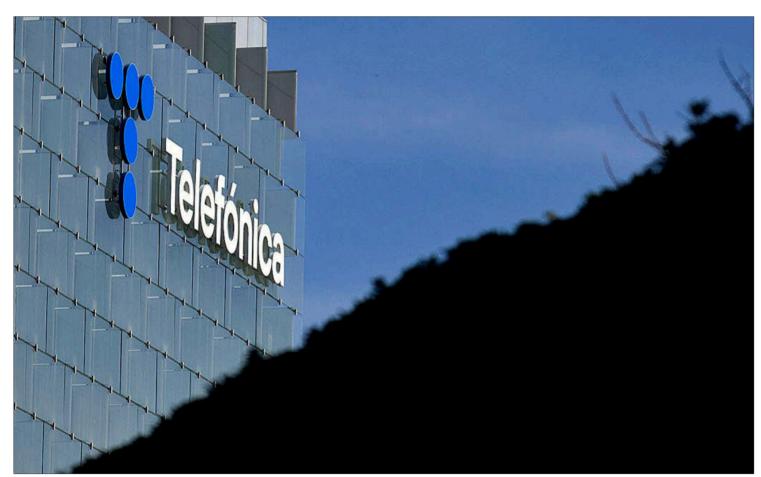

Imagen del distrito Telefónica en Las Tablas (Madrid). JAVI MARTÍNEZ

# Telefónica y sus socios galos cobran el primer dividendo de su fibra rural

La firma conjunta Bluevía entrega 45 millones a la 'teleco' y los fondos Predica y Vauban

### JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ SILVA

MADR

Telefónica y los fondos de inversión franceses Predica y Vauban se repartieron 45 millones en dividendos de Bluevía, firma conjunta creada a finales de 2022 con la red de fibra óptica rural de la *teleco* española, entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, según documentación contable a la que ha tenido acceso EL MUNDO.

Predica, un vehículo inversor del banco galo Crédit Agricole, y Vauban Infraestructure Partners, compraron por 1.021 millones el 45% de esta sociedad. Telefónica es el primer accionista con el 55% del capital y el control sobre la red de fibra, estratégica para el operador de telecomunicaciones que ha hecho de la extensión de esta infraestructura uno de sus reclamos comerciales. En el reparto,

los fondos han ingresado unos 20 millones y Telefónica, unos 25.

Bluevía nació en su momento con una red que daba servicio a 3,5 millones de unidades inmobiliarias. El objetivo era aumentarla hasta cinco millones de hogares en año y medio, de forma que la nueva red llegase también a zonas donde Telefónica aún mantenía sus conexiones de ADSL que, aunque apagadas oficial-

mente el pasado abril coincidiendo con su centenario, aún albergaban a cientos de miles de clientes.

Bluevía también está acometiendo compras tácticas de pequeños operadores. La única que ha transcendido públicamente ha sido la adquisición de varias redes de Excom en Andalucía. Fuentes del mercado explican a EL MUNDO que la actividad ha sido mayor, si bien se está siguiendo una estrategia casi quirúrgica, enfocada a adquirir tramos locales en pequeños núcleos en los que Telefónica no tiene penetración.

### UN NEGOCIO MADURO

Alianzas como la de Telefónica y sus socios *rurales* ha sido muy replicada en el sector en los últimos años. Combina la urgencia de las *telecos* por generar ingresos y poner en valor unos activos que la bolsa no está apreciando, con la abundancia de liquidez por parte de los fondos, sobre todo de los especializados en infraestructuras, que miran a largo plazo.

**55%**Reparto. Telefónica es el primer accionista de Bluevía, con el 55% del capital. Los dos fondos galos comparten el 45% restante.

La lógica de estas operaciones es similar a la de alquilar un edificio. Se crea una empresa con la red, los fondos y Telefónica ejercen de *caseros* de la propia Telefónica que paga por *alquilar* la capacidad de la infraestructura para dar servicio a sus clientes. La idea es que estos ingresos se complementen con otros operadores que también emplean esa red.

El proyecto de Bluevía, que aún no ha presentado las cuentas de su primer ejercicio, parte con la ventaja de que en muchas de las localidades en las que opera gestiona la única red presente. Es decir, si otro operador quiere captar a un cliente de banda ancha fija debe contratarlo a través de la red de Telefónica.

La compañía podría recibir un espaldarazo de aquí a final de año, pues, según publicó *Expansión*, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) quiere aprobar para principios de 2025 la liberalización del mercado de fibra óptica, un campo en que Telefónica aún cuenta con precios regulados en áreas rurales. El nuevo marco permitiría a la empresa operar con más flexibilidad.

# **MOTOR**





BARCELONA / ZARAGOZA 305 KMS

\_\_\_\_2

ZARAGOZA / ARIZA 123 KMS

ARIZA / A2

### HOTEL EN ZARAGOZA

Autonomía a la llegada: 20 kms / Autonomía a la salida: 400 kms / Potencia del poste: 11 kW / Tiempo de recarga: nueve horas / Energía recargada: 73 kWh / Coste: 33 euros

Autonomía a la llegada: 260 kms / Autonomía salida: 402 kms / Potencia del poste: 350 kW / Tiempo de recarga: 31 min / Energía recargada: 26

# LA MOVILIDAD... DEL FUTURO

# De Barcelona a Lisboa en eléctrico: de lo ideal a lo real

• Recorremos casi 1.300 kilómetros para probar el Cupra Tavascan... y la infraestructura de recarga • Viajar con un coche de esta tecnología obliga a crear nuevos hábitos

### JOAQUIM OLIVEIRA MADRID

La cita estaba prevista a las 8.30 en el puerto de Barcelona, donde había atracado el carguero procedente de China, donde se produce el Cupra Tavascan. El viaje dura siete semanas, llega primero a Bremerhaven (Alemania) y luego a la Ciudad Condal, en función de si los coches van al centro y Norte de Europa o al Sur.

El día soleado y la temperatura suave era todo lo que necesitábamos para tomar buenas fotos y para que la batería del Cupra aguantara el máximo (lo ideal es entre 20 y 30 grados) en el viaje que íbamos a empezar: casi 1.300 kilómetros hasta Lisboa, pasando por Zaragoza, Madrid, Mérida y Estremoz (Portugal).

El fabricante anuncia una autonomía de 521 km para el Tavascan VZ que usamos. Pero hay que pensar en menos. De hecho, al recogerlo, la computadora nos daba 450 km de alcance con la batería (77 kWh netos) llena. Esto significaba un mínimo de dos paradas para cargas completas, o algunas más para una gestión más racional de las necesidades de la máquina y del hombre.

Y es que los viajes largos en un eléctrico obligan a crear nuevos hábitos. En otras palabras, con tantos kilómetros por delante, es bueno que conductor y coche descansen simultáneamente: un sueño reparador puede servir para llenar la batería al 100% y el almuerzo o la cena también son buenos momentos para recargar.

Tras recoger el vehículo, hacemos unos pocos kilómetros urbanos por la propia Barcelona para las primeras fotos antes de partir, por carreteras de montaña, hasta el Monasterio de Montserrat y apuntar luego ya a Zaragoza, donde haríamos noche.

En realidad, el navegador estaba programado para llegar a Madrid y el software nos indicaba dos paradas necesarias: una antes de Zaragoza y otra más cercana a la capital.

En principio, el conductor tiene que hacer muy poco: el programa nos dice la carga al llegar a ese poste; la hora prevista y el tiempo recomendado de carga teniendo en cuenta la potencia del enchufe. También se indica su disponibilidad para evitar esperas; o si está averiado. Además, como nos explicó José Tomé, del departamento InCarApps de Cupra, «muestra también una evaluación de los usuarios. Sólo los registrados en la base de datos de la marca pueden dejar su testimonio y cuantos más lo hagan, más información habrá». De hecho, al ser una aplicación muy reciente, había muy estaciones de carga valoradas (una a cinco estrellas).

# POSTES NO OPERATIVOS

Pero ese no el mayor problema, sino la falta de capilaridad de la red de recarga o los problemas que pueden presentar muchos postes. Fue el caso de una estación de carga rápida (180 kW) que visité en Monegros Estepara entender qué fallo tenía, ya que me aparecía en rojo. Al llegar, comprobé que ninguna de las mangueras estaba operativa. Pero no por «mal funcionamiento», simplemente, estaban sin activar y todavía con los plásticos de protección. La información no era 100% correcta, pero evitaba engañar al conductor y que este acudiera hasta allí para luego quedarse 'colgado'.

Según Anfac, la patronal de fabricantes, en marzo había en España 41.000 postes, pero uno de cada cinco (8.641) no estaban operativos por avería o por falta de conexión.

Al menos, en Monegros alguien había dejado un cartel avisando de que en el tramo que quedaba hasta Zaragoza por la AP2, no había más postes de recarga. Podríamos haber salido a buscar una 'electrolinera' por las carreteras secundarias. Pero si las indicaciones del sistema no eran las correctas, el riesgo era quedarnos 'tirados' en una zona de Aragón que está muy despoblada, por no decir desierta.

Así que nos lo tomamos con calma hasta la capital del Ebro, sabiendo que la noche en el hotel nos serviría, incluso conectados a un poste de 11 kW, para recuperar el 100% de la batería. Llegamos con un 5%.

Poco después de las 9 de la mañana del día siguiente, el Tavascan y yo teníamos recargadas las pilas para la

# **CIFRAS**

32.000

Postes de recarga. Red existente en España. En Portugal son 5.000, pero el 40% son rápidos frente al 26% en nuestro país, cinco veces más extenso.

350/400

Kilómetros. Autonomía real en autovía. En nuestro recorrido, el consumo fue de 23,2 kWh/100 km para una batería de 77 kW.

**141** 

Euros. Gasto entre Barcelona y la frontera con Portugal cargando en postes ultrarrápidos y sin suscripción. Con ella, habrían sido 80 euros.

# AL VOLANTE

Nuestra prueba se hizo con el Tavascan VZ de 340 CV, tracción total y una autonomía teórica de 521 km. Cuesta 65.060 € y nos gusto especialmente el desempeño de los asientos deportivos, el tacto de la dirección o el chasis adaptativo, con un gran número de reglajes para la suspensión, que siempre sujeta bien la carrocería. Destacan también sus prestaciones (pasa de o a 100 km/h en 5,5 seg) y cuenta con cuatro niveles de regeneración de la energía, ninguno equivalente a un one-pedal. El tacto de los frenos es muy mejorable

segunda etapa, más exigente en términos de consumo ya que se haría íntegramente por autovía. El software indicaba que sería posible llegar a Madrid (460 km de alcance con 340 kilómetros por delante), pero al ver que en Ariza había una estación de la red paneuropera Ionity, paré para darle otro respiro a la batería.

Allí coincidí con el conductor de un Ford Mustang Mach-E: «Es la única estación de Ionity entre Zaragoza y Madridy por eso vengo siempre aquí» me contó, resignado, creando esa conexión que surge entre los usuarios de vehículos eléctricos mientras esperan a que se carguen. Es una empatía casi obligada, pero desconocida para quienes van en automóviles de combustión, a los que les basta una parada de cinco minutos para continuar viaje sin decir un simple "buenos días" a otros conductores que estén repostando como él.

### A MITAD DE CAMINO

La hora estimada de llegada a Madrid era las 13.00 horas, pero las esperanzas de conseguir la foto perfecta frente al remozado Santiago Bernabéu se fueron disipando a medida que las nubes se mostraban más negras. La lluvia confirmó los peores temores, pero la imagen era obligatoria, al igual que una segunda en la Plaza de Cibeles, donde después de una decena de intentos (y ya sintiéndome un poco mareado por las sucesivas vueltas a la rotonda) salió la foto y el viaje pudo continuar hacia Extremadura.

Con la primera mitad del viaje terminada, el Tavascan recomendaba una parada poco después de salir de la capital, para que luego sólo fuera necesaria otra en Mérida.

La estación de Wenea sugerida cargaba hasta a 180 kW (la mitad que las de lonity), pero seguía siendo una de las más potentes en esa zona, por lo que el hambre se unió a las ganas de comer: el conductor almorzó y el Tavascan también; el primero una pizza, el segundo, 62 kWh de electricidad 'fresca'. Siguiendo las recomendaciones del navegador, como unas dos horas después, hice otra

El Tavascan atraviesa la plaza de Cibeles,

parada ya en la provincia de Toledo, que sirvió para dejar la batería en el 97% y contar con 374 km para llegar con total desahogo a Mérida.

Capital de Extremadura y fundada hace 20 siglos, es una verdadera colección de monumentos, como el anfiteatro o el templo de Diana, pero como eran de más difícil acceso, nos fuimos a posar para la posteridad al acueducto de los Milagros (que abastecía de agua a la ciudad) y al puente Romano. Aunque antes y mientras aprovechaba para ponerme al día con mis correos, conecté el coche a otro poste hasta dejar la batería en un 95% que debían ser suficientes para los 290 km de autopista hasta Lisboa.

Lo primero que se nota al entrar en Portugal es que la infraestructu-

# **MOTOR**

ARIZA / NAVALCARNERO 228 KMS

--- **4** 

NAVALCARNERO / CAZALEGAS 72 KMS

# 5

### NAVALCARNERO /A5

Autonomía a la llegada: 98 kms / Autonomía a la salida: 399 / Potencia del poste: 180 kW / Tiempo de recarga: 60 minutos / Energía recargada: 62 kWh / Coste: 40,35 euros



ra de carga está más desarrollada, incluso en una cosa tan sencilla como anunciar las electrolineras existentes en las autopistas.

En una de ellas, ubicada en Estremoz y también de Ionity, cargamos por última vez vez antes de llegar a Lisboa. Solo nos separaban de ella 175 kilómetros y la única diferencia fue el obligado pago de peajes, cosa que no había ocurrido en los más de 1.000 kilómetros anteriores....

Y si de costes hablamos, sepa que los 217 kWh que recargamos en el recorrido entre Barcelona y la frontera con Portugal, nos costaron 141 euros, a una media de 0,65 euros el kWh. Es un precio muy elevado, pero también porque los postes que usamos eran mayoritariamente del tipo ultrarrápido y hasta 350 kW de potencia,

los más recomendables en viajes largos. Si estos desplazamientos son frecuentes, es recomendable apuntarse a las suscripciones mensuales con proveed. En Ionity, por 11,99 eu-

Es fundamental saber, sin errores, los puntos de recarga operativos

Las vías rápidas penalizan el consumo de los coches eléctricos ros al mes, el kWh cuesta casi la mitad (0,37 euros), lo que habría reducido la factura del viaje a 80 euros. Tesla o Zunder tienen planes similares, en el primer caso por 12,99 euros/mes y 0,34 euros/kWhypor 9,99 euros/mes y 0,45 euros/kWh en el segundo.

Cabe preguntarse cuánto nos habría costado este viaje con un coche de combustión. Si hablamos de los 141 euros que pagamos, cualquier modelo de gasolina con un consumo medio de 8,5 litros cada 100 km o menos, o diésel por debajo de los 9,5 litros, resultaría más económico. De haber tenido una suscripción como las citadas, sólo serían recomendables modelos térmicos con un gasto medio en el entorno de los cinco litros.

En todos los casos, los cálculos están hechos para recorrido de 1.000

km con la gasolina a 1,65 euros el litro y el diésel a 1,53 euros.

El trayecto también nos sirvió para comprobar que, aunque no tiene un pico de recarga muy alto –135 kW en corriente continua— el Tavascan mantiene buenas velocidades cuando la batería ya está relativamente llena. De hecho, se comportó igual de bien que un BMW i4 y mejor que un Ford Mustang Mach-e con los que coincidimos. Ambos coches admiten recargas a más potencia.

Por último, aunque España tiene más postes en términos absolutos (32.000 frente a 5.000) el porcentaje que está por encima de los 22 kW es inferior: 26% vs 40%. Y a ello hay que unir las mayores distancias por carretera en nuestro país, cinco veces más extenso que Portugal.

### CAZALEGAS / A5

Autonomía a la llegada: 301 kms / Autonomía a la salida: 374 / Potencia del poste: 350 kW / Tiempo de recarga: 25 minutos / Energía recargada: 14 kWh / Coste: 9,37 euros

CAZALEGAS / MÉRIDA 237 KMS



### MÉRIDA

Autonomía a la llegada: 70 kms / Autonomía a la salida: 350 kms. Potencia del poste: 350 kW / Tiempo de recarga: 46 minutos / Energía recargada: 62 kWh / Coste: 40,91 euros

MÉRIDA / ESTREMOZ



### ESTREMOZ

Autonomía a la llegada: 166 kms / Autonomía a la salida: 279 kms / Potencia del poste: 350 kW/

Tiempo de recarga: 19 minutos / Energía recargada: 29 kWh / Coste: sin precisar

ESTREMOZ LISBOA 174 KMS



# **MOTOR**

SEGURIDAD. 06-07-2024. Todos los coches nuevos vendidos en la UE desde hoy deben traer hasta ocho nuevos sistemas de seguridad (ADAS) entre ellos una caja negra, un limitador de velocidad inteligente o uno que avisa del cansancio del conductor. Además, los vehículos también deben estar protegidos frente a ataques informáticos.

STELLANTIS. 09-06-2024. El grupo presentará su estrategia de electrificación y la oleada de productos y servicios para sus numerosas marcas. Esto, mientras sigue avanzando para asignar a España sus nuevos proyectos industriales relacionados con ese campo. El evento será el estreno de Pablo Puey al frente de Stellanis en nuestro país.



### PORSCHE IBÉRICA. 11-07-2024.

Tras haber celebrado en 2023 los 75 años del primer Porsche; o los 60 del legendario 911, en 2024 la marca alemana festeja los 40 años de la creación de su filial Porsche Ibérica. Hoy tiene al frente a Tomas Villén y va como un disparo, batiendo récords: entre enero y junio, ha vendido 2.351 coches, un 32% más.



# **VOLKSWAGEN POLO**

# Adiós a un matrimonio de más de 40 años

**LANDABEN.** Deja de fabricar el Polo, del que ha hecho 8,4 millones desde 1984

### FÉLIX CEREZO MADRID

El martes 2 de julio, la factoría de Volkswagen en Landaben (Navarra) dijo adiós al modelo que, durante décadas, fue su razón de ser: el Polo, un utilitario nacido en 1975, cuando el contexto mundial obligaba a buscar coches pequeños y económicos, aunque su estreno en la fábrica cercana a Pamplona se produjo el 20 de marzo de 1984.

Con motores gasolina de hasta 55 CV, era capaz de alcanzar una velocidad máxima de 155 km/h y los anuncios de la época invitaban a comprarlo bajo el lema El Volkswagen Polo ya es español, dale marcha. La primera unidad fue donada a la Casa de Misericordia de Pamplona, que casi 20 años después lo devolvió. Hoy forma parte del museo de la fábrica.

Cuarenta años, cinco generaciones y 8.422.160 unidades después, el ciclo lo cerraba un modelo con motor de 95 CV, color azul y destino España. Algo no muy común ya que, fabricado desde 1992 en Landaben en exclusiva para todo el mundo, cerca del 90% de su producción anual era vendida en el exterior. De hecho, durante años fue el automóvil made in Spain más exportado.

El primer millón de unidades fabricadas del Polo se alcanzó precisamente aquel año, aunque el modelo más numeroso fue su quinta generación, del que se hicieron casi 2,6 millones de vehículos entre 2009 y 2017. Fue también cuando alcanzó su techo anual de producción: 356.356 coches en 2011.

Durante este tiempo, el vehículo fue ganando en tamaño, contenidos y tecnología para llegar a ser una especie de Golf a escala. Se han montado carrocerías de tres y cinco puertas, la denominada Classic con maletero separado y Pamplona también ha 'parido' versio-

nes muy especiales, como la Arlequin con los paneles de la carrocería pintados en varios colores. O el Polo WRC de calle que hubo que fabricar cuando Volkwagen decidió participar en el Mundial de Rallyes, campeonato que ganó de forma consecuiva entre 2013 y 2016.

El punto de inflexión se produjo dos años después, cuando el Polo dejó de ser el único modelo en producción en Pamplona al añadirse el T-Cross, al que luego seguiría el Taigo. La mayor demanda de estos dos modelos todocamino relegó al Polo a una posición minoritaria. Por ello, ha sido el sacrificado para hacer hueco, desde 2026, a los dos SUV eléctricos que están proyectados. Uno de ellos, para Skoda, lo que hará que la planta navarra vuelva a ser una fábrica multimarca. Entre 1966 y 1984, montó coches de MG, Mini, Seat e incluso Lancia.

Pero el adiós del Polo a España no es su carta de despedida. Ahora se producirá en Sudáfrica, donde ya se venía haciendo.

# La cara oculta de la 'telenovela' de los coches chinos

### **FELIPE MUÑOZ**

Mucho se ha hablado sobre la llegada de los autos chinos a Europa. Más aún con los aranceles adicionales impuestos por la Comisión Europea desde ayer. Hay recelo, miedo, y sobre todo desconocimiento sobre el avance chino y su competitividad. Y los humanos tendemos a rechazar aquello que no conocemos.

Sin embargo, la discusión se ha centrado sobre los coches eléctricos chinos dejando de lado la otra cara de la moneda que incluso puede tener mas impacto en Europa. Hablo sobre los autos de fabricación china con motor de combustión.

De acuerdo con datos de JATO Dynamics, entre enero y mayo de este año, se matricularon en Europa 222.400 turismos hechos en aquel país, o un 27% mas que en el mismo periodo del año pasado. De esta cantidad, el 60% corresponde a coches de marcas chinas, y el 40% a modelos de fabricantes occidentales.

En total, las marcas chinas matricularon 134,200 unidades, de las cuales solo el 38% fueron totalmente eléctricas. El resto, 83,300 unidades, están propulsadas por motores de combustión o híbridos/híbridos enchufables. Y mientras los primeros registraron un aumento del 22% en sus ventas, los segundos lo hicieron un 38%.

Aunque siguen siendo volúmenes muy limitados con respecto al total matriculado en Europa (5,55 millones), el avance chino no solo se esta dando con los modelos a pilas. Por ejemplo, el MG ZS térmico ocupó el puesto 19 entre los coches de este tipo, superando al Seat Ibiza, Volkswagen Taigo o Renault Captur. De hecho, registró el aumento porcentual mas alto entre los 25 modelos de combustión mas vendidos en Europa.

Si de amenaza se trata, China parece estar lista para cualquier tipo de competición. Bien sea con sus eléctricos y su enorme ventaja comparativa en baterías y software; o bien sea con los de combustión, con tecnologías mas anticuadas, pero con precios competitivos que resultan muy atractivos en el contexto actual.

En cualquier caso, la solución no debería ser ponerle freno a la competencia. Si el objetivo es proteger a la industria local de competencia desleal externa, la prioridad debería hacer a los fabricantes locales mas competitivos. ¿Cómo? Con menos burocracia a través de menos regulación inútil y con mayor colaboración con empresas tecnológicas. Acceder a un MG4 Electric mas costoso no significa que un VW ID.3 sea mas competitivo. Al final es el consumidor el que pierde.

Felipe Muñoz es analista líder de JATO Dynamics

# **MOTOR**

# **AUDI Q6 E-TRON**

# Audi da el salto a una nueva dimensión eléctrica

SUV. Estrena plataforma, batería de 100 kWh y un salpicadero con hasta tres pantallas digitales. Parte de los 76.420 euros



La marca alemana ha logrado que el Q6 e-tron se comporte como si fuese más pequeño y ligero. AUDI

### ENRIQUE NARANJO SAN SEBASTIAN

Se ha hecho esperar, pero ha merecido la pena. El Audi Q6 e-tron, que la marca desveló hace ya tiempo, tiene muchas mejoras y ahora hemos podido comprobar que una de ellas es su dinámica. La ruta, una bastante exigente por los alrededores de San Sebastián, en un día lluvioso, por terreno escarpado y durante suficientes kilómetros para sacar buenas con-

Pero antes, le situamos. El Q6 e-tron es un SUV eléctrico que se encuadra entre los Q4 e-tron y el Q8 e-tron. Mide 4,77 metros (con un maletero de

526litros) y eso le coloca en la órbita del Tesla Model Y, el BMW iX3 o el Ford Mustang Mach-E, por mencionar algunos. Estructuralmente, está construido sobre la nueva plataforma PPE desarrollada junto a Porsche y reservada a modelos 'premium' siempre cero emisiones.

En este caso, con tres versiones: propulsión trasera con 306 CV (desde 76.420 euros); Quattro con doble motor, tracción total y 387 CV (79.990 euros) y la deportiva SQ6 de 490 CV, que ya se dispara a 104.990 euros. Todas, alimentadas por una nueva batería de 100 kWh que ofrece autonomías de entre 594 y 639 kilómetros. A falta de comprobarlo a fondo, es un buen punto de partida.

Aunque habrá clientes que valoren más la velocidad de recarga de hasta 270 kW (más que un Tesla) si vamos a un poste que entregue esa potencia y se dan el resto de las condiciones. Si eso ocurre, en 10 minutos, se recuperan 250 kilómetros.

El interior marca un punto de inflexión respecto a los últimos años, ya que Audi se había quedado claramente por detrás en este terreno. Ahora, el cuadro de instrumentos digital (de 11,9 pulgadas) se une con la pantalla principal (de 14,5 pulgadas) en una unidad ligeramente curva. Opcionalmente, hay un head up display con realidad aumentada que facilita mucho seguir las indicaciones del navegador. También se ofrece una pantalla de 10,9 pulgadas para que el acompañante 'trastee' en ella, vea una película o avude al conductor.

Los ingenieros alemanes nos insistieron mucho en que habían hecho un esfuerzo especial en poner su comportamiento a otro nivel. Incluso con un peso mínimo de 2.200 kilos y un

volumen y altura contundentes. Al volante, no se siente un 'armario': responde como un rayo a la dirección, no descompone la figura aunque le hagamos perrerías a la salida de las curvas y gira en muy poco espacio a pesar de no tener tren trasero direccional.

Otro detalle importante está en los frenos, lejos de esa sensación esponjosa de algunos eléctricos. El tacto en los del Q6 etron está súper conseguido, lo que transmite mucha confianza. Además, tienen potencia suficiente para no tener que buscar la 'ayuda' de los modos de regeneración, con un primer escalón en el que el coche decelera de forma na-

tural y tres fases más hasta llegar al modo de un sólo pedal que puede detener el vehículo sin tocar el freno.

La sensación de potencia es mucho más arrolladora en el SQ6 que en los Q6'a secas', donde no impresiona tanto. La velocidad máxima que alcanzan está siempre por encima de los 200 km/h y la aceleración del más 'lento' es de 6,6 segundos. Así que prestaciones no faltan.

Más adelante habrá versiones algo más accesibles (con una batería más pequeña), también un RSQ6 aún más deportivo e incluso una carrocería Sportback de estilo coupé.

# LAS OTRAS NOVEDADES DE LA SEMANA

### MICROMOVILIDAD

### El Fiat Topolino, una forma diferente para ir de un sitio a otro

DESDE 37.400 EUROS

No es un coche al uso, sino un cuadriciclo ligero, pero este 'ratoncito' (que eso significa su nombre) puede resolver la vida a muchos. Es minúsculo, con solo 2,5 metros de largo, y 100% eléctrico para entrar en cualquier sitio. Y su autonomía de 75 km sobra para el día a día. Aunque resulta muy austero y no pasa de los 45 km/h, lo que permite usarlo desde los 15 años.

# Suzuki pone al día los Vitara y S-Cross

DESDE 24.500 EUROS

La marca japonesa renueva estos dos SUV, que incorporan más tecnologías de conectividad y sistemas de seguridad avanzados. Además, el primero también actualiza su estética. Están disponibles como híbridos ligeros con 129 CV y, más adelante, como híbridos puros autorrecargables de 116 CV. En los dos casos, llevan etiqueta ECO de la DGT. También se pueden pedir con tracción total, algo cada vez menos habitual.



### Hyundai se apunta a los eléctricos baratos con el nuevo Inster

PRECIO SIN DETERMINAR Hyundai espera vender este utilitario a pilas en Europa antes de que acabe el año. Destaca por su diseño y por una carrocería de 3,83 metros de largo, muy estrecha y fácil de aparcar. Habrá dos variantes, la más potente con 115 CV, batería de 49 kWh y 355 de alcance entre cargas.

# **TODOTERRENO**

# **Land Rover Defender** Octa: de locos

**DESDE 207.000€** 

La marca británica se ha inventado el Defender más bestia por su motor (un V8 de 635 CV) o capacidades off road. Por ejemplo, puede vadear hasta un metro de agua. Y todo, sin renunciar al empleo masivo de materiales muy lujosos y técnicos

Más infomación en: www.elmundo.es/motor.html

# PEUGEOT E-5008

# El más 'asequible' entre los de su especie

SIETE PLAZAS. La versión eléctrica promete hasta 660 km de alcance



encima, están el Kia EV9 o el BYD Tang. El coche mide 4,79 metros de largo, las últimas plazas sólo son recomendables para niños y, cuando están todas ocupadas, el maletero cubica 348 litros hasta el techo; o más de 900 si solo viajan cinco.

Por ahora, el E-5008 (que así se llama el 100% eléctrico) se vende sólo en la versión de 210 CV, con tracción delantera y batería de 73 kWh brutos. Le permite alcanzar una auonomía máxima téorica de 502 km, aunque en nuestra prueba por carreteras de quedó en unos 400 km con condiciones de orografía, temperatura y velocidad favorables. En cuanto a la velocidad de recarga, la maxima son 160 kW que permitirían pasar del 20% al 80% de capacidad en 30 minutos.

Suecia y Dinamarca se

Las variantes más equipadas correspon-

den al acabado GT, que vienen con llantas de 20 pulgadas y hasta un sistema de reconocimiento de voz con Chat GPT integrado.

Ya en 2025, aparecerán otros dos Peugeot E-5008. Uno con 320 CV y doble motor; y otro 230 CV y una batería de 96 kWh que promete una auonomía de 660 kilómetros.

# M.A.MARTÍN COPENHAGUE

La nueva generación del SUV más grande la marca francesa, el 5008, llega con versiones híbridas ligeras de 136 CV de potencia (desde 39.660€), pero con las variantes 100% eléctricas como estrellas de la gama. Sobre todo, porque hacen de este modelo el todocamino a pilas con siete pla-

# TIEMPO

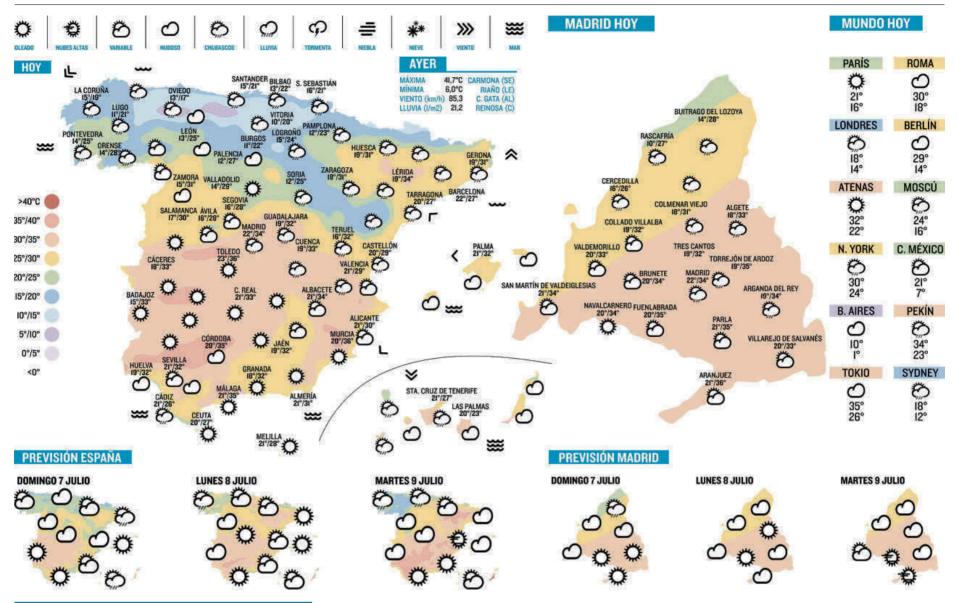

### SORTEOS

### **BONOLOTO**

Combinación ganadora del viernes: 24-26-38-39-40-46 (C 16, R 3)

| Categoría | Acertantes | Euros     |  |
|-----------|------------|-----------|--|
| 6         | 0          | воте      |  |
| 5 + C     | 4          | 38.901,60 |  |
| 5         | 71         | 1.095,82  |  |
| 4         | 4.078      | 28,62     |  |
| 3         | 75.369     | 4,00      |  |
| Reintegro | 478.859    | 0,50      |  |

Combinación ganadora del jueves: 3-6-9-12-22-37 (C 49, R 2)

# **EURO JACKPOT**

Combinación ganadora del viernes: 4-II-I6-25-32 (soles: I, II)

# **EUROMILLONES**

Combinación ganadora del viernes: II-13-29-31-47 (E I,II)

### EL MILLÓN DVZ43126

| Acierto | Acertantes | Euros         |
|---------|------------|---------------|
| 5 + 2   | 1          | 39.132.032,00 |
| 5 + I   | 6          | 109.598,28    |
| 5 + 0   | 14         | 10.977,82     |
| 4 + 2   | 45         | 1.063,79      |
| 4 + 1   | 847        | 104,11        |
| 4 + 0   | 1.591      | 58,59         |
| 3 + 2   | 2.056      | 31,86         |
| 2 + 2   | 20.981     | 15,61         |
| 3 + 1   | 32.900     | 11,10         |
| 3 + 0   | 83.957     | 8,10          |
| 1 + 2   | 100.491    | 8,20          |
| 2 + 1   | 448.978    | 5,78          |
| 2 + 0   | 1.150.742  | 3.63          |

### TRIPLEX DE LA ONCE

179 - 200 - 504 - 617 - 804

### **SUPER ONCE**

Combinación ganadora del viernes:

1º Sorteo: 01-03-12-15-21-22-23-24-30-37-39-54-59-60-68-70-72-74-80-81 2º Sorteo: 06-11-16-22-23-25-32-33-38-52 54-58-63-64-65-71-74-77-81-84 3º Sorteo: 04-11-13-16-21-24-25-29-34-48 52-53-59-64-71-72-73-74-81-84 4º Sorteo: 02-06-09-10-11-14-28-29-30-38-39-47-51-52-60-61-71-73-81-83 5º Sorteo: 03-09-14-22-28-29-36-37-38-43-46-50-58-60-62-65-66-68-72-77

### **LOTERÍA PRIMITIVA**

Combinación ganadora del jueves:

### I-I0-22-38-45-48 (C 29, R I)

| Aciertos | Acertantes | Euros     |
|----------|------------|-----------|
| 6 + R    | 0          | 0         |
| 6        | 0          | 0         |
| 5 + C    | 4          | 58.421,70 |
| 5        | 225        | 1.904,11  |
| 4        | 10.844     | 57,47     |
| 3        | 204.954    | 8,00      |

Jóker: 7991987

Combinación ganadora del lunes: 1-2-5-28-42-49 (C 37, R 7)

# **CUPONAZO**

### 68.352 SERIE: 025

El premio de este sorteo es de 6.000.000 de euros a las cinco cifras más serie: 40.000 euros a las cinco cifras; 500 euros a las 4 primeras cifras; 500 euros a las 4 últimas cifras; 50 euros a las 3 primeras cifras; 50 euros a las 3 últimas cifras: 6 euros a las 2 primeras cifras: 6 euros a las 2 últimas cifras; 3 euros a la última cifra; 3 euros a la primera cifra

# **CRUCIGRAMA**

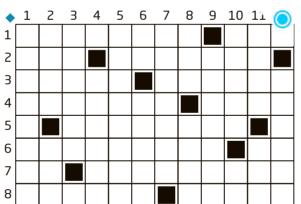

PASATIEMPOSWER.COM

HORIZONTALES.- 1. Mostrar el color colorado que en sí tiene una cosa. Ll. 2. Percibí fragancias. Relativo a Europa. 3. El mobiliario se ha partido por la mitad. Descubrir uno en su porte su mala ralea. 4. Hombre que tiene un cargo o una dignidad superior dentro de la Iglesia católica. Usado para estimular a las bestias. 5. Inclinada a retozar o que retoza con frecuencia 6 Matare con premeditación. Forma del pronombre personal de la primera persona del singular que se emplea en los complementos con preposición. 7. Usado para asustar a los niños aludiendo a un fantasma o ser imaginario. Fruta comestible del avellano, en plural. 8. Adquieres sensatez. Doté de movimiento a cosas inanimadas.

VERTICALES.- I. Ofrecía dinero a alguien con el fin de cambiar su conducta. 2. Emanación que se percibe por el olfato. Género de mamíferos que incluye a los cerdos domésticos y los jabalíes. 3. Ponga en libertad a alguien. 4. Que no han recibido lesión o daño. 5. Referente a alguna cosa. 6. Elemento químico de número atómico 63. Rasgos característi-

cos de alguien. 7. Terreno donde se cultiva el arroz. 8. Pueblo de la provincia de Burgos. Adorno bordado que está alrededor de un papel o una tela. 9. Trazan el plan de una obra. 10. Dirá en público un discurso. Conjunción copulativa. 11. Decir cosas honrosas de una persona. Lengua hablada por los mames. 12. Someta algo a nuevo examen para corregirlo, enmendarlo o repararlo.

Animé. VERTICALES.- I. Compraba. 2. Olor. Sus. 3. Libere. E. 4. O. Ilesas. 5. Relativa. 6. Eu. Dones. 7. Arrozal. 8. Roa. Orla. 9. Planean. 10. Leerá. Vi. II. Loar. Mam. SOUUCIONES: HORIZONTALES.- I. Colorear. Lie. 2. Oil. Europeo. 3. Mobil. Ralear. 4. Prelado. Arre. 5. R. Retozona. V. 6. Asesinare. Mi. 7. Bu. Avellanas. 8. Asesas.

# HORÓSCOPO



### **ARIES**

(21 marzo - 20 abril)

La flexibilidad y adaptabilidad son clave para ti hoy. No dudes en cambiar curso si eso te hace sentir más feliz y en armonía con tu entorno.



### **TAURO**

(21 abril - 20 mayo) No será el meior momento para exigir nada a tu pareja, principalmente porque no entiende tu situación debido a que tiene otros asunto importantes.



### **GÉMINIS**

(21 mayo - 21 junio) Deberías iniciar una desintoxicación de nente y cuerpo para evitar el estrés. La práctica de ejercicio fortalecerá no

solo tu cuerpo, sino también tu mente.



# CÁNCER

(22 junio - 22 julio) El orgullo que tienes te causará probletanto a corto como a largo plazo, por lo que debes pensar en ello si no nuieres nuedarte solo



### LE0

(23 julio - 22 agosto)

Tu relación necesita un toque de aven-tura, así que planifica una escapada sorpresa, podría ser una salida de fin de semana o una cena romántica



### VIRGO

(23 agosto - 21 septiembre) encerás sin esfuerzo a alguier tendrás una gran energía y mucha capacidad de convicción



### LIBRA

(22 septie nbre - 22 octubre) Evita distraerte con cosas pequeñas y ten presente a lo largo del día que es imprescindible no perder el tiempo en objetivos inalcanzables



ESCORPIO (23 octubre -(23 octubre - 21 noviembre) Presta atención a tus sentimientos y ecesidades emocionales, y no dude en pedir ayuda cuando la necesites. No iques ni te confíes.



# SAGITARIO

(22 noviembre - 22 diciembre) Conseguirás realizar determinados cambios en tu vida que te servirán para recuperar tu salud financiera y engrosar tu cuenta corriente.

# PASATIEMPOSWEB.COM CAPRICORNIO

(23 diciembre - 21 enero) Un reconocimiento inesperado te motivará a seguir dando lo mejor de ti mismo. Aprovecha esta energía para proponer nuevas ideas v provectos.



### **ACUARIO**

(22 enero - 21 febrero) Es importante que tengas disciplina cuando quieras alcanzar un objetivo, así que intenta evitar las cosas accesorias y céntrate en conseguirlo.



### PISCIS

(22 febrero - 20 marzo)





AYER ESPAÑA 2 ALEMANIA 1 PORTUGAL 0 FRANCIA 0 (P) HOY 18.00 INGLATERRA-SUIZA LA1 21.00 P. BAJOS-TURQUÍA LA1

CARVAJAL. El lateral y Le Normand se perderán el partido de semifinales

por acumulación de amonestaciones, importantes bajas en la defensa

# Sobrevivir en la agonía

**FÚTBOL.** España, que llegó a la prórroga extenuada y suplicando por los penaltis, supera a Alemania con un cabezazo de Mikel Merino en el último minuto y jugará las semifinales / De la Fuente falló con los cambios

**CUARTOS DE FINAL** 

**2** ESPAÑA

1 ALEMANIA

STUTTGART ARENA, 46,000 ESPECTADORES.

España: Unai Simón; Carvajal, Le Normand (Nacho, 46), Laporte, Cucurella; Rodrigo, Fabián (Joselu, 101), Pedri (Dani Olmo, 7); Lamine (Ferran Torres, 62), Nico Williams (Mikel Merino, 79) y Morata (Oyarzabal, 79).

Alemania: Neuer; Kimmich, Rüdiger, Jonathan Tah (Müller, 79), Raum (Mittelstäd, 57); Emre Can (Andricht, 46), Kroos, Gündogan (Füllkrug, 57); Sané (Wirtz, 46), Musiala y Havertz.

Árbitro: Anthony Taylor (ING)

**Tarjetas amarillas:** Rüdiger, Raum, Le Normand, Andrich, Kroos, Mittelstäd, Ferran Torres, Unai Simón, Wirtz, Carvajal, Rodrigo.

Tarjetas rojas: Carvajal (min. 120)

**Goles:** 1-0: Olmo (min. 51); 1-1: Wirtz (min. 89). 2-1: (Mikel Merino, 119).

Pedía a gritos España los penaltis, sangraba, dolorida, maltrecha, achatada primero por unos cambios desafortunados y después por una máquina de armar ruido, Alemania, a la que a base de empujones y centros le bastó para acariciar las semifinales. Pedía a gritos España los penaltis, suplicaba por ellos, boqueando tras un ejercicio de supervivencia en la prórroga, olvidada una primera hora más que aceptable de partido. Pedía a gritos España los penaltis, herida de muerte ante un rival enfebrecido. Pedía España a gritos los penaltis cuando Dani Olmo, el mejor, encontró milagrosamente la cabeza de Mikel Merino, que remató de forma inverosímil una pelota maravillosa para sepultar a la anfitriona, primero, y disparar, después, el sueño de España, que pedía a gritos los penaltis, rogaba por ellos, imploraba por ellos, pero que estará en semifinales tras una tarde inolvidable en Stuttgart.

Fue un partido para mayores, un partido para los papás, un partido donde los niños no terminan de sentirse cómodos, lógico en un proceso de aprendizaje como el de Nico y Lamine, dos chicos algo abrumados por el ambiente y por la magnitud del escenario y del momento, asombrado además el equipo de inicio por la bravura local, personificada en dos entradas bastante feas de Kroos en el inicio del choque. Una mandó a Pedri a la camilla. Otra, en forma de pisotón, dejó a Lamine cojeando un rato. No vio ni amarilla.

Era el momento de sufrir. Igualados en casi todo, como anunciaban las estadísticas previas, España miró de frente al partido y bajó al barro propuesto por Alemania en los primeros minutos. También fue fuerte a la pelota y, cuando la cosa se calmó, aceptó el intercambio de golpes. Alemania lo intentó descolgando a Gündogan para meterse a la espalda de Rodrigo y Fabián y, desde ahí, poner la pelota a la carrera de Sané y Musiala, con Havertz por allí pululando. Lo consiguió alguna vez, del mismo modo que España encontró la vía para girarse y encarar a los centrales alemanes. En un lado, fue Unai Simón el que cerró todos los caminos, no con grandes paradas, pero sí con una seguridad infinita en cada balón. En el otro lado, fueron las imprecisiones las que condenaron al equipo de Luis de la Fuente, entregado en esta Eurocopa a unos niños cohibidos ayer.

Nico no encaró a su lateral ni en la primera, ni en la segunda ni en la tercera. Lamine sí lo hizo, tarde pero lo hizo, y se encontró con dos robos de Raum que le dejaron pensativo. Si Alemania dispuso de un remate de Havertz, España dispuso de uno de Pedri, antes de irse, y otro de Fabián, además de un par de escaramuzas que terminaron en ese nada pro-

ducto de la precipitación. En el reparto de amarillas le tocó a Le Normand, que se quedó en el vestuario en el descanso para dar paso a Nacho. De la Fuente estaba viendo el mismo partido que los demás. Luego no ocurriría lo mismo.

La segunda parte empezó con el gol, y claro, así cualquiera. Se descolgó Morata de su sitio, con la complacencia de Jonathan Tah, se giró y encontró a Lamine, que más allá de re-



EDUARDO J. CASTELAO STUTTGART

gatear, sabe jugar al fútbol, y como ayer lo primero no le salía, levantó la cabeza y vio la llegada de Dani Olmo, que la empujó con delicadeza. Sobrevino el arreón alemán, sólo faltaba, y eso era la prueba del algodón de la madurez de un equipo. Nagelsmann no esperó y metió a Füllkrug para

tirar centros y buscar jaleo.

Sufrió España, cómo no hacerlo, pero decidió que, si había que enfangar el partido, pues se hacía. Se dedicó a hacer cosas muy futboleras: perder tiempo, parar el partido, desmayarse, hacer cambios despacio, tardar en sacar... Ese tipo de cosas, tan despreciadas siempre por los estetas y tan necesarias para ganar títulos cuando no se puede jugar bien y hacerlo bonito. Y esa parte estuvo

bien, porque era lo que tocaba, pero lo que no tocaba, quizá, era dejar al equipo sin la posibilidad de amemazar al contragolpe. Así se quedó tras los cambios de De la Fuente.

Sufrió España, cómo no, en algunos centros laterales, pero siguió a lo

suyo, remangada, defendiendo, corriendo detrás de la pelota y sudando para llegar a la meta. La estrelló Füllkrug en el poste, sí, y rugió el estadio, sí, y entró

Merino remata de cabeza para lograr el tanto de la victoria de ayer. M. MESSARA/EFE

Müller, sí, y todo fue un barullo, una guerra, una pelea, una tienda de grillos ensordecedora y de ahí sacó Alemania, en un centro, en el enésimo centro, el empate en el minuto 89. Seguramente merecido, porque se echó encima de España y no paró hasta conseguirlo, y seguramente también la selección pagó así las decisiones de su entrenador, que con sus cambios dejó al equipo sin la posibilidad de amenazar al contragolpe. A falta de 10 minutos quitó del campo a Morata y a Nico para meter a Oyarzabal y a Merino, y el equipo se encogió, sin opciones de estirarse para respirar. Cuando se encontró con el empate, el panorama para la prórroga era feo.

Con un equipo mucho más pesado, se la había jugado a mantener ese o-1 y no le había salido bien. Media hora por delante parecía mucho. Con Alemania también cansada, sí, pero con la sensación, en el ambiente del estadio, de que si alguien podía marcar era la anfitriona. España pedía los penaltis a gritos. Deshecha, suplicaba por ellos hasta que apareció Mikel Merino. Mejor dicho, hasta que apareció, de nuevo, Dani Olmo, MVP.



Nico Williams saluda a De la Fuente tras ser sustituido, ayer. AFP

LIBRE DIRECTO ORFEO SUÁREZ



# Manda España, pega Kroos

Alemania empezó con un convencimiento: futbolísticamente era inferior a España. Reconocerlo es una virtud, contrarrestarlo es un tormento. Es la razón por la que la Alemania de **Nagelsmann**, a la que tanto le gusta correr, empezó por asegurar la pelota y por pegar. Es sintomático que lo hiciera

Kroos, uno de los tipos más inteligentes que han pasado por el centro del campo. No es su palo, pero ante esta dinámica España no había más palo que los palos. El juego impotente del gran mediocentro, en el día de su despedida, es la metáfora de lo que sucedía en la hierba, donde la selección vuelve a encontrar el esplendor perdido.

Lo hace por caminos diferentes, lo sabemos, pero lo hace con la autoridad necesaria para ganar a un anfitrión, algo que España jamás había logrado en un gran torneo, fuera Eurocopa o Mundial. Esas derrotas llegaron, sin embargo, en la era de las frustraciones. **Lamine Yamal** y **Nico** no las recuerdan. Sus primeras visiones son de otra España, una España ganadora de la que la actual es mentalmente heredera. Que no acabaran el partido obedece a decisiones poco com-

prensibles de **De la Fuente**, dicho sea con viento de cola, porque la diferencia era mínima ante una Alemania volcada. Al menos, estarán frescos para las semifinales, el martes, donde España no podrá contar con **Carvajal**. Más que una baja.

La prórroga, en concreto la segunda parte, rescató la primera convicción de los anfitriones, devolvió el partido al principio, con una España dominadora ante un rival que pensaba en los penaltis. La acumulación de delanteros no le daba para dominar. Le quedaba la heroica, pero la heroica no es como el cartero, no llama dos veces. Tampoco les empujó el VAR en una mano de **Cucurella** de las que en España no se discuten. Aprendamos, pues, a discutir más y discernir entre lo que es una intención o no. Aprendamos también de quienes no convierten eso en una hoguera.

Mikel Merino fue, de hecho, el mejor alemán, por el imperial remate con el que se elevó en el coto de Rüdiger, un escorzo perfecto que hubiera firmado Fullkrüg, pero el alemán de verdad no pudo repetirlo en el desenlace del que se hizo dueño Dani Olmo. El primer gol y la asistencia del definitivo no fueron lo único que hizo este futbolista al que bien conocen en la Bundesliga. Saltó al campo porque Pedri pagó muy cara la impotencia y frustración de Kroos, y todo indica que estará entre los titulares en las semifinales, no sólo por los problemas físicos del canario. El rostro del alemán después del pitido final no era ya el mismo que al principio. A la desazón de la derrota se unía la sensación de paz, porque todo se había acabado, pero contra quien mejor había representado lo que es. No como alemán. Como futbolista.

PEDRI. El mediapunta canario (lesionado en la rodilla izquierda), con 21 años, es el más joven de la historia en disputar 10 partidos en una Eurocopa





'remix' de este DJ de la canción 'Potra Salvaje', escrita por Isabel Aaiún en 2021



Los jugadores de la selección española festejan la victoria con los aficionados españoles presentes en la grada del estadio de Stuttgart Arena. M. MESSARA / EFE

# «¿Qué quieres, besos?»

# GOLEADOR. De la Fuente no se queja de la dureza alemana / Dani Olmo, MVP

«Qué equipazo tenemos». Es lo único que el aliento le permitía decir a Dani Olmo cuando escuchó el silbato del árbitro y España estaba en semifinales de la Eurocopa. Tenía ganas de ser titular, de demostrar en Alemania, en estadio donde trota

cada domingo, que puede catalizar el ataque de la selección. Le tocó hacerlo por una desgracia, pero enseñó, una vez más, de lo que es capaz. Marcó el primer gol, apretó los dientes y en el 119 de la prórroga puso un centro a la cabeza de Merino para echar al anfitrión y jubilar a Toni Kroos. El cas-

tigo para el alemán por haber lesionado a Pedri.

INMA LIDÓN

Del canario se acordó el primero, quien salió para sustituirle. «Es el campeonato de todos. Esperemos que lo de Pedri sea sólo un golpe. Esta victoria es para él y vamos a por las semifinales», aclaró en plena recuperación. «En las últimas jugadas, cuando el cuerpo no puede vas con el corazón», admitió. «Estoy muy orgulloso de este grupo, nunca me falla», avanzó Luis de la Fuente en la rueda de prensa, antes de dejar una frase para la historia. Le pregun-

taron sobre la dureza alemana, especialmente en esos primeros minutos. «Yo jugué al fútbol en los 80, mirad las entradas que había ahí. ¿Qué quieres, que te den besos? Esto es fútbol», dijo sonriendo.

También estaba «muerto» Mikel Merino, autor del gol que permitía por primera vez a España ga-

narle a una anfitriona, y que marcó en su territorio. En Stuttgart debutó como internacional y ha emulado en unos cuartos de final a su padre, que marcó en la Copa de la UEFA con Osasuna. «Este estadio tiene algo especial para nosotros», dijo. Tampoco se olvidará Pedri de este duelo ante Ale-

mania. Seis minutos estuvo en el césped. Una dura entrada de Kroos le provocó un esguince lateral interno en la rodilla izquierda. Sus lágrimas fueron un golpe emocional para la selección. De la Fuente se había decantado por mantenerlo en el once y sobre él se volcó Kroos, que antes de la lesión ya le avisó con otra entrada. Anduvo sobreexcitado el alemán, que también le despachó un pisotón a Lamine Yamal.

Su salida del campo noqueó durante algunos minutos a los jugadores españoles, que tardaron en recuperar la tensión. Desde el banquillo saltaron a arroparle y cuando se marchó al vestuario para valorar el alcance de la lesión, comenzó una peregrinación. Raya, Merino, Fermín, Ferran... todos con el permiso del seleccionador fueron a arropar a su compañero, que pudo ver con la rodilla inmovilizada la segunda parte.

No era el guion que había dibujado la selección, aunque Olmo cumplió a la perfección su papel, marcó y España puso contra las cuerdas a una Alemania contundente que nadó contra corriente y que se sobrepuso para rozar la victoria y visuali-

«Somos un equipazo, tenemos muchas variantes, no sólo toque, toque y toque»



zar también, como España, los penaltis. Grandes tiradores y una grada entregada. El 80% del Arena de Stuttgart era blanco, el resto un rojo que quería ser animoso, pero le costaba hacerse escuchar. Lo intentaron, pusieron una bandera de Haro, el pueblo del seleccionador, en el banquillo y una camiseta con el número 3 que lucía el seleccionador, como lateral izquierdo, en sus tiempos de corto. Alentaron, pero el rugido alemán estalló con el gol de Wirtz.

En la grada sufrieron los ex internacionales como Puyol, Piqué, a pie de césped durante el calentamiento, Iker Casillas o Dani Parejo, que se fundieron con los aficionados durante toda la mañana, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que viajó a Stuttgart junto a la ministra de Deportes, Pilar Alegría. Vivió junto al canciller alemán Olaf Scholz estos cuartos de final en un estadio mítico para la Mannschaft porque en él disputó el primer partido tras la Segunda Guerra Mundial y también como selección reunificada. Sánchez no coincidió con Pedro Rocha, a quien la UEFA otorga la máxima representación de España y estuvo junto a Ceferin. Apenas un saludo protocolario entre ambos. Después, Rocha se lanzó al césped a festejar con el seleccionador y los jugadores en una locura irrefrenable.

EL MUNDO. Sábado, 6 de julio 2024



# Hoy para celebrar repetimos cena... Otra de selección alemana.



Saber disfrutar. Que nada nos lo quite.

# **VERTONGHEN.** El capitán de la selección belga, una vez eliminada,

anuncia su retirada, a los 37 años y tras 157 partidos internacionales

# Adiós entre patadas

CIERRE. Kroos, en su último partido, debió ver dos amarillas en el inicio / El árbitro también enfadó a Nagelsmann, que pide ayuda a la «inteligencia artificial»

#### MIGUEL A. HERGUEDAS

El último balón que jugó Toni Kroos como futbolista profesional murió ayer en los guantes de Unai Simón. Un envío de seda con la bota derecha, aunque demasiado sencillo para el portero del Athletic. Ya había tocado 101 veces el jerarca alemán, aunque sin desbrozar el camino para una Alemania que sólo generó peligro en el juego aéreo. Kroos capitalizó las acciones de estrategia y asumió el liderazgo de una selección lejos de su mejor fútbol, pero que sólo inclinó la rodilla en el quinto minuto del añadido. Tras el pitido final de Anthony Taylor, las cámaras registraron ese



 $\textit{Scholz se hace un 'selfie' con S\'{a}nchez.} \; \texttt{F. V. / EFE}$ 

Dio 76 pases buenos (93% de acierto), pero rara vez encontró el 'tempo' adecuado



«Cuando te quedas tan cerca, caer de esta manera es amargo», aseguró el centrocampista

gesto de resignación, ese abrazo sincero con Álvaro Morata, el capitán español, donde se extinguía el fútbol para uno de los mejores centrocampistas de las últimas décadas. El homenaje postrero, a través de la megafonía, supuso el único consuelo para la hinchada local. Tras 114 internacionalidades con la *Nationalmannschaft*, Kroos dijo hasta siempre, noqueado por un testarazo de Mikel Merino.

En el primer análisis de Kroos, a la televisión ARD, cabía la desesperanza de toda Alemania: «Acabó nuestro sueño. Hemos jugado un buen torneo, pero cuando te quedas tan cerca caer de esta manera es amargo». En 125 minutos, el ganador de seis Champions dio 76 pases buenos (93% de precisión), aunque rara vez encontró el tempo adecuado. Ni con el balón, ni sin él, dado que sólo ganó cua-

tro de sus 11 duelos a ras de hierba y cometió cinco faltas. Un bagaje defensivo demasiado pobre para lo que acostumbra. Medio roto por los calambres, Kroos pudo apurar los 125 minutos, aunque la tarde bien pudo cambiar mucho antes para él.

Porque si en los cuatro partidos previos había cometido apenas dos faltas, en solo seis ya igualó su registro con una contundencia inu-

sitada. La que opuso su pierna sobre la rodilla de Pedri fue proporcional a la que aplicó en las protestas contra el árbitro. No conforme, un par de jugadas después, el pisotón sobre Lamine Yamal preludió el primer cambio de Luis de la Fuente. De nada sirvieron las quejas del seleccionador al cuarto árbitro, porque Anthony Taylor dejó sin amonestación dos acciones que hubiesen merecido amarilla.

A lo largo de la última década en el Real Madrid, Kroos no se había caracterizado por su agresividad en los balones divididos. De hecho, tras 457 partidos entre Liga y Champions sólo recibió 36 amarillas y una roja por doble amonestación. Tampoco por las airadas protestas. Sin embargo, en este torneo donde desde el inicio quedó clara la voluntad de castigar a quien se encarase con el árbitro, Taylor pasó de puntillas por los constantes quejas del mediocentro. De igual modo, el británico ignoraría la clamoroso penalti de Marc Cucurella, que sacó de



*Henrichs consuela a Kroos, tras el que fue su último partido.* F. COFFRINI / AFP

sus cabales a Julian Nagelsmann. «Estaría bien que se valorase cuál es la intención cuando se toca el balón con la mano. Debería haber algo tipo inteligencia artificial que determinase hacia dónde va el balón, aunque esa

no haya sido la razón por la que hemos perdido», lamentó el técnico.

El dominio de Kroos durante las cuatro jornadas previas cabía en un dato. Su 95% de acierto en los pases suponía la mejor cifra en una Eurocopa desde 1980. Durante aquella final en el Olímpico de Roma, Alemania alzaría su segundo Trofeo Henri Delaunay y España sufriría su primera experiencia traumática ante un equipo anfitrión. El o-o frente a Italia en el Giuseppe Meazza supuso el primer capítulo de cinco partidos donde ni siquiera pudo marcar un gol frente a la selección local.

El tercero también lo iba a vivir contra Alemania. Aquel 17 de junio de 1988, un doblete de Rudi Völler decidiría el 2-o para la selección de Franz Beckenbauer, aunque también supondría el preámbulo de una fantástica racha para España, que no se dejó ni una sola derrota en los seis siguientes partidos. Incluida la semifinal del Mundial 2010 en Durban, cuando Kroos entró pasada la hora de juego en el puesto de Piotr Trochowski. Fue el primero de sus cinco partidos ante España, a quien él mismo tumbó en noviembre de 2014. Su disparo lejano en el 89 decidiría el amistoso en Balaídos.

Ese preciso minuto resultó letal para La Roja en Stuttgart. El consabido bombardeo aéreo hizo posible el milagro germano. A los 21 años y 63 días, Florian Wirtz iba a convertirse en el goleador más joven para Alemania en una eliminatoria del torneo. Kroos, con 34 años, seis meses y un día, ya acusaba el cansancio y el lastre de una amarilla por agarrón sobre Dani Olmo. La media hora de la prórroga se iba a hacer demasiado larga para él. Sentado sobre el césped Kroos ordenó parar el juego en un par de ocasiones para estirar los

gemelos. El peor augurio para Alemania. Su

primera derrota como local ante España tras ocho partidos. El último hurra de Kroos. Su último servicio a la causa: «Me alegro de haber ayudado, creo que hemos deuelto la esperanza al fútbol alemán».

ERDOGAN. El presidente de Turquía estará presente, hoy, en el partido de cuartos frente a Países Bajos, declarado de alto riesgo por las autoridades



# Al palo y contra España

**RIVAL.** Francia vence a Portugal por penaltis / Joao Félix, que entró en la prórroga, fue el único en fallar

EUROCOPA (CUARTOS)

PORTUGAL

**O** FRANCIA

VOLKSPARKSTADIUM. LLENG

Portugal: Costa; Cancelo (Semedo, m.74), Pepe, Dias, Mendes; Palhinha (Neves, m.90), Vitinha (Nunes, m.118), Bruno (Conceicao, m.74), Silva, Leao (Joao Félix, m.106) y Ronaldo.

Francia: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo; Tchouaméni, Camavinga (Fofana, m.91), Kanté, Griezmann (Dembélé, m.67); Mbappé (Barcola, m.105) y Kolo Muani (Thuram, m.85).

Árbitro: Michael Oliver (ING)

Tarjetas amarillas: Saliba, Palhinha

Tarjetas rojas: No hubo

Goles: No hubo. Penaltis: Dembélé (gol), Cristiano (gol), Fofana (gol), Silva (gol), Koundé (gol), Joao Félix (falla), Barcola (gol), Mendes (gol), Theo (gol).

Francia será el rival de España en semifinales tras superar a Portugal en los penaltis de un partido lento, gris y aburrido. Después de firmar un poco apasionante o-o durante 120 minutos, galos y lusos se retaron en una tanda en la que sólo falló Joao Félix, estrellando su disparo en el palo.

Francia juega feo. Ni mejor ni peor, feo. Fue así cuando levantaron el Mundial en 2018 y está siendo así ahora en Alemania mientras tienen en el vestuario la supuesta mejor

plantilla del torneo. Así es y así lo quiere Deschamps. Porque jugar feo también implica jugar un poquito bien. Porque Francia, que juega feo, también juega bien: defiende de forma extraordinaria, es el cuadro más sólido de la competición y es extremadamente difícil sorprenderle en transición. Aunque seas Portugal.

Deschamps, cauto en sus nuevas ideas, introdujo dos cambios en su supuesto once ideal. Uno obligado, el de Camavinga por el sancionado Rabiot, y otro por la inercia de los partidos, dándole la oportunidad a Kolo Muani, goleador ante Bélgica,

en lugar de Thuram. Enfrente, Roberto Martínez fue fiel a su alineación de gala, con Cristiano Ronaldo en punta.

Lo feo que juega Francia se vio en una primera parte táctica, lenta, predecible y sin ocasiones claras. Como contra Bélgica, se trata del escenario favorito de Deschamps, porque a pesar de que Portugal fue la selección que propuso más sobre el césped, acumuló más posesión y más córners, llegó al descanso sin realizar ningún disparo a puerta..

Después del sofocón que fue la prórroga del España - Alemania en la tribuna de prensa, los ojos se cerraron durante un primer cuarto de hora de pura indiferencia. Futbolistas del máximo nivel mundial agazapados en un duelo de mínimos.

Portugal asumió la posesión y quiso morder, pero el físico francés es superior a todo en esta Eurocopa. Implacable. Sólo Leao, fino, fue capaz de crear peligro venciendo en el choque de la noche a Koundé. Las llegadas a la línea de fondo del jugador del Milán fueron lo mejor de los lusos, pero ningún centro alcanzó a un Cristiano bien marcado por Saliba y Upamecano.

En el 19, Theo Hernández tuvo la gran ocasión de Francia en el primer tiempo al probar desde lejos a un inspirado Costa. Al minuto siguien-

te, Mbappé apareció por única vez en el tramo inicial al encontrar la línea de fondo, pero Costa volvió a estar hábil. Poco más de un equipo llamado a ganar el torneo.

Francia, como en los goles en propia puerta de Austria y Bélgica en el debut y en octavos, busca que su rival falle. Que el

partido caiga de su lado por su propio peso como hormigón armado. Lo que es su equipo. Una situación que tarde o temprano se le puede volver en contra. Saliba y Pepe fueron los mejores del primer tiempo y eso lo dice todo. Superiores a Cristiano y Mbappé.

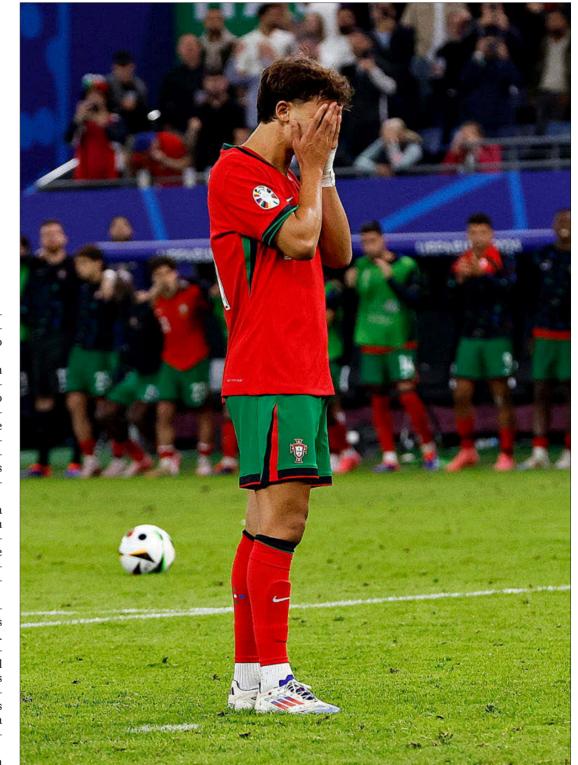

Joao Félix se lamenta tras fallar el único penalti de Portugal, ayer, ante Francia. ROBERT GHEMENT/EFE

# Deschamps retiró a Mbappé antes de la tanda; Cristiano anotó, pero Theo marcó el decisivo

Tras el descanso y con el paso de los minutos, el partido se abrió. Contagiados el uno por el otro, el duelo subió revoluciones cuando los equipos empezaron a sentir el miedo a perder. En el 6o, Cancelo vio un buen desmarque de Bruno al pico del área y el del United se encontró delante de Maignan, que sacó su disparo.

Un minuto más tarde, una arrancada de Vitinha, muy activo rompiendo líneas con balón, terminó con el centrocampista del PSG rematando de primeras dentro del área un centro de Leao y provocando una nueva parada de Maignan.

Y como llegaron unos, llegaron otros. Francia observó el miedo y plantó cara. En el 65, Kolo Muani conectó una pared con Koundé y tuvo una volea cómoda a pocos metros de Costa, como en el último segundo de la final del Mundial contra Argetina, pero Ruben Dias se cruzó en su camino. El encuentro, ahora sí, tenía nivel y ritmo de Eurocopa.

Deschamps retiró a un Griezmann intrascendente y optó por Dembélé para volver el choque más loco todavía. El del PSG inició dos ocasiones seguidas, una de Mbappé y otra de Camavinga, que apareció solo

dentro del área tras un rechace y definió rozando el palo portugués.

La catarata de ocasiones no iba a ser eterna y el partido regresó a las bajas revoluciones navegando hacia los últimos minutos y con los equipos pensando en la prórroga.

En el tiempo extra sólo propuso Portugal, que tuvo las semifinales en las botas de Cristiano, incapaz de rematar un pase atrás de Conceicao, y de Leao, cuyo gol evitó Upamecano. Y Pepe, siempre Pepe, se hizo eterno al aparecer para salvar un remate de Mbappé en una contra, la única opción francesa. Deschamps retiró a Kylian antes de los penaltis y el palo de Joao Félix fue lo que decidió el duelo en la tanda final. Sólo falló el delantero. España ya conoce a su rival en semifinales.



P. ROMERO
HAMBURGO

**DEMIRAL.** La UEFA sanciona con dos partidos al central turco por su gesto en

apoyo a la ultraderecha de su país, por lo que no jugará los cuartos de final

# El capitán de Xabi

**SUIZA.** Xhaka, que ganó el doblete con el Leverkusen, amenaza a Inglaterra / UEFA avisa a Bellingham por su gesto, pero no le sanciona

# ABRAHAM P. ROMERO

Ragip Xhaka protestó contra el gobierno yugoslavo en 1986 y terminó recibiendo palizas en una cárcel de Belgrado hasta que su condena terminó. Tres años y medio que su mujer esperó por él para irse juntos a Basilea, en Suiza. Allí, en 1992, nació su hijo Granit, hoy capitán de Suiza, una vez más revelación de un torneo internacional.

Inglaterra será la próxima piedra en el camino de Xhaka, al que le dan igual los obstáculos porque los conoce desde la infancia. No olvida su origen albano-kosovar y lo defiende en cada partido contra Serbia como si los Balcanes todavía estuvieran en guerra. Para él sí. «En Suiza no teníamos nada ni conocíamos a nadie. La gente no entiende el efecto de algo así. Es parte de mi carácter porque me hizo una persona fuerte. No escapo de los problemas», admitió él en una entrevista. Por eso cuando se midió a Serbia en el Mundial de Qatar mostró la camiseta de su compañero Jashari, que comparte apellido con el fundador del Ejército de Liberación de Kosovo.

A pesar de que su corazón late por sus raíces y que su hermano Taulant sí representa a Albania, Granit defiende a Suiza desde las categorías inferiores, donde levantó un Mundial sub'17 en 2009. En esa edición venció, entre otros, a la Alemania de Mario Götze. A su lado, parte de la columna vertebral de la generación que ha llenado de orgullo al país. «Jugamos todos juntos desde muy, muy pequeños. Por eso conocemos la parte buena y mala de cada uno. Eso nos permite abordar cosas que nos pueden doler, pero al final nos ayuda a todos», explicó estos días el delantero Steven Zuber.



Xhaka, en un entrenamiento. EFE

# Pickford Walker Stones Konsa Arnold Trippier Rice Saka Bellingham Foden Kane Embolo Ndoye Vargas Xhaka Freuler Rodríguez Widmer Schar Akanji

Estadio: Dusseldorf Arena Árbitro: Daniele Orsato (ITA) Hoy: 18.00 h. La1

En Alemania, Xhaka, al que llaman *Einstein* en el vestuario por su inteligencia en el juego y su interés por la ciencia, está a punto de igualar un récord de Cristiano Ronaldo y Andrés Iniesta, que acumulan seis premios a Mejor Jugador del partido en las Eurocopas. Xhaka lleva cinco, símbolo de su constante importancia.

Contra Inglaterra completará su círculo. Nunca ha sido capaz de ganar a los británicos (se ha enfrentado en cinco ocasiones) y es el equipo ante el que debutó en 2011. Además, es el país que le vio crecer en el Arsenal de Arsene Wenger y Mikel Arteta antes de vo-

lar al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, donde es capitán general.

El tolosarra se reconoce en el suizo, especialmente por los últimos años de su carrera. «Puedo ver en sus ojos que siempre quiere aprender. Y esto me pasó exactamente en la última fase de mi carrera como jugador en activo. Quiere convertirse en entrenador y eso se ve claramente. Creo que será un gran entrenador», declaró el técnico español. «Es un honor que me comparen con Xabi», admite el futbolista.

Esta tarde, *Einstein* amenaza a una Inglaterra que contará con Jude Bellingham, que recibió una multa económica y un aviso, pero no un encuentro de sanción, por su gesto ante Eslovaquia. Si lo repite, será sancionado. Orden de UEFA.

HERZLICH WILLKOMMEN!

PEDRO SIMÓN



# Dani Olmo y las antorchas de la tribu

El partido empezó como una película de Jackie Chan: entrada terrorífica de Kroos a Pedri sin ver la tarjeta, pisotón del mismo a Yamal también sin cartulina y una patada de karate de Rüdiger a Olmo que bien podría haberlo mandado a la enfermería y que a todos nos hizo presagiar lo peor: fijo que lo siguiente va a ser que Rüdiger le va volver a pellizcar un pezón a Morata sin consecuencias, como en el derbi—me dije—, pero no.

Alemania salió como ese abusón mayor del patio del colegio que reparte tres hostias en el recreo para quitarte el bocadillo a los pequeños. Con un agravante, al profe que ayer vigilaba en el patio –el colegiado Anthony Taylor—no le parecía mal el linchamiento y a punto estuvo de hacer la del

bien. Si tocas tres, mal». Y España, ayer –con Rodri de fastuoso hombre orquesta y hasta el gol alemán–, le sobraron pocos pases.

(...)

Cada vez que el partido se mantuvo en tablas, España fue mucho mejor que Alemania. A partir de ahora –mal que nos pese–, somos favoritos.

Kroos pudo ser expulsado tres veces y se fue con una cartulina. El salto de Merino nos recordó a Santillana. Olmo es jodidamente bueno. Carvajal demostró por qué tiene los galones que tiene. Unai Simón sostuvo a España con los pies y con las manos: es terriblemente difícil ser portero en este país.

En tiempos de infamia y de odio a lo que viene de fuera, me gusta esta España que tie-

ne a unos chavales españoles de origen marroquí, ecuatoguineano, ghanés, francés... Porque esta selección –al fin– sí se parece a mi barrio y la de torneos anteriores, menos.

Miro a Nico Williams y veo a un cazador del Serengeti. Miro a Lamine Yamal y veo a un niño con un tirachinas apuntando al sol. Para todos los que crecimos viendo Orzowei, hay algo hermoso en que la presa mayor sea cosa del más pequeño del poblado, del díscolo que se pinta la cara de colores pa-

ra salir con una lanza y dar de comer a los suyos.

Escribía Villoro: «El hombre en trance futbolístico sucumbe a un frenesí difícil de asociar con la razón pura. En sus mejores momentos, recupera una porción de infancia, el reino primigenio donde las hazañas tienen reglas pero dependen de caprichos, y donde algunas veces, bajo una lluvia oblicua o un sol de justicia, alguien anotaun gol como si matara un leopardo y enciende las antorchas de la tribu»

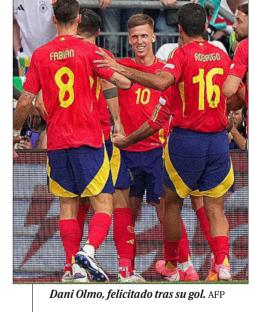

chiste de **Gila**: meterse no para frenar aquello, sino para sumarse a la paliza.

Solo que, a veces, los pequeños y esmirriados no se dejan robar el tigretón.

Fue justo con el gol de España cuando Alemania salió de la cueva y –de repente– se alemanizó. Igual que cuando alguien se acuerda de que llega tarde a una cita.

Solo que el reloj era nuestro. Es aquello que le dijo **Cruyff** a **Guardiola**: «Si tocas una vez juegas muy bien. Si tocas dos,

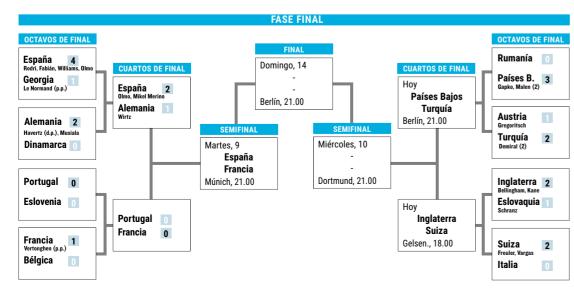

# **DEPORTES**

SERGIO LLULL ESCOLTA DE LA SELECCIÓN. Mientras sus compinches Claver, Chacho o Rudy van retirándose, ahí sigue el madridista, en busca de sus cuartos Juegos. El lunes nacerá Almudena, su tercera hija. «Que llegue con la clasificación bajo el brazo», bromea el día antes de la 'semi' del Preolímpico ante Finlandia

# «La última bola no se la doy a nadie, me la quedo yo»

## LUCAS SÁEZ-BRAVO VALENCIA

ENVIADO ESPECI

El lunes Almudena sale de cuentas. El lunes –«si no se adelanta, esperemos que llegue con una clasificación bajo el brazo...»-, nacerá pues Almudena, porque la tercera hija de Sergio Llull (Mahón, 1987) tras Olivia y Gabriela se llamará como su madre. Así, en vilo, disimulando los nervios, vive el balear el trayecto hacia los que pueden ser en París sus cuartos Juegos. El último entrenamiento de la selección en L'Alqueria antes de la semifinal del Preolímpico de hoy contra Finlandia (20:30 h., Teledeporte) incluyó ayer un speech motivacional de Scariolo a un grupo que no contará con Juancho Hernangómez. Luego, todos se juntaron en una de las habitaciones del hotel de concentración para ver a la selección en la Eurocopa.

**Pregunta.** Llegó en 2009 y aquí sigue, 15 años y siete medallas después, casi padre de familia numerosa...

Respuesta. Estoy muy orgulloso de lo conseguido, de la carrera con la selección también. Mira, empezó precisamente con Sergio [Scariolo], que justo cumple 200 partidos. Me siento un privilegiado por cada campeonato, por cada paso. Son muchos recuerdos, olímpicos también. Vivir las experiencias de las villas olímpicas es increíble. Los desfiles son impresionantes. Y encima tuve la suerte de compartir equipo con una generación espectacular que nos permitió ganar una plata en Londres y un bronce en Río. Eso, con el paso del tiempo, le daremos mucho más valor todavía.

**P.**¿La gente es consciente de lo que os jugáis este fin de semana?

R. La verdad es que no lo sé. Es una situación nueva. Gracias al buen hacer de varias generaciones llevábamos mucho tiempo sin disputar un Preolímpico. Y creo que es más difícil de lo que la gente se piensa. Tenemos que enfocarlo como un campeonato más, pero en el que hay que ganar, sin red, cuatro partidos para estar en París.

**P.** El miércoles fue el acto de homenaje a Claver. Chacho, Marc Gasol, Rudy... Muchas retiradas a tu alrededor.

**R.** Este año ha sido nostálgico, muy emotivo. Claver, Chacho... A Rudy le queda lo que le queda. Marc ya se retiró. Es ley de vida. El deportista de profesional tiene fecha de caducidad. He podido estar en sus despedidas...

**P.** Pero su temporada ha sido incluso mejor que las anteriores.

**R.** Mi cuerpo ha respondido mejor este año. El anterior me costó un poco más a nivel físico, tuve varios parones



ALBERTO NEVADO / FEB

por temas musculares y me costó arrancar. Este año las lesiones me han respetado, me he encontrado bien.

R. ¿Ha variado las rutinas con los años? R. No he cambiado gran cosa. Está claro que conforme vas cumpliendo años tienes que adaptar tu cuerpo. Cuando tenía 23 no cuidaba la alimentación ni tanto mi cuerpo. No estiraba antes y después de entrenar, no me metía en el agua fría. Ahora todo eso lo he implementado.Lo miras con lupa.

**P.** Doncic domina la NBA y presume de que fue de vosotros de quien aprendió la mentalidad ganadora.

**R.** Menudo orgullo. Que le hayamos podido ayudar en algo... Pero aprendía solo. Luka es un adelantado a su tiempo. Si no es el mejor jugador del mundo ya, está entre los tres primeros. Sin

duda. Da gusto verle jugar, cómo controla todo lo que pasa en una cancha. Que se siga acordando de nosotros que humildemente intentamos que sus primeros pasos fueran lo más sencillos posibles en el Madrid...

P.¿Se han citado para Lille (España y Eslovenia, si logran billete, compartirían grupo en los Juegos)?

R. Aún no hemos hablado de los Jue-

gos. Ellos y nosotros tenemos semifinales complicadas. Eslovenia en Grecia contra Grecia...

P. ¿A quién le darías la última bola?
R. ¡A Llull, pues claro! No se la daría nadie, me la quedaría yo. Me encuentro cómodo en este tipo de situaciones en las que hay que saber convivir también con el error. Puede pasar que esa última canasta no entre o que la última decisión no sea la correcta. Y tu equipo pierde. Hay que estar preparado para ello, no tener miedo. Fe, seguridad en mí mismo, incluso algo de inconsciencia. Y obviamente la confianza de tus compañeros y del cuerpo técnico.
P. ¿Con Lorenzo Brown en el equipo la vida es más sencilla?

**R.** Había coincidido poco con él, antes de lesionarme en el Europeo, en entrenamientos y en un par de amistosos. Es un lujo, un jugador diferencial, con muchísimo talento. Lee el juego muy

«Con el paso del tiempo le daremos mucho más valor a todo lo conseguido con la selección»

«Ayudábamos a Doncic. Pero él aprendía solo. Si no es ya el mejor del mundo...»

bien. Nos da frescura en ataque y el saber estar de su experiencia. En este tipo de torneos es muy importante.

**P.** Ayer renovó Tavares por el Madrid.

Antes Hezonja, Mateo... ¿Lo suyo? **R.** Imagino que mi renovación llegará pronto. No lo sé, siguen hablando. Han anunciado lo de Mario, Edy, Chus, el fichaje de Andrés [Feliz]... Es normal que vayan por orden de importancia. **P.** ¿Perdón?

**R.** Ellos son jugadores muy importantes para nosotros. Mi deseo obviamente es seguir. En ello estamos. Si no siguiera en el Madrid por algún motivo, no seguiría jugando al baloncesto.

**P.** El próximo verano le tocará ser también capitán de la selección.

**R.** Veremos también. Porque cuando vas cumpliendo años.... Siempre he estado a disposición del seleccionador.

**EL MUNDO.** Sábado, 6 de julio 2024

# **DEPORTES**



Alcaraz, ayer, ante Tiafoe, en octavos de Wimbledon. AFP

# Alcaraz es inmortal

**TENIS.** Sobrevive en Wimbledon a un Tiafoe espléndido y vuelve a vencer en el quinto set para meterse en octavos

#### JAVIER SÁNCHEZ

Hay veces en las que Carlos Alcaraz batalla contra su propia mente. La complacencia le ataca, se entrega al espectáculo, incluso llega a distraerse. Ocurre en los partidos plácidos, en las primeras rondas, cuando su tenis es mucho mejor que el tenis del rival. Pero cuando las victorias le exigen al máximo es infalible. Hasta 13 veces en su vida ha disputado un quinto set en un Grand Slam y ha ganado en 12 de ellas, una esta-

dística bárbara. La última ocasión fue ayer en tercera ronda de Wimbledon ante Frances Tiafoe, donde ganó por 5-7, 6-2, 4-6, 7-6(2) y 6-2 en casi cuatro horas de tensión.

¿Podrá Alcaraz acercarse a los 24 grandes de Novak Djokovic, a los 22 de Rafa Nadal o a los 20 de Roger Federer? El debate es osado y el listón está en los cielos, alto, altísimo, pero a sus 21 años se puede sostener que lo logrará con su carácter como argumento. Para tumbar a Alcaraz en

una plaza histórica, en Melbourne, París, Londres o Nueva York no sólo hay que jugar mejor, también hay que hacerlo rápido, en tres sets, porque en el desenlace es letal.

Tiafoe, de hecho, hizo este viernes casi todo lo que tenía que hacer. Talento generacional con una biografía hollywoodiense—su padre era responsable de mantenimiento del club de tenis de Maryland, en Estados Unidos, y él aprendía viendo las clases delos niños ricos—, llevaba un año para el olvido, con más derrotas que victorias, y de repente, ¡tachán! Ante Alcaraz se convirtió en un virtuoso. Con su más fuerte saque, su derecha enroscada y mucha capacidad para subir a la red, sorprendió con un resto hasta ahora escondido.

Alcaraz apareció en la pista central del All England Club pensando que el desafío era romperle el servicio a Tiafoe y descubrió que, en realidad, lo más difícil sería mantener el suyo propio. En el cómputo total del encuentro, el estadounidense gozó de más bolas de break que Alcaraz -10 contra ocho- y eso que el último set ya estaba deshecho.

El triunfo se decantó en el tie-break del cuatro periodo. Hasta ese momento, el español había sido dominado en los intercambios e incluso había sentido cierta desesperanza. Las cosas nole salían, lamentaba en las conversaciones ante su equipo. Había vencido en el segundo set, aprovechando la alegría de Tiafoe por su remontada en el primero, pero en el tercero estuvo muy perdido. Sólo le quedaba trabajar, aguantar, sufrir. Ylo hizo. En el cuarto set no concedió opciones de rotura y en la muerte súbita desplegó su mejor juego.

Demoledor en el saque, jugó como quiso con los nervios de Tiafoe y lo puso a bailar por toda la pista. El estadounidense, ahora número 29 del ranking mundial, lamentó la oportunidad perdida y en el quinto set sólo pudo empezar a encajar la eliminación. Como le ocurrió dos años atrás en las semifinales del US Open, había llevado a Alcaraz al borde del abismo, pero finalmente había caído él.

«¿Cómo va España?», preguntó Alcaraz al acabar el encuentro que le impidió ver la primera parte de los cuartos de la Eurocopa contra Alemania. Había pedido a la organización de Wimbledon que le colocaran en el primer turno para poder seguir el fútbol, pero la dilatación de su partido le arrebató ese placer. Igualmente recogió rápido sus raquetas y corrió al vestuario para enchufarse al móvil.

«Hoy ante Frances he tenido muchos problemas, muchos. Siempre es un gran desafío jugar contra él, se merece estar entre los mejores y luchar por los títulos grandes. He tenido que ir adaptando mi juego para encontrar soluciones, para ponerle en problemas. En los tie-breaks siempre intento ser más agresivo, jugármelas todas, eso he hecho en el cuarto set y ha salido bien», analizaba el número tres del mundo, que se enfrentará mañana en octavos al vencedor del partido entre Ugo Humbert y Brandon Nakashima que se tuvo que suspender por la lluvia cuando el francés podía sentenciar en el cuarto set.

# Remco pega más fuerte

# **TENIS.** Evenepoel vence en la primera crono y recorta 12 segundos a Pogacar

#### **TOUR DE FRANCIA 2024** 7ªet.: Georges-Gervey C. 25,3km. 1. R. Evenepoel (BEL/SOU) a 0 12 2. T. Pogacar (ESL/UAE) 3. P. Roglic (ESI/BOR) a 0.34 15. J. Ayuso (ESP/UAE) 1. T. Pogacar (ESL/UAE) 27:16.23 2. R. Evenepoel (BEL/SOU) a 0.33 3. J. Vingegaard (DAN/VIS) a 1.15 4. J. Ayuso (ESP/UAE) a 2.16 Hoy: Semu en Auxois-C- Eglises 183 km.

#### **CARLOS TORO**

Por orden de llegada, por grado de apropiación y cercanía a la amorosa victoria, en la cumbre del ciclismo mundial, Remco Evenepoel, Tadej Pogacar, Primoz Roglic y Jonas Vingegaard se enzarzaron en la disputa de una contrarreloj primorosa en su interés, su intensidad y su emoción. No tanto en su trascendencia estricta, porque las diferencias, en 25.3 kms., no podían ser grandes entre ellos.

Pero, en lo escueto de su lenguaje cronométrico, el resultado

certificó que, a expensas de que la carretera y sus azares se pronuncien más adelante de modo diferente, hay cuatro hombres para tres puestos de un podio aún sin determinar. Cuatro hombres a los que, realmente, sólo les mueve el afán de ocupar su cima, aunque Pogacar, en el conjunto de posibilidades teóricas, parece el destinado para ello.

La primera gran referencia la estableció Kévin Vauquelin al bajar de los 30 minutos (29:44). Lo dejó atrás por 76 centésimas Victor Campenaerts. Quienes salieron después no rebajaron ese tiempo hasta que los "Fab Four" entraron en liza. Desde el primer momento, y en los tres puntos intermedios,

situados en los kms. 8,6; 14,4 y 19,9, Evenepoel, Pogacar y Vingegaard realizaban los mejores tiempos. Bueno, en el tercero, Roglic se adelantó a Vingegaard y ese cambio dictaminó la clasificación final. En su primer Tour, Evenepoel (28:52)

fue el único que, a 52,6 kms. por hora, bajó de los 29 minutos. Pogacar (a 12"), Roglic (a 34") y Vingegaard (a 37") bajaron de los 29:30. Las espadas están en todo lo alto. Remco aspira a lo máximo, pero debe pasar la reválida de los grandes puertos. Pogacar permanece como máximo favorito y no admite más dudas que, tras el Giro, pueda acusar la tercera semana. Vingegaard parece, a medida que acumula kilómetros, ir adquiriendo la forma que le permita enfrentarse a Pogacar y, quizás, a Evenepoel. En cuanto a Roglic, es la solidez personificada, y descartarlo en el vértice de la baraja sería un atrevimiento.

La modalidad de contrarreloj es paradójica. Los corredores actúan por separado. Pero, en la ausencia de acompañantes o intermediarios, se enfrentan directamente. A distancia, pero unidos, defendiendo cada uno su suerte, por un cronómetro neutral, objetivo, insobornable. Justo. Juan Ayuso (decimoquinto, a 1:18) y Carlos Rodríguez (decimoséptimo, a 1:27) no nos dejaron satisfechos. Conservan, sin embargo, en la general, sus

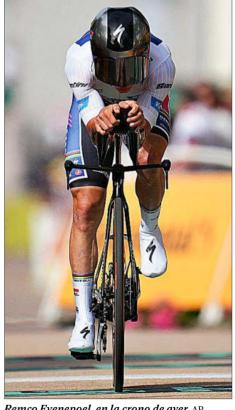

Remco Evenepoel, en la crono de ayer. AP

puestos en el Top-10. Ayuso es quinto, a 2:16. Rodríguez, séptimo, a 2:31. Tal como están las cosas, no ofrecen quejas. Ayuso, por otra parte, tiene por delante una doble tarea: mantener el tipo y echar una mano a Pogacar.



# PAPEL | **EN PORTADA**

Por **Israel Zaballa** (Madrid) Fotografía de **Sergio Enríquez-Nistal** 

tro verano más, volvemos a achicharrarnos las farolas de las ciudades se derriten como helados de metal, el asfalto se convierte en papilla incandescente bajo nuestros pies y cualquier trozo urbano de sombra se cotiza a precio de oasis en el desierto. En cierto modo ya

estamos hechos a todo eso, pero no siempre fue así: la ola de calor que golpeó al sur de Europa en 2003 fue la que encendió todas las alarmas. Aquel abrasador tsunami nos dio el ardiente bofetón que nos hizo despertar y tomar conciencia del peligro.

«En la tele se veían imágenes que luego solo se han vuelto a ver en la pandemia cadáveres en cámaras frigoríficas habilitadas en el exterior de los sanatorios. Se produjo un exceso de 70.000 muertes en Europa, de ellas 14.000 en Francia y unas 6.600 en España. Eso conllevó una movilización», explica el físico Julio Díaz, profesor de investigación y codirector de la Unidad de Referencia en Cambio Climático, Salud y Medio Ambiente del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

Díaz recuerda bien aquel año porque él fue uno de los primeros científicos *reclutados* para dar la batalla al bochorno. En Francia la crisis se llevó por delante al director general de Salud Pública y, en nuestro país, la ministra de Sanidad Ana Pastor reaccionó llamando a los pocos que por entonces estudiaban el tema. «Éramos solo dos personas en España, dos grupos de investigación», concreta el profesor.

«Nos encargó preparar un plan preventivo para el 2004, partíamos de la nada y fue algo muy complicado», rememora. Reunieron las pocas evidencias disponibles en aquella época y constataron que en Madrid, Barcelona y Sevilla, tres ciudades que ya venían analizando, la mortalidad se disparaba a partir del percentil 95 de la serie de temperaturas máximas. Y, utilizando ese umbral como punto de referencia para las alertas, consiguieron armar el primer plan de prevención. Desde el principio, los investigadores intuyeron que en la mortalidad, además de la temperatura, también podían estar influyendo aspectos como el nivel de renta, el grado de envejecimiento o la calidad del sistema sanitario de una determinada zona. «Todas esas cosas no aparecían reflejadas al meter el percentil meteorológico fijo, pero es lo que había y con eso tiramos hacia adelante. Cuando hablamos con la ministra, le dijimos 'Oye, esto hay que mirarlo en el futuro'».

Participó en la creación del primer plan contra las olas de calor en 2004: "Sólo dos personas estudiábamos ese tema"

"Si en España no nos adaptamos al cambio climático, en vez de morir 2.000 personas al año por calor, serán 12.000"

Y eso es precisamente lo que hicieron perseverar, seguir investigando. Descubrieron que la temperatura máxima asociada a más mortalidad variaba según la provincia: en una podía corresponderse al percentil 91 y en otra al 97. Así que volvieron a llamar a la puerta de las autoridades: «Empezamos a dar un poco la turra con que los umbrales había que adaptarlos. Y se cambiaron en 2014, ese año logramos que Sanidad pusiera umbrales provinciales basados en el incremento de mortalidad y no en la temperatura exclusivamente». El sistema, creado en 2004 y perfeccionado en 2014, se

ha terminado de afinar en 2024. «En lugar de una temperatura provincial, a partir de ahora se darán temperaturas por regiones isoclimáticas. Por ejemplo, en Madrid, una para la Sierra, otra para el sur y otra para el centro». Implica pasar de 52 temperaturas de alerta —una por provincia— a 182 umbrales diferentes de ola de calor y se dispondrá de 1.100 observatorios meteorológicos.

- ¿Está nuestro país a la vanguardia en este tema?
- Sí, lo estamos. Y te lo digo con mucho orgullo, nos lo hemos currado mucho en el Instituto de Salud Carlos III. Ha sido un gran esfuerzo a nivel de cálculo y ahora el reto será implementarlo, porque la AEMET dará la predicción de los 1.100 observatorios a uno, dos o tres días.

En paralelo a estos avances, la sociedad también ha ido asimilando la amenaza que representan las altas temperaturas. Es como si todos hubiéramos ido a la escuela de calor que popularizó Radio Futura y adquirido a nivel colectivo un tipo de educación que nos vuelve más conscientes del tórrido peligro. Lo que se llama «la cultura del calor».

«La cultura del calor nos indica que como sociedad ya hemos asumido que las altas temperaturas pueden matar, sobre todo a las personas más vulnerables», afirma Díaz. Incluso los ancianos, que antes se ponían el jersey en pleno agosto, han tomado nota: «A mi padre jamás le vi en pantalón corto. Y ahora los mayores cuando salen de paseo llevan sus bermudas, su gorra o una botella de agua. Eso hace 20 años no era tan frecuente verlo y ahora sí».

Esa toma general de conciencia ha sido vital para reducir el impacto de las olas de calor, como explica este profesor del ISCIII. «Por cada grado en que se supera la temperatura umbral, antes del 2004 aumentaba la mortalidad un 14% y ahora estamos en torno al 3%. O sea, que ha bajado muchísimo».

El problema, como apunta Díaz, es que el mercurio de los termómetros sigue disparándose. Sube, sube y vuelve a subir. Por eso, en términos absolutos, el volumen de muertes sigue siendo enorme. Hace solo dos veranos, como aporta el entrevistado, «hubo un exceso de muertes de 20.000 personas y de ellas 4.600 se atribuyeron a las altas temperaturas».

«¿Por qué pasa eso pese a esta cultura del calor? Pues porque en 2022 batimos el record de temperatura y en 2023 nos quedamos cerca. O sea, si cada vez hace más calor, el impacto cada vez es mayor aunque el riesgo atribuible, es decir, lo que mata cada grado, sea menor. Pero claro, como hay muchos grados de más...», dice el científico. Es como si progresáramos en salto con pértiga centímetro a centímetro, pero nos subieran el listón metro a metro.

Además, las olas de calor no impactan a todos igual. Es sabido que afectan más a personas con patologías previas, sobre todo de tipo respiratorio, cardiovascular,

neurológico o renal. Pero también son más mortíferas en los barrios pobres. Deja constancia de ello un dicho propio de la epidemiologia «el código postal mata más que el código genético».

«Sí, es verdad», confirma Díaz refiriéndose a las conclusiones de un estudio donde analizaron 17 distritos de Madrid. «Donde más muertes había era en los distritos pobres, como en Vallecas, Tetuán o Carabanchel. Y en los más ricos, como en Aravaca, no había muertes atribuibles al calor».

Fue la constatación científica de algo que todos intuimos cuando vemos temperaturas

por encima de 40°C. No es lo mismo meternos en un espacioso chalet con piscina que en un cuartucho con la persiana bajada. Unos tienen aire acondicionado y otros se conforman con abanicos.

Además, como comparte Díaz, la calidad de la construcción influye mucho. Algo que se puso de manifiesto durante la salvaje ola de calor de 2003, la que generó la crisis de Estado en Francia. «En París, donde más personas murieron fue en los áticos, los típicos de latón, metálicos. Sobre todo, en los que miraban al oeste, por donde se pone el sol. Por eso,

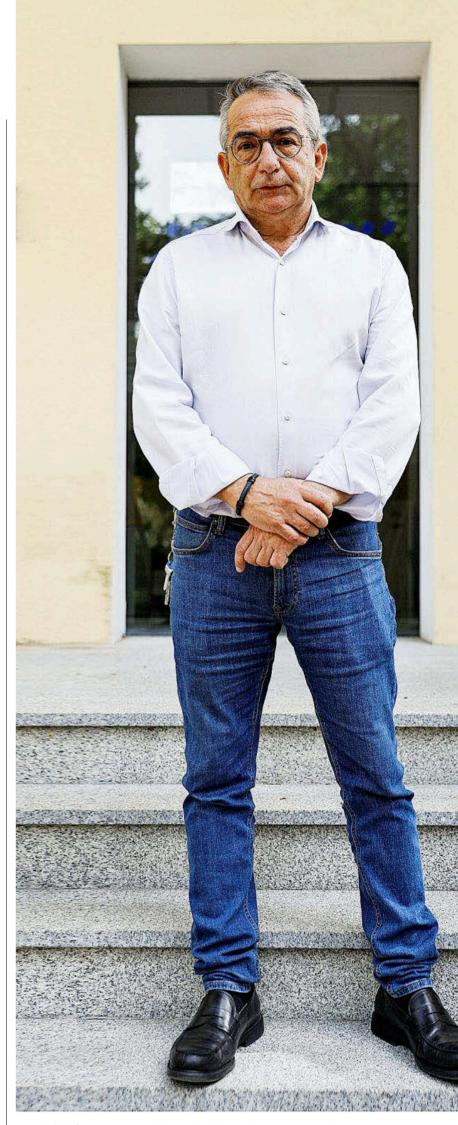

Julio Díaz, científico experto en clima, posa en la sede del Instituto Salud Carlos III. ahora están pintándolos de blanco y poniendo plantas en los tejados».

De eso sabemos bastante en España. Nuestros pueblecitos blancos, además de fotogénicos, también son un fantástico remedio para el calor . «Hace unos años leí que en Los Ángeles estaban gastándose una fortuna en pintar el suelo de blanco. Pues ese sentido común llevamos aplicándolo aquí desde hace siglos: casas encaladas para que el albedo sea mayor y no

# **SALUD** PAPEL

absorban radiación, calles estrechas para que circule el viento...». Y, congratúlese usted si es aficionado a la clásica cabezadita *made in Spain* tras la paellita y el melón: «La siesta es una habituación al calor».

Como argumenta Díaz, nuestras costumbres nos sirven de escudo. Pero aun así, quizá nos falte tiempo para adaptarnos del todo. Advierte que el verdadero reto lo plantea la inédita velocidad con que suben las temperaturas. «A ti no te mata una bala, te mata esa bala a 1.000 kmh. Y aquí lo malo no es la subida de temperaturas, sino el ritmo al que se produce esa subida».

– ¿Y qué podemos hacer?

– Utilizar la inteligencia para vivir sin estar sometidos a esas altas temperaturas. Como especie podemos crear casas frescas, ponernos aire acondicionado. Podemos proteger a nuestros mayores con planes específicos y reforzar nuestro sistema sanitario. Eso es la adaptación, las artimañas que empleamos para aguantar el ritmo.

Al ingenio humano le espera una maratón, porque la batalla contra el calor promete ser larga. «Tenemos que mantener el ritmo durante 100 años, porque la

AEMET ya nos ha dicho que de aquí al 2100 la temperatura subirá a un ritmo de 0,66 grados por década y nosotros, de seguir así, nos estamos adaptando a 0,6. Es decir, vamos ligeramente por debajo».

Para explicarlo pone el ejemplo de

la liebre y el galgo. Si la liebre es nuestra capacidad de adaptación y el galgo el ritmo al que suben las temperaturas por el cambio climático, más nos vale correr un poco más rápido que el perro.

Y en esta carrera, no todas las regiones españolas lo estarían haciendo igual de acuerdo a los datos que maneja Díaz. Córdoba o Girona son ejemplos adaptación a buen ritmo, mientras que otras provincias, como Ciudad Real o Valladolid, parecen perder terreno es como si hubiera una España de varias velocidades en lo que respecta a la adaptación al calor.

– ¿De qué depende eso?

– De si la zona es rural o urbana, del nivel de riqueza, de la calidad de las construcciones, del sistema sanitario, del número de médicos... Saber qué factores inciden nos ayuda a tenerlos en cuenta con el objetivo de que la adaptación sea lo más homogénea posible. Porque si no hay adaptación, en vez de morir 1.300 o 2.000 personas al año, van a morir 12.000 por el calor. ¡12.000! Lo tenemos publicado.

¿Lo quiere usted más claro? Pues quédese con esta idea tal y como la expresa Díaz: «Hay una tontería que decimos nosotros, pero que esconde esta filosofía y es la frase 'O te aclimatas o te 'aclimueres' ».

¿Qué opciones tenemos para sobrevivir al cambio climático? Este físico del ISCIII afirma que, básicamente, tres. «La primera, mitigación. O sea, emitir menos CO2 y gases de efecto invernadero a la atmósfera y ahí lo estamos haciendo regulinchi. ¿Qué nos queda? Adaptación y gestión del riesgo».

En la tarea que implican estas dos últimas *patas*, el trabajo de Julio Díaz sigue aportando aprendizajes fundamentales. «Por ejemplo –dice él– que en una ola de calor hay veces que mata más la contaminación atmosférica que la propia temperatura. En España, o entra polvo del Sahara y se dispara el material particulado o el NO2, o hay un bloqueo anticiclónico que convierte esto en una caldera y se dispara el ozono».

«¿A dónde nos lleva esto? A qué nuestros planes deben ser integradores», concluye. «Antes te he comentado que en 2022 hubo un exceso de 20.000 muertes, pero que atribuidas directamente al calor fueron 4.600. ¿Qué mató a las otras 15.400 Pues cosas que no has considerado en la ecuación. ¿Has

# "El código postal mata más que el código genético: donde hay más muertes es en los barrios pobres"

# "A mi padre jamás le vi en pantalón corto y ahora los mayores salen con gorra, bermudas y botella de agua"

considerado las partículas materiales? No. ¿El NO2? No. ¿El ozono? No. ¿Las enfermedades transmitidas por alimentos? No. ¿La sequía? No. Pues todo eso produce muertes y todo se da a la vez en una ola de

En cierto modo es como si cada ola de calor nos pusiera delante un rompecabezas que debemos resolver –a contrarreloj– para sobrevivir. Cada pieza del puzle importa, la renta per cápita y los hospitales, los alimentos o el agua, el número de médicos o la contaminación: «El cóctel que hay ahí es brutal, y si nos centramos solo en las temperaturas estaríamos resolviendo el problema entre regular y yo te diría que mal, ¿no?».

Por suerte, personas como Julio Díaz, seguirán investigando, educando y concienciando para darle otra vuelta de tuerca, y después otra más, a nuestra capacidad de adaptación. «Los físicos decimos: ¿Qué sucede si aplicas una fuerza irresistible a un obstáculo inamovible? Pues yo creo que aquí pasa lo mismo, las instituciones son inamovibles, les cuesta tomar decisiones... Y ahí tiene que ir la ciencia a empujar, empujar y empujar».

Recipiente de los polvos de talco Johnson's Baby de la multinacional americana. EFE

# LA OMS SEÑALA EL TALCO COMO "PROBABLEMENTE CANCERÍGENO" EN HUMANOS

Prevención. El organismo cita certezas en animales y test de laboratorio, pero reconoce que la evidencia disponible de su daño a las personas es "limitada"

Por C. G. Lucio

l talco fue clasificado ayer como «probablemente cancerígeno» por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIRC/IARC), dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que también ha clasificado como cancerígeno el acrilonitrilo, un compuesto utilizado en la producción de polímeros. En un comunicado, la IARC ha señalado que tras revisar a fondo la literatura científica existente, ha tomado la decisión de clasificar el talco, un mineral natural extraído en muchas regiones del mundo, como probablemente carcinógeno para los seres humanos (Grupo 2A) «basándose en una combinación de pruebas limitadas de cáncer en humanos (para el cáncer de ovario), pruebas suficientes de cáncer en animales de experimentación y

pruebas mecanísticas sólidas de que el talco presenta características clave de carcinógenos en células primarias humanas y sistemas experimentales».

El grupo 2A ocupa el segundo puesto en la escala que utiliza el organismo de la OMS para indicar los niveles de certeza que tiene de que una determinada sustancia o hábito puede causar cáncer: es decir mide la solidez de la evidencia científica disponible. En la misma categoría se encuentran el consumo de carne roja o trabajar a turnos. En todos ellos la evidencia de su impacto en humanos es limitada. En ese sentido, la IARC señala que hay numerosos estudios que han mostrado de forma consistente un

incremento en la incidencia de cáncer de ovario en personas que han manifestado el uso frecuente de polvos de talco en la zona genital. Sin embargo, según señala la agencia, en muchos de esos estudios no puede descartarse la contaminación del talco por asbesto, un producto similar al amianto y clasificado como cancerígeno. Además tampoco pueden descartarse sesgos en los datos empleados en los estudios epidemiológicos. Por todo ello, remarcan, «no se ha podido establecer por completo» una relación causal entre el talco y el cáncer.

«La agencia IARC que depende de la OMS ha clasificado el talco como un agente probablemente carcinogénico, es decir que es posible que la exposición produzca cáncer. Esta clasificación del talco se basa en que los estudios existentes sugieren, aunque no con la suficiente solidez, que el talco podría inducir un mayor riesgo de cáncer y, particularmente, de cáncer de ovario. Eso no significa que, porque alguien se hava puesto talco alguna vez o incluso que por que lo use con cierta regularidad, este claramente en riesgo, ya que el riesgo de generar un cáncer va a depender de dosis de exposición, tiempo y forma de contacto con el talco», recuerda, en declaraciones a SMC España, Alejandro Pérez Fidalgo, médico del Servicio de Oncología del Hospital Clínico de Valencia e investigador del INCLIVA Biomedical Research Institute.

Los estudios que sustentan esta clasificación «tienen muchos sesgos, es decir, ciertos factores de confusión que nos impiden apreciar o predecir con total solidez la relación del uso del talco o la exposición al mismo con el cáncer», señala el investigador, quien subraya que «en animales sí que se ha visto que el talco tiene propiedades de producir tumores malignos, pero esta exposición al animal es experimental y no siempre reproduce lo que ocurre en las personas. No obstante, prueba la capacidad del talco de inducir tumores en entornos de laboratorio».

La sospecha sobre la relación del talco con el cáncer viene de lejos. En 2022, la farmacéutica Johnson & Johnson (J&J) anunció la retirada del mercado mun-

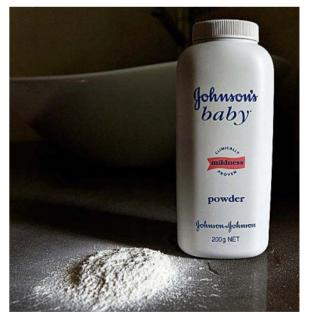

dial de su polvo de talco después de recibir miles de demandas en EEUU por posible relación con el cáncer de ovario, si bien la compañía siguió manteniendo en todo momento su postura sobre la completa seguridad del producto. En 2017, un tribunal de Los Ángeles (California, EEUU) condenó a la empresa farmacéutica a pagar un total de 417 millones de dólares (unos 353 millones de euros) a una mujer que sufrió cáncer de ovario tras utilizar durante años productos de polvo de talco para su higiene íntima.

# PAPEL CULTURA

# CARLOS TORO "ME COMPARO CON LOS MAESTROS Y SALGO CON LA CABEZA ALTA"

Música. El escritor de canciones más prolífico del pop español debuta como cantante a los 78 años con 'Nunca es tarde', una colección de canciones hechas para desnudar su alma

Por Luis Alemany (Madrid). Fotografía de Bernardo Díaz

arlos Toro lleva toda la vida por aquí pero sigue pareciendo un personaje insólito: es el escritor más prolífico de la música popular española y, probablemente, el más exitoso. Escribió la canción de los dibujos animados japoneses Campeones, escribió Desesperada para Marta Sánchez, escribió Mamá quiero ser artista para Concha Velasco, escribió Resistiré para el Dúo Dinámico... A su firma se le atribuyen 1.300 temas y 300 adaptaciones. Ha escrito en prensa durante casi 40 a ños y sigue en la tarea en las páginas de EL MUNDO desde su fundación, enfocado estos días en el seguimiento del Tour de Francia. También ahora, a los 77 años, le ha dado otro giro a su carrera. Nunca es tarde es el primer disco que Carlos Toro canta, graba y publica con su voz y su nombre.

«Este disco era una antigua aspiración mía por completar el círculo de mi carrera y, sobre todo, algo que alguna gente a mi alrededor pensaba que tenía que ocurrir», cuenta Toro. «Hay canciones de desamor y acusatorias, canciones en las que soy duro, canciones en las que me muestro herido... En una canción me dirijo a una mujer que pasó por una enfermedad grave y le digo que está tan guapa como siempre. Hay medios tiempos y hay baladas, creo que hay un sentido del equilibrio, entre todas las canciones. Son temas que he ido guardando con el tiempo, que escribí para mí igual que escribo poesía pero no espero publicarla.

Eran canciones en las que sentía que desnudaba mi alma un poco más... Con el tiempo, tuve curiosidad por vestir esas canciones, me preguntaba cómo sonarían con unos arreglos. Nada extravagante, algo clásico, guitarras eléctricas y acústicas, bajos, baterías... Creo que el conjunto tiene todo lo que se puede pedir a un disco. Hay melodías, hay buenos arreglos y buenas letras. Y hay un estribillo, el de *Las calles de Gijón*, que es como un tiro. Es una de esas canciones que entran».

Y entonces, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Hasta el punto de ser un autor clave en la historia de la música en español y, a la vez, un debutante? «Yo tuve un tío que cantaba flamenco y otro que cantaba ópera, de modo que en casa de mis padres estaban las dos músicas», cuenta Toro. «El flamenco que se escuchaba entonces era un poco distinto al que se ha escuchado después, era el flamenco de antes de Camarón, más puro. Valderrama, Marchena, Niño de la Huerta... En la calle estaba el mundo del bolero y de la copla. No lo desdeño, me gusta, me sé cualquier letra que me pregunte. Y luego estaba la influencia de mi padre, que vivió en Francia, fue bilingüe y me enseñó francés. Eso me llevó a los cantantes franceses de la generación de Édith Piaf. Después, empecé a escuchar mucho pop francés, mucha Françoise Hardy y mucho Johnny Hallyday, a la vez que descubría la música en inglés que empezaba a entrar en España. El fenómeno teenager, el country, Ricky Nelson, Elvis Presley... Era una esponja para la música, lo he sido siempre. Juan Pardo es de



1942; yo nací en 1946. El primer disco de Los Brincos, *Flamenco*, me pilló con 17 años, trabajando en una agencia de viajes. Me acuerdo que en ese momento yo ya sabía que quería dedicarme a esto».

«Dedicarme a esto» significaba cantar, subir a los escenarios, ser, quizá, una estrella. «Canté. Di conciertos y no llegué a ser famoso pero hubo un momento en el que empezaba a ser conocido. Firmé con RCA pero apostaron por Luis Eduardo Aute cuando podía ser mi momento y luego las cosas no salieron. Después, Aute fue un magnífico cantautor, por supuesto... Una compañía que iba a apostar por mí quebró. En otra, cambiaron de directivo y al sustituto le debí de

"No era famoso pero empezaba a ser conocido. Firmé con RCA pero apostaron por Luis EduardoAute"

"Con 20 años me sentía muy seguro de mí mismo, ¡más que ahora!". Tenía una temeridad que hoy me asombra"

transmitir dudas... También pasaron cosas que aún hoy no me explico muy bien y que en su momento me parecieron muy importantes pero que ahora puedo aceptar. Empezaron a encargarme que escribiese canciones. Al principio eran las versiones en español de éxitos originales en otros idiomas. Seguí y me

convertí en un autor, en vez de en un cantautor como yo esperaba. Pero eso ha tenido sus ventajas. La vida del cantante está sujeta a modas, está demasiado sometida a los focos. Se está a la intemperie de los caprichos del público. Un día, se cansan de ti. Para los autores es más fácil tener una carrera larga».

¿Se sentía seguro de sí mismo en aquellos años de la conquista? ¿Le gustaba su voz? ¿Era guapo? «Creo que sí que era guapo. Bueno, no lo creo, lo tengo más o menos claro. No le gustaba a todo el mundo, tenía mis complejos como cualquiera, pero no puedo quejarme ni decir que mi presencia fuese en contra de mi carrera. Le va a hacer gracia pero yo me comparaba con los grandes. Sabía que no estaba a su altura pero también sabía que no era un zopenco, que tenía algunas aptitudes. Hacía buenos temas, no tenía mala voz, tenía buen aspecto... Lo sabía pero lo veía con distancia porque sabía que la vanidad es suicida. Cuando subía al escenario con 20 años me sentía muy seguro de mí mismo. ¡Más seguro que ahora! Tenía una temeridad que hoy me asombra.

# **CULTURA** PAPEL



Hoy me da terror pensar en que se me caiga la púa de la guitarra en medio de una canción. Se supone que la edad nos da seguridad en nosotros mismos. En la música ocurre todo lo contrario».

«Yo me veo, fundamentalmente, como un letrista», continúa Toro. «Como letrista para otros cantantes me siento muy seguro. De nuevo, pruebo a compararme con los maestros y pienso que los admiro mucho pero también sé que puedo salir con la cabeza alta de la comparación. Soy un buen letrista y un músico limitado. Tengo una voz grave, agradable, capaz de defender bien un tipo de canciones. En días de inspiración también puedo componer buenas melodías».

«És difícil para mí decir en qué consiste mi talento, saber si hay un estilo reconocible», termina Toro. «Hay giros que sé que son míos y que también uso en el periodismo. Tiendo a la paradoja y amo la riqueza del lenguaje. Me obsesionan las palabras, siento como si viviera persiguiéndolas pero que siempre llevan ventaja». Nunca es tarde es una manera de atrapar esas palabras, de detener la persecución por un momento.

# EL ESCRITOR DE LA TRAGEDIA CLIMÁTICA DE LA INDIA

Literatura. Amitav Ghosh ha hecho del cambio climático su gran tema a partir de una visita a los manglares que protegieron durante siglos a Calcuta, pero que hoy han colapsado

Por **Alessandra Muglia** (Corriere della Sera)

as elecciones de la primavera de 2024 han sido calificadas como las más importantes en la historia moderna de la India porque estaba en juego la democracia misma. La polarización religiosa impulsada por el partido gobernante, el BJP, había llevado al sistema a su límite. Y Amitav Ghosh, uno de los escritores más famosos del subcontinente, autor de bestsellers como El palacio de cristal y Mar de amapolas, se sumó al llamamiento de otros intelectuales por el fin de la política de odio utilizada para dividir al país y crear miedo. Ghosh, como muchos colegas suyos, llamó a votar por una India diferente. Y en parte funcionó: el primer ministro nacionalista, Narendra Modi, ganó las elecciones y pudo empezar su tercer mandato, pero su mayoría salió debilitada.

Ghosh, aliviado, habla ahora del «peligro esquivado» por su país, pero lo hace con un regusto agridulce. En el gran maratón electoral indio, el cambio
climático ha estado ausente de los debates. A pesar
de las evidencias: 640 millones de votantes indios
(dos veces y media el censo de los 27 países de la
Unión Europea unidos) sufrieron temperaturas
superiores a los 45 grados durante su ciclo electoral.
La ola de calor se cobró más de 30 vidas sólo entre
los miembros de las mesas electorales. Y hubo
declaración de zona catastrófica en varios estados
debido al ciclón Remal.

Sin embargo, el desastre medioambiental apenas merece menciones vagas en los programas de los dos partidos políticos principales, en el de Modi y en

# "Ningún país en el mundo se enfrenta a una situación más terrible que la India en cuanto al clima y sus impactos"

la coalición liderada por Rahul Gandhi. «No hay ningún país en el mundo que se enfrente a una situación más terrible que la India, no sólo en lo que afecta al clima sino también a todo tipo de impactos ambientales», dice Ghosh. Su interpretación es que la política climática no entrará en la agenda política de su país mientras tenga en contra los poderosos *lobbies* industriales, cuyos intereses se perciben como los intereses de la nación. La preocupación de la gente no es el clima, sino la inflación y el desempleo, sobre todo.

Ghosh está en Virginia, en Estados Unidos, y prefiere no insistir mucho en el análisis político: «He estado fuera durante meses. Las elecciones indias son un proceso complicado, hay que estar en el terreno para poder hacer análisis precisos». Su preocupación es menos coyuntural porque se dirige a ese «negacionismo colectivo frente al colapso climá-

tico» que, en su opinión, es también una crisis cultural: hasta los escritores se sienten incómodos al describir el desastre inminente en sus novelas.

Para Ghosh, todo empezó hace más de 20 años, en un viaje a Sundarbans, el bosque de manglares más grande del mundo. Un manglar es un ecosistema basado en un tipo de flora muy resistente a las aguas marinas que funciona como barrera natural contra los ciclones y las tempesatadas marinas. Sundarbans protegía Bengala Occidental, la tierra de Ghosh y el escenario de sus libros. «Fui allí para hacer algunas investigaciones para mi novela Lamarea hambrienta. Fue el bosque de Sundarbans lo que me abrió los ojos al cambio climático».

El deterioro de ese ecosistema, explica, tiene ya consecuencias terribles. El mar ha subido de nivel, la fauna se ha empobrecido, las mareas se han vuelto cada vez más destructivas y Calcuta, a 60 kilómetros del océano, «se ha convertido en una ciudad vulnerable. No solo Calcuta. Toda Bengala está amenazada ante la furia devastadora de los ciclones. La degradación de la costa, la mayor frecuencia de fenómenos climáticos impredecibles y la deforestación están creando una profunda sensación de inseguridad. Calcuta es una llamada de atención para toda la India. Debemos romper el tabú y exigir prioridad a los problemas ambientales y a la conservación de los manglares».

Bengala Occidental tiene una tasa de emigración muy alta, pero no es por miedo al cambio climático. «El estado está gobernado desde 2011 por Mamata Banerjee, tras más de 30 años de liderazgo comunista. El sector industrial no ha crecido tan deprisa como en otras partes de la India. Hay menos oportunidades laborales y los trabajadores cualificados se marchan en busca de mejores empleos».

Ese fenómeno está bien descrito en *Líneas de sombra* (1988) y en la más reciente Gun Island. «En ellas, Calcuta no es sólo un telón de fondo; es un personaje. Desde las bulliciosas calles de la ciudad antigua hasta las orillas del río Hugli, cada rincón es una historia, es el eco histórico de la época colonial, por ejemplo, que permanece en la arquitectura y el tejido social. Sin embargo hay un presente vibrando y pulsando por debajo de la superficie. Calcuta siempre ha sido una ciudad de contrastes. Los icónicos taxis amarillos y los tranvías comparten las carreteras con los coches modernos. Hay casas art-déco junto a mercados repletos de gente. Hay una energía palpable, un espíritu de resiliencia que continúa inspirándome... La ciudad se enfrenta a más problemas: pobreza, congestión, infraestructura. Sin embargo, Calcuta se resiste. Su espíritu indomable está siempre presente. Es esta mezcla única de pasado y presente, que continúa abriéndose camino en mi trabajo»

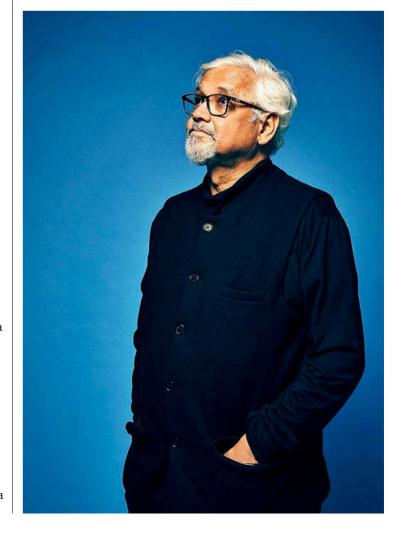

Amitav Ghosh.
ILARIA
MAGLIOCCHETTI
LOMBI

# PAPEL TOROS



# RIESGO, ENVIDIAS Y FAMA: LA HISTORIA QUE NUNCA CONTÓ JULEN MADINA

Pamplona. El libro 'Julen' recuerda al corredor más mediático de los Sanfermines, que arrancan este sábado con el chupinazo, y desvela algunas de las pequeñas miserias que a veces rodean al juego del encierro

Por José Luis Vadillo (Madrid)

sta historia nunca debió ser contada. Y su protagonista, Julen, jamás debió ser conocido más que por unos amigos en una pequeña ciudad del norte.

Es la historia de un adolescente que con 16 años conoció los Sanfermines y decidió convertirlos en el *leit motiv* de su vida. Ese joven guipuzcoano pronto se hizo un hueco en Pamplona, después se ganó un respeto entre los corredores locales y finalmente adquirió un nombre en los 70, en unas fiestas en blanco y negro. Llamaban la atención su fortaleza física y la capacidad para acomodarse entre los pitones. Pero...

En 1982, TVE emitió por primera vez un encierro en directo. Los corredores perdieron el anonimato y Julen Madina pasó a ser conocido como *El Calvo de San Fermín*. Era uno de los mozos más expertos, los *Divinos*, y todos los admiraban. También llegaron las críticas, la presión e incluso las agresiones en plena carrera.

Toda esta historia es la que

comenzó a contar su protagonista en un esbozo de memorias tras su retirada en 2013, en las que narraría cómo sentía los encierros uno de sus protagonistas. Pero un accidente mortal cuando practicaba surf en 2016 truncó el proyecto.

Lo explica Emmanuel de Marichalar, aficionado francés y amigo de Madina, con quien inició lo que iba a ser un libro escrito a cuatro manos y que ha plasmado en *Julen*. El corredor solo pudo narrar sus inicios, su asentamiento y los albores de los 80, cuando la llegada de la televisión adulteró la esencia del encierro.

La cuestión era cómo continuar un libro sobre Julen Madina sin su participación. De Marichalar cuenta que fue sencillo: se sirvió de sus horas de conversaciones y de la ayuda de su familia, especialmente su hermano Xabi, también corredor, y de los amigos.

Lo primero que llama la atención del relato del propio Madina es la tranquilidad con que se ponía ante (y entre) las astas: «Sí que tenía un miedo real a la amenaza de un animal, pero no era dema-

siada profunda», dice. Y añade: «El otro miedo, el psicológico, no lo sentía». Habla de los años 70, en los que el guipuzcoano se vistió de blanco y rojo, como un pamplonés más, y estaba arropado y tutelado por el corredor navarro más importante, Tito Murillo.

Pero esa despreocupación de la juventud dio paso a una presión que va mucho más allá del miedo a ser arrollado por un morlaco de 600 kilos o ver la muerte ante sus ojos, como sucedió con otros jóvenes en los 70. «La presión mediática empezaba a ser muy fuerte y comencé a tener un desgaste importante en la lucha por controlar el estrés», explica.

La popularidad de los 80 trajo reportajes en periódicos y entrevistas: «Ya nada volvería a ser igual», recuerda. Palmadas en el hombro y admiración... Pero también críticas y envidias muy insanas. Lo que el autor del libro denomina «los tiempos del miedo». Primero llegaron panfletos con injurias en los que utilizaban un montaje fotográfico para acusar a Madina de provocar la cogida mortal del estadounidense Matthew Peter Tasio en 1995 y acababan con un contundente «¡¡Garrote para el de Hernani!!».

Después, Julen Madina denunció una cogida que le provocó otro mozo al tirarle al suelo cuando estaba ante las astas: «El corredor me tapaba conscientemente la salida (...) y el toro me tiró. Resultado, hundimiento de la caja torácica y varias costillas rotas».

Estos episodios ocurrieron en 1996, tras la publicación y distribución de los panfletos. A esa presión y animadversión de algunos sectores se sumó el lógico declive físico y un suceso dramático el 12 de julio de 2004: un toro suelto de Jandilla le propinó cinco cornadas en el callejón de acceso a la plaza.

Lo que todo el mundillo taurino vio como el fin de su carrera tras 30 años no fue más que un acicate para Madina. Se colgó un aro más en su oreja izquierda (uno cada vez que salvó de una forma u otra su vida) y dijo: «No me quitarán ni la gente ni un toro, me iré yo».

Y volvió a correr. Hizo un amago de retirada en 2010 tras el nacimiento de su hija Aisha, pero regresó y en

# Su imagen se hizo popular entre los espectadores del encierro, pero eso le granjeó la animadversión de algunos

2013 entró en la plaza por última vez delante de dos toros de Torrestrella. Tenía 59 años. Desde entonces, mató el gusanillo en encierros por pueblos y se centró en su profesión, las artes marciales, en las que era un maestro, sexto dan de judo y quinto de jiu jitsu.

Hasta que llegó una ola un día a finales de agosto de 2016 y acabó con todo. Ya no hubo espacio para un arete más en su oreja izquierda.

# **SANFERMINES**

# "LO MÍNIMO SERÍA QUE TVE INFORMASE DE LAS CORRIDAS"

Zabala de la Serna (Pamplona)

**7** a están aquí los Sanfermines 2024, la fiesta más universal del planeta, con el toro como tótem. José María Marco y Eugenio Salinas, el cuerpo taurino de la Casa de Misericordia de Pamplona (MECA), alma mater de absolutamente todo, compran los toros, las corridas que componen la feria de San Fermín que dan lugar a los encierros, pues ese es el sentido de las cosas. Alquilan los bueyes, colocan el vallado a lo largo de los 875 metros del recorrido callejero, contratan a los pastores y, por supuesto, a los toreros que ultiman el rito. Es la Feria del Toro más noble de todas las ferias de España: sus beneficios se destinan a obra social, a la residencia de ancianos enclavijada frente al parque de la Ciudadela. Por ello recibieron en 2022 el Premio Nacional de Tauromaquia, ahora abolido por el ministro Ernest Urtasun.

Salinas disimula mal su nerviosismo, también su contento. Una vez más la Feria del Toro ha renovado el 100 por 100 de los abonos y la venta de entradas sueltas ha ido como un tiro: «Incluso ha habido petición de nuevos abonos, pero no hay Ciertamente la feria de San Fermín es muy redonda. La cita de rejones que nació en Pamplona a rebufo de Pablo Hermoso de Mendoza adquiere este año especial dimensión. Es la fecha de su despedida de Pamplona, donde adquiere un verdadero sentido emocional la gira de su despedida. «Tenemos intención de ponerle una placa en el patio de caballos más adelante», anuncia.

El ruido promocional de TVE de la retransmisión de los encierros contrasta con su silencio informativo sobre las corridas de toros y, obviamente, con su nula aportación económica a la retransmisión de un espectáculo -el encierro- que le reporta unas soberbias audiencias: una media de 1,3 millones de espectadores y un 62,4% de cuota en La 1 y Canal 24 horas. Casi 4 millones de especta dores vieron algún momento de los Sanfermines 2023. «No vendría nada mal que informaran en los telediarios de los resultados de las corridas. Sería una mínima recompensa con todo lo que se le deja a Televisión Española, que retransmite gratis et amore todos los encierros».

Una imagen paradigmática de Madina, muy pegado a las astas en una carrera accidentada.
COLECCIÓN
JULEN MADINA

# **TELEVISIÓ**

#### **GENERALISTAS**

#### La I

11.00 Vive San Fermín. 12.30 Españoles en el

13.55 D Corazón. **15.00** Telediario I.

16.00 Tour de France. «Semur en Auxois-Colombey les Deux Églises». 17.40 UEFA Euro 2024.

«Inglaterra-Suiza». En 20.00 Camino a Berlín. En

directo 20.30 Telediario 2. 20.40 UEFA Euro 2024. «Países Bajos-Turquía». En

23.00 Cine. «Pride (Orgullo)». R.U., Francia EEUU. 2014. II9 min. Director:

9.25 El escarabajo verde.

En lengua de signos.

Objetivo igualdad.

Agrosfera.

11.25 Los camioneros. 13.10 Tendido cero.

14.00 Jardines con historia

14.30 Grandes viajes fer-

15.35 Saber y ganar fin de

16.25 El imperio de la viña.

18.30 Jardines con historia

22.15 El cine de La 2. «La

muier del esnía» Janón

0.15 La noche temática.

2.20 Bajo un cielo enve-

3.20 Documenta2. «Diario

2020. II5 min. Director:

Kivoshi Kurosawa.

de una abeia».

nenado

19.00 Saca tu Orgullo.

roviarios por Asia.

Matthew Warchus. 0.50 Cine. «La llamada»

La 2

10 35

#### Antena 3

Los más.. 8.15 9 45 Tu cara me suena. «Encarando la final». 12.50 Cocina abierta con

Karlos Arguiñano.

13.50 La ruleta de la suerte. 15.00 Antena 3 Noticias I.

Deportes. 15.55 El tiempo.

16.00 Multicine. «Los sueños de Heaven». Canadá. 2019, 88 min. Director: Paul

Shapiro. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Deportes.

21.55 El tiempo. 22.10 La Voz Kids. «Semifi-1.00 La Voz Kids: grandes

The Game Show. La tienda de Galería 2.30 3.15

Padel Pro TV.

Volando vov.

12.15 Viaieros Cuatro.

15.20 El tiempo.

Viajeros Cuatro.

Planes Cuatro.

mia: la tumba del emperador

«Attraction II: el fin de los

20.55 ElDesmarque Cuatro.

tiempos». 20.00 Noticias Cuatro.

21.15 First Dates.

22 50 Fl blockbuster

«Hércules: el origen de la

0.50 Cine Cuatro. «Lady

Noticias Cuatro. ElDesmarque Cuatro.

Momiamanía. «La mo-

Cuatro

9.35

11 00

13.55

14.55

del Coleccionista

#### **VEO DMax**

Telecinco

15 00 Informativos

David Cantero.

lecinco. 15.45 El tiempo.

21.00 Informativos

David Cantero.

Online Show

6.30

7.00

8 30

La Sexta

Telecinco. Presentado por

15.30 ElDesmarque Te-

16.00 ¡Fiesta! Presentado por Emma García.

Telecinco. Presentado por

22.00 La vida sin filtros. 1.55 Casino Gran Madrid

Ventaprime.

Crea lectura.

Zapeando.

Zapeando.

10.30 Equipo de investi-

**14.00** La Sexta noticias l<sup>a</sup>

15.10 La Sexta deportes.

Director: Colin Trevorrow.

20.00 La Sexta noticias 2ª

**18.00** MVT Take away.

20.45 La Sexta meteo

21 15 Sábado clave

3.05 Pokerstars.

20.55 La Sexta deportes.

.45 La Sexta Xplica!

1.45 Encarcelados, «Bra-

World». EEUU. 2015. 124 min

15.25 La Sexta meteo.

15.30 Cine. «Jurassic

21.35 El tiempo. 21.45 ElDesmarque Te-

8.20 Got Talent España.

9.02 Cazasubastas. 11 05 Container Wars 11.55 El liquidador. Incluye

Más que coches. 12.10 Got Talent España. «El rey de la chatarra», entazos. Socialité. «Midiendo» y «Su peso en

> da. Incluye «Los fantasmas del monte de la fortuna». «Fortaleza de secretos nucleares» y «Complejo de la

13.10 Ingeniería abandona-

mafia rusa» 16.00 Desmontando la

18.52 Seprona en acción. Emisión de cinco episodios. 21.03 091: Alerta Policía. Emisión de cinco episodios 1.48 Buscadores de fantasmas. «Hotel v casino

de Binion». **2.45** Winamax Live Ses-

9.30 Cine. «Apache». 11.00 Santa misa. Palabra

13.40 Cine. «El ángel venga-

15.10 Cine. «Delta Force».

17.45 Cine. «Yo, el halcón»

EEUU. 1987. 93 min. Director:

19.10 Cine. «Ana Caulder». EEUU. 1971. 85 min. Director:

Burt Kennedy. 21.00 Cine. «Contacto sangriento». EEUU. 1988. 92

min. Director: Newt Arnold.

22.15 Cine. «Blanco hu-mano». EEUU. 1993. 97 min.

0.30 Cine. «Seis balas». 2.45 Cine. «Invitación a un

4.15 Cine. «Taras Bulba».

Director: John Woo

TRECE

13.05 Ecclesia

Menahem Golan.

de vida

#### Movistar Plus+

10.55 Copa América 2024. Venezuela-Canadá» Ilustres ignorantes.

13.21 El consultorio de Berto. «Calvos malhumoras y fauna favorita». 13.50 Lina, «La Romneta-

14.45 Rock Hudson: solo el

cielo lo supo. **16.29** Cine. «Extraña forma 17.00 Cine, «Te estov aman-

do locamente». España. 2023. 106 min. Director: Alejandro Marín. 18.50 Orgullo de ti.

22.10 Cine. «Todo sobre mi 23.50 Copa América 2024.

«Colombia-Panamá». En directo.

2.00 La hora de la verdad.

**6.45** Mujeres ricas de Cheshire.

10.55 La casa de mis

13.50 Caso cerrado.

21.45 La casa de mis

sueños. Emisión de dos

episodios.
23.35 Asesinato y misterio

en la familia. Emisión de tres

2.20 European Poker Tour.

2.45 La tienda de Galería

amigos asesinos.
4.30 Venganza: millonarios

3.45 Venganza: super

asesinos. Emisión de dos

del Coleccionista.

sueños. Emisión de tres

Venganza: millonarios

TEN

9.00 Killer

episodios.

Telemadrid 9.30 Mi cámara y yo.

10.40 Madrileños por el mundo. «Roma».

12.05 Madrid mejora tu vida.

Sabor a Madrid. 13.00 Cañas y barrio.

14.00 Telenoticias. 15.05 Deportes. 15.25 El tiempo.

AUTONÓMICAS

15.40 Cine. «Una rubia muv legal». 17.25 ¡Ole, toro! «Colmenar

17.55 Novillada desde

Algete. 19.35 Especial Madrid

directo. «Manifestación

LGTBIQ+».

20.30 Telenoticias.

21.15 Madrileños por el

mundo. **0.40** Atrápame si puedes Celebrity

## TV3

12.10 El tros.

13.50 Zona zàping. «Nico i Lamine Yamal enlluernen Furonas

14.30 Telenotícies migdia. 15.45 Tarda de cine. «Secrets de família». Canadá. 2021. Director: Stefan

Brogren. 17.25 Tarda de cine «Nadia». Francia. 2016. Directora: Léa Fazer. 19.10 Hudson & Rex. «Sota

19.50 Tens un minut? «Els millors moments».

21.00 Telenotícies vespre.

22.05 Havaneres a Calella de Palafrugell. 23.55 Copa Amèrica. «Colombia-Panamá». En

directo. 2.00 Notícies 3/24.

# ETB 2

8.30 Vascos por el mundo. 11.55 Historias a bocados.

12.50 Habitación para dos. «Una habitación con vistas». 14.00 Atrápame si puedes.

14.58 Teleberri. 15.35 Teleberri kirolak.

15.55 Eguraldia. 16.15 Siempre cine. «Asesinato en el Sancy». Francia. 2024. Director: Christian

18.05 Cineaventura «Recuerdo mortal». EEUU. 2015. Director: Farhad Mann.

19.50 Asesinato en el norte.

«El corazón de un hijo». 21.00 Teleberri. 21 35 Teleherri kirolak

22.00 Eguraldia.

22.15 No matarás.

23.50 Cine 2. «La vida de David Gale».

# Canal Sur

9.25 El show de Bertín.11.50 Enreda2.

13.10 Destino Andalucía. Presentado por Ione Albizu. 13.40 Salud al día. Presentado por Roberto Sánchez

Benítez. 14.30 Canal Sur noticias I. 15.35 Cine. «El valle de la furia». EEUU. 1980. 102 min. Director: Richard Lang.

17.20 A toda costa. Presen-

tado nor Teresa Martín. 17.55 Novillada. «XXX Ciclo de Novilladas».

20.30 Canal Sur noticias 2 21.30 Los reporteros.
Presentado por Mabel Mata. 22.00 Tierra de talento. «Última semifinal». Presentado

por Manu Sánchez. 4.40 Canal Sur música. 5.35 Lo flamenco.

# PARA NO PERDERSE

## 22.00 / Antena 3

#### Llega la semifinal de 'La Voz Kids'

La Voz Kids elige este sábado a los grandes finalistas de la edición. Los cuatro coaches -Lola Índigo, Melendi, Rosario y David Bisbalmostrarán sus mejores tesoros, sus cuatro semifinalistas, de los que sólo dos de cada equipo pasarán a la Gran Final del concurso de canto juvenil. El público en plató será muy importante,



Los coaches.

ya que será el encargado de decidir uno de ellos; el otro lo tendrá que elegir su coach.

La noche comenzará con la actuación de Ál-

varo de Luna y los semifinalistas de David Bisbal y Rosario cantando Todo contigo, que dará paso a las actuaciones individuales de ambos equipos. Más tarde, también disfrutaremos de la actuación de Leo Rizzi con los semifinalistas de Melendi y Lola Índigo cantando . No siempre quedará París, y de las actuaciones individuales de los pequeños talentos de

los dos equipos

# 23.00 / La I

## Noche de cine con 'Orgullo'

En el verano de 1984, con Margaret Thatcher en el Gobierno, el Sindicato Nacional de Mineros convoca una huelga. Durante la manifestación del Orgullo en Londres, un grupo de lesbianas y gays se dedica a recaudar fondos para ayudar a las familias de los mineros. En Orgullo, Matthew Warchus trata desde la co-



Escena de la película.

media esta historia basada en hechos reales. La cinta fue nominada al Globo de Oro como mejor película de comedia o musical.

#### A PUNT

7.00 La Colla. 8.00 FesTalent «Final» Valencians al món.

11.45 Dejavú, «L'any del undial 2010s 12.55 La ciència darrere de

les forces de la naturalesa. 14.00 À Punt Notícies. Cap de setmana. 15.15 Animalades, un món

bestial. «Estiu animal». 15.45 Cine. «Cash».

17.25 Cine. «Sense filtre» De mar i bancal. 20.10 La cuina de Morera. «Llandeta de peix. Bollit

valencià».
21.00 À Punt Notícies. Cap

de setmana. 22.00 Check-in Hotel.

de setmana.

23.50 Duel de veus. 2.30 À Punt Notícies. Cap

# IB3 TELEVISIÓN

11.05 Balears des de l'aire.

Ben trobat 12.35

Illencs pel món 13.30 Cuina amb Santi Taura. «Pastís d'arròs i carn».

13.59 IB3 Notícies migdia.

15.05 El temps migdia. Cap

de setmana 15.15 Passejades.

15.40 Gent de la mar

16.50 Uep! Com anam? 18.05 Dissabte de Cinc dies. 19.10 El club del tupper. 20.30 IB3 Notícies vespre.

Cap de setmana. 21.30 El temps vespre. Cap de setmana. 21.40 Majòrica.

23.35 Xesc Forteza

Xesc, una vida pel

www.elmundo.es/television sulte la programación completa de 127 canales en

#### **SUDOKU**

# FÁCIL 06-07-2024

| 1 ACIC 00-07-2024 |   |   |   |   |   |   |   |        |                               |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|--------|-------------------------------|
|                   | Э | 4 | 5 |   | 2 |   | 7 |        | )                             |
| 1                 |   | 2 |   |   |   |   |   | 6      | ì                             |
| 1<br>5            |   |   | 4 | 6 |   | 1 |   | 3<br>5 |                               |
|                   |   | 7 |   | 2 | 4 | 6 |   | 5      | 8                             |
| 4                 |   |   | 9 | 5 |   | 2 |   | 7      | daman                         |
| 2                 |   |   | 7 |   | 3 |   | 1 |        | tion of                       |
|                   |   | 3 | 2 |   | 5 | 7 |   |        | esed W                        |
|                   |   |   |   |   |   |   | 5 |        | 1 14/14/                      |
| 7                 |   | 5 |   | 3 |   |   |   |        | © 2024 www pasationnogwob com |

#### DIEÍCII 06-07-2024

| DIFICIL 06-07-2024 |   |   |   |   |   |   |   |   |                               |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------------|
| 7                  | 1 |   |   |   | 6 |   |   |   | )                             |
|                    |   | 5 |   |   |   |   |   |   | 1                             |
| 8                  |   | 6 | 5 | 3 |   |   | 7 |   |                               |
|                    | 2 |   | 3 |   |   |   | 8 | 7 | E                             |
|                    |   |   | 9 |   | 8 | 2 | 5 | 1 | haws                          |
|                    |   |   |   | 7 |   | 9 |   |   | tiemnc                        |
|                    |   |   | 2 |   |   |   |   |   | esed W                        |
| 1                  | 7 |   |   |   |   |   |   | 8 | 1 14/14/1                     |
|                    |   |   | 7 | 5 |   | 4 | 3 |   | © 2024 www pasatiemposweh.com |

#### CÓMO SE IUEGA AL SUDOKU

Complete los tableros (subdivididos en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y columnas) rellenando las celdas vacías con números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en cada fila, ni en cada columna, ni en cada cuadrado

# SOLUCIÓN FÁCIL 05-07-2024

| JOCOCION I ACIC 03 07 E0E4 |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| 6                          | 9 | 3 | 8 | 7 | 1 | 2 | 5 | 4 |  |  |
| 7                          | 2 | 4 | Э | 5 | 9 | 6 | 1 | 8 |  |  |
| 1                          | 5 | 8 | 6 | 2 | 4 | 7 | 9 | 3 |  |  |
| 9                          | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 |  |  |
| 8                          | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 5                          | 3 | 1 | 7 | 6 | 8 | 9 | 4 | 2 |  |  |
| 2                          | 6 | 9 | 4 | 1 | 7 | 3 | 8 | 5 |  |  |
| 3                          | 1 | 5 | 2 | 8 | 6 | 4 | 7 | 9 |  |  |
| 4                          | 8 | 7 | 9 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 |  |  |

## **SOLUCIÓN DIFÍCIL 05-07-2024**

6 8 1 4 9 3 5 7 2 7 9 2 8 5 6 4 1 3 3 5 4 2 1 7 6 9 8 2 3 6 1 7 9 8 4 5 9 4 5 6 8 2 1 3 7 8 1 7 5 3 4 2 6 9 4 6 3 9 2 8 7 5 1 5 7 8 3 4 1 9 2 6 1 2 9 7 6 5 3 8 4

avda. Portugal, 4 CTC Cosli 28821 Coslada (Madrid). Dep. Legal: M-36233-1989



MADRID: Avenida San Luis, 25. 28033. Madrid. Tel.: 91 443 50 00. © Unidad Editorial Información General, Madrid 2024. Todos los derechos

reservados. Esta publicación no puede ser -ni en todo ni en parte reproducida, distribuida, comunio

nielegram

No hay cosa

que el

más contagiosa

hemos pillado

Popular por lo

menos llevaba

en su programa

un 'gripazo'

El Frente

la amnistía

en 1936

nacionalismo, yalli

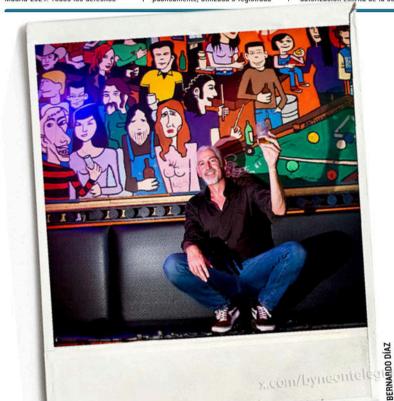

## CONTRACORRIENTE JOSÉ ÁNGEL MAÑAS

QUIÉN. Licenciado en Historia, fue la voz de su generación con 'Historias del Kronen'. QUÉ. Acaba de publicar 'Los últimos días de la República de derechas' (Algaida), una novela sobre la España que arrancó en noviembre de 1933 y acabó en febrero de 1936

# «Pedro Sánchez es etro aprendiz de brujo»

Pregunta. Se tiene una visión casi angelical de la Segunda República.

Respuesta. La idea era entender cómo un país aparentemente normal, como era la España de esos años, llega a la Guerra Civil. Y ese es un poco el interrogante que me motiva para esta serie de

P. Ahora parece que las dere-

chas nunca gobernaron en la República. R. De la Segunda República se ha apropiado la izquierda, y mucha gente no es consciente de que en esa República, que duró poquitos años, hay un tramo en el



UNA ENTREVISTA DE **EMILIA LANDALUCE** 

que gobierna la derecha. Conviene recordarlo, y también cómo se fraguaron algunos paradigmas, como las amnistías. Aunque, por lo menos, los partidos de entonces las llevaban en sus programas electorales. El momento actual recuerda a aquellos años.

P.¿Por qué cree que se llegó a la Guerra Civil entonces? R. Hubo muchas razones, pe-

ro es difícil saber cuál fue el detonante. Las guerras suelen acontecer tras una crisis. Aunque, en realidad, lo que me parece que precipitó las cosas fue la mímesis con los modelos políticos que había en Europa. Los fascismos por un lado y la Rusia de Stalin, por otro.

P. Las izquierdas tampoco respetaron la Segunda República.

R. Tenemos tres momentos en los que no se respetan las reglas: La Sanjurjada (1932), la Revolución de Asturias en 1934 y el golpe del 18 de julio del 36.

P. El presidente Alcalá-Zamora tuvo bastante responsabilidad en la caída del Gobierno de derechas.

R. Es uno de los responsables. Gil Robles había ganado claramente las elecciones y tenía la mayoría principal, porque la ley electoral de la época era muy mayorista y beneficiaba al ganador, lo que propiciaba los bandazos políticos. Tras la caída de Lerroux, Gil Robles le pidió formar gobierno y Alcalá-Zamora convocó elecciones un poco como Macron, como un aprendiz de brujo.

P. El caso de corrupción por el que cayó Lerroux fue una ridiculez.

R. Romanones decía que era un escándalo de calderilla. Alcalá-Zamora piensa que en un momento tan tenso, una plataforma de centro iba a arrasar. Solo hay un personaje más nefasto para España que Alcalá-Zamora, y es Alfonso XIII. P. En una entrevista usted dijo que lo que

pasó en Cataluña en 2017 le cambió. R. Me di cuenta de que byneontelegiam turbulencias identitarias como aquellas nos afectan a todos. No hay cosa más contagiosa que el nacionalismo, y todos hemos pillado un gripazo tremendo. Lo que busco con mi serie de novelas históricas es intentar entender cómo es este país. Yo me siento español y no tengo ningún problema con mi españolidad, pero 2017 me invitó a hacer una reflexión interesante.

P. En una de sus novelas históricas, ¿cómo quedaría Pedro Sánchez?

R. Mal, como otro aprendiz de brujo, como Cameron cuando se le ocurrió convocar el referéndum del Brexit, Los referéndums son mecanismos viciados.

P. Macron convocó elecciones pensando que su partido...

R. Estamos en un momento de fragilidad institucional que genera aventureros políticos. Pedro Sánchez también juega a eso. Al menos en el 36, el Frente Popular llevaba la amnistía en su pro-



# No es la ideología, estúpidos

Reparé en la frase que pronunció Giorgia Meloni a la salida de las negociaciones que la excluyeron del reparto de poder entre populares, socialdemócratas y liberales: «La gente ha votado una Europa más concreta y menos ideológica». Ella confía ahora en ser desagraviada por doña Ursula, que si es inteligente resarcirá a la italiana con comisarías de peso en lugar de arrojarla a los brazos de la eurofobia militante. Pero atendamos a la manera en que Meloni o la propia Le Pen se ven a sí mismas. Porque quienes se limitan a acordonarlas desesperadamente con un significante cada vez más vacío llamado extrema derecha -no hay tantos millones de ultraderechistas ni en Francia ni en Italia, politólogos- se incapacitan para comprender la razón de su creciente número de votos.

¿Y si la llamada extrema derecha no gana gracias a su voluntad de reideologizar Europa, sino a su promesa de desideologizarla? ¿Queremos comprender que sus votantes no son nostálgicos del paso de la oca bajo las antorchas de Nüremberg, sino trabajadores que añoran más bien una tecnocracia real, atenta a su traumático desclasamiento y no a esa bizantina guerra cultural que absorbe las energías de sus élites? Por eso ambas líderes de la Europa que viene no se ven a sí mismas como ideólogas, sino como mujeres de acción, abogadas de lo concreto, de lo material, de lo barrial incluso. Su pasión bien comunicada por las cosas de comer-seguridad, agricultura, industria, familia y, en resumen, nación- es la que llena sus alforjas electorales.

Luego podemos (debemos) discutir si sus recetas devolverán a la gente el mundo que creen haber perdido, pero los argumentos apocalípticos no convencerán a nadie tan eficazmente como la enésima constatación de que el pasado nunca vuelve y toda utopía es una estafa. ¿No será que en España reverdece el bipartidismo porque las experiencias de gobierno de los extremos -en alcaldías, en coalición autonómica o central-han defraudado (reeducado) a sus votantes? Mientras los populistas vivan cómodamente de la solución mágica, sin el test implacable de la realidad, su fuerza crecerá aupada sobre el desprecio suicida de quienes han mandado siempre. La criptonita del populismo es el estreno de la responsabilidad.

Meloni lo ha entendido y gobierna de un modo incompatible con su propio estilo de campaña. Quizá el paso por el poder sea la vacuna: la única forma de que la extrema derecha fracase o bien se convierta en la derecha de toda la vida



San Fermín 2024 ¿ESTE AÑO NO PUEDES IR A PAMPLONA?

Vive todos los encierros EN DIRECTO, o a cualquier hora, en elmundo.es

TODOS LOS DÍAS A PARTIR DE LAS 7:55H. **EL** 

POLÍTICA. Las coaliciones municipales de PP y Vox se agrietan en su primer año de vida: ya se han roto en Pedrezuela y Humanes y la de Torrelodones ha quedado «en suspenso» /PÁG.3



**EL MUNDO.** Sábado, 6 de julio 2024

# **GRAN MADRID**



Dos agentes de la Policía Municipal de Madrid durante la celebración de la manifestación del Orgullo en Madrid. JAVIER BARBANCHO

**SUCESOS** DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

# 140 detenidos en los dos primeros días del Orgullo

La mayoría de los arrestos han sido por robo y trapicheo de sustancias estupefacientes

#### LUIS F. DURÁN MADRID

Los dos primeros días de celebración del Orgullo LGTBI (MADO) 2024 en Madrid, noche del miércoles y noche del jueves, han dejado un récord de detenidos en la comisaría del distrito Centro de la Policía Nacional y en las dependencias de la Policía Municipal. Solo en la Policía Nacional se han detenido a un centenar de personas, la mayoría por robos al descuido y trapicheo de drogas en las dos primeras jornadas tras el pregón del pasado miércoles que dio el pistoletazo inicial de las fiestas LGTBI.

Lo mismo ha sucedido en la Policía Municipal, que cuenta con dos comisarías, Centro Sur y Centro Norte, en el distrito madrileño, donde se desarrollan la mayoría de los festejos del Orgullo. Aquí el número de detenidos es de medio centenar en las dos primeras jornadas.

En el caso de la Policía Nacional, los agentes han llegado a recuperar en una sola intervención hasta siete móviles robados durante la noche del pasado jueves entre las calles de Chueca por dos jóvenes.

En otras de las actuaciones se arrestó a otro joven que acababa de sustraer el móvil a un turista en los alrededores de la Plaza de Chueca, sobre las 04.00 horas de la madrugada del jueves.

En la jornada del miércoles se produjeron un total de 49 arrestos en la Policía Nacional y 40 en el segundo día. «Teniendo en cuenta que queda lo más fuerte del Orgullo, se van a



*Un momento de la carrera de tacones en el Orgullo*. EFE / J. P. GANDUL

superar todos los registros de otros años», apuntan fuentes policiales.

Desde el pasado miércoles y hasta mañana el domingo, 3.800 agentes de la Policía Nacional y 2.650 agentes de la Policía Municipal velan por la seguridad del Orgullo. Se sumarán 600 policías nacionales más hoy 6 de julio durante el desfile y la manifestación estatal del Orgullo LGTBI.

Bajo el lema de «Educación, derechos y paz: un Orgullo que transforma», la marcha comenzará este sábado en Atocha a partir de las 19.00 horas y recorrerá el centro de la capital hasta llegar a la plaza de Colón, donde se leerá el manifiesto. El recorrido será igual que en las ediciones de años anteriores y pasará por el Paseo del Prado, Cibeles y Paseo

de Recoletos. La marcha reivindicativa culminará en la plaza de Colón.

El año pasado un millón de personas participaron de la manifestación festiva, pero este año se prevé que la cantidad de asistentes rompa todos los récords. Además de la marcha a pie se suma la gran batucada que acompaña la protesta y las aproximadamente 50 populares carro-

600

Operativo. Es la cifra de agentes de policía que se unirán hoy a un dispositivo total de 6.450, entre municipales y nacionales. zas de distintas instituciones, asociaciones y empresas.

En este extraordinario dispositivo policial participan efectivos de distintas unidades, entre ellas de Subsuelo, Guías Caninos, Caballería, Seguridad Ciudadana y antidisturbios, así como los de las comisarías de los distritos Centro, Retiro, Moncloa y Arganzuela. También estarán desplegados varios drones, tanto para controlar los actos multitudinarios desde el aire como para detectar y neutralizar cualquier medio aéreo no autorizado, y de la Brigada Móvil, que estarán presentes en estaciones y vagones de tren y metro.

La Policía Municipal sacará a la calle 650 agentes adicionales y también habrá 110 sanitarios de Samur en puntos estratégicos y con especial atención a las altas temperaturas. Asimismo, el Ayuntamiento de Madrid desplegará 169 agentes de movilidad.

Además del despliegue policial, el Ayuntamiento de la capital instalará puntos arcoíris en la plaza de Callao y distintos espacios cercanos a los escenarios principales del Orgullo de Madrid para actuar contra posibles actos de LGTBIfobia. Estos puntos, que contarán con presencia de la unidad de diversidad de la Policía Municipal, tienen como objetivo ofrecer a una respuesta ante cualquier hecho que ocurra en la ciudad y que afecta a LGTBIfobia, tanto para denunciar como para dar información al respecto, al estilo de los puntos violeta contra la violencia de género. Todo orientado a que el gran sábado del Orgullo discurra en paz.

EL MUNDO. Sábado, 6 de julio 2024

# **GRAN MADRID**



# UNA PLACA POR LA MEMORIA DE TRES VÍCTIMAS DE ETA

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, descubrió ayer una placa en la plaza de Ramales, para recordar a las tres personas que perdieron la vida el 29 de julio de 1994, víctimas de un atentado con coche bomba de la banda terrorista ETA. Murieron César García Contonente. operario de una compañía de danza; Joaquín Martín Moya, conductor civil del Parque Móvil del Estado, y Francisco Veguillas Elices, teniente general del Ejército de Tierra. «Pretendemos evidenciar que Madrid ha sido una ciudad fortísimamente golpeada por el terrorismo, que nunca nos doblegó, que nunca fue capaz de vencer el terrorismo por duro que golpeara a esta ciudad», subrayó ayer Almeida.

# **POLÍTICA** COALICIONES MUNICIPALES

# Un año de tensiones entre PP y Vox

Torrelodones, con el acuerdo «en suspenso», marca el último encontronazo entre partidos

#### PABLO R. ROCES MADRID

Apenas un año después de la constitución de los ayuntamientos, en junio de 2023, los pactos de PP y Vox en la Comunidad de Madrid viven tiempos convulsos. De los 21 acuerdos municipales rubricados tras las elecciones, ahora quedan 19 y uno, el de Torrelodones, se encuentra «en suspenso» desde este mismo jueves. Una situación que va pareja además al continuo choque que mantienen a nivel regional los partidos encarnados en las figuras de Isabel Díaz Ayuso y Rocío Monasterio.

Ya el pasado mes de abril, la localidad serrana de Pedrezuela abría el camino de la ruptura en los ayuntamientos de las formaciones de la derecha. La falta de acuerdo para aprobar los Presupuestos del municipio llevaba al alcalde, Rodrigo García, a cesar a la única concejal de Vox, Verónica Martínez, y dar entrada a la edil del partido independiente, Ma-

ría Luisa Periañez, en su sustitución. Una ruptura que ambos atribuían a las altas exigencias de su socio para sacar adelante las cuentas, pero que no ha impedido que se produzcan acuerdos puntuales ya que el PP no cuenta con mayoría absoluta.

La segunda ruptura se produjo apenas un mes más tarde en la punta opuesta de la región, en Humanes de Madrid, donde la salida de un concejal de Vox, Héctor Barreto, del Gobierno municipal dejaba en minoría a los *populares* y abría la puerta a una moción de censura del partido vecinal junto a la izquierda. Todo ello en mitad de la dimisión del alcalde, José Antonio Sánchez, para ocupar en exclusiva su cargo como diputado en la Asamblea de Madrid y con el Ayuntamiento en peligro.

Un peligro que parecía aún más evidente cuando la unión de todas las fuerzas de la oposición, en el Pleno del 31 de mayo, consiguieron aprobar dos mociones para la creación de un Consejo Escolar Municipal o de apoyo al colectivo LGTBI en contra del criterio del Gobierno municipal. Por su parte, el Ejecutivo propuso un traspaso de créditos para pagar facturas atrasadas, ya que tie-

ne los Presupuestos prorrogados desde 2022, sin éxito.

Sin embargo, hace dos semanas, PP y Vecinos por Humanes suscribían un pacto para hacer alcalde al popular, Óscar Lalanne, en el que se incluía la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), la creación de nuevos aparcamientos públicos en las zonas con más densidad de población del municipio, remodelar la Casa de la Juventud o la pis-

cina municipal. Ese nuevo pacto dejaba fuera de la ecuación a la única concejal de Vox que aún se mantenía dentro del Gobierno.

Este mismo jueves, nuevamente los choques entre PP y Vox, hacían tambalear una coalición de ambas formaciones en Torrelodones. Tras el voto negativo de la formacion de derecha radical a los contratos de limpieza, la alcaldesa, Almudena Negro, hacía pública su decisión de «poner en suspenso» la coalición y exigía a su socio «reflexionar qué quiere hacer» en el municipio, «Si quie-

re irse del Gobierno, tiene la puerta abierta. O puede quedarse y hacer una declaración pública en la que se comprometa a apoyar los ejes fundamentales del equipo de gobierno», remarca la ex diputada regional de los *populares*.



La alcaldesa de Torrelodones, Almudena Negro. E. M.

Han roto acuerdos de ayuntamientos en Humanes y Pedrezuela

«Estamos hartos de sus continuos desplantes», dice la alcaldesa «Estamos hartos de los desplantes de Vox [...] Tenemos que meditar si nos interesa seguir en esta coalición», incidía Negro pese a las acusaciones de Vox de que la regidor «incumple el pacto firmado» para la legislatura con una decisión «unilateral», «En el

acuerdo de Gobierno firmado se recogía la autonomía de los cuatro concejales de VOX para votar los proyectos del municipio en aras delinterés de los vecinos y ajustarse a sus necesidades reales, sin perjuicio de las arcas municipales. La deslealtad a la que se refiere la alcaldesa es una interpretación subjetiva», ahondaba la formación en un comunicado público.

Incluso en los municipios en los que Vox sólo es apoyo externo del PP

yo externo del PP se han producido encontronazos. Es el caso de Leganés, donde el acuerdo secreto entre partidos, que se firmó el pasado mes de marzo y luego se hizo público, ha provocado fricciones. También en Arganda del Rey donde la formación de derecha radical, gracias al apoyo del PSOE, consiguió retirarle competencias al Gobierno municipal del *popular* Alberto Escribano. Y, por último, en Arroyomolinos se llegó a firmar un preacuerdo tras las elecciones municipales para formar coalición que finalmente nunca se llegó a producir.

# **GRAN MADRID**

FIESTAS LOS CHUPINAZOS DE SAN FERMÍN

# «Así se quita un poco el gusanillo de Pamplona»

Mientras la capital navarra inicia su semana grande, Chamberí y Usera despliegan, cada uno a su manera, sus rituales por el santo

#### CARLOS GUISASOLA MADRID

«Para tirar el chupinazo, lo único que hace falta es no estar nervioso. El cohete lo puede lanzar cualquiera. Sólo hay que sujetarlo y tener templanza».

José María Aguado (75 años) detalla el ritual con la voz entrecortada por la emoción: «Discúlpame, son muchos recuerdos». Cada mediodía del 6 de julio, durante 13 años, el pulso no le temblaba para permitir el despegue del chupinazo, a las puertas de la iglesia de San Fermín de los Navarros, en el número 10 de la calle Eduardo Dato. Puede parecer una tarea cual-

Gente con pañuelos en Eduardo Dato. E. M.



Procesión del Barrio de San Fermín, Usera. E. M.

# Más de 100 kilos de chistorra y 300 botellas de vino en Eduardo Dato

quiera, pero no lo es. Por eso se optó hace unos años por comprar un atril. «He vivido aquí la fiesta de San Fermín desde 1988, pero este año la salud no me lo va a permitir...». Pese a los pellizcos de la vida, José María siempre será uno de los latidos de esa fiesta pamplonica que echó raíces en este paraje madrileño. «El primer año de los Sanfermines eran todo personas con traje y algo de estatus. El único que iba vestido de pamplonica fui yo. A partir de entonces, la gente optó por vestirse de blanco y con pañuelos rojos. Ahora se venden, junto a la iglesia, pañuelos y camisetas para que nadie se salte el ritual».

Aguado, natural de Marchante, comarca de Tudela, llegó a Madrid en 1985 por amor. Viajó tras vivir un pu-

ñado de Sanfermines en Pamplona, donde trabajaba en un bar de la céntrica Plaza del Castillo. A pesar de su frágil salud, los recuerdos se le amontonan. «Para hacer la chistorra, había que ir un día antes a cortarla y prepararla. Comprábamos unos 110 kilos y siempre decía que no más, ya que era complicado prepararla y entregarla. Junto a la carne, más de 300 botellas de vino». Vino navarro, por supuesto, de Bodegas Inurrieta, mientras las jotas y la algarabía se entrelazan en el jardín de la iglesia. «Hubo un año que hizo mucho calor, y como la chistorra es muy fuerte y pesada, y la gente fue desesperada a por el vino y la carne, muchos acabaron vomitando. No es lo habitual, claro [Ríe]».

Cuentan que una vez el chupinazo de Chamberí se tiró antes que el de Pamplona. O que, en 2011, el cohete fue lanzado por mujeres, coincidiendo con la elección de Yolan-

da Barcina (UPN) como presidenta de Navarra. Y que hace años, la fiesta se trasladaba hasta la Casa de Campo, donde se quedaban a cenar.

Hoy, a las 12 en punto, como ocurrirá a casi 400 kilómetros de allí, en la Plaza del Ayuntamiento de Pamplona, el chupinazo volverá a silbar para surcar el cielo de Madrid, como viene siendo tradición desde hace 38 años. La fiesta la preparan conjuntamente la Asociación Cultural Navarra (1978), que preside Marta Fernández Munárriz, y la centenaria Real Congregación de San Fermín de los Navarros (1684), con Amalio Marichalar como viceprefecto, que será quien dispare hoy el cohete. La primera abandera con gusto las actividades culturales, la segunda, las religiosas. Con la bendición de los pañuelicos o la ruta conocida como los Bicisanfermines (19.00 horas), entre Plaza de Castilla y Atocha, la víspera del 7 de julio. Con la misa por el santo (20.00) y la verbena a su conclusión.

Los Sanfermines llevan calentando motores desde el 1 de julio, con las jornadas gastronómicas de los restaurantes navarros: Ainhoa, A'Barra, Alcotán, La Costa Navarra, La Favorita, La Huerta de Tudela, y La Manduca de Azagra, con la colaboración de Bodegas Ochoa y Bodegas Inurrieta.

«Es una forma de quitarte ese gusanillo que todos los navarros tenemos», admite Mila López, que durante 34 años regentó el restaurante OX's, en Chamartín. «Hacíamos un menú muy bonico, con su menestra, su pacharán... Todos vestidos de blanco y pañuelicos rojos. Con las cuadrillas bailando. Con ese ambiente especial del día 6 por la

noche y con ese 7 de julio siempre inolvidable. Hemos trabajado mucho, pero lo hemos vivido muy intensamente». Este año disfrutarán de una dosis intensa en la capital navarra.

Pero la capital no sólo palpita en Chamberí. En el distrito de Usera, a unos ocho kilómetros en línea recta de la calle Eduardo Dato, el Barrio de San Fermín se entrega con fervor a la fiesta por su patrón. Con su calle Estafeta (cuyo nombre evoca la que remontan los toros durante los encierros de Pamplona), su chupinazo, sus pañuelos rojos y hasta el célebre *Po*-



El lanzamiento del chupinazo, en la puerta de San Fermín de los Navarros. BERNARDO DÍAZ

EL MUNDO. Sábado, 6 de julio 2024

# **GRAN MADRID**

bre de mí, epitafio de la celebración. Con el santo en procesión por vías de nombres navarros (Alozaina, Estafeta, avenida de los Fueros y final en la parroquia de San Fermín). Porque esa colonia fue creada tras la Guerra Civil por el ingeniero pamplonés Federico Mayo (primer director del Instituto de la Vivienda), sobre las cenizas de la devastada Colonia Popular Madrileña, de ahí la naturaleza del callejero.

La celebración arrancó el jueves y concluye este domingo. Su chupinazo, más madrugador y nocturno, ya que se lanzó ayer, pasadas las 20.30, tras un pregón que protagonizó Félix (52 años), propietario del bar Dioni, uno de los negocios más antiguos del lugar. «Las fiestas acaban aquí cuando empiezan en Pamplona... será por



Cartel de las fiestas en Usera.

# «Acabamos el día 7 por no eclipsar los de Navarra», bromean en Usera

no eclipsarles y quitarles turismo», bromea quien ha vivido toda su vida en una de esas casitas bajas del barrio. «A mis padres siempre les escuché hablar de esta fiesta. Lo más importante es el momento de la reunión vecinal, donde la gente está más unida que todo el año. Se sale con mesas a la calle a comer y beber. Aquí se acoge a todo el mundo». Y reta a Cibeles en tono jocoso: «A ver si el Ayuntamiento hace una fiesta conjunta con Chamberí...».

En Usera hay encierros infantiles, con carretones de agua. Hay degustaciones de paella y limonada. Y, tras procesionar al santo, recién estrenado el 8 de julio (00.10 horas), el recorrido entonando la letanía del Pobre de mí, pese a que en Pamplona amanece el alboroto. «La religiosidad en el barrio es fría, pero la festividad por San Fermín es muy participativa. La procesión tiene mucho valor para los vecinos porque son sus fiestas. Aquí el tráfico se corta y 300 o 400 personas salen a cenar a la calle con sus mesas. Yo llegué en 2001 y es algo que aún me sigue llamando la atención», sostiene el padre Agustín, párroco de la iglesia de San Fermín. «Es una suerte tener un barrio que se vuelca con la celebración y que tiene una fuerte identidad con ella».

Durante unos días, Madrid se ciñe el pañuelo rojo para honrar a San Fermín. Un aroma importado de Navarra que retumba en Usera y Chamberí.

La calle de Leganitos, de origen moro y presente muy chino, es esa vecina más modesta, y mucho más antigua, de la Gran Vía. sobre la que Pedro de Répide, en su callejero publicado hace un siglo, dio varios datos interesantes y alguno escalofriante. Ya varios cronistas anteriores, como Mesonero Romanos, habían mencionado ese origen árabe, que Répide explicaba así: «El nombre tradicional de esta calle viene del vocablo árabe algannet, que significa las huertas, porque todo este terreno eranefectivamente huertas en tiempo del Madrid morisco, terrenos cultivados que luego de la reconquista y durante largo tiempo pertenecieron al monasterio de San Martín». De algannet viene también el nombre de Leganés.

Una calle estrecha y de pendiente pronunciada en el viejo Madrid: ya sabemos lo que eso significaba en esta ciudad de fuentes y arroyos. En Leganitos, la historia es tremenda: «Terreno de torrentera fue la áspera pendiente donde hubo de formarse esta calle, que al llegar donde hoy es la pla-

za de España se quebraba en un barranco, salvado con la alcantarilla y el puente que hubieron de ser construidos en 1618. Ya en la mitad del XIX era todavía peligroso pasar en tiempo de lluvias el arroyo que corría por tal lugar, y un soldado de Caballería de Montesa, que desde la plaza de Afligidos venía al Principal con un parte, pereció arrastrado por las aguas al querer vadear ese sitio en una noche de tormentosa lluvia».

Tan famoso y temido era ese lugar que cuando se empezó a hablar de aplanarlo surgió una copla castiza que Répide nos recuerda:

«Dicen que van a hacer calle El barranco Leganitos, Que todo lo puede Dios Con su poder infinito»

Musical pero más triste es otro hito que estuvo en Leganitos: el Colegio Real de Santa Bárbara de

## LAS CALLES DE RÉPIDE A HOY



De historia interesante y también escalofriante, esta calle, terreno de huertas peligrosas en tiempo de lluvias, es recordada por el colegio de los 'castratos' y por ser el primer 'Chinatown' de Madrid

# Orígenes moriscos y presente chino

**VÍCTOR DE LA SERNA** MADRID



El restaurante Shangrila, el más cotizado de la calle Leganitos. JAVIER BARBANCHO

niños músicos, fundado por Felipe II y que alcanzó su mayor fama en el siglo XVIII cuando lo diri-

tantes de Leganitos, algunos de ellos recordados hoy con placas. Répide menciona al poeta Juan Eugenio Hartzenbusch, que vivió y murió en 1880 en el número 13. Otras fuentes nos recuerdan en el 35 a Domenico Scarlatti, que murió allí en 1757, y a Ventura Rodríguez, en la misma casa que Hartzenbusch pero un siglo antes, en 1785.

Recordando a la carrera de San Francisco de la que hablábamos hace días, nos encontramos en Leganitos con una leyenda más sobre la supuesta estancia del santo de Asís en Madrid, con un encuentro con un malhechor que huía de los hombres de armas que le perseguían y al que el santo no delató, según nuestro cronista.

No han sobrevivido edificios antiguos notables, incluido el palacio de los duques de Pastrana. Más reciente, del siglo XX, es la Comisaría de policía del distrito Centro, que tiene una gran carga de trabajo en un barrio que ha sido conflictivo y con mucha delincuencia, aunque los nuevos hoteles y la reforma de la plaza de España han mejorado mucho la degradación que habían sufrido la calle y sus aledañas.

Hace ya medio siglo que empezó el fenómeno del

primer Chinatown de Madrid - mucho antes que el de Usera–, más tarde que en otras ciudades europeas porque el régimen franquista sólo admitía a ciudadanos de Taiwan. Pero pronto llegó una segunda ola, procedente de la ciudad costera de Wenzhou, pero a través de Francia, donde una colonia china de esa ciudad existe desde la I Guerra Mundial. Hay discusiones sobre cuál, de el chino de Leganitos y el chino de Valverde, fue el primer restaurante chino de esta ciudad.

El año pasado contaba EL MUNDO que hay ahora en la calle 26 negocios chinos: supermercados, agencias de viajes, peluquerías y locales de uñas y masajes (que algunos vecinos creen ser prostíbulos camuflados). Y muchos restaurantes; el más cotizado, el Shangrila, tiene de chefa Liang Wang, que antes guisaba en el añorado bar del aparcamiento de la plaza de España.

gió Farinelli. Y Répide no nos oculta -a diferencia de los otros cronistas- lo que significa la presencia del más famoso castrato, y nos precisa que se conocía el colegio como «casa de los Capones», añadiendo: «La denominación vulgar de la casa daba a entender el lamentable menoscabo de su individualidad que habían de sufrir aquellos infelices, a imitación de los de la Capilla Sixtina, de Roma, para lograr la perfección de sus voces de sopranos y contraltos». Sí, terrible hábito antiguo ése de castrar a los niños cantores. Y los de Madrid estuvieron en Leganitos.

Hubo otros ilustres, y menos polémicos, habi-



# El Flaco, como un Michelin

Mi padre tiene salud de pollito de alondra. Esto es, que tiene un corazón frágil que le tiembla como una hoja seca en el árbol cuando sopla el viento. Uno de los cardiólogos que le cuidan, Miguel Orejas, es lector habitual de estas crónicas y me aconsejó ir a El Flaco (Javier Ferrero, 8), que abrió en 2016 Andy Boman, responsable de aquel Gingerboy que tanto gustaba a nuestro Fernando Point. (Lo siento Arcadi, ya van dos semanas seguidas poniéndote los cuernos con otro

referente. Me tienes con hambre de azotes). La persona que me acompaña a El Flaco es abstemia pero en cuanto ve la carta no puede resistirse a pedir un vino blanco pese a esos dolores de cabeza que me suenan a una excusa para maridos pesados. (Edurne dice que la viagra es la mayor putada que nos han podido hacer a las mujeres de 6o).

La carta de El Flaco me recuerda a la de Sudestada, cuyo cierre con la consecuente privación de su carrillera con curry no ha sido superada por mis papilas gustativas. Afortuna damente la lectura de la carta de El Flaco palió la sensación de nostalgia. Pedimos un bao de panceta cocida en caldo cantonés, el tartar de cordero con tahini y piñones, y el tuétano a la brasa con curri malayo y pan roti.

Como a Pilar le quedaba un poco de vino añadimos el secreto ibérico con curry massamam y cebollitas, que estaba buenísimo y hubiera propiciado otra botella. Ignoro si Andy Boman sigue a cargo de El Flaco porque hace

unos meses abrió Ultramarines del Coso (San Joaquín, 16). Si así ha sido, su ausencia no desmerece la cocina de El Flaco, casi digna de una de esas estrellas exóticas que iluminan Madrid. Invité yo. Me costó 110 euros

Le Petit Dim Sum (Lagasca, 48) es la última apertura del grupo China Crown en Madrid. El miércoles me mandaron un correo en el que me contaban que ofrecían un menú de Dim Sum. Hace unos meses estuve en el Shang Palace en el Sangri-La de Paris. Allí la pasta al vapor de los Dim Sum y las obleas del pato se deshacían con el mero roce de la lengua, con la consecuente fusión de la pasta finísima y la carne prieta de la langosta o de la tajadita de cochinillo. No se puede decir lo mismo de Le Petit Dim Sum de Madrid. Sin embargo, en el Shang Palace te soplaban seis veces más, por lo que no es reprochable que el bocado de los dim sum madrileños sea seis veces menos sublimes, lo que no quita que estén buenísimos. Nos costó 49 euros por barba, con vino.

**6 EL MUNDO.** Sábado, 6 de julio 2024

# **GRAN MADRID**



Un grupo de excursionistas visitan un robledal durante una de las rutas agro-ecoturísticas 'Sabores y colores del Valle del Alberche'. INSPIRIENCE

#### ELENA MORO MADRID

Degustar el Valle del Alberche, tanto en el sentido figurado como en el real, es la atractiva y sabrosa propuesta de las rutas agro-ecoturísticas Sabores y colores del Valle del Alberche que ha estrenado AvilAgro (la Asociación de la Industria Agroalimentaria de Ávila) en colaboración con el ItaCyL (Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León), un proyecto que busca dinamizar este territorio, apostando por el turismo sostenible, realizado por empresas y productores locales, y poner así en valor el rico patrimonio natural, cultural y gastronómico de esta bella y desconocida comarca abulense que bien merece una escapada de fin de semana, o incluso una exprés de un solo de día, perfectamente factible porque solo se tarda en llegar una hora y media desde Madrid capital.

Para adaptarse a la disponibilidad de agenda de cada posible visitante, han diseñado tres itinerarios: de uno, dos o tres días de duración, y que tomando como punto de partida el sector agroalimentario, combinan senderismo, naturaleza, cultura, historia y una experiencia gastronómica de alta calidad, recorriendo sin prisas los espacios naturales más emblemáticos de la zona, y al mismo tiempo realizando actividades complementarias como una visita a la fábrica artesanal de cerveza o un taller de cocina creativa con productos locales.

Pero antes de adentrarnos en el Valle del Alberche y Tierra de Pinares, que ese es el nombre completo del territorio, lo situamos en el mapa: escondido entre la Sierra de la Paramera y las estribaciones finales de Gredos, este profundo y frondoso valle está regado por las aguas del río del mismo nombre, un afluente del Tajo que nace en la Sierra de Villafranca, en el corazón del Sistema Central, y que ha moldeado a lo largo de los siglos sus paisajes y el carácter resiliente de sus habitantes.

El itinerario de un día se llama *Un tentempié* del Valle del Alberche y es eso, un primer bocadito para conocer la comarca. Comienza en el

# AVENTURAS CERCANAS

# Ruta 'gastro' por el Valle del Alberche

Un itinerario para caminar por encinares, tomar queso y vino de Cebreros o hacer piragua en El Burguillo

municipio de El Barraco, conocido por sus *verracos* o figuras de granito con forma de animales, expresión artística y social de la tribu de origen celta de los vetones (VII al I A.C.), desde donde nos vamos al Museo de la Naturaleza del Valle del Alberche, reconocido como uno de los mejores museos de medio ambiente de España. Sus expertos guías, Belén o Ángel, nos explicarán los ecosistemas más representativos del Valle y cómo funcionan por las diferentes salas donde se replican espacios naturales de la zona, como el robledal y el pinar, y sus especies asociadas más representativas entre las que destacan las aves rapaces.

El encinar, el bosque típicamente ibérico, también es característico de estas tierras, y éste sí que lo visitaremos físicamente en una senda interpretativa por el vecino Monte del Encinar. Caminaremos hasta una extensa dehesa en la que se levantan unos magníficos ejemplares de encinas milenarias, con las cumbres de la Sierra de Gredos en el horizonte. Tras este aperitivo natural, nos vamos a tomar el nutritivo, visitando la quesería de Elvira García. Los dueños, los hermanos Paco y Jesús, nos explicarán el proceso de elaboración de sus premiados quesos frescos (no pasteurizados),

nos presentarán a sus cabras, que tienen hasta nombre porque son como de la familia, y remataremos, cómo no, con una degustación de quesos maridados con los también reconocidos vinos de la comarca de Cebreros.

Seguiremos degustando los productos de proximidad en la fábrica de otros hermanos, Israel y Héctor, que elaboran la mejor cerveza artesana de la comarca, Raíz cuadrada, ja base de pan! Y es que su familia, después de cinco generaciones como panaderos tuvieron la idea de realizar su cerveza a base de este alimento. Tiempo libre para una comida y luego al embalse de El Burguillo, el más antiguo de España (1913), y el más grande de Ávila, para hacer una ruta guiada en piragua en el pre-

cioso entorno de la Reserva Natural del Valle de Iruelas, una de las joyas de la Sierra de Gredos. Este valioso bosque está formado por una gran diversidad de especies, entre las que destacan los pinos negrales y laricio, de los que aún se conservan unos grandes y centenarios ejemplares, y es también Zona de Especial Conservación y Zona de Especial Protección de las Aves, aquí vive la colonia más numerosa de buitres negros de Castilla y León.

Después del tentempié, pasamos al itinerario ya un poco más contundente, el de dos jornadas: El cielo y la tierra en el Valle del Alberche. Con los mismos ingredientes que la ruta de un día, pero añadiendo actividades: como una visita a El Barraco, donde un guía nos enseñará el patrimonio histórico más interesante de esta localidad, poblada desde tiempos inmemoriales por vetones, visigodos y romanos, y una salida astronómica para contemplar los limpios cielos del Valle de Alberche y Pinares, que han logrado la certificación Destino Turístico Starlight por sus buenas cualidades para la contemplación de los cielos estrellados.

Hay miradores astronómicos en cada pueblo de la comarca, y según sean las condiciones meteorológicas, podremos acudir al Mi-

rador Astronómico de El Barraco o a la Azotea del Museo de la Naturaleza. Al día siguiente podemos elegir, según la época del año, entre una salida de campo micológica en el Valle de Iruelas o una de plantas medicinales, donde aprenderemos a identificar plantas por el camino y sus propiedades. Y como postre un taller de cocinoterapia con Chef Delia, para aprender a cocinar y emplatar manjares locales.

Y ya, si aún nos quedan ganas y estómago, tenemos el banquete de 3 días: *Despierta* 

tus sentidos en el valle del Alberche, que amplía la experiencia. En definitiva, un atracón de naturaleza, de cielo y de comida rica y de proximidad. Un placer para los sentidos que nos dejará ¡más que satisfechos!

#### FICHA TÉCNICA

ACTIVIDAD: Descubrir el Valle del Alberche y Tierra de Pinares a través de sus paisajes y sus alimentos.

ITINERARIO DE 1 DÍA: Un tentempié del Valle del Alberche DISTANCIA DESDE MADRID: 140 kilómetros. WEBS: www. avilagro.org

y www.inspirience.es

# **GRAN MADRID**



# MALENA ALTERIO Y ARTURO VALLS, DOS CÓMICOS IRREFUTABLES

#### POR **LUIS MARTÍNEZ**

# MALA PERSONA

DIR: FERNANDO GARCÍA-RUIZ.

INT: ARTURO VALLS, MALENA ALTERIO,
JULIÁN VILLAGRÁN, JOSÉ CORBACHO,
TERESA LOZANO. DURACIÓN: 99
MINUTOS. NACIONALIDAD: ESPAÑA

La comedia es lo que es precisamente por su capacidad para no ser nada de lo que nos empeñamos en que sea. Cuando decimos que una comedia es inteligente, en verdad lo que estamos diciendo es que los inteligentes somos nosotros que nos reímos. Es decir, creemos (o fingimos) definir algo y, en verdad, en un ejercicio de narcisismo muy poco pudoroso, lo que hacemos es propaganda. De la misma manera, cuando decimos eso de que una comedia es chabacana, en realidad lo que intentamos es ocultar que, pese a todo, nos hemos reído. De nuevo, desviamos la atención para hablar indirectamente de nosotros mismos. Siempre así de patético, que no cómico.

*Mala persona*, y de ahí lo anterior, es comedia por sencillamente inclasifi-



Arturo Valls en un momento de 'Mala persona'.

cable. No hay forma de saber qué hace que, de repente, nos estemos riendo de la enfermedad terminal de un hombre (ése es el personaje de Arturo Valls), mientras un abogado desaprensivo (éste es Julián Villagrán) se las arregla para estafarle a la vez que

le engaña con su mujer (y aquí, la inconmensurable Malena Alterio). Si a eso se le suma que todo ocurre en un barrio del extrarradio de una ciudad arrasado por todas las consecuencias de la pobreza... A ver si no va a ser una comedia.

Mala persona avanza en difícil equilibrio entre la broma y el insulto; entre la escatología y la alta comedia; entre el drama social y el delirio personal; entre el cine familiar y el gamberrismo adolescente; entre el placer propio y la vergüenza ajena. Y en su paso de bulldozer ni la Iglesia (aquí, un José Corbacho desatado). Más que humor negro en su acepción más clásica, diríamos que la cosa anda más cerca del humor sucio o, mejor, humor que mancha al menos como la vida misma. Pese a desajustes de ritmo (que los hay), no hay más remedio que rendirse a una comedia cuyo principal atractivo es que nadie diría que lo es.

Hacer comedia con material de derribo de la tragedia siempre funciona. Duele, pero ilumina.

El ritmo que tanto preocupa al director no siempre es lo constante que debería.

#### **CINES**

#### **MADRID**

ARTISTIC METROPOL Calle Cigarreras, 6. Tlfno: 915272792. Venta de entradas: www.artisticmetropol.es.

| Day of the dead          | 16.15 - 22.00 -                                        |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| El día de los muertos    | 21.45 -                                                |  |  |  |  |  |  |
| El diario de los muertos | 16.00 -                                                |  |  |  |  |  |  |
| La noche de los          | 16.00 - 22.00 - 22.15 -                                |  |  |  |  |  |  |
| Los indeseables          | 16.15 18.00 18.00 18.15 20.15                          |  |  |  |  |  |  |
| Los indeseables          | 20.15 - 22.00                                          |  |  |  |  |  |  |
| Mars Express             | 16.15 - 17.35 - 22.05 -                                |  |  |  |  |  |  |
| Segundo premio           | 16.00 18.15 20.00 20.15                                |  |  |  |  |  |  |
| Third Week               | 16.00 - 20.15 -                                        |  |  |  |  |  |  |
| Zombi. El regreso de los | Zombi. El regreso de los muertos vivientes 17.35 21.45 |  |  |  |  |  |  |

AUTOCINE MADRID Calle de la Isla de Java, 2. Tlfno:

Venta de entradas: www.ticketea.com

Gru 4, mi villano favorito 22.15

CINE CAPITOL Gran Vía, 41. Tlfno: 915222229. Venta de entradas: capitolgranvia.com.

Bad Boys: Ride or Die 22.00

Gru 4, mi villano favorito 16.00 19.00 22.00

CINE DORÉ FILMOTECA ESPAÑOLA Santa Isabel 3. Tlfno 913691125. Venta de entradas: 913691125. Blackhat. Amenaza en la red21.30

18.00

CINE IBERIA Plaza Cibeles 2. Tlfno: 915954800. Venta de entradas: 915954800.

Venta de entradas: 915954800.

Profundo carmesí 19.00

CINES CALLAO Pza. Callao 3. Tlfno: 902221622. Venta de entradas: 902221622 y reservaentradas.con

Venta de entradas: 902221622 y reservaentradas.com.

Bad Boys: Ride or Die 22.30

Bel revés 2 (Inside Out 2) 16.00 18.00 20.00 22.00

Gru 4, mi villano favorito 16.30 18.30 20.30

**CINES PRINCESA** Princesa 3. Tlfno: 902221622. Venta de entradas: 902221622 y pillalas.com.

| Del revés 2 (Inside Out 2) | 16.00 | 17.00 - | 18.00 - | 19.00 | 20.00 |
|----------------------------|-------|---------|---------|-------|-------|
| Del revés 2 (Inside Out 2) | 21.30 | 22.00 - |         |       |       |
| El bus de la vida          | 16.00 | 18.00   | 20.00   | 22.00 |       |
| En tierra de santos        | 16.00 | 18.05   | 20.10   | 22.15 |       |
| Hasta el fin del mundo     | 16.00 |         |         |       |       |
| Horizon: An                | 21.35 |         |         |       |       |
| Kinds of Kindness          | 16.00 | 17.00 - | 19.00 - | 20.30 | 21.45 |
| La casa                    | 18.25 |         |         |       |       |
| La quimera                 | 20.00 |         |         |       |       |
| Los indeseables            | 18.00 | 20.05   |         |       |       |
| Mala persona               | 16.00 | 17.55   | 19.50   | 22.00 |       |
| Nausicaä del               | 22.30 |         |         |       |       |
| Segundo premio             | 20.30 |         |         |       |       |
| Siempre nos quedará        | 16.00 | 18.15   |         |       |       |
| Un lugar tranquilo: Día 1  | 16.00 | 19.40 - | 22.40   |       |       |
| Vidas perfectas            | 16.00 | 17 50 - | 22 10 - |       |       |

CINES VERDI MADRID Bravo Murillo 28. Tifno: 914473930. Venta de entradas: 914473930 y cines-verdi.com

Venta de entradas: 914473930 y cines-verdi.com.

Blondi 16.00 17.45

Casa en flames 16.00 22.30 20 20.05 22.00 El bus de la vida 16.00 19.55

Gru 4, mi villano favorito 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

| Horizon: An            | 21.45 <sup>-</sup>     |  |
|------------------------|------------------------|--|
| Kinds of Kindness      | 19.30 - 21.50 -        |  |
| La casa                | 18.05                  |  |
| La última sesión de Fr | eud 16.00 <sup>-</sup> |  |
| Memory                 | 17.55 - 19.45 -        |  |

CINESA LA GAVIA 3D Calle del Alto del Retiro s. n. Tlfno 902333231. Venta de entradas: 902333231 y cinesa.es.

| 902333231. Venta de entradas: 902333231 y cinesa.es. |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| Bad Boys: Ride or Die                                | 21.05 |       |       |       |       |  |  |  |  |
| Blue Lock. La                                        | 19.35 |       |       |       |       |  |  |  |  |
| Del revés 2 (Inside Out 2)                           | 15.50 | 16.30 | 17.30 | 18.20 | 19.00 |  |  |  |  |
| Del revés 2 (Inside Out 2)                           | 20.00 | 20.45 | 21.25 | 22.25 |       |  |  |  |  |
| Gru 4, mi villano favorito                           | 15.45 | 16.20 | 16.45 | 17.45 | 18.10 |  |  |  |  |
| Gru 4, mi villano favorito                           | 19.10 | 20.15 | 20.35 | 21.35 | 22.00 |  |  |  |  |
| Gru 4, mi villano favorito                           | 22.35 |       |       |       |       |  |  |  |  |
| Horizon: An                                          | 15.50 |       |       |       |       |  |  |  |  |
| Kill Boy                                             | 18.50 | 21.55 |       |       |       |  |  |  |  |
|                                                      |       |       |       |       |       |  |  |  |  |

CINESA LAS ROSAS 3D Avda. Guadalajara 2. Tlfno 902333231.

Un lugar tranquilo: Día 1 16.55 19.25 21.55

| Bule Lock La... | 18.50 | 20.3 | 20.3 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20

CINESA MANOTERAS Avenida de Manoteras, 40. Tifno

902100842. Venta de entradas: 902100842 y cinesa.es.

| 12.00 | 14.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.20 | 21.45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 18.15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16.35 | 19.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11.50 | 12.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14.45                               | 15.45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15.55 | 16.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16.55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17.25                               | 18.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18.35 | 19.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20.45                               | 21.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 21.50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12.05 | 16.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21.05                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12.35 | 17.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22.20                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12.20 | 17.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21.55                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12.50 | 21.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11.55 | 14.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12.00 | 12.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14.25                               | 14.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15.05 | 15.45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16.25                               | 16.45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17.15 | 17.45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18.45                               | 18.55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 19.10 | 19.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20.35                               | 21.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 21.35 | 22.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 19.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12.20 | 20.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12.45 | 16.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22.15                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12.50 | 17.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20.45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16.15 | 18.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11.50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | 12.20<br>18.15<br>16.35<br>11.50<br>15.55<br>18.35<br>21.50<br>12.05<br>12.05<br>12.35<br>12.20<br>15.05<br>17.15<br>19.00<br>19.00<br>12.15<br>19.00<br>12.20<br>12.20<br>12.35<br>19.00<br>12.35<br>19.00<br>12.35<br>19.00<br>12.20<br>12.20<br>12.35<br>19.00<br>12.35<br>19.00<br>12.35<br>19.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10 | 12.20 21.45 18.15 11.50 12.10 15.55 16.15 18.35 19.20 21.50 16.10 12.35 16.10 12.35 17.00 12.20 17.15 12.50 21.00 12.15 15.05 15.45 17.15 17.45 19.10 19.40 21.35 22.05 19.00 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 12.20 20.35 | 12.20         21.45           18.15 | 12.20         21.45           18.15         3           18.35         19.35         22.05           11.50         12.10         12.30         14.45           15.55         16.15         16.52         17.25           18.35         19.20         19.50         20.45           21.50         1         19.00         21.05           12.20         17.15         19.15         21.55           12.50         12.00         12.15         12.35         14.25           15.50         13.40         16.25         14.25         15.50         14.25         15.50         14.25         15.50         14.25         15.50         14.25         15.50         14.25         15.50         14.25         15.50         14.25         15.50         14.25         15.50         15.25         14.25         15.50         15.25         14.25         15.50         15.25         14.25         15.25         14.25         15.25         14.25         14.25         15.25         14.25         15.25         17.15         17.25         14.25         14.25         15.25         17.25         14.25         14.25         14.25         14.25         15.25         17.25         < |

CINESA MÉNDEZ ÁLVARO 3D Acanto 2. Tifno 902100842.

Un lugar tranquilo: Día 1 12.45 17.30 19.55 22.30

22.45

| 902100842.<br>Venta de entradas: 9021 | 00842 | y cines | sa.es. |       |        |
|---------------------------------------|-------|---------|--------|-------|--------|
| Bad Boys: Ride or Die                 | 18.25 | 21.50   |        |       |        |
| Blue Lock. La                         | 12.15 | 14.55   | 18.30  |       |        |
| Casa en flames                        | 16.00 | 21.10   |        |       |        |
| Del revés 2 (Inside Out 2)            | 12.05 | 12 15   | 12 25  | 12 35 | 1// 20 |

| Del revés 2 (Inside Out 2) | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 17.15 | 17.30 |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Del revés 2 (Inside Out 2) | 18.30 | 19.00 | 19.30 | 20.00 | 21.00 |
| Del revés 2 (Inside Out 2) | 21.30 | 22.00 |       |       |       |
| Detective Conan            | 14.40 | 15.50 |       |       |       |
| El bus de la vida          | 12.20 | 17.40 | 20.05 | 22.50 |       |
| En tierra de santos        | 19.20 | 22.20 |       |       |       |
| Gru 4, mi villano favorito | 12.00 | 12.10 | 12.20 | 12.30 | 14.25 |
| Gru 4, mi villano favorito | 15.10 | 15.45 | 16.15 | 16.25 | 16.45 |
| Gru 4, mi villano favorito | 17.45 | 18.10 | 18.35 | 18.45 | 19.10 |
| Gru 4, mi villano favorito | 20.10 | 20.35 | 21.05 | 21.15 | 21.35 |
| Gru 4, mi villano favorito | 22.35 |       |       |       |       |
| Haikyu!! La batalla        | 15.30 |       |       |       |       |
| Horizon: An                | 15.45 |       |       |       |       |
| Kill Boy                   | 12.05 | 16.15 | 19.35 | 22.10 |       |
| Kinds of Kindness          | 12.00 | 21.05 |       |       |       |
| Mala persona               | 12.15 | 17.25 | 19.55 | 22.25 |       |
| Un lugar tranquilo: Día 1  | 12.00 | 17.20 | 19.45 | 22.30 |       |
|                            |       |       |       |       |       |

CINESA PRÍNCIPE PÍO 3D Paseo de la Florida s/n. Tifno 902333231. Venta de entradas: 902333231 y cinesa.es.

| Bad Boys: Ride or Die      | 15.50 | 22.50 |       |       |       |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Blue Lock. La              | 18.20 |       |       |       |       |
| Del revés 2 (Inside Out 2) | 16.00 | 17.00 | 17.30 | 18.30 | 19.30 |
| Del revés 2 (Inside Out 2) | 20.00 | 21.00 | 22.00 |       |       |
| Gru 4, mi villano favorito | 15.45 | 16.45 | 17.45 | 18.10 | 19.10 |
| Gru 4, mi villano favorito | 20.10 | 20.35 | 21.35 | 22.20 | 22.35 |
| Kill Boy                   | 19.05 |       |       |       |       |
| Kinds of Kindness          | 15.50 |       |       |       |       |
| Un lugar tranquilo: Día 1  | 17.15 | 19.45 | 22.15 |       |       |

CINESA PROYECCIONES 3D Fuencarral 136.

| · ciita ac ciitiaaaa; ciiico | u     |       |       |       |       |  |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| Del revés 2 (Inside Out 2)   | 16.00 | 16.35 | 17.00 | 17.40 | 18.30 |  |
| Del revés 2 (Inside Out 2)   | 19.25 | 19.45 | 21.00 | 22.15 |       |  |
| Gru 4, mi villano favorito   | 15.45 | 16.45 | 18.10 | 18.45 | 19.10 |  |
| Gru 4, mi villano favorito   | 20.35 | 21.35 | 22.50 |       |       |  |
| Horizon: An                  | 21.15 |       |       |       |       |  |
| Kinds of Kindness            | 21.50 |       |       |       |       |  |
| Jn lugar tranquilo: Día 1    | 16.15 | 20.05 | 22.30 |       |       |  |

CINETECA Plaza de Legazpi, 8. Tifno: 915170903. Venta de entradas: www.entradas.com. Michael Jackson Moonwalker22.15

**CÍRCULO DE BELLAS ARTES** Marqués de Casa Riera 4. Tlfno: 902488488. Venta de entradas: 902488488 y reservaentradas.com.

zureka 22.00 .a quimera 17.00 19.30

 CONDE DUQUE AUDITORIO MORASOL Calle Pradillo, 4.

 Tiffno: 910524380.
 y reservaentradas.com.

 Venta de entradas: 910524380 y reservaentradas.com.

 Del revés 2 (Inside Out 2) 16.45 17.30 18.35 19.25 20.25

 Del revés 2 (Inside Out 2) 22.15 \*\*

 El bus de la vida 16.25 20.10 22.00 \*\*

 Gru 4, mi villano favorito 20.00 \*\*

 Horizon: An... 18.45 21.00 \*\*

 Kinds of Kindness 19.00 21.15 \*\*

 GOLEM Martin de los Heros 14. Tifno: 902221622.

 Venta de entradas: 902221622 y golem.es.

 Blondi
 16.10
 18.15
 20.20
 22.30

Siempre nos quedará... 16.45 18.45 22.00

Un lugar tranquilo: Día 1 16.45 18.15 21.30

Del revés 2 (Inside Out 2) 16.10 17.00 18.15 El cielo rojo 20.20 22.30 Ex Maridos 22.30 Kinds of Kindness 16.10 19.30 21.30 Siempre nos quedará... 19.00

MK2 PALACIO DE HIELO CC Dreams Palacio de Hielo, Silvano 77. Tlfno: 914061785. Venta de entradas: reservaentradas com

| Venta de entradas: reservaentradas.com.  Bad Boys: Ride or Die 20.00 22.30  Blue Lock. La 20.00 -  Casa en flames 15.50 17.55  Del revés 2 (Inside Out 2) 12.00 12.15 16.00 16.15 16.45 |         |         |         |         |       |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| Bad Boys: Ride or Die                                                                                                                                                                   | 20.00   | 22.30   |         |         |       |  |  |  |  |  |  |  |
| Blue Lock. La                                                                                                                                                                           | 20.00 - |         |         |         |       |  |  |  |  |  |  |  |
| Casa en flames                                                                                                                                                                          | 15.50   | 17.55   |         |         |       |  |  |  |  |  |  |  |
| Del revés 2 (Inside Out 2)                                                                                                                                                              | 12.00   | 12.15   | 16.00 - | 16.15   | 16.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| Del revés 2 (Inside Out 2)                                                                                                                                                              | 17.15   | 18.00 - | 18.15   | 18.45   | 19.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Del revés 2 (Inside Out 2)                                                                                                                                                              | 20.00 - | 20.15   | 20.45   | 21.15   | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Del revés 2 (Inside Out 2)                                                                                                                                                              | 22.15   | 22.45   |         |         |       |  |  |  |  |  |  |  |
| El bus de la vida                                                                                                                                                                       | 11.45   | 16.30   | 18.30   | 20.30   | 22.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Fuera de temporada                                                                                                                                                                      | 12.00   | 15.50   | 18.05   | 20.20 - | 22.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| Gru 4, mi villano favorito                                                                                                                                                              | 12.00   | 12.15   | 16.00   | 17.00   | 17.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Gru 4, mi villano favorito                                                                                                                                                              | 17.30   | 18.00   | 18.30   | 19.00   | 19.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Gru 4, mi villano favorito                                                                                                                                                              | 20.00   | 20.30   | 21.00   | 22.00   |       |  |  |  |  |  |  |  |
| Horizon: An                                                                                                                                                                             | 22.30   |         |         |         |       |  |  |  |  |  |  |  |
| Kinds of Kindness                                                                                                                                                                       | 21.30   |         |         |         |       |  |  |  |  |  |  |  |
| Mala persona                                                                                                                                                                            | 11.45   | 16.45   | 18.45   | 20.45   | 22.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tres colores: Azul                                                                                                                                                                      | 19.15   | 21.15   |         |         |       |  |  |  |  |  |  |  |
| Un lugar tranquilo: Día 1                                                                                                                                                               | 11.45   | 16.00   | 18.10   | 20.20   | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Un lunes transmile: Die 1                                                                                                                                                               | 22.20   |         |         |         |       |  |  |  |  |  |  |  |

ODEÓN MULTICINES ALCALÁ NORTE Centro Comercia

16.00 18.00

| Bad Boys: Ride or Die      | 19.45 | 22.00 |       |       |       |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Blue Lock. La              | 18.00 |       |       |       |       |
| Casa en flames             | 16.00 |       |       |       |       |
| Del revés 2 (Inside Out 2) | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 19.30 |
| Del revés 2 (Inside Out 2) | 20.00 | 21.00 | 21.30 |       |       |
| Gru 4, mi villano favorito | 16.00 | 17.00 | 17.30 | 18.00 | 19.00 |
| Gru 4, mi villano favorito | 20.00 | 21.00 | 22.00 |       |       |
| Kinds of Kindness          | 22.00 |       |       |       |       |
| Mala persona               | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 |       |
|                            |       |       |       |       |       |

PALACIO DE LA PRENSA Pza. Callao 4. Tlfno: 902221622. Venta de entradas: 902221622 y reservaentradas.com. Gru 4. mi villano favorito 16.30° 18.30° 20.30° 22.30°

| Gru 4, mi villano favorito | 16.30 <sup>-</sup> | 18.30   | 20.30   | 22.30 - |       |
|----------------------------|--------------------|---------|---------|---------|-------|
| Horizon: An                | 17.00 -            | 20.30   |         |         |       |
| Un lugar tranquilo: Día 1  | 16.30              | 17.30 - | 18.30 - | 19.30 - | 20.30 |
| Un lugar tranquilo: Día 1  | 22.00 -            | 22.30   |         |         |       |
|                            |                    |         |         |         |       |

**PEQUEÑO CINE ESTUDIO** Calle Magallanes, 1. Tlfno: 914472920.

| Venta de entrada | ıs: 914472920. |
|------------------|----------------|
| AIR              | 18.15          |
| Nefarious        | 22.15          |

RENOIR PLAZA DE ESPAÑA Martín de los Heros 12. Tlfn 902229122.

| Venta de entradas: 9022  | 29122 y pillalas.com.           |
|--------------------------|---------------------------------|
| Alumbramiento            | 22.20                           |
| Casa en flames           | 16.00 18.10 20.20 22.30         |
| Fuera de temporada       | 16.00 - 18.10 - 20.20 - 22.30 - |
| La última sesión de Freu | d 16.00 <sup>-</sup>            |
| Memory                   | 18.10 ° 20.15 °                 |
| Shayda                   | 16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.45 - |
| Tres colores: Azul       | 16.10 - 18.10 - 20.10 - 22.10 - |

**RENOIR RETIRO** Narváez 42. Tlfno: 902229122. Venta de entradas: 902229122 y pillalas.com.

| Del revés 2 (Inside Out 2) | 16.00   | 18.00 - | 20.00 - | 22.00 - |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Fuera de temporada         | 16.00   | 18.15   | 20.15   | 22.15   |
| Kinds of Kindness          | 16.00   | 19.00   | 22.00 - |         |
| Los indeseables            | 16.00   | 22.45   |         |         |
| Shauda                     | 10 05 - | 20.25   |         |         |

SALA BERLANGA Andrés Mellado, 53. Tlfno: 915036823. Venta de entradas: www.entradas.com.

Dragonkeeper 18.30

Segundo premio 20.30 VERDI KIDS HD MADRID Bravo Murillo 28. Tlfno: 914473930. Venta de entradas: 914473930 y www.cines-verdi.com.

Venta de entradas: 914473930 y www.cines-verdi.com Del revés 2 (Inside Out 2) 18.10

Gru 4, mi villano favorito 16.00 18.00

YELMO CINES IDEAL Doctor Cortezo 6. Tlfno: 902220922

| Venta de entradas: 902220922 y www.entradas.com. |         |         |         |         |       |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------|--|--|--|--|--|--|
| Back to Black                                    | 22.25 - |         |         |         |       |  |  |  |  |  |  |
| Bad Boys: Ride or Die                            | 14.45   | 22.40 - |         |         |       |  |  |  |  |  |  |
| Blondi                                           | 20.25   |         |         |         |       |  |  |  |  |  |  |
| Blue Lock. La                                    | 12.25   | 18.00   |         |         |       |  |  |  |  |  |  |
| Casa en flames                                   | 17.15   |         |         |         |       |  |  |  |  |  |  |
| Del revés 2 (Inside Out 2)                       | 12.30 - | 13.30 - | 14.40   | 16.10   | 16.45 |  |  |  |  |  |  |
| Del revés 2 (Inside Out 2)                       | 18.15   | 18.50 - | 20.20 - | 21.20 - | 22.30 |  |  |  |  |  |  |
| Del revés 2 (Inside Out 2)                       | 23.30 - |         |         |         |       |  |  |  |  |  |  |
| Detective Conan                                  | 12.15   |         |         |         |       |  |  |  |  |  |  |
| Fuera de temporada                               | 15.35   | 20.05   |         |         |       |  |  |  |  |  |  |
| Furiosa: De la saga                              | 19.35   |         |         |         |       |  |  |  |  |  |  |
| Gru 4, mi villano favorito                       | 12.10   | 13.10   | 14.55   | 15.55   | 17.00 |  |  |  |  |  |  |
| Gru 4, mi villano favorito                       | 18.00 - | 19.05 - | 20.05 - | 21.10   | 22.10 |  |  |  |  |  |  |
| Gru 4, mi villano favorito                       | 23.15   |         |         |         |       |  |  |  |  |  |  |
| Haikyu!! La batalla                              | 14.15   |         |         |         |       |  |  |  |  |  |  |
| Horizon: An                                      | 16.35   |         |         |         |       |  |  |  |  |  |  |
| Kinds of Kindness                                | 12.00 - | 15.15   | 18.30 - | 21.45   |       |  |  |  |  |  |  |
| Nausicaä del                                     | 12.00   |         |         |         |       |  |  |  |  |  |  |
| Rivales                                          | 22.20 - |         |         |         |       |  |  |  |  |  |  |
| Un lugar tranquilo: Día 1                        | 12.05 - | 16.20   | 18.25   | 20.30 - | 22.35 |  |  |  |  |  |  |
| Vidas perfectas                                  | 14.30 - |         |         |         |       |  |  |  |  |  |  |
|                                                  |         |         |         |         |       |  |  |  |  |  |  |

**YELMO CINES ISLAZUL 3D** CC Islazul, Avda. Calderillas 1. Tlfno: 902220922. Venta de entradas: 902220922 y www.entradas.com.

YELMO CINES PLENILUNIO 3D CC Plenilunio, Pl. Las Mercedes. Tifno: 902220922. Venta de entradas: 902220922 y www.entradas.com.

 Tarot
 23.30

 Un lugar tranquilo: Día 1
 15.55
 18.05
 20.15
 22.25

**Bad Boys: Ride or Die** 15.45 20.10 22.35 Blue Lock. La... 18.25 Casa en flames 15.40 Del revés 2 (Inside Out 2) 16.00 16.30 17.00 17.30 18.10 Del revés 2 (Inside Out 2) 18.40 19.10 19.40 20.00 20.20 Del revés 2 (Inside Out 2) 20.50 21.20 22.30 23.30 El reino del planeta... 23.00 En tierra de santos... 20.30
Garfield: La película 16.20 20.30 22.45 Gru 4. mi villano favorito 15.55 16.25 16.55 17.20 18.00 Gru 4, mi villano favorito 18.30 19.00 20.05 20.35 21.05 Gru 4, mi villano favorito 22.10 23.10 Kinds of Kindness 21.50 Mala persona Sesión doble. 18.05 20.15 22.20 Un lugar tranquilo: Día 1 15.50 17.50 19.55 22.40

: V.O.S.E. \*: 3D

# GRAN MADRID

rammadrid@cimundo.c.

LA LEY DE LA CALLE



El actor Nacho Vidal besa a José María Ponce, antes del estreno de un salón erótico en Madrid. JUAN NAHARRO / GETTY

**PERSONAJES** COLONIA DE SANTA ANA

# El rey del porno que nació en Vallecas

José María Ponce, uno de los primeros hippies madrileños, se convirtió en leyenda del cine erótico: «La mafia le amenazó»

Vallecas es una gran comunidad de clase obrera, uno de los barrios más grandes de Europa (en su totalidad cuenta hoy con más de 350.000 habitantes), un lugar con una rica cultura urbana del cual han surgido figuras cuya labor ha tenido un impacto significativo en la vida de todos. En Vallecas, más concretamente en la colonia de Santa Ana se crio José María Ponce, también conocido como el padre del porno español. La pornografía hoy es más que accesible para todos, pero no siempre fue así. Aun con todo, parece que algunos quieren restringir el uso del mismo en tiempos venideros, con el certificado digital que va a exigir el Gobierno de Pedro Sánchez.

A los pies del Cerro del Tío Pío, el famoso parque de las Siete Tetas (por las siete colinas que lo conforman), está la Colonia Santa Ana, muy cerca de lo que antaño fue El Rey del Champiñón, un conocido bar de la zona en el que durante los años 70 paraban los chavales del barrio. Como me comenta Rafa, antiguo vecino de Santa Ana: «Las Siete Tetas eran cuatro en origen. Pero antes de eso, eran cerros, había cuevas, tierra mala, inservible... En lo alto del cerro había casas bajas, chabolas». En la Colonia Santa Ana vivió parte de su juventud José María Ponce, el famoso pornógrafo. Rafa, ex vecino suyo, me habla de él: «José María fue uno de los primeros hippies de Vallecas. Vivía en el primero con sus padres. Nació en 1954 y falleció en marzo de 2024. Era un tío muy hippie, muy hippie, que fumaba marihuana cuando casi no existía la marihuana en España. Su madre era enfermera y su padre trabajaba en RENFE. Vivió en la Colonia de Santa Ana desde 1966 hasta el 72, aproximadamente».

Al ser hippie la gente del barrio lo veía como un bicho raro. «Por entonces, la gente de Vallecas no sabía lo que era eso. José María llevaba el pelo muy largo, unas sandalias, chaquetas de ante con flecos... Recuerdo sus andares, que eran muy característicos. Yo le decía que tenía andares contraculturales. Era el típico pasota, que no se metía en temas políticos... Aunque aquí en Vallecas era difícil, porque Vallecas siempre estuvo muy politizada, con movimientos vecinales, etc». En algún momento de su vida, José María se enganchó a la heroína, aunque logró desintoxicarse pasados los años.

#### IÑAKI DOMÍNGUEZ

Rafa me habla de ello: «Fue heroinómano... Pero logró desengancharse. Me decía: 'La heroína es una droga que mata, que te destruye, pero la verdad es que proporciona una sensación muy placentera. Es como una paz... que te olvidas de todo... Pero te engancha y te destruye'».

«Empezó de periodista en Radio Nacional», prosigue Rafa. «La primera entrevista a Julio Cortázar en España se la hizo él. Por lo que fuera, se metió en el cine porno. Quizá porque le gustaba mucho el cine. Llegó a tener una productora muy importante. Se hizo amigo de Jess Franco, el director de cine de explotación. De hecho, Ponce trabajó como cámara para él». De él se

dice que introdujo a Nacho Vidal en la industria pornográfica española. Cuenta la leyenda que comenzó en la industria realizando vídeos caseros con su pareja de entonces, María Bianco, una de las primeras actrices porno españolas, nacida en 1957. También ella ayudó a actores y actrices emergentes como Toni Ribas, Max Cortés, Sara Bernat o Sophie Evans.

En los 90, Ponce acabó por ser uno de los creadores y director del Festival de Cine Erótico de Barcelona. «Me contaba», dice Rafa, «que hubo un momento en que empezó a amenazarlo la mafia con matarle si no les cedía el festival. Al final tuvo que malvender la titularidad del festival porque estaba amenazado de muerte. De hecho, hubo varias amenazas de bomba. Él me decía en plan de broma: Tú imagínate un Festival de Cine Eró-

tico que está en un pabellón enorme, como puede ser el IFEMA, donde avisan de que hay una amenaza de bomba, y llega la policía para desalojar a todo el pabellón y, claro, te ves en la calle con 50 tías y tíos desnudos en la calle. Porque había que salir de inmediato, tal y como estabas. Y la gente sin saber si la bomba iba a estallar o no iba a estallar. Al final no estalló nada». Además de productor, actor, locutor, director y cámara, fue fotógrafo, llegando a exponer en diversos centros culturales y salas de exposiciones.

Aunque ganó mucho dinero durante su carrera, sus últimos días no fueron particularmente boyantes. «Acabó bastante jodido», comenta Rafa. «En sus últimos años se dedicó a cuidar ancianos. De hecho, cuidaba a Berlanga padre, que era muy amigo suyo. Colaboró con él en alguna película haciendo de cámara. Fue cuidador de Berlanga hasta que este murió. Me contaba que la mujer de Berlanga era bastante agarrada, que cogía el dinero del director y se lo escondía para que no se lo gastara». La relación entre ambos pudo tener algo que ver con el cine erótico, pues, como todo el mundo sabe, Berlanga era un gran coleccionista de libros y objetos de carácter erótico.

Rafa: «La última vez que estuve con él tomamos algo en el Hospital Clínico y lo vi algo deprimido. Porque, claro, tras haber vivido una vida como la suya y acabar cuidando a viejos... Yo creo que se fundió todo lo que ganó».

# **EL**MUNDO

# EL CORREO DE BURGOS 4 AND EL CORREO DE BURGOS 4 AND EL CORRED DE BURGO



Sábado 6 de Julio de 2024. Número: 8.943. Este periódico se distribuye conjunta e inseparablemente con EL MUNDO DE BURGOS

# Burgos pretende captar fondos europeos para suelo industrial y el Cinturón Verde

El Ayuntamiento ha acelerado la redacción de la Agenda Urbana de Burgos, documento exigido por el Gobierno para acceder a la próxima convocatoria • El borrador admite aportaciones hasta el 12 de julio • Consulta las prioridades a los vecinos

#### BURGO

Hay prisa, mucha prisa. No en vano están en juego «15 y 20 millones» para mejorar la ciudad. Y es que esa es la cuantía a la que aspira el Ayuntamiento de Burgos en la próxima convocatoria de fondos europeos que, se rumorea, podría publicarse en septiembre. Acceder a ella requiere disponer de una Agenda Urbana propia, documento exigido por el Gobierno que tiene como objetivo que todos los municipios se ajusten a las directrices estatales y sienten las bases de los proyectos que quieren sufragar con el dinero de Europa. El borrador, encomendado a la empresa Auren Consultores, ya está disponible. La firma especializada ha pisado el acelerador, apremiada por el equipo de Gobierno, consciente del escaso margen de maniobra y ejecutará en apenas mes y medio una tarea para la que contaba con 3 meses. «No podemos arriesgarnos a quedarnos fuera», explicaba Manso. Pág. 3



# EL DESCONOCIDO PARAÍSO BAJO TIERRA DEL VALLE DE MENA, AL DESCUBIERTO

Por una simple cuestión de «lejanía», el Valle de Mena «nunca ha constituido un objetivo prioritario para los espeleólogos». Hasta ahora. Porque el Grupo Edelweiss, referente nacional e internacional, tuvo a

bien profundizar en el complejo sistema kárstico de esta joya paisajística del norte de Burgos. Sus hallazgos, como no podía ser de otra manera, se encuentran ya a disposición del público.

Pág. 6

# Peñalba de Castro, el pueblo absorbido por el éxito de Clunia, reivindica su sitio

Isabel, Benjamín y Lydia destacan el potencial de su tierra con el programa "Te enseño mi Pueblo"

#### ARANI

Si el futuro de un pueblo se mide por la implicación de sus vecinos, Peñalba de Castro tiene vida para rato. Lo demuestran, predicando con el ejemplo, Isabel Marina Rica, Lydia Pérez Espeja y Benjamín Marina Rica, los responsables de la nueva ruta turística Te enseño Mi Pueblo, que promueve la asociación ADRI Ribera. El objetivo es claro: poner en valor un municipio que ha sido «absorbido» por el éxito del yacimiento romano de Clunia, que al final «le ha quitado el nombre».



## CASTILLA Y LEÓN

# Educación incrementa el límite de renta para acceder a libros de texto gratis

#### ALLADOLID

Educación incrementa el límite de renta para el acceso a libros de texto gratis. La Consejería, que ya elevó el coeficiente IPREM de 2,68 a 2,82, introduce también un índice corrector de 1,1 para todas las familias del medio rural de la Comunidad en localidades de menos de 5.000 habitantes. Pág. 8

# El PSOE exige que los quioscos de Burgos conserven su actividad tras vencer el contrato

#### BURGOS

El contrato de gestión de la publicidad en el mobiliario urbano finalizaba este jueves según el portavoz socialista, Daniel de la Rosa, que muestra su preocupación porque se han empezado a retirar mobiliario urbano de JC Decaux sin que ni la empresani el Ayuntamiento ordenasen «que se retire». Pág. 4

# **CULTURA**

Magia gallega en el arranque de los conciertos jacobeos de la Universidad

# **OPINIÓN**

ESTOS días se ha mezclado la situación de León con la de Soria gracias a que los socialistas de Castilla y León carecen de liderazgo y por tanto caminan sin discurso claro sobre el Lexit y sobre otras muchas cosas. Pero no tienen mucho que ver la situación de una y otra provincia salvo los problemas comunes a casi toda la comunidad autónoma, con la despoblación como el principal. Donde hay total ausencia de coincidencia es en plantear una vida al margen de Castilla, por muy poco sentimiento de pertenencia que exista, según dicen. Tampoco es comparable el nivel de inversiones en infraestructuras del Estado y de la Junta en una y otra provincia. Y nadie en Soria ha planteado en serio la posibilidad de separarse de Castilla y Léon para unirse a Aragón o a La Rioja y menos para formar una autonomía uniprovincial. En León sí hay quien lo pide y quienes defienden el Lexit están convencidos de que les hubiera ido



LA SOLANA FÉLIX **VILLALBA** 

Autonomías, ucronías y los datos económicos

mejor por libre o incluso formando Comunidad con Asturias. El futuro no se puede predecir y la ucronía está bien como género literario. Sí se puede ver ejemplos históricos. En la formación de las comunidades autónomas, de Castilla se marcharon por su cuenta Cantabria y La Rioja antes de terminarse la configuración del

mapa autonómico a principios de los años ochenta del siglo XX. Los tres territorios citados estaban reduciendo su aportación al PIB español desde 1955 y solo La Rioja consigue cambiar la tendencia. Había pasado de una participación del 0,69% en 1955 al 0,59 en 1975, que creció al 0,65% en 1985 y se situó en el 0,70% en 2022, según datos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, Fedea. Es un caso de éxito, pero también es la economía más pequeña. En el caso de Cantabria, su retroceso es constante desde 1955, cuando representaba el 1,64% del PIB español, hasta quedar en el 1,14% en 2022, tendencia que no cambia la autonomía. Castilla y León, con un peso mayor, pasa del 6,97% de 1955 al 4,72 de 2022. Tomando como referencia 1985, año en que los tres territorios eran ya autonomías diferentes, la aportación al PIB de Castilla y León se reduce casi un 18% mientras la caída de Cantabria supera el 20%. Por contra, en La Rioja crece un 7%. Argumentos para unos y para otros, pero no parece que la autonomía cambie mucho las tendencias. Quizá conviene tomar también como referencia a Asturias, por su cercanía con León y que estos días se ha señalado como posible compañera de viaje de los leoneses. Sin olvidar que ninguna autonomía española se empobrece, sino que todas han aumentado su riqueza, los datos de Asturias reflejan una clara pérdida de peso relativo en España. Pasa de una aportación del 3,42% en 1955 al 1,86% de 2022, lo que supone una reducción de más del 45%. La caída entre 1985 y 2022 es del 35%. Cada uno interpretará lo que considere o lo que quiera, pero los datos parecen apuntar más a a factores económicos que a estar en una autonomía otra.

# Santonja tiene que actuar ya con la invasión de apartamentos turísticos

LA FIEBRE DE los apartamentos turísticos ha hecho saltar las alarmas en muchas ciudades. Madrid ya ha tomado medidas. Barcelona se prepara para ello. No puede ser una invasión que tenga como consecuencias el descontrol del turismo, el semiabandono de los centros urbanos y el incremento desmesurado de los alquileres en las ciudades, obligando a la gente, especialmente a los jóvenes, a huir al extrarradio. Castilla y León no tiene que esperar a que el drama llegue a las puertas de muchas de nuestras ciudades, algunas ya plagadas, en sus almendras centrales de este tipo de instrumento turístico que ha crecido sin control, mientras, como es habitual, la política miraba las nubes hasta que el problema se ha convertido en un drama

El consejero de Cultura y Turismo, Gonzalo Santonja, anunció ayer, en dación de cuentas en las Cortes que la Junta aboga por un «cambio normativo» conciliado con el sector. Después de dos años largos de legislatura el departamento que dirige Santonja debería ofrecer algo más que abogar. Están para actuar. Para la acción política. Bien rápidos que fueron para cambiar un buen logotipo por otro con el que perpetraron uno de los mayores ridículos vistos en la historia de la Junta de Castilla y León. No espere, consejero Santonja. Póngase manos a la obra. Pero no sólo con el sector. Porque los apartamentos turísticos no sólo afectan al sector del turismo. Afectan al vigor de las ciudades y a la especulación de los alquileres, ya imposibles en muchos lugares por la invasión de los apartamentos turísticos

Y mientras se ponen manos a la obra después de dos años con los brazos cruzados, no estaría de más que intentaran un control sobre la invasión de apartamentos turísticos ilegales, que también brotan como las margaritas en verano. Y, por favor, no digan que eso es asunto de los ayuntamientos, como ya hicieron hace año y pico cuando gobernaba el PSOE en Valladolid. Las policías municipales no están para vigilar el descontrol que ocasiona la administración que tiene las competencias. Y en Turismo son de la Junta. Es verdad que se encontró la consejería manga por hombro por la desidia de su antecesor, que había entregado las llaves para desarmarlo todo al que fuera vicepresidente con Ciudadanos. Pero Santonja ya lleva dos años en el departamento y, de momento, se han dedicado a disfrutar de la inercia que traía el turismo desde hace más de una década en Castilla y León. Pero es tiempo de actuar. No esperen a que veamos el drama que empieza a asomar en otras ciudades del país. La política inteligente es la de la anticipación. La innecesaria es la que ve pasar el tiempo.

#### **ABEL**



DE SEMANA EN SEMANA, y de día en día, el «Lexit», que suena a laxante, se desinfla estrepitosamente. Esto se parece al perro goloso del bolero que baila mucho pero que no es conejero. Ya nadie se pregunta qué es eso del lexit, para qué sirve, y cuál la causa prima de su resurrección y muerte súbita. Si en la semana pasada se apearon del ensueño secesionista Zamora, Salamanca, y el Bierzo, el jueves -según contó este periódico-lo hacía, desde el majestuoso Elogio del hori-

zonte de Chillida, la alcaldesa de Gijón: ya estamos bien hermanados con León y sus gentes, y «no es necesario buscar más líos».

Así que más claro agua: que corra el aire, que la UPL haga la revolución pendiente con Junqueras y con Puigdemont sin amnistías, y que el PSOE se aclare con sus propias contradicciones y con sus danas borrascosas de distracción masiva. La irrupción en el lexit del PSOE en Soria, no es más que la adhesión inquebrantable de un se-

**PIEDRA** DE TOQUE **POR ANTONIO PIEDRA** 

El «Lexit» se desinfla

cretario provincial y diputado en Cortes como Luis Rey -un político de obediencia debida, convivida, «y enamorado de Soria»-con la portavoz federal, Esther Peña, por si las moscas, pues aquí-y dado que Tudanca es la mudez del pardal que ve de lejos las trampas-, el que se mueva no sale en la foto de las próximas elecciones generales

De aquí que el señor Rey bascule como la romana del Burgo que tenía un

fiel tan fino que siempre restaba los aliños. Rey dice que «no está a favor de abrir melones territoriales en ningún territorio», pero que el problema de Soria y el de León se llama «despoblación», y que la clave de una superpoblación milagrosa llegará en el momento que él lidere la política del cambio. Acabáramos. ¿A ton de qué ha esperado tantos años? ¡Ah!, que se lo pregunten a su «gran amigo» el alcalde de Soria.

# **EL CORREO DE BURGOS EL** BURGOS PUBLICACIONES S. A.

EDITORA: ADRIANA ULIBARRI

**GERENTE:** JOSÉ ANTONIO ARIAS

**DIRECTOR:** RICARDO GARCÍA URETA

REDACTOR JEFE:

**REDACCIÓN:** Marta Casado, Natalia Escribano Virginia Martín, Diego Santamaría Loreto Velázquez, Laura Briones

ADMINISTRACIÓN Y PUBLICIDAD:

PUBLICIDAD:

DISEÑO GRÁFICO:

MAQUETACIÓN:

DISTRIBUCIÓN: tegral / Beralán, S. L IMPRIME: ont Impresión. Avda. Portugal, 4 CTC Coslada, 28821 Coslada (Madrid)

DEPÓSITO LEGAL: BU - 228 - 1999

# Burgos quiere captar fondos europeos para suelo industrial y el Cinturón Verde

• El Ayuntamiento ha acelerado la redacción de la Agenda Urbana de Burgos, documento exigido por el Gobierno para acceder a la próxima convocatoria • El borrador admite aportaciones hasta el 12 de julio

#### LAURA BRIONES BURGOS

xHay prisa, mucha prisa. No en vano están en juego «15 y 20 millones» para mejorar la ciudad. Y es que esa es la cuantía a la que aspira el Ayuntamiento de Burgos en la próxima convocatoria de fondos europeos que, se rumorea, podría publicarse a comienzos del mes de septiembre. Acceder a ella requiere disponer de una Agenda Urbana propia, documento exigido por el Gobierno que tiene como objetivo que todos los municipios se ajusten a las directrices estatales en la materia y sienten las bases de los proyectos que quieren sufragar con el dinero de Europa.

El borrador del texto, encomendado vía contrato menor a la empresa Auren Consultores -por importe de 17.847.5 euros-, ya está disponible. La firma especializada ha pisado el acelerador, apremiada por el equipo de Gobierno, consciente del escaso margen de maniobra y ejecutará en apenas mes y medio una tarea para la que, en principio, contaba con tres meses de plazo. «No podemos arriesgarnos a quedarnos fuera», explicaba Manso.

La intención del bipartito es destinar los fondos captados -con los que cubrir el 60% del coste de las iniciativas- a tres objetivos estratégicos. El primero de ellos pasa por «ganar suelo industrial», una ya imperiosa necesidad que esta financiación europea podría ayudar a resolver, pues permitiría invertir en el Monte de la Abadesa o en el entorno del aeropuerto para habilitar estos nuevos espacios. «También podríamos gastar una parte en la mejora de los polígonos ya existentes», añadía Manso. El segundo reto pasa por, en términos generales, «desarrollar el tejido urbano», y el tercero, enfocado en la mejora del entorno natural y pai-

#### OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE BURGOS

Gestión sostenible de los recursos y economía circular. El Ayuntamiento quiere saber, entre otros, el grado de prioridad que ven los vecinos para proyectos como Burgos, por una ciudad sostenible, que incluye sustitución de luminarias LED, comunidades energéticas, etc. También sobre la economía circular, que comprende el centro de tratamiento de residuos de Cortes y central de recogida neumática.

Fomentar la Cohesión Social y Buscar la Equidad. Se quiere conocer qué prioridad establecen los burgaleses a la rradicación infraviviendas «El Encuentro» y creación centro social en el barrio «San Juan Bautista».

**Garantizar el Acceso a la Vivienda** Se trata de valorar la prioridad sobre el Parque municipal de viviendas, que

sajístico, priorizará la «ampliación del Cinturón Verde».

Estas intenciones se nutren de medidas específicas aportadas por todos los servicios municipales, que los ciudadanos pueden conocer en detalle en la web municipal. En ella puede ya consultarse el citado borrador de la Agenda Urbana de Burgos, que admite apor-



El concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, en rueda de prensa. ECB

taciones hasta el próximo 12 de julio a través de un cuestionario publicado a tal efecto.

Se cumplirá así el periodo de exposición pública previo a la aprobación del documento en el consejo de administración de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda del 16 de julio, y, posteriormente, en el Pleno ordinario del día 19.

Manso justificaba tan desenfrenada carrera: «Nos enteramos en abril de este requisito que, por cierto, se remonta a 2019, por lo que el equipo de Gobierno podía haberlo hecho y no lo hizo. Ya entonces comenzamos a dar los pasos oportunos y ahora hemos tenido que agilizar todo lo que hemos podido ante la inminencia de la convocatoria».

Los programas Feder que canalizan los citados fondos europeos tiene un plazo de vigencia de 2021 al 2027, «aunque suelen contemplar prórrogas de tres años para completar la ejecución de los proyectos, por lo que probablemente el límite sea 2030», precisaba el concejal.

#### **CUESTIONARIO POPULAR**

Dado que el Ayuntamiento de Burgos se encuentra actualmente trabajando en la redacción de su Agenda Urbana en la que tengan reflejo los principales proyectos que contribuirán al desarrollo de la ciudad en los próximos años. Estos planteamientos se han alineado con los 10 Objetivos Estratégicos de la Agenda Urbana Española (AUE) de forma que se pretende impulsar avances sociales, urbanos, medioambientales y, a su vez, optar a financiación europea que facilite su puesta en marcha.

De cara a llevar adelante este plantamiento estratégico el Ayuntamiento burgalés considera a la ciudadanía como un pilar fundamental en este proceso de avance social, económico y medioambiental de la ciudad y por ello va a tratar de implicar a los vecinos y residentes para afinar los proyectos que están sobre la mesa.

En este sentido, y dado que el Ayuntamiento se encuentra actualmente diseñando y planteando posibles proyectos, se pide a la ciudadanía que participe de forma activa en esta tarea, aportando sus ideas y propuestas. El primer paso es su participación en un cuestionario popular en torno a las actuaciones enmarcadas en la agenda urbana de Burgos que incluye diez epígrafes para que los burgaleses puedan consignar su opinión. Se trata de diez objetivos estratégicos sobre los que se solicita a quienes participen en esta encuesta que indiquen el grado de prioridad que consideran se deben aplicar a diferentes medidas.

Por ejemplo, a propósito del objetivo estratégico sobre el modelo de ciudad se interroga a los burgaleses sómo de prioritarios consideran los proyectos de los 'Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada sobre Paralillos ' ; la dinamización urbana que incluye la pasarela sobre el río Arlanzón, junto al humedal, la Urbanización de la C/Eras de San Francisco, la renovación de la Plaza de San Bruno o la reforma de la C/Dr. Fleming; también la mejora de los entornos del patrimonio histórico, en la que figura el Monasterio de las Huelgas y la mejora y accesibilidad a la fortaleza del castillo; las comunidades activas, que abarcan obras de mantenimiento y conservación en instalaciones deportivas de la ciudad; y, por otro lado, la creación de tejido productivo, que comprente la ampliación del suelo industrial disponible en la ciudad mediante la transformación del entorno del Aeropuerto de Burgos.



# El PSOE exige mantener los quioscos con actividad tras vencer el contrato

«De los 8 que hay 6 tienen actividad, autónomos próximos a su jubilación y con licencia»

#### MARTA CASADO BURGOS

El contrato de gestión de la publicidad en el mobiliario urbano finalizaba este jueves según el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos, Daniel de la Rosa, y muestra su preocupación porque «se han empezado a retirar mobiliario urbano para estos soportes en la ciudad, que pertenecen a la concesionaria JC Decaux, pero llama la atención que ni la empresa ni el Ayuntamiento han dado instrucción para que se retire». Aunque lo que realmente preocupa al portavoz socialista son los quioscos de prensa.

«La estructura está vinculada a este contrato de publicidad en soportes de mobiliario urbano que tiene JC Decaux pero la licencia de actividad, lo que se hace en el quiosco, es de un autónomo que, en la mayoría de los casos, está próximo a jubilarse y debemos tratar desde el Ayuntamiento que se mantenga la actividad durante este tiempo», reclamó De la Rosa.

En la actualidad hay ocho quioscos de prensa a lo largo de la ciudad pero sólo cinco mantienen la actividad que va desde la venta de prensa escrita diaria, revistas, coleccionables o cromos además chuches o recargas de tarjetas de autobús en algún caso. «Son un lugar de encuentro, un punto de información, un elemento de cohesión social como el pequeño comercio, la hostelería y el Ayuntamiento debe velar porque los pocos que quedan puedan mantener su actividad».

Remarca la necesidad de iniciar ya un contrato para la publicidad y garantizar la continuidad del servicio hasta la adjudicación. En los últimos años se ha mantenido con JCDecaux, que resultó adjudicataria durante el mandato del alcalde socialista Ángel Olivares, pero para De la Rosa es curioso que se haya optado por retirar algunos elementos «¿Quizás la empresa ya tomó la decisión de no concurrir?». Considera que «no es un servicio esencial» pero «sí es una fuente de ingresos importante para la ciudad porque si se retira la publicidad dejarán de producirse



Daniel de la Rosa. ECB

Exige que se redacte el contrato y que «aunque no han llegado a tiempo» puedan llegar a «concretar con la adjudicataria la retirada de elementos deteriorados y en desusos y aprovechar el pliego para la renovación y apuesta por los mupis digitales que generan más posibilidades de publicidad».

Recursos a las nuevas contrataciones en ProBurgos

Por otro lado, el PSOE ha anunciado que solicitará informes a la empresa de recursos humanos que realizó el proceso de selección para los puestos directivos de la Sociedad de Promoción Pro Burgos. «Vamos a pedir informes a la empresa que los ha hecho para saber porqué se ha descartado a quienes se han descartado y sobre las bases pedimos un informe de un despacho especializado en asuntos contencioso administrativos y laborales para ver si cumplen con los criterios de objetividad, trasparencia, mérito y competitividad que se exige a cualquier entidad del sector público», explicó el líder del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos.

Puntualiza De la Rosa que no es algo en que se empeñe el Partido Socialista por «perseguir al equipo de Gobierno de PP yVOX» sino que «es algo que ha trasladado el secretario que se motive porqué se contrata y comprobar que se cumplen los requisitos y que se motive el descarte de candidatos».

En las últimas cuatro contrataciones de jurídico (una profesora asociada a la Universidad y un concejal del Partido Popular en Salamanca fue finalista) pone en duda que se cumplan el requisito «muy específico» de experiencia en redacción de contratos complejos del sector energético. En la coordinación de Turismo y Eventos remarcó que «se contrata a una periodista para eventos de turismo y promoción turística y no sabemos si cumplen el requisito de experiencia en dirección de oficina de turismo de entidades locales durante cinco años». Para el coordinador de industria «está claro que el familiar del técnico del PP en el Ayuntamiento cumple con los requisitos pero ¿el finalista candidato de Vox al Senado cumple la experiencia en acciones para mejorar la competitividad empresarial o networking colectivo».

De fondo Daniel de la Rosa denuncia que hay una estrategia para paralizar el proceso de contratación de jurídico a la sociedad de Promueve iniciado en su mandato. «Se paralizó exigiendo que en todos los contratos de la sociedad no puede haber un solo finalista, tiene que haber varios y así exponen unos requisitos tan específicos para que su candidato pueda salir que es muy difícil encontrar hombres de paja para poder hacerlo», criticó.



Carlos Niño, Marta Alegría y Roberto Lozano. E. P.

# El 'Veranito infantil' fomentará la educación ambiental entre 320 niños

La idea es que a través de este campamento de verano los niños «conozcan un poco más y mejor los valores naturales de Burgos»

El 'Veranito Infantil: Flores y Bichos, con Solete y Arboreto' del Ayuntamiento de Burgos y la Fundación Oxígeno, ofrece este año 320 plazas repartidas en 16 turnos de actividades

semanales, durante los meses de julio y agosto, en horario de mañana y de tarde, de 9 a 14 y de 16 a 20 horas, y con diferentes temáticas vinculadas a la naturaleza

Los concejales de Cultura, Marta

Alegría, y el de Medio Ambiente, Carlos Niño, han presentado este viernes una nueva edición de el 'Veranito Infantil', que en esta edición cumple su 21 aniversario y que está dirigida a niños de entre 7 y 14 años, que pagarán 10 euros por cada semana de asistencia.

En este campamento se llevarán a cabo acciones medioambientales, juegos y «sobre todo la educación en valores», según ha explicado en presidente de la Fundación Oxígeno, Roberto Lozano.

Unas actividades que se van a desarrollar en el Parque Fluvial del Río Arlanzón, en la Barriada de San Juan, con un programa vinculado «a las aves, los mamíferos, los insectos, los fósiles y las piedras, a las lechugas y los tomates, las ranas, las gallinas y los conejos, a las flores...», ha precisado Lozano, mientras que tanto Marta Alegría como Carlos Niño han destacado la «importancia de este  $tipo\,de\,actividades\,por\,lo\,que\,tienen$ de educación ambiental que es un punto muy importante para el Ayun-

### **CONOCER Y EDUCAR**

La idea es que, a través de ese hilo conductor, los niños «conozcan un poco más y mejor los valores naturales de Burgos», según ha apuntado el presidente de la Fundación, quien ha aseverado que la educación medio ambiental «se nota, es algo a medio y largo plazo», por lo que ha abogado por no «desilusionarse» y creer.

«La sociedad a veces no va a la velocidad que consideramos. Pero creo que tenemos muchas herramientas para conseguir una sociedad mejor», ha enfatizado el presidente de la Fundación Oxígeno.

# El Fórum acude al simposio de la Asociación de Palacios de Congresos

Una delegación del Fórum Evolución Burgos participa en el II Congreso de la Asociación de Ferias Españolas y de la de Palacios de Congresos de España, que tiene lugar en el Bilbao Exhibition Centre. Este evento reúne a más de 200 de los principales agentes nacionales del sector ferial y congresual. Este destacado encuentro contará también con la participación de representantes de instituciones clave, para quienes la industria de eventos es fundamental en la promoción y desarrollo del turismo en sus respectivas ciudades y provincias.

Bajo el título Legados que transforman; Congresos y ferias: el impacto más allá del evento', la segunda convocatoria conjunta de este congreso se llevará hasta mañana en el Bilbao Exhibition Centre. Este no solo es la sede de este importante encuentro, sino que también actuará como entidad coorganizadora, celebrando a su vez su 20 aniversario.

# Junio ahonda la crisis en el mercado del automóvil con menos usados vendidos

Sólo se salvan los vehículos comerciales de segunda mano, que se mantienen en junio y acumulan más ventas que en 2023

#### **BURGOS**

Salvo el mercado de los vehículos comerciales de ocasión, que se ha mantenido estable en el mes dejunio y acumula más ventas en el primer semestre de 2024 que en el mismo periodo que 2023 y 2022, la venta de coches de segunda mano sigue de capa caída y empeorando los datos año a año.

Los particulares, que habían sido el refugio del mercado devehículos usados durante una época, también se han salido del mercado y sólo las transacciones de vehículos comerciales salvan las cifras de los compraventas.

En junio, se aprecia cómo la venta de vehículos usados en Burgos acentúa su descenso desde 2022, ya que la caída de ventas de este mes representa casi el 10% respecto a las transacciones de hace tres años. Sólo este mes de junio descienden un 12,9% respecto al mismo mes del año pasado. Una tendencia que se repite en toda Castilla y León con mayor o menor incidencia. Cabe destacar a Salamanca, con un descenso del 4,7%, como la provincia en la que descienden la compraventa en menor medida y Zamora, con un 26,2%, como la más perjudicada por este parón de las ventas.

El mes pasado se vendieron en la provincia de Burgos 51 coches de ocasión menos que en el mismo mes de 2023 y 151 menos que en 2022. Sólo se salvan los vehículos comerciales de segunda mano, que se mantienen en junio y acumulan más ventas que en el primer semestre de 2023.

En concreto, entre enero y junio las ventas de vehículos usados en los años 2024, 2023 y 2022 fueron de 5.778, 5.485 y 5.275 vehículos respectivamente, lo que supone que entre el principio y el final del intervalo se produjo una disminución de 503 unidades, un 9,53% menos entre 2024 y 2022. Cabe seña-

1.018

vehículos de ocasión. Es la cifra de compraventa de vehículos de segunda mano en Burgos en el mes de junio, un 12,9% menos

lar que la venta media acumulada en Burgos en el primer semestre de estos tres años fue de 5.512,67 coches.

En el caso de los vehículos comerciales, se han vendido en junio los mismos 181 que en el mismo mes del año pasado y sólo tres menos que los 184 que cambiaron de manos en 2022. En el acumulado del primer semestre, en cambio, se aprecia que el mercado de comerciales sí presenta un dinamismo desaparecido en el canal de parti-

culares, ya que entre enero y junio de 2024 las ventas totales de vehículos comerciales en Burgos ascienden a 1.112 unidades, por encima de las 1.026 del ejercicio 2023 y las 922 de 2022.

Burgos es la única provincia española donde las ventas se mantienen, sólo por detrás de Zaragoza donde la transferencia de vehículos comerciales se incrementa un 0,4%.

Las cifras de compraventa de la provincia de Burgos facilitadas por de MSI para Ganvam (distribuidores oficiales e independientes) y Faconauto (concesionarios), evidencian que mientras decrecía paulatinamente la venta de turismos usados a particulares, aumentaban año a año las transacciones protagonizadas por vehículos comerciales de ocasión.

## CASTILLA Y LEÓN, A MENOS

A cierre del primer semestre, las ventas de turismos y todoterrenos de ocasión de Castilla y León alcanzan las 47.587 unidades y registran una caída del 0,2% en el acumulado del año. En lo que respecta al mes de junio, en la región se vendieron un total de 6.824 unidades, lo que supuso un descenso del 16,5%. A nivel nacional, las ventas superan ya el millón de unidades y acumulan una subida del 7,2% a cierre del primer semestre, hasta alcanzar 1.015.612 unidades hasta junio.

# Un menor hurta un coche lo estampa contra otro tras conducir como un loco

Por descuido el coche quedó habilitado para ser usado, ya que se trataba de un vehículo gestionado a través de una App móvil

## BURGOS

Un menor, del que no ha trascendido su edad, fue detenido en Burgos después de que lograse hacerse con un coche de alquiler compartido, conducir de forma temeria por Burgos y estamparse con otro vehículo aparcado en la avenida Reyes Católicos.

La Policía Nacional lo detuvo como el presunto autor de los delitos de robo/hurto uso de vehículo a motor, así como otros delitos contra la seguridad vial, daños y hurto, cometidos a mediados del mes de abril.

El coche que se llevó de paseo este joven delincuente era un vehículo de alquiler cuyo usuario lo había estacionado en la Avenida Constitución Española durante un breve espacio de tiempo mientras realizaba gestiones de su trabajo. Por descuido, el coche

quedó abierto y habilitado para ser usado, ya que se trataba de un vehículo de última generación gestionado a través de una App móvil. El menor aprovechó esa circunstancia para hurtar el coche y desplazarse por la ciudad. Finalmente, en la Avenida Reyes Católicos colisionó, sin que se produjeran daños personales, con otro turismo que estaba aparcado, tras lo cual salió huyendo a pie del lugar, dejando el coche que conducía obstaculizando la circulación.

Las características físicas sobre el joven que conducía el vehículo, aportadas por testigos en el lugar de la colisión, sirvieron a los investigadores para identificar y detener al menor.

Tras las diligencias policiales, se da cuenta a la Fiscalía de Menores que dejó al chaval en libertad, quedando bajo la custodia de sus progenitores

Los agentes llevaron a cabo una minuciosa labor que permitió trazar el recorrido de las calles por las que el menor se desplazó con el vehículo. De esta manera se pudo constatar que en varios puntos del trayecto llevó a cabo una conducción temeraria obligando a otros conductores a maniobrar para evitar una colisión. El vehículo robado presentaba daños importantes en la carrocería, neumático y retrovisor tras sufrir el accidente.

A mayores, el empleado de la empresa que tenía alquilado el vehículo sustraído detalló en su denuncia que en su interior había dejado un maletín con un ordenador y otros elementos de trabajo, que también fueron sustraídos y no se recuperaron tras el hallazgo del coche.

### **UNIVERSIDAD**

# LA UBU COPA 6 DE LAS 12 AYUDAS JUAN DE LA CIERVA EN CASTILLA Y LEÓN

La Agencia Estatal de Investigación del Ministerio de Ciencia ha concedido a la Universidad de Burgos seis ayudas Juan de la Cierva en su convocatoria 2023, según la relación provisional publicada recientemente, que tendrá que materializarse el próximo mes de diciembre. De las 500 ayudas concedidas a nivel nacional para la contratación de jóvenes doctores y doctoras para la consolidación de su carrera investigadora en universidades o centros de I+D distintos a aquellos en los que realizaron su formación académica, las universidades de Castilla y León han obtenido 12. La UBU aglutina la mitad de ellas, mientras que la Universidad de Salamanca obtiene cuatro y las de Valladolid y León se hacen con una. Cuatro de los seis nuevos investigadores que se incorporan a la UBU son mujeres, mientras que dos son extranjeros, la doctora mexicana Chlóe Fauchon y el doctor chino Yi He. Por campos de investigación, dos de ellos son especialistas en Ciencias y Tecnologías de Materiales, dos en Evolución Humana, una en Derecho y otra en Ciencias Físicas.

### PEDROSA DE DUERO

# PÉREZ PASCUAS, PREMIO A LA EXCELENCIA TURÍSTICA EN ENOTURISMO

La bodega Hermanos Pérez Pascuas ha sido galardonada con el prestigioso Premio a la Excelencia Turística en Enoturismo en la Ribera del Duero, otorgado por La Razón en la XIII edición de los Premios Turismo. Esta bodega lleva desde 1980 elaborando vinos tintos de guarda, incluyendo crianzas, reservas y grandes reservas. El premio ha sido recogido por el director gerente de la bodega, Juan de la Vega, junto con los hermanos Manuel y Adolfo Pérez Pascuas, ambos Consejeros Delegados y Socios Co-fundadores de Bodegas Hnos. Pérez Pascuas. Este reconocimiento es un testimonio del arduo trabajo y dedicación que la familia y equipo ha invertido en ofrecer experiencias enoturísticas únicas, cercanas y de alta calidad.



El acto se celebró en el Museo de la Evolución de Burgos. ICAL

# **FUNDACIÓN ATAPUERCA**

# AGRADECIMIENTO A PATRONOS Y ENTIDADES EN SU 25 ANIVERSARIO

La Fundación Atapuerca agradeció ayer a patronos mecenas y a una treintena de entidades su colaboración al programa que incluye actividades culturales de diversa índole, conmemorativo de su 25 aniversario. Lo hizo en el transcurso de un acto que tuvo lugar en el Museo de la Evolución Humana (MEH) en el que se hizo un reconocimiento público y la entrega de un diploma en el que se manifiesta dicho agradecimiento. En el acto intervinieron la directora gerente del MEH y del Sistema Atapuerca, Aurora Martín; el presidente de la Fundación Atapuerca, Antonio Méndez Pozo; los vicepresidentes de la misma, Eudald Carbonell y Juan Luis Arsuaga; así como la directora general de la Fundación Atapuerca, Eva Manrique, según recoge Ical. En su intervención, Méndez Pozo definió la iniciativa como «un acto muy sencillo pero lleno de agradecimiento que nos sale a los que formamos parte de la Fundación Atapuerca». "Un acto que nos llena de emoción en un año muy especial porque se cumplen 25 años de la constitución de la Fundación Atapuerca", manifestó. Por su parte, el codirector del proyecto de investigación y vicepresidente de la Fundación Atapuerca, Eudald Carbonell, subrayó que "la sociedad necesita a la ciencia y la ciencia necesita a la sociedad, son un complemento importante; igual que las administraciones necesitan a la ciencia y la ciencia necesita el dinero y el respeto de las instituciones". "Han sido 25 años de entendimiento", apostilló.. / ICAL

# La artista Tania Rodríguez inicia su residencia en los yacimientos de Atapuerca

RIBGO

La Fundación Atapuerca continúa inmersa en el desarrollo de proyectos con el objetivo de integrar los hallazgos de los yacimientos burgaleses en el territorio. Y qué mejor manera de hacerlo que a través de la iniciativa Comunidad, Ciencia y Arte; también conocida como ComCienciArte.

Tania Rodríguez es la ganadora de una residencia artística tras ganar el concurso en el que se presentaron 56 proyectos. Tras proclamarse vencedera, realizará su estancia durante el mes de junio, coincidiendo con la campaña de excavación, para que pueda potenciar su inspiración creativa en un entorno único.

La ganadora comenzó su aventura con una visita a los yacimientos de la sierra de Atapuerca junto a Cristina Gómez, responsable del área de proyectos de la Fundación y Pedro Alonso, monitor arqueológico de la Fundación.

El objetivo de esta propuesta es construir un espacio comunitario para la investigación, la creación y la innovación social. Asimismo, se busca explorar la vinculación del patrimonio con la comunidad y promover sinergias entre los hallazgos de las excavaciones y los saberes tradicionales.

ComCienciArte está financiada por el Ministerio de Derechos sociales, Consumo y Agenda 2030, dentro de su convocatoria para subvenciones con concurrencia competitiva. Este domingo, a partir de las 12:30 horas en la localidad de Atapuerca, los miembros de la Fundación y la propia Tania Rodríguez presentarán la obra escultórica a los vecinos y vecinas de la localidad, quienes podrán participar de forma activa con ella.

# El desconocido paraíso bajo tierra del Valle de Mena, al descubierto

El último número de la revista 'Cubía', del Grupo Edelweiss, desvela la conexión entre la cueva de los Araos y San Miguel el Viejo

#### DIEGO SANTAMARÍA BURGOS

Por una simple cuestión de «lejanía», el Valle de Mena «nunca ha constituido un objetivo prioritario para los espeleólogos». Hasta ahora. Porque el Grupo Edelweiss, referente nacional e internacional, tuvo a bien profundizar en el complejo sistema kárstico de esta joya paisajística del norte de Burgos. Sus hallazgos, como no podía ser de otra manera, se encuentran ya a disposición del público. Concretamente, en el número 29 de la revista *Cubía*.

Dos extensos artículos constatan la riqueza espeleológica que atesora este desconocido valle septentrional que limita con el País Vasco. El primero, analiza las cuevas del municipio con todo lujo de detalles. El segundo, tal y como explicó ayer el coordinador de publicaciones de Edelweiss, Carlos Puch, se adentra en las cuevas de San Miguel el Viejo y los Araos, cuyos accesos se ubican en Álava y Burgos, respectivamente.

La zona arroja «sorpresas constantemente». En este caso, precisó Puch, destaca la conexión -consolidada entre 2022 y 2023- de los Araos y San Miguel el Viejo, de cuyas aguas se abastece la localidad burgalesa de Quincoces de Yuso. Por otro lado, aseguró que el río Cadagua cuenta con una «red impresionante» que «apenas hemos llegado a rozar».

He aquí, precisamente, una de las grandes utilidades de la espeleología. «Aportamos puntos para obtener agua donde el abastecimiento no es fácil», advirtió Puch. Por no hablar de que «estamos constantemente haciendo hallazgos», como uno que tiene una «importancia capital» pero que aún no se puede dar a conocer.

El último número de *Cubía*, de nuevo respaldado por la Diputación Pro-



Fernando Pino, presidente de Edelweiss, con Borja Suárez. TOMÁS ALONSO

vincial, también incluye la memoria de actividades correspondiente al ejercicio 2023. Un año de «intensa actividad», según el presidente de la entidad, Fernando Pino, en el que se llevaron a cabo 190 salidas de cambio y cerca de medio centenar de actividades divulgativas.

Para el presidente de la Diputación, Borja Suárez, los burgaleses deben estar «especialmente orgullosos» de contar con un grupo espeleológico capaz de dar a conocer «el gran patrimonio escondido de la provincia de Burgos». No es de extrañar que la relación entre ambas instituciones se remonte al año 54. Ni que se hayan fijado nuevos proyectos con el objetivo de potenciar el «atractivo turístico» del territorio.

Partiendo de esa premisa, Edelweiss se encuentra inmerso en el rodaje de un documental, de unos 50 minutos de duración, sobre la cueva de Ojo Guareña. La cinta, en principio, verá la luz «el año que viene». Asimismo, se pretende realizar grabaciones en 3D para que el espectador se adentre de «forma interactiva». No en vano, dicho proyecto tardará más tiempo en ser visible por su elevado coste económico.

En paralelo, la Diputación y Edelweiss trabajan de forma coordinada para hacer accesibles a los amantes de la espeleología tres cuevas burgalesas: dos en Espinosa de los Monteros (la Machorra y Torca de los Morteros) y la del Agua en Basconcillos del Tozo. La idea, según indicó Pino, sería abrirlas «lo antes posible» para recibir a grupos de entre 30 y 50 personas los fines de semana.

Lo más probable es que la iniciativa se ponga en marcha el próximo año. En cualquier caso, Suárez señaló que antes resulta necesario habilitar una serie de «servicios mínimos» como zonas de aparcamiento, medidas de seguridad y puntos para depositar el material.

# Solo el 1% de las viviendas en Burgos dispone de aire acondicionado

BURGOS

Por mucho que en Burgos haga calor durante el verano, tan solo el 1% de las viviendas, tanto en venta como en alquiler, dispone de aire acondicionado. Así lo revela un estudio elaborado por Idealista, que refleja idéntico porcentaje en Soria mientras que la presencia de estos sistemas de climatización asciende al 2% en Ávila y León. A partir de ahí, Palencia sube al 3%, Zamora al 5%, Salamanca al 6% y Valladolid al 8%. Según la estadística, Segovia es la provincia de Castilla y León con mayor número de inmuebles climatizados al rondar el 9%.

De acuerdo a este estudio, el 41% de las viviendas españolas disponen de aire acondicionado. Resulta llamativo que sea más habitual en los inmuebles que se arriendan que en los que se encuentran en venta, un 56% frente a un 38%. Los inquilinos valoran el aire acondicionado como un extra en la vivienda de alquiler, mientras que los compradores no le prestan tanta atención ya que su posterior instalación no es tan demandable económicamente.

Las capitales con mayor número de viviendas equipadas son, obviamente, las que sufren las consecuencias de las altas temperaturas veraniegas con más agresividad. Sevilla se encuentra a la cabeza con un 75% de viviendas en el mercado equipadas con aire acondicionado, le sigue Córdoba con un 70%. Las siguientes en la lista son Valencia, Jaén, Palma y Madrid.

En el lado opuesto se encuentran las ciudades situadas en la parte más norte de la península. Localidades como Bilbao y Ourense cuentan únicamente con un 4% de viviendas con sistemas de climatización instalados.



# Peñalba de Castro, el pueblo absorbido por el éxito de Clunia, reivindica su sitio

Isabel, Benjamín y Lydia destacan el potencial de su tierra con 'Te enseño mi Pueblo'

#### LORETO VELÁZQUEZ ARANDA

Si el futuro de un pueblo se mide por la implicación de sus vecinos, Peñalba de Castro tiene vida para rato. Lo demuestran, predicando con el ejemplo, Isabel Marina Rica, Lydia Pérez Espeja y Benjamín Marina Rica, los responsables de la nueva ruta turística *Te enseño Mi Pueblo*, que promueve la asociación ADRI Ribera.

El objetivo es claro: poner en valor un municipio que ha sido «absorbido» por el éxito del yacimiento romano de Clunia, que al final «le ha quitado el nombre». Por ello, «cuando empezamos teníamos clarísimo por dónde queríamos iniciar la presentación porque todo el mundo conoce Clunia o ha oído hablar de ella, pero Peñalba de Castro es la gran desconocida y eso tiene que cambiar», subraya Isabel.

Tras superar con éxito la primera prueba, la ruta estará disponible el segundo fin de semana de cada mes. Lo admiten: están nerviosos, pero también están decididos. «El sábado 13 de julio lo vamos a reservar a la gente del pueblo y va a ser un día muy especial para todos», concreta Lydia, convencida de que esta iniciativa va a dar vida al pueblo y también al bar, que en los fríos inviernos juega un papel principal.

Isabel trabaja en una multinacional farmacéutica, Benjamín en la ITV
móvil y Lydia es ingeniera y una mujer muy activa en todos los temas de
voluntariado. Los tres viven por diferentes motivos en Aranda, pero en Peñalba tienen sus raíces y eso tira mucho. «En Peñalba ha vivido toda mi
familia y tengo una conexión muy especial. Tener un pueblo así es un absoluto privilegio», asegura Benjamín.



Isabel, Benjamín y Lydia se han unido para dar vida a su pueblo. ECB

A la hora de preparar la ruta, el equipo ha llevado a cabo una exhaustiva investigación. «Hemos descubierto que la trayectoria es corta, apenas 600 años, pero hay historias muy curiosas como el hecho de que este año se cumplen 350 años de su independencia de Coruña del Conde», avanza a sabiendas de que aunque ahora es una pedanía de Huerta de Rey, administrativamente funcionan de forma independiente.

El recorrido no defrauda empezando por las fachadas de algunas casas, donde todavía se aprecian restos arqueológicos, o por la Iglesia donde podrán descubrir en el campanario una matraca de grandes dimensiones que no se ve en la zona. La Iglesia de Santiago Apóstol es mo-

desta pero bonita, pero si algo llama la atención del visitante es el maravilloso entorno. «Al estar en una ladera se ve buena parte del valle del Arandilla. Es precioso», anima Lydia.

Mención especial merece la ermita, que también enseñan, y que se encuentra dentro del yacimiento de Clunia. «Al estar en lo alto las vistas son espectaculares. En un día claro puedes contemplar desde el Pico de Urbión hasta la sierra de Somosierra», añade Isabel. Y aunque no tiene rio, disponen de una fuente que ya en 1752 presumía de su gran calidad.

# «SE COME MUY BIEN»

Si el hambre o la sed hacen acto de presencia, no hay problema. Según explican, Conchi lleva el bar municipal, que se encuentra en el edificio del Consistorio. Eduardo por su parte gestiona el Mesón Clunia. «En los dos se puede comer y además se come muy bien», aseguran los tres nuevos guías voluntarios.

En Peñalba de Castro no hay casas rurales ni hoteles, pero hay opciones cercanas tanto en Quintanarraya, que está a 4 kilómetros de Peñalba, como en Peñaranda y en Huerta de Rey.

Isabel lo tiene clarísimo: con más epicentros como la capital ribereña, los pueblos tendrían más posibilidades. «Aranda tiene mucha industria, empleo, pero es una ciudad cómoda y con coger el coche estás en mi pueblo en 30 minutos. Esto es vida», termina.

# Tres miembros del PSOE de Milagros renuncian por la planta de biogás

#### L. V. ARANDA

Continúa la polémica por la futura implantación de una planta de biogás en Milagros. Tres miembros de la lista electoral del alcalde socialista han presentado su renuncia para «desvincularse de las decisiones que están tomando tanto el alcalde como los concejales que actualmente forman gobierno» en el proyecto de la planta de biogás.

Según consta en la renuncia los firmantes dejan de «pertenecer a la lista electoral del PSOE de este municipio». «El motivo de mi renuncia es que no veo buena gestión ni claridad en la forma de proceder de este Ayuntamiento», zanjan.

Los tres ediles tomaron la decisión tras el pleno del jueves, 4 de julio, donde se debatió el proyecto del emisario y Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR). Según explican, durante la sesión se permitió la participación de seis personas que plantearon diversas preguntas técnicas sobre el proyecto. «Sin embargo, los representantes del Ayuntamiento no supieron dar respuestas técnicas y nos remitieron al proyecto, el cual no podemos tener si no nos lo proporcionan desde el Ayuntamiento», censuran.

También aducen que, lamentablemente, «se nos pasó el periodo de alegaciones y de exposición pública», pero «queríamos aclarar dudas sobre el tamaño de la depuradora y sobre todo saber si va a ser solo para gestión de residuos del pueblo o va a integrar los residuos de las plantas de Biogás y Biometano que están proyectadas en el polígono del alto de Milagros».

# El PP asegura que la A-11 entre Aranda y Valladolid no estará lista hasta 2040

La preocupación de los 'populares' también se extiende al tramo entre Langa de Duero y Fresnillo de las Dueñas

#### L. VELÁZQUEZ ARANDA

El senador del Partido Popular, Javier Lacalle, lo tiene claro: el tramo de 22 kilómetros de la A-11 entre Langa de Duero y Fresnillo de las Dueñas no estará operativo hasta como mínimo el año 2030. En cuanto al trazado entre Castrillo de la Vega y Quintanilla de Onésimo, las previsiones aún son más pesimistas. «Antes de la década de los 40 es materialmente imposible que esté operativo. Esa es la triste realidad», advirtió ayer.

En este último caso, detalló, el Gobierno de Mariano Rajoy dejó «to-

talmente aprobado» el proyecto en el año 2018. Sin embargo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez «no ha tenido voluntad política de licitar las obras y por eso hoy tenemos que volver a la casilla de salida porque no se ha avanzado absolutamente nada».

Decidido a agilizar el proceso, el Partido Popular va a presentar una batería de preguntas para conocer «el estado concreto de estos dos tramos que con tanta importancia afecta a la Ribera del Duero, a la provincia de Burgos y también a Valladolid y Soria». «Presentaremos también Proposicio-

nes No de Ley para impulsar la acción del gobierno», anunció el parlamentario Ángel Ibáñez, convencido de que Burgos es una de las provincias más castigadas por el PSOE en cuanto a infraestructuras estatales se refiere, como el tren o la autovía.

En su opinión, las obras de la futura A-11 en el tramo entre Langa y Fresnillo no podrán empezar hasta como mínimo abril de 2025. El PP considera que el Gobierno socialista está dilatando los plazos porque al tener los presupuestos prorrogados apenastiene para esta obra 500.000



Cristina Valderas, Ángel Ibáñez, Raquel González y Javier Lacalle. ECB

euros. «Prácticamente no hay partida para construir ese tramo, es una cifra simbólica, anecdótica», lamentó Lacalle al recordar que según el planteamiento actual se deja el 80% de los 177 millones de euros del esfuerzo inversor para el año 2027. «Nosotros lo que proponemos es que pa-

ra el año que viene se amplíe la cuantía de 10 a 30 millones de euros para que pueda avanzar de verdad».

En su encuentro con los medios, Ibáñez y Lacalle estuvieron acompañados por la senadora y exalcaldesa, Raquel González, y la portavoz arandina, Cristina Valderas.

# Desmantelan en Burgos un criadero ilegal con 77 perros de raza Yorkshire

El propietario los criaba en un centro plagadóde irregularidades y los vendía por redes sociales a precios que oscilaban entre 200 y 1.500€

#### BURGO

Las redes sociales están repletas de vídeos cortos con simpáticos perritos como protagonistas, muchos de ellos de razas con pedigrí o de las que se ponen de moda, como los Yorkshire. Son perros pequeños y de buen caracter, obedientes y tranquilos, lo que les hace ideales para convivir con los humanos en ciudades donde el espacio en el hogar se comparte con las mascotas. Pero esa imagen idílica de este tipo de animales de compañía tiene un precio y en función de su pedigrí éste puede ser alto. De ahí que proliferen los negocios online que ponen en el mercado a este tipo de mascotas por una fracción del dinero que se pagaría en una tienda reglada de animales.

Sin embargo, en no pocas ocasiones detrás de esos canales alternativos de venta se esconden criaderos plagados de irregularidades en los que los animales malviven hasta que son vendidos. Es el caso del criadero ilegal que el Seprona de la Guardia Civil ha desmantelado en Burgos, en una localidad del Valle de Santibáñez, cuyo propietario comercializaba estos perros de raza Yorkshire a través de redes sociales a precios que oscilaban entre 200 y 1.500 euros.

Además de la venta ilegal, el propietario fue denunciado por varias infracciones a las normativas vigentes y junto a él también se ha identificado y denunciado a un veterinario, que colaboraba con el criador, facilitando que pudiera hacerse con medicamentos sin receta mediante albaranes.

El hilo de este golpe a la ilegalidad en la cría y venta de animales se empieza a desentrañar cuando hace unas semanas, el Seprona recibió una denuncia anónima sobre la supuesta venta de perros por un



Los perros se encontraban en estas condiciones.  ${\tt ECB}$ 

individuo no profesional, quien también operaba un criadero de Yorkshire sin las autorizaciones correspondientes. Los agentes pudieron verificar que los animales se encontraban en una propiedad dividida en dos áreas: una destinada a la cría y alojamiento de los perros y otra para almacenar material y medicamentos.

#### 77 perros

Los agentes llevaron a cabo una inspección en las instalaciones en presencia del propietario y se encontraron 77 perros, de los cuales 49 eran adultos y 28 cachorros de menos de tres meses. Todos ellos carecían del espacio necesario para su bienestar y ejercicio ya que estaban recluidos en la primera sala, dividida en nueve cheniles y con cuatro transportines.

Aunque los perros parecían estar en buen estado físico y de salud, la lectura de los microchips reveló que 28 no tenían microchip y otros 20 no habían sido vacunados ni desparasitados según las

normas obligatorias, lo cual puede provocar enfermedades en humanos y graves consecuencias para los perros, incluyendo la muerte.

La segunda área estaba destinada al almacenamiento de medicamentos y otros materiales. Se encontró una gran cantidad de medicamentos, algunos ya caducados, sin receta médica, prescritos por un veterinario en connivencia con el criador a través de albaranes que no justificaban su posesión y administración.

El propietario no tenía la documentación necesaria para legalizar el criadero, como la Licencia Ambiental y la inscripción en el registro de núcleos zoológicos de Castilla y León.

Las irregularidades observadas en cuanto a sanidad y bienestar animal, comercialización por redes sociales, falta de documentación, posesión de medicación caducada y expedición sin receta han sido reportadas al Ayuntamiento del municipio y a la Junta de Castilla y León en Burgos.

# Licitan las obras de construcción de 28 viviendas para alquiler joven en Miranda

#### BURGO

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl) ha sacado a licitación la construcción de 28 viviendas públicas para el alquiler joven en Miranda de Ebro con un presupuesto de 3,5 millones de euros con financiación del Banco Europeo de Inversiones y Fondos Next-Generation de la Unión Europea. Esta

promoción se incluye en el Programa TUYA de la Junta..

El objeto de la licitación es la redacción del proyecto de ejecución del edificio y su puesta en uso para viviendas destinadas al alquiler parajóvenes. Las viviendas tienen una superficie útil máxima de 60 metros cuadrados, y cuentan con salón-cocina, dos dormitorios, dos baños y terraza. Además, el inmueble contará con zonas comunes destinadas a

 $coworking, la van der\'ia\ o\ descanso.$ 

En la provincia de Burgos se están desarrollando las siguientes promociones con 241 viviendas: en régimen de alquiler joven un total de 182 viviendas, de las cuales 144 pertenecen a Burgos capital y 38 viviendas en Aranda de Duero. En cuanto a régimen de venta, un total de 59 viviendas, de las que 31 corresponden a viviendas Passive House en Burgos-Villímar y 28 viviendas en Roa.



La ganadora de la Olimpiada de Economía, Ana Descalzo. ECB

### **GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD**

# MATRÍCULA GRATUITA A LA GANADORA DE LA OLIMPIADA DE ECONOMÍA

La estudiante del Colegio MM. Concepcionistas, Ana Descalzo Díez, ha recibido esta mañana el diploma que la acredita como ganadora de la Fase Local de la XV Olimpiada de Economía y que conlleva la matrícula gratuita para el curso 2024/25 en cualquiera de los grados que oferta la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Burgos. «Estudiaré el Grado en Finanzas y Contabilidad en la Universidad de Burgos - adelantó la ganadora - porque lo que a mí me gusta es la contabilidad, cosas como hacer balances, que es lo que hemos visto este último curso». Ana se impuso a los 23 estudiantes de 2º Bachillerato de los siete centros de Burgos y provincia que participaron y formó parte del equipo de tres estudiantes que acudió a la Fase Nacional, celebrada en Logroño los días 19 y 21 de junio. «En la fase de Burgos estaba bastante tranquila porque al final es el ambiente en el que nos hemos movido toda la vida, pero la Olimpiada de Logroño fue más complicada, aunque había un gran ambiente e hicimos muchas amistades», recuerda. El equipo representante de la Universidad de Burgos estuvo compuesto, además de por Ana, como primera clasificada (Colegio MM. Concepcionista); por Adriana Merino Pellejero, tercera clasificada (IES Cardenal López de Mendoza); y Jimena Portolés Santamaría, cuarta clasificada (MM. Concepcionistas). El segundo clasificado fue Gonzalo Sagredo Pérez (Centro Educativo La Merced y San Francisco Javier). El premio al docente recayó en Juan Manuel Hurtado del colegio MM. Concepcionistas. Ana Descalzo subrayó la importancia de esta Olimpiada y recomendó participar a todos los estudiantes de Bachillerato: «Es una iniciativa maravillosa, que además da la oportunidad de estudiar una carrera universitaria». Los diez primeros clasificados en la fase local han recibido hoy su diploma, y los tres primeros han recibido, además, una Tablet, en un acto en el que el decano de la Facultad, Juan Bautista Delgado, puso en valor este tipo de actividades «tenemos especial cariño a esta Olimpiada, es una cantera de economistas, los profesionales a los que nos encanta formar en esta Facultad», aseguró.

# **PYMES BURGALESAS**

# FAE RESPALDA EL MANIFIESTO DE LA PYME APROBADO POR CEPYME

La Confederación de Empresarios de Burgos se suma a la preocupación expresada en el Manifiesto de la pyme española por la libertad de empresa, aprobado por la Asamblea General de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa. FAE ha expresado su respaldo al Manifiesto con el que pequeños empresarios de toda España han dado voz al hartazgo y a la preocupación de la pyme española por las consecuencias de las políticas gubernamentales en relación con la empresa. Un documento que, en palabras del presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, trata de denunciar «la situación de ataque que estamos sufriendo, porque es injusta, porque lesiona nuestros legítimos derechos amparados en la Constitución y porque es objetivamente mala para nuestro país» El manifiesto recoge las líneas que según Cepyme, el Gobierno no debería transigir con el fin de no interferir en el buen funcionamiento de la actividad empresarial.

# **CASTILLA Y LEÓN**

# El Covid mantiene 283 hospitalizados y la nueva cepa avisa para el otoño

• Los epidemiólogos vinculan el repunte de contagios por coronavirus de las últimas semanas a las mutaciones de la variante ómicron y advierten que «debe imperar la sensatez» ante la movilidad y los contactos durante el verano

#### RICARDO GARCÍA VALLADOLID

Una vez más, cuando una gran parte de la población había vuelto a olvidarse del Covid-19, el tránsito de la primavera al verano ha acogido un nuevo repunte de esta enfermedad respiratoria, implantada como una más de este tipo junto a, por ejemplo, la gripe. Una nueva ola provocada por diversas mutaciones de la variante ómicron, la predominante desde que apareciera unos dos años atrás, y que aún a día de hoy, cuando ya se está produciendo un descenso, mantiene a 283 personas ingresadas en los hospitales de Castilla y León y sirve de aviso de cara a un otoño y un invierno en el que el coronavirus, según las previsiones de los epidemiólogos, volverá a ganar protagonismo.

Como es habitual, no resulta sencillo establecer una fecha en la que comenzara este aumento de casos, aunque a través de los informes de la Red Centinela Sanitaria de Castilla y León, y concretamente el último, correspondiente a la semana 26 del año (del 24 al 30 de junio), se puede apreciar como la incidencia de casos empezó a subir con fuerza entre finales de abril y principios de mayo. El pico, por el contrario, llegó a mediados de junio, lo que significa que actualmente la incidencia se encuentra en retroceso a un ritmo similar al que

Esta última se trata, por tanto, de una ola que apenas se extenderá a lo largo de dos meses y medio o tres. Eso sí, su brevedad no ha evitado que se produzca un aumento notable de los ingresos hospitalarios vinculados al Covid-19. Según datos de la Consejería de Sanidad a los que ha tenido acceso este periódico, a fecha de 4 de julio eran 283 personas las que permanecían ingresadas por este motivo. De ellas, 267 se encontraban en planta y 16 en UCI, cifras comparables a las que se registraban tras el último verano.

También resulta muy significativo de estas cifras que un amplio

## PACIENTES HOSPITALIZADOS CON INFECCIÓN DE COVID-19

| Nº pacientes hospitalizados covid-19                                                                                                                                                           | Planta | %      | CA<br>ÁVILA | CAU<br>BURGOS | H. SANTIAGO<br>APÓSTOL | H. SANTOS<br>REYES | CAU<br>LEÓN | H.<br>BIERZO | CAU<br>PALENCIA | CAU<br>SALAMANCA | CA<br>SEGOVIA | CA<br>SORIA | HCU<br>VALLADOLID | H. MEDINA<br>DEL CAMPO | HU RÍO<br>HORTEGA | CA<br>ZAMORA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|---------------|------------------------|--------------------|-------------|--------------|-----------------|------------------|---------------|-------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------|
| $N^{\circ}$ hospitalizados en los que el covid 19 o las condiciones patológicas atribuibles a la misma (por ejemplo, neumonía bilateral) son el motivo de hospitalización (ingresos POR COVID) | 153    | 57,30% | 13          | 18            | 1                      | 6                  | 31          | 11           | 11              | 0                | 8             | 7           | 11                | 1                      | 26                | 9            |
| $N^{\circ}$ hospitalizados con PDIA+ en los que el motivo de igreso es otro (ejemplo, fractura de cadera, apendicitis, parto) (ingresos CON COVID)                                             | 114    | 42,70% | 6           | 14            | 1                      | 0                  | 4           | 7            | 12              | 40               | 3             | 5           | 8                 | 1                      | 6                 | 7            |
| Nº total de hospitalizados covid-19                                                                                                                                                            | 267    |        | 19          | 32            | 2                      | 6                  | 35          | 18           | 23              | 40               | 11            | 12          | 19                | 2                      | 32                | 16           |
| Nº pacientes hospitalizados covid-19                                                                                                                                                           | UCI    | %      | CA<br>ÁVILA | CAU<br>BURGOS | H. SANTIAGO<br>APÓSTOL | H. SANTOS<br>REYES | CAU<br>LEÓN | H.<br>BIERZO | CAU<br>PALENCIA | CAU<br>SALAMANCA | CA<br>SEGOVIA | CA<br>SORIA | HCU<br>VALLADOLID | H. MEDINA<br>DEL CAMPO | HU RÍO<br>HORTEGA | CA<br>ZAMORA |
| Nº hospitalizados en los que el covid 19 o las condiciones patológicas atribuibles a la misma (por ejemplo, neumonía bilateral) son el motivo de hospitalización (ingresos POR COVID)          | 10     | 62,50% | 3           | 1             |                        |                    | 0           | 0            | 0               | 0                | 0             | 0           | 2                 |                        | 4                 | 0            |
| $N^{\circ}$ hospitalizados con PDIA+ en los que el motivo de igreso es otro (ejemplo, fractura de cadera, apendicitis, parto) (ingresos CON COVID)                                             | 6      | 37,50% | 0           | 0             |                        |                    | 0           | 0            | 0               | 0                | 0             | 1           | 2                 |                        | 0                 | 3            |
| Nº total de hospitalizados covid-19                                                                                                                                                            | 16     |        | 3           | 1             |                        |                    | 0           | 0            | 0               | 0                | 0             | 1           | 4                 |                        | 4                 | 3            |

FUENTE: Consejería de Sanidad EL MUNDO

porcentaje de esas personas hospitalizadas con coronavirus fueron diagnosticadas una vez que ingresaron por otro motivo. En este apartado se sitúan el 114 de los pacientes, el 42,7% del total, mientras que 153 personas sí acudieron a los centros médicos y fueron hospitalizados por causas relacionadas directamente con el coronavirus, el 57,3%.

Algo similar ocurre en la UCI, con diez pacientes ingresados a causa del Covid, el 62,5%, y los seis restantes hospitalizados por otros motivos, que representan el 37,5% del total

Por otra parte, atendiendo a los ingresos que registra cada hospital de Castilla y León, se puede observar como los de mayor tamaño acumulan un mayor número de ingresos, algo por otra parte dentro de la normalidad. En lo que respecta a los hospitalizados en UCI, sin embargo, las camas ocupadas a consecuencia del Covid-19 se localizan en los centros hospitalarios de Ávila, Burgos, Soria, Valladolid y Zamora.

El último informe de la Red Sanitaria Centinela de Castilla y León, que será el último que se publique semanalmente en la temporada 2023-24, pone de manifiesto que «la onda de Covid-19 parece haber alcanzado su máximo en la semana 24, situándose la incidencia en la semana 26 en 83 casos por 100.000 habitantes».

Aún así, también se matiza que «se reduce la circulación global de virus respiratorios, con la excepción del Sars-Cov-2 y los rinovirus y enterovirus».

Sin embargo, y más allá de los datos registrados por la Consejería de Sanidad de Alejandro Vázquez, hay algunas cuestiones que los explican, como es la alta cifra de mutaciones que en los últimos meses ha venido registrando esa variante ómicron tal y como se ha podido confirmar mediante la secuenciación del virus. Así lo explica el catedrático en Microbiología y uno de los epidemiólogos más reconocidos de Castilla y León, José María Eiros, quien en declaraciones a este periódico apunta que «en la propia deriva evolutiva del virus va implícito modificaciones en el

En concreto, estas modificaciones las que alude Eiros se produ-

cen en la glucoproteína spike, y que tienen a su vez efecto en cuatro modificaciones de la variante del Sars-Cov-2 en la que se producen. Por un lado generan mayor transmisibilidad, lo que se vincula directamente con el aumento de los contagios. También se registran, en este sentido, cambios a la hora de ocasionar la enfermedad, e incluso se altera la capacidad de detección de las pruebas diagnósticas.

Esto no es algo desdeñable, puesto que si se producen muchos cambios en el virus podría darse el caso de que las actuales pruebas diagnósticas a las que tiene acceso la población no detecten todas las infecciones, con los efectos en la transmisión que eso puede tener.

Finalmente, la cuarta modificación a la que se refiere Eiros es la eficacia de las vacunas, que puede verse reducida si la estructura del virus cambia de manera notable.

El catedrático de Microbiología apunta también que «en los dos últimos meses se han detectado 88 linajes diferentes del virus», siendo el más abundante el denominado como IN.1.16.3. Todos ellos, incluido este último, derivan de la

archiconocida variante ómicron, predominante durante los dos últimos años y que parece haberse asentado como máxima representante del coronavirus. Es más, el propio Eiros certifica que «todas las variantes que circulan son ómicron», la cual, a su vez «desciende de la BA.2.86».

Pero la complejidad que supone actualmente el coronavirus para aquellos expertos que tratan de seguirle el rastro para, en la medida de lo posible, anticiparse a sus futuros movimientos, no termina aquí. En la actual variante también se han detectado unas 50 mutaciones para la glucoproteína spike. «Por eso estamos teniendo mucha transmisión», asegura Eiros, al mismo tiempo que advierte que es probable que próximamente emerja la KP3.

¿Y cuál es el trabajo que tienen por delante los epidemiólogos? Como señala el catedrático en Microbiología, «se está trabajando en las recomendaciones de vacunaciones de Covid y gripe en otoño», aunque el resultado final dependerá de las decisiones que se to-

PASA A **PÁGINA SIGUIENTE** 

**SORIA** 

88.1 FM



LEÓN PALENCIA 90.2 FM 101.9 FM

PALENCIA SALAMANCA I**01.9 FM 103.4 FM** 

ARENAS DE SAN PEDRO ASTORGA 88.4 FM 97.7 FM

ÁVILA BÉJAR **89.6 FM 94.1 FM** 

**SEGOVIA** 

99.8 FM

ARANDA DE DUERO

91.6 FM

ÁGREDA

93.2 FM

BURGOS **92.9 FM** 

ciudad rodrigo 103.4 FM VALLADOLID Z

ZAMORA 97.1 FM

# CASTILLA Y LEÓN

#### VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

men en el seno del Consejo Interterritorial de Salud, que será el que establezca criterios unánimes para todas las comunidades autónomas.

En cualquier caso, Eiros sí avanza que esos criterios de vacunación apuntan a ser muy similares a los de la campaña anterior, la 2023-24, aunque debido a las mutaciones del virus no se puede descartar que «pueda cambiar la composición de la vacuna». Un ajuste que tampoco es nuevo y que se realiza con la gripe prácticamente de manera anual.

Todo lo anterior viene a dejar patente que la lucha contra el coronavirus sigue siendo una ardua labor que se realiza prácticamente a contrarreloj. La parte positiva, como destaca Eiros, es que en la actualidad la enfermedad «no es más grave», si bien tampoco se puede bajar la guardia. «Al haber más casos hay que mantener la vigilancia», advierte.

Asimismo, Eiros pone en valor todo ese trabajo que se lleva a cabo y los efectos positivos que tiene para combatir el virus. «Secuenciar es una realidad innegable, también lo hacemos con otros virus respiratorios. Es algo que se ha consolidad y a lo que no debemos renunciar», reivindica. Asimismo, recuerda que «lo más robusto de secuenciar es para construir nuevas vacunas» que se adapten a las nuevas características del virus.

Otra de las conclusiones que los expertos han extraído es que «el virus no se ha estacionalizado», puesto que en lugar de concentrar sus repuntes en los meses más fríos del año estos también se producen el resto de la temporada, como demuestra la ola actual.

Asimismo, y con el periodo vacacional en ciernes, no se pueden pasar por alto las medidas que sirvan para evitar contagios en la medida de lo posible. Así, Eiros recomienda que especialmente en los periodos vacacionales «debe imperar la sensatez», «Hay que utilizar los medios que impidan la transmisión. En el caso de las personas contagiadas, el uso de la mascarilla, reducir el contacto y el lavado de manos», enumera el catedrático.

Aún así, también sostiene que en esta época juega en contra de la transmisión que «en verano es más difícil convivir en espacios hacinados», aunque por el contrario «se producen más contactos».

En cualquier caso, todo lo que se produzca estos meses de verano con relación al coronavirus «condiciona lo que venga en el invierno», para cuando se espera, según Eiros, una «mayor capacidad de transmisión» del Covid-19.

# La Junta aboga por un «cambio normative en los pisos turísticos «en común»

«No vamos a eludir ninguna cuestión», asegura Santonja que defiende su gestión en base a unos «presupuestos ideológicos» en torno a las familias y el medio rural

#### VALLADOLID

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja, señaló que su departamento abrió un «proceso de reflexión» sobre «la necesidad de un cambio normativo de los apartamentos turísticos y de las viviendas de uso turístico», pero abogó por hacerlo «en común con todos los sectores» y «ante la pasividad del Gobierno central». Así lo recalcó Santonja en comparecencia ante la Comisión de Cultura, Turismo y Deporte de las Cortes de Castilla y León, en sesión extraordinaria, para analizar el grado de cumplimiento de los objetivos de su departamento para la le-

Al referirse al turismo, aseveró que las políticas aplicadas a través de la Dirección General de Turismo a lo largo de estos dos años se han centrado en «potenciar un modelo de desarrollo turístico basado en la calidad, teniendo en cuenta la competitividad de la oferta, el perfil de turista y la formación de profesionales». Todo ello, con «el firme propósito de sacar el máximo rendimiento a los valores que atesoran las nueve provincias».

Santonja mencionó el turismo rural como gran «fortaleza» de Castilla y León junto con el turismo patrimonial, cultural y el turismo de naturaleza. Los objetivos de la política turística de la Consejería durante esta legislatura, recordó «son el fortalecimiento y la creación de productos y destinos turísticos y su gestión, así como el avance en la promoción, marketing y apoyo a la comercialización de los mismos».

Santonja mencionó la modernización de la normativa para mejorar la gestión turística y así en junio del pasado año se publicó el Decreto por el que se regulan las actividades de intermediación turística en Castilla y León.

En materia, normativa, señaló que se ha abierto un «proceso de reflexión» sobre «la necesidad de un cambio normativo de los apartamentos turísticos y de las viviendas de uso turístico» porque su equipo, ha enfatizado, no eludirá cuestión alguna, aunque también matizó que «tampoco» lo harán «precipitadamente ni superficialmente».

Así, aboga por tratarla con «todos los sectores» y recordó que el pasado 7 de junio tuvo lugar una sesión del Consejo Autonómico de Turismo de Castilla y León con esta cuestión como único punto en el orden del día, para abordar la situación actual y futura de viviendas de usos turísticos y apartamentos turísticos, informa Europa Press.

En esa reunión, recuerda, se ana-



El consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Gonzalo Santonja, durante la comparecencia. ICAL

lizó «pormenorizadamente la situación de estos alojamientos» y se anunció una nueva regulación actualizada sobre las viviendas de uso turístico y los apartamentos turísticos en Castilla y León, «ante la pasividad del Gobierno central».

Por otro lado, recordó ante la polémica existente por el turismo en España, que el que ha ido «a determinadas zonas de España no es el que viene a Castilla y León», pues aquí «viene a atraído por nuestro patrimonio, que viene atraído por nuestra naturaleza y por nuestra oferta enogastronómica, y viene para protegerlo».

Por otra parte, mencionó las polí-

ticas de la Dirección General de Turismo también avanzó en el desarrollo del Camino Francés y del resto de caminos, históricos y tradicionales. A través de la firma de un convenio con la organización Camino Francés Federación se ha hecho realidad un Plan director del Camino de Santiago Francés.

Asimismo, señaló la apuesta por acciones de digitalización consecuencia de los planes territoriales de sostenibilidad turística de Castilla y León, de los que existe un total de tres, que integran 44 planes de sostenibilidad turística, cuatro actuaciones de cohesión entre destinos y dos planes nacionales, por un importe superior a los 122 millones de euros.

También apuntó la «nueva estrategia de promoción internacional de Castilla y León», con un enfoque «totalmente novedoso a los criterios y actuaciones de la promoción internacional». Otra acción destacada ha sido el estreno mundial del espectáculo 'Merina. El oro español. Oteyza' que tuvo lugar en Valladolid y que se representó, también, en Madrid, Oporto y Burdeos.

De hecho, reprochó que hubo «quienes prefirieron incidir en minucias como no se qué dibujito» en lugar de referirse a esa obra que considera tan exitosa.

# La oposición reprocha «dos años perdidos» y pide más inversiones

# VALLADOLID

El socialista José Ignacio Martín Benito reprochó ayer estos «dos años perdidos» de mandato, marcados por las «polémicas», al consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta, Gonzalo Santonja, mientras Soria Ya cuestiona la gestión en su provincia.

Tras la presentación del balance de esta legislatura en las Cortes, Soria Ya pidió más inversiones y más protección del patrimonio de la provincia a Santonja, informa Ical.

Martín Benito aseguró que han sido «dos años perdidos para la cul-

tura, el turismo y el deporte» porque en su opinión los ciudadanos sólo recuerdan tres «polémicas», la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de la Pirámide «fascista» de los Italianos, la aprobación de la ley de Patrimonio Cultural sin apoyo de la oposición y la política de «ocurrencias» y «bandazos» en la promoción turística. «Si no hemos sido el hazmerreír de España, sí hemos provocado alguna sonrisa», apostilló.

El socialista también cuestionó el liderazgo de Castilla y León en turismo rural, porque recordó las provincias, individualmente, no son las más visitadas, y añadió que la Comunidad, sin embargo, encabeza la Lista Roja de Hispania Nostra, con 124 bienes más que al inicio de la legislatura y denunció que en digitalización se sigue sin cosechar fruto. Además, echó en falta el plan de lectura en las bibliotecas.

También, la procuradora socialista Laura Pelegrina preguntó al consejero por la disposición de la Junta a financiar las obras de rehabilitación de la iglesia de la Vera Cruz de Valladolid, cuya cúpula y linterna se derrumbó recientemente.

# Castilla y León incrementará el límite de renta para acceder a libros de texto gratis

La consejera de Educación: «Hemos logrado un éxito educativo sin precedentes, pese a un injusto sistema de financiación autonómico que pone en riesgo la prestación de servicios»

#### VALLADOLID

La consejera de Educación, Rocío Lucas, anunció en las Cortes de Castilla y León que la Junta continuará con la ampliación del acceso a libros de texto gratis, enmarcado en el Programa Releo+, para lo que incrementará el límite de la renta para recibir esta ayuda. La Consejería ya elevó el coeficiente IPREM de 2,68 a 2,82 y aumentado por tramos el índice corrector a familias numerosas. También se ha introducido, por primera vez, un índice corrector de 1,1 para todas las familias del medio rural en localidades de menos de 5.000 habitantes. Con motivo de su comparecencia ante la Comisión de Educación del Parlamento autonómico para analizar el grado de cumplimiento de los objetivos de su departamento para la legislatura, la consejera destacó que Castilla y León León garantiza una educación «excelente», con la «máxima» calidad y equidad. «En el medio urbano y en el rural. En centros públicos y en centros concertados. En la educación escolar y en la universitaria», aseveró.

En este sentido, citó, según recogió la Agencia Ical, algunos programas desarrollados por la Consejería como las ayudas para estudios postobligatorios que también se ha incrementado la ayuda de cuantía máxima de 1.500 a 1.600 euros y en la convocatoria del curso 2024-2025 se han incluido nuevos estudios y destinatarios y creado las becas de excelencia para premiar las mejores calificaciones.

En las ayudas de transporte escolar, precisó se becan todas las solicitudes de transporte que llegan desde el medio rural para facilitar la asistencia a programas como Éxito Educativo o Actividades Extraescolares. Y en las ayudas para la adquisición de dispositivos digitales se ha aumentado la cantidad máxima a subvencionar de

Expuso que el Programa para la Mejora del Éxito Educativo, que ha servido de modelo para otros territorios, también ha experimentado importantes mejoras. Al Programa de acompañamiento en Cuarto de la ESO, se añade el de Primero de la ESO y Tercero de Primaria, se incorpora al programa el alumnado de los centros concertados y su inicio se ha adelantado a octubre en vez de enero

Otra novedad en estos dos años de legislatura ha sido la puesta en marcha este curso del Programa de actividades extraescolares en el medio rural, pionero a nivel nacional, con el objetivo de promover la igualdad de acceso a una educación y a una formación de calidad, equilibrando la igualdad de oportunidades entre las familias del medio urbano y del medio rural. Se ha comenzado este curso por el alumnado de Cuarto, Quinto y Sexto



La consejera de Educación, Rocío Lucas, en su comparecencia en las Cortes. ICAL

de Primaria, incorporándose el alumnado de ESO en el curso 2024-2025.

En cuanto a la mejora del conocimiento de lenguas extranjeras, Rocío Lucas subrayó que año a año se han incrementado las secciones bilingües, alcanzando en este curso las 622 y se amplía el número de auxiliares de conversación, con el objetivo de dotar de esta figura a todas las secciones bilingües autorizadas en centros

Por último, se refirió al Plan de Salud Mental y la Red de Alerta y detección de conductas suicidas y autolesivas en el entorno educativo de los adolescentes. «Esta medida es una decidida apuesta del Gobierno autonómico para prestar atención a las demandas yproblemática de este alumnado, concienciando, formando y brindando herramientas a la comunidad educativa que permitan actuar de la mejor manera en este tipo de situaciones», señaló la consejera.

Portodo ello, aseguró que Castilla y León ha logrado un éxito educativo «sin precedentes», tal y como lo recogen los informes internacionales que sitúan al sistema a la cabeza de España y en los primeros puestos a nivel mundial. Y todo ello se ha logrado, lamentó, pese a un «injusto» sistema de financiación autonómico, que no tiene en cuenta las características de la Comunidad y el sobrecoste que supone garantizar unos servicios públicos de calidad. «Una infrafinanciación que pone en serio riesgo la prestación de los servicios públicos, especialmente los de carácter social, como es la educación», sentenció.

Lucas hizo extensivo el éxito educativo a toda la comunidad educativa, especialmente el profesorado, pero también las familias y el alumnado. «Nuestro objetivo es trabajar para dejar una educación mejor aún de la que nos encontramos, algo que no era tarea fácil, máxime cuando se partía de un listón tan alto como el que teníamos y después de haber tenido que hacer frente a la mayor pandemia sufrida desde hacía cien años», reconoció.

# **LUCAS ASEGURA** LA LIBRE **ELECCIÓN DE CENTRO DE** LAS FAMILIAS

La consejera de Educación, Rocío Lucas, aseguró que la libertad de elección de centro de las familias seguirá «plenamente vigente, mientras de nosotros dependa». De esta manera, dejó claro que los padres podrán elegir el colegio o instituto que prefieran, sea público o concertado. Un derecho que, añadió, también es «efectivo» en la educación infantil o-3 años, cuya gratuidad se ha implantado, o para que puedan elegir entre escolarizar a su hijo en un centro ordinario o en uno de educación especial. Con motivo de su comparecencia ante la Comisión de Educación del Parlamento autonómico para analizar el grado de cumplimiento de los objetivos de su departamento para la legislatura, la consejera subrayó la necesidad de «salvaguardar» la libertad. «Nuestro sistema educativo garantiza la libertad. Esa libertad que algunos tratan de coartar y de reducir, cada vez más, en muchos ámbitos, también en el educativo», sentenció. También, según recogió la Agencia Ical, Lucas apuntó que continuarán con el trabajo en favor del derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Y por una educación con pleno respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Además, consideró que un sistema «verdaderamente» inclusivo tiene que flexibilizar la respuesta educativa y ajustarse a las características y demandas de cada persona.

# El PSOE critica la «marginación» de la educación pública frente a la concertada

# VALLADOLID

El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León reiteró la «marginación» de la Junta con la educación pública frente a la privada-concertada, al considerar como un «escándalo» el sesgo existente hacia la segunda. Lo justificó al señalar que la Consejería de Educación ha destinado entre los años 2022 y 2023 un total 76,6 millones de euros para los gastos de funcionamiento de los centros privados-concertados mientras que los públicos han recibido 64,2 millones. Denunció el caso «escandaloso» de lo que ha ocurrido en la provincia de Valladolid, donde en este periodo 22,4 millones han ido para los concertados frente a los 10,7 para los centros públicos. «La situación de los centros públicos es límite», aseguró el portavoz del PSOE en Educación, Fernando Pablos.

Con motivo de la comparecencia de la consejera de Educación en la Comisión de Educación del Parlamento autonómico para analizar el grado de cumplimiento de los objetivos de su departamento para la legislatura, Rocío Lucas acusó al procurador socialista de mentir, al señalar que no sabe distinguir los gastos de funcionamiento de un centro público de uno concertado. En este sentido, dejó claro que no son los mismos conceptos y, por tanto, no se pueden comparar. Precisó que un gasto de funcionamiento de un centro público no conlleva personal de limpieza y de mantenimiento ni luz ni calefacción «ni nada». En cambio, sí que lo lleva en uno concertado. «Esto es así de siempre y me sorprende que venga aquí a decir una cosa que es mentira por que los conceptos

no se pueden comparar», aseveró.

De Pablos también lamentó que la mayor parte de los alumnos becados y, por tanto de familias con menos recursos económicos, está matriculado en la escuela pública, algo que la consejera explicó que se debe a que el 70% de los estudiantes está en los centros públicos frente al 30% en los concertados. En este sentido, instó-en la línea de lo demandado por el Procurador del Común- a mejorar los apoyos, tanto a los estudiantes inmigrantes que no saben castellano como a los centros.

# CASTILLA Y LEÓN

# Sen contra el PP en migración: «Dice una cosa y cuando está su socio, lo contrario»

El delegado del Gobierno cree que el PP tiene que ser «fiel» a los compromisos adquiridos por España a nivel europeo: «El problema de la migración no es un problema nacional»

#### VALLADO

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, acusó este viernes al Partido Popular de incoherencia en materia de migración. «Lo que tienen es un problema interno por el cual en unas mesas dice una cosa y cuando está con su socio de gobierno dice todo lo contrario», manifestó al respecto tras las declaraciones realizadas el jueves por la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta, Isabel Blanco, pidiendo endurecer el control gubernamental en este ámbito.

«Aquí la realidad es que el Partido Popular tiene que adquirir una serie de compromisos y tiene que ser fiel a los compromisos que nuestro país ha adquirido a nivel europeo», afirmó, incidiendo en que «el problema de la migración no es un problema nacional, es un problema europeo» y, por lo tanto, según reiteró el delegado en declaraciones recogidas por Ical en la Gran Vía de Salamanca, «es un compromiso europeo».

Un problema, matizó, que no tiene una fácil solución. Todos somos conscientes de ello, se ha llegado una serie de acuerdos a nivel de las diferentes comisiones sectoriales. «Nuestro país ha alcanzado unos compromisos y aquí el problema que existe en Castilla León es entre el Partido Popular y Vox, ya que el Partido Popular tiene que hacer con una mano lo que no quiere que sepa la otra mano», insinuó.

Nicanor Sen regresó a los compromisos adquiridos, que definió «de solidaridad entre los territorios». «Nosotros, como Gobierno, asumimos nuestra responsabilidad. Es lo que llevamos haciendo desde siempre, poniendo todos aquellos medios necesarios y estableciendo la solidaridad entre los territorios hasta que esta situación se atenúe», finalizó.

Unas declaraciones del delegado del Gobierno en la Comunidad



El delegado del Gobierno, Nicanor Sen, junto a la subdelegada de Salamanca, Rosa López. ICAL

que realizó ayer tras una visita a las obras de mejora de accesibilidad que el Ministerio de Política Territorial llevó a cabo en la Subdelegación del Gobierno en Salamanca gracias una inversión superior a los 449.000 euros.

Acompañado la subdelegada del Gobierno en Salamanca, Rosa López, Sen señaló en declaraciones recogidas por Ical en la puerta del inmueble que la actuación nace del «compromiso» del Gobierno de España con la «accesibilidad universal», cumpliendo con el objetivo de «eliminar cualquier barrera y promover la plena inclusión y movilidad de la sociedad salmantina».

Los trabajos, desarrollados en la planta baja del edificio ubicado en la calle Gran Vía, 31, han supuesto la conversión de la entrada secundaria, hasta la fecha en desuso, como acceso accesible a la Subdelegación y solución alternativa a la plataforma elevadora que se ubica en las escaleras de la entrada principal.

Asimismo, según explicó la Delegación, se ha modificado la ubicación de la zona de control, se ha unificado los accesos de escaleras y se ha instalado un nuevo ascensor, «mejorando las circulaciones de ciudadanos y empleados públicos», a la par que se ha llevado a cabo la adaptación del baño del vestíbulo para poder ser utilizado por personas ostomizadas.

Una actuación en la que además se ha prestado «especial atención» a la iluminación y al diseño, dando como resultado una imagen homogénea del hall principal y los espacios de circulación de la plata baja de un inmueble con más de 60 años de antigüedad que presen-

taba una señalización «confusa e insuficiente» luz natural.

«Sin duda estamos ante una actuación que mejorará la atención al público de la Subdelegación del Gobierno y que será vital en particular para las personas con discapacidad o movilidad reducida», señaló Sen, quien recordó el compromiso del Gobierno por derribar las barreras «visibles e invisibles de la sociedad» para lograr la igualdad de oportunidades.

Durante su visita, el delegado quiso trasladar su agradecimiento al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones por la cesión temporal de las instalaciones ubicadas en Torres de Villarroel donde, durante ocho meses, se ubicaron los servicios de Extranjería y Registro de la Subdelegación del Gobierno en Salamanca.

# LABORAL

# AMENAZA DE HUELGA EN AMBULANCIAS DE CASTILLA Y LEÓN

Los trabajadores de ambulancias en Castilla y León «han explotado» y amenazan con una huelga indefinida «si no se solucionan los principales problemas que afectan al sector de transporte sanitario en Castilla y León», y que hacen referencia a la prevención de riesgos laborales y la situación económica de la plantilla. Así lo ha señalado en un comunicado el sindicato mayoritario, CGT, quien convocó una manifestación este viernes 5 julio frente a la Consejería de Sanidad en Valladolid. En este marco, han aseguraod que el objetivo es denunciar los «graves» incumplimientos del contrato adjudicado a la empresa Htgroup por la Junta de Castilla y León, así como exigir «un salario justo para los trabajadores»./ EUROPA PRESS

# **MEDIO AMBIENTE**

# CCOO Y UGT APLAUDEN LA SUBIDA SALARIAL A MIL AGENTES

CCOO y UGT celebraron ayer el acuerdo firmado con la Junta y que mejorará el salario en unos 1.800 euros anuales de los casi mil agentes medioambientales en Castilla y León a través de un nuevo complemento y que han considerado como «un paso adelante» que debe marcar una «línea de interlocución» con los responsables de la administración. Los sindicatos han recordado que «tras meses de movilizaciones conjuntas y después de muchas mesas reuniones de negociación» se ha conseguido un «acuerdo de mínimos y un compromiso de continuidad en la negociación de las condiciones laborales» de un colectivo que es «fundamental» en la defensa del medio ambiente, la prevención y extinción de incendios. / EUROPA PRESS

# Suben un 14,6% los delitos sexuales registrados en Castilla y León

#### ALLADOI

Castilla y León registró un total de 711 delitos sexuales en 2023, lo que supone un incremento del 14,6% con respecto al año anterior, según se desprende del informe Delitos contra la Libertad Sexual del Ministerio del Interior correspondiente a este periodo.

La comunidad ocupa la decimo-

segunda posición de un ranking que encabeza Cataluña con un total de 4.361 delitos de los 21.825 del total del país, que ha experimentado un crecimiento del 14,8% con respecto al 2022, informa Europa Press.

Del total de delitos de este tipo cometidos en Castilla y León, 419 fueron por agresión y abuso sexual; 141 por agresión y abuso con penetración; 35 por acoso sexual; 17 por contacto con menores de 16 años a través de nuevas tecnologías; 22 por corrupción de menores; 19 por exhibicionismo; 34 por pornografía de menores; diez por prostitución; doce corresponden a provocación sexual y uno a promoción de la prostitución.

Atendiendo a las provincias, León encabeza la lista autonómica con 147 delitos, seguida de Valladolid (141), Salamanca (118), Burgos (104), Segovia (52), Ávila (45), Zamora (41), Soria (32) y Palencia (31). Además, la tasa nacional de delitos conocidos contra la libertad sexual por cada 10.000 habitantes es de 3, por 4,5 a nivel nacional. Se sitúan por encima de la misma las provincias de Salamanca y Soria (3,6) y León y Segovia (3,3).

Del total de delitos de odio contra la libertad sexual ocurridos en Andalucía en 2023, se han esclarecido un total de 621, esto es, un 87,3%. Hay que destacar que, a nivel nacional, los delitos contra la libertad sexual, presentan una de las más altas tasas de esclarecimiento, situándose con el mayor porcentaje de hechos esclarecidos los delitos relativos a la prostitución, así como los abusos sexuales y agresiones sexuales, ambas con penetración.

Asimismo, el informe indica que hay un total de 482 detenidos por estos hechos y que en un total de 85 casos fueron cometidos por dos o mas responsables.

### **DEPORTES**

### **CICLISMO**

### El Burgos BH vuelve a competir en China

### BURGOS

El Burgos BH busca la revanchaen el Tour del Lago Qinghai, la vuelta por etapas china, en la que terminó segundo el año pasado con Eric Fagúndez. Después de la disputa de los campeonatos nacionales, en las que se lograron dos victorias en Mongolia y Guatemala, elBurgosBHvuelveacompetiresta semana lejos de casa. Los morados se encuentran ya en China para disputar el Tour del Lago Qinghai, prueba del segundo escalón de la UCI que tendrá lugar del 7 al 14 de julio. El equipo dirigido en la prueba asiática por Damien Garcia regresa en busca de una victoria que a punto estuvo de llegar el año pasado. En aquella edición, una gran actuación colectiva permitió a Eric Fagúndez acabar segundo en la clasificación general, empatado a tiempo con el ganador tras una decisión polémica en la toma de tiempos de la última etapa que apartó al uruguayo del primer escalón del podio. Otro corredor que ya destacó el año pasado y que regresa a Qinghai es el arandino Mario Aparicio.

# Neila selecciona antes de afrontar la contrarreloj

**CICLISMO.** La etapa reina contempla como novedad un circuito final de 32 kilómetros, desde Quintanar y la meta en el Portón

### BURG

Las Lagunas de Neila, puerto de Categoría Especial en el que finalizará el miércoles, 7 de agosto, la tercera y etapa reina de la XLVI Vuelta a Burgos, hará la gran selección de favoritos para el triunfo final antes de afrontar la contrarreloj individual del día siguiente. Bajo la denominación de 'Patrimonio Enológico' será una etapa de montaña en la que además de la subida al mítico puerto de las Lagunas de Neila, los ciclistas tendrán que superar el Alto del Cerro (kilómetro 45), el Alto de Collado de Vilviestre (a 42 kilómetros de meta) y el Alto de Rozavientos (a 20 kilómetros de meta) antes de la ascensión definitiva.

La Diputación de Burgos, que organiza la carrera a través del Instituto provincial para el Deporte y Juventud (IDJ), dará proyección en esta tercera etapa de la Vuelta a Burgos al potencial enológico y vitivinícola con el que cuenta la provincia de Burgos con hasta dos denominaciones de origen. Las instalaciones de Bodegas Nabal, ubicadas en Gumiel de Izán, serán el punto de partida de esta etapa que tomará di-



La subida a Neila dicta sentencia y selecciona a los ganadores. ICAL

rección a Valdeande antes de llegar a Caleruega, lugar de nacimiento de Santo Domingo de Guzmán, patrón de la provincia de Burgos.

Desde allí y tras pasar por Araúzo de Miel y Pinarejos, según recoge Ical, se afrontará la primera dificultad montañosa de la jornada, el Alto del Cerro, para seguir por Pinilla de los Barruecos, Hacinas, Salas de los Infantes, Castrillo de la Reina y Palacios de la Sierra, antes superar el Alto del Collado de Vilviestre.

Con la parte más dura de la etapa por superar, los ciclistas pasarán por Vilviestre del Pinar para girar en dirección a Quintanar de la Sierra y disputar el Sprint Intermedio de la etapa, ubicado a 32 kilómetros de meta. Desde Quintanar de la Sierra los corredores completaran un "circuito" con la ascensión al Alto de Rozavientos (primera categoría), a 20 kilómetros de meta, para descender de nuevo a la localidad de de Quintanar de la Sierra antes de comenzar la subida definitiva a las Lagunas de Neila, puerto de Categoría Especial, con la novedad de que este año se colocara la meta en el Portón.

### **BALONCESTO**

### Kande deja el Tizona por Torrelavega

### BURGO

Garmine Kande no seguirá en el Grupo Ureta Tizona Burgos la próxima temporada. El pivor congolés será baja para la siguiente campaña 24/25 en la que el conjunto azulón estará dirigido por Salva Camps. Kande llegó a Burgos en el verano de 2021 y disputó con el Tizona las dos temporadas de LEB Plata, formando parte del equipo que en 2022 logró el doblete de Copa y ascenso a LEB Oro. Esta pasada campaña conformó el juego interior burgalés junto con Abdou Thiam y Ramón Vilà, jugadores que ya han sido renovados para la próxima campaña. El congoleño cambia de aires y disputará la próxima temporada enrrolado en las filas del Grupo Alega Cantabria, también de Primera FEB. Sin embargo, el Tizona se guarda una opción de repesca por Kande con la que podría regresar a la disciplina burgalesa. La baja de Kande se suma a la salida del americado Demetric Horton que también se desvincula para la próxima temporada.



## **ESQUELAS**



### DON JOSÉ ANTONIO **DE MIGUEL MORENO**

(VDO. DE DOÑA MARÍA CONCEPCIÓN GONZÁLEZ MIGUEL)

Falleció en Burgos el día 5 de julio a los 86 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Q. E. P. D.

Sus apenados hijos: Enrique, Roberto y José Antonio. Hijas políticas: Carolina, Ana y Beatriz. Nietos: Carlota, Minerva y Nicolás; Juan y Darío; Jorge, Adrián y Leyre. Hermanos: Javier, María Fortunata, Carlos y Teodoro. Hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma

Las honras fúnebres y funeral se celebrarán hoy sábado a las 11.15 de la mañana en la capilla de Tanatorio de Funeraria 'San José'. Efectuándose acto seguido su incineración

**/ivía:** Paseo Regino Sainz de la Maza nº 5. Capilla ardiente: Tanatorio de Funeraria 'San José'

Burgos, 6 de julio de 2024



### **DONA NURIA MADINA TABLADO**

Falleció en Palacios de la Sierra (Burgos) el día 4 de julio de 2024 a los 84 años, habiendo recibido los auxilios espirituales.

D. E. P.

Su esposo: Florentino Pascual Fernández. Hijos: Arturo, Alfonso y Nuria. Hija política: Soraya. Nietos: Nicolás y Alba. Hermanos: Ofelia, Primitivo, Pilar, Alfredo, Feli, Goyo y Ana. Hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma

Las honras fúnebres y funeral se celebrarán **hoy sábado día 6 a las 12.00 h. en la** iglesia parroquial de Santa Eulalia de Palacios de la Sierra (Burgos). Acto seguido se procederá a la conducción de la fallecida al cementerio de dicha localidad

Vivía: C/ Santa Clara 3 - Briviesca (Burgos). Capilla velatoria: Tanatorio Albia, Burgos

### FARMACIAS COLEGIO OPICIA **DE GUARDIA**



SERVICIO DE URGENCIAS DIURNA: (9:30h a 22:00h)

- C/ Bartolomé Ordóñez, I
- Avda. de los Derechos Humanos, 16 (Antigua Eladio Perlado 16- Gamonal)
- C/ E. Martínez del Campo, 2
- C/ Loudum. Esquina
- Marqués de Berlanga, I Avda. Reyes Católicos, 20

SERVICIO DE URGENCIAS NOCTURNA: (22:00h a 9:30h del día siguiente)

- Avda. de los Derechos Humanos. 33
- C/ Francisco Sarmiento. 8

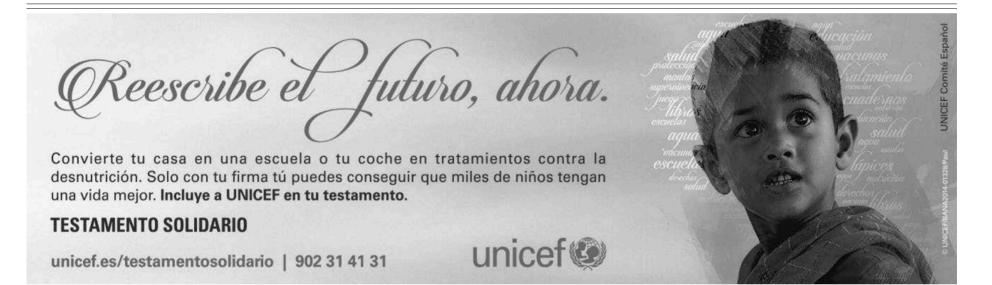

## **ESQUELAS** en el mundo EL CORREO DE BURGOS

Consulte nuestras tarifas en www.elcorreodeburgos.com

Teléfono: 947 10 10 00 · Fax: 947 00 28 53

### **CULTURA**

## Magia gallega en un punto clave del Camino de Santiago

Caamaño & Ameixeiras inauguran los Conciertos Jacobeos de la UBU, el martes a las 20:15 horas, en el Patio de Romeros

La música no deja de sonar en el Hospital del Rey de la Universidad de Burgos (UBU). Tras el exitoso arranque del Tablero de Música de la mano de Awakate, los Conciertos Jacobeos vuelven a la carga el martes 9 de julio con el objetivo de deleitar al público con sonidos tradicionales que exigen tener los oídos bien abiertos. Las encargadas de inaugurar el ciclo son Caamaño & Ameixeiras, dúo revelación de la escena gallega.

Sabela Caamaño y Antía Ameixeiras llegan a Burgos dispuestas a ofrecer un inolvidable recital en el que hacen gala de sus dotes sonoras a través del acordeón, el violín y la voz. Del mismo modo, demostrarán que su potente proyección internacional, capaz de poner en el mapa la música tradicional gallega en conjunción con los sonidos más contemporáneos, no es fruto de la casualidad.

El dúo irrumpirá en el Patio de Romeros, a partir de las 20:15 horas, para deleitar a los asistentes con su impactante, cuidada y atrevida puesta en escena. Caamaño & Ameixeiras cuentan ya con grandes y numerosas actuaciones más allá de nuestras fronteras, llevando sus directos a países como Italia, Bélgica, Francia, Portugal, Eslovaquia, República Checa o Austria. Además, sus canciones acumulan cientos de miles de escuchas en las plataformas digitales y sus discos llevan miles de copias vendidas.

Las artistas gallegas inspiraron su trabajo en el universo popular, siendo creadoras de una atmósfera donde la realidad, la magia y la religión confluyen. En estos últimos años de carrera, su música mudó de sonidos alegres y ese carácter colaborativo a un aspecto más oscuro e íntimo, alcanzando un éxito que las llevó a alzarse con un Premio Martín Códax de la Música en la categoría de Folk, además de tocarla en importantes festivales como el Interceltique de Lorient, el Festival de Ortigueira, el Festival Tradicionàrius de Barcelona, el Revenidas o el Osa do Mar.

Uno de los grandes atractivos del grupo es la fuerte apuesta por su directo. Con una puesta en escena sorprendente, muy trabajada y osada, Caamaño & Ameixeiras está impactando al público en sus presentaciones. Rodeadas de un equipo de primer nivel, en el que destaca la presencia de Melania Freire en la Dirección Creativa, Judith Adataberna en la Dirección de Arte y Escena o Laura R. Iturralde en el Diseño de Iluminación, la banda propone un espectáculo visual y artístico que refuerza su ya potente directo.

Caamaño & Ameixeiras continúa en este 2024 la gira de presentación de su último trabajo discográfico, Quitar o aire (2023), donde las primeras fechas anunciadas de la gira llevarán al grupo a ciudades como Barcelona o Girona, así como a países como Austria, Bélgica o Alemania.



El dúo gallego inaugurará los Conciertos Jacobeos. CAAMAÑO & AMEIXEIRAS

Ya tienen cerradas más de una veintena de fechas para este año que serán anunciadas próximamente.

### **ÉXITO EN MUY POCO**

La formación del dúo se produjo en 2018, pero no fue hasta tres años después cuando comenzaron a publicar su propia música. Florencio fue el primero sencillo de Aire! (2021), su primero trabajo discográfico. El disco supuso un éxito para el grupo y revolucionó el panorama gallego, hasta el punto de ser galardonadas con el Premio Martín Códax de la Música en la categoría de Folk.

Tras este primer LP, y transicio-

nando de un sonido alegre y colaborativo a uno con tonos oscuros e íntimos, el grupo gallego publicó en 2023 A pequena morte y Ai de min, adelantos de Quitar o aire. En este disco profundizan en los ritos populares gallegos para dotarlos de nuevos significados, creando una atmósfera en la que la realidad, la magia e incluso la religión

## Sonorama diseña un escenario itinerante para llegar «a todos los barrios de Aranda»

El dúo zaragozano Modelo se incorpora al cartel del festival tras proclamarse vencedor del concurso 'Talento Ribera'

Mientras los seguidores del Sonorama Ribera cuentan los días que faltan para que Aranda de Duero se convierta en un hervidero, la organización del festival sale a la palestra con una jugosa novedad. Nada más y nada menos que un escenario itinerante que permitirá demostrar el potencial de numerosas bandas emergentes

Según avanza el director del festival, Javier Ajenjo, las primeras ubicaciones que se plantean son

Santa Catalina y el polígono residencial. En cualquier caso, lo que se pretende es «retomar la iniciativa que se había hecho otros años» y llevar el Sonorama «a todos los barrios de Aranda».

Mientras tanto, el cartel de la vigesimoséptima edición, que se celebrará del 7 al 11 de agosto, suma una nueva incorporación. Se trata del dúo de origen zaragozano Modelo, que acaba de proclamarse vencedor del concurso Talento Ribera. Los fundadores y únicos miembros

de la banda, Jorge Doherty y José Lapieza, residen en Brighton (Reino Unido). Gracias a su música callejera fueron descubiertos por la mítica banda inglesa de reggae UB40, lo que les permitió girar por todo el mundo al formar parte de su staff técnico.

Más de 300 grupos y artistas aspiraban a hacerse un hueco en Sonorama a través de este concurso. Visto lo visto, la organización ha podido comprobar, una vez más, que «hay talento para rato».



La céntrica plaza del Trigo, a reventar en pleno Sonorama. JACOBO REVENGA







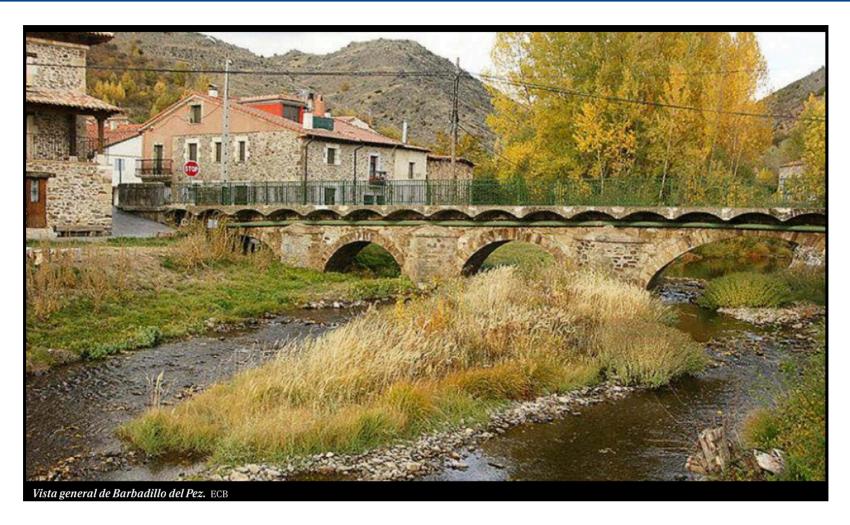

BARBADILLO DEL PEZ

# Señorío y estrecho vínculo con la naturaleza

La localidad serrana escribe su historia a orillas del río Pedroso y muestra su singularidad a través de su tradicional arquitectura popular

BURGOS Conocida también como Valdepez, Barbadillo del Pez es una localidad estrechamente vinculada el río Pedroso, lo que hace que haya sido históricamente una zona rica en la pesca de la trucha. Ubicada a 70 kilómetros de la capital, y a 14 de Salas de los Infantes, es una joya desconocida de de la Sierra de la Demanda. La naturaleza que rodea al pueblo es uno de sus principal atractivos, aunque también destacan las casas blasonadas.

Barbadillo del Pez forma, junto con las localidades de Vallejimeno, Quintanilla de Urrilla y Hoyuelos de la Sierra, la mancomunidad de Trasomo. La historia cuenta que estas cuatro poblaciones deben sus tierras a una «cesión», por la cual el rey de Castilla y Toledo, Alfonso VII, recibió 2.000 carneros a cambio de las tierras para los vecinos, según se recoge en la página web del Ayuntamiento de Barbadillo del Pez. Estos pueblos organizan una tradicional romería a Santa María del



Rebollar, en el sábado anterior al Corpus, para celebrar esta efeméride. Entre los siglos X y XI, fue la cabecera del alfoz e integraba a Riocavado, Bezares y Barbadillo de Herreros. Al finales del siglo XI se integró en el Alfoz de Lara. La historia de esta localidad también la

sitúa como un cruce de caminos, especialmente cuando se realizaban las labores de trashumancia, lo que hizo que se creara una importante actividad ganadera que dio mucha riqueza a la localidad. Entre los lugares de interés, destaca la ermita de Nuestra Señora de las Nieves, que fue en su día la antigua iglesia de Santa María Urria o de Urrilla, levantada en lo alto de un cerro. También merece atención la ermita de Santa Julita, un templo al que tienen gran devoción los vecinos de la localidad. La ermita es lugar de destino de la romería que organizan cada año los lugareños.

Junto a sus ermitas, la iglesia de El Salvador es otro de los valores patrimoniales de Barbadillo del Pez. De estilo renacentista, el templo tiene una planta de salón, tres naves y cabecera. La portada también es de estilo renacentista.

Entre los lugares de interés destaca la arquitectura popular. Si se da un paseo por la localidad se puede comprobar que es uno de los municipios que mejor las conserva de la Sierra de la Demanda. Los escudos que se pueden apreciar en muchas de sus viviendas ponen de relieve el pasado ilustre de Barbadillo del Pez, así como los soportales que dotan de un especial singularidad a esta localidad serrana.

El entorno natural bien merece un recorrido. Desde Barbadillo se pueden realizar diversas rutas, con el río Pedroso como referencia. Una de las propuestas es acercarse a contemplar el Roble Borracho, uno de los más del centenar de árboles singulares de la provincia. Se llega a este ejemplar a través del camino que conduce a la ermita de Santa Julita desde el pueblo.

## HERALDO-DIARIO DE SORIA

**EL** 

DECANO DE LA PRENSA SORIANA

Sábado 6 de Julio de 2024. Este periódico se distribuye conjunta e inseparablemente con EL MUNDO HERALDO-DIARIO DE SORIA

AÑO CX. Número: 18.934

## El Covid mantiene 283 hospitalizados en la región y la nueva cepa avisa para el otoño

Los epidemiólogos vinculan el repunte de contagios por coronavirus de las últimas semanas a las mutaciones de la variante ómicron y advierten que «debe imperar la sensatez» ante la mayor movilidad y los contactos durante el verano

El Covid-19 ha vuelto a adquirir protagonismo en Castilla y León el tránsito de la primavera al verano, unas semanas que han acogido un nuevo repunte de esta enfermedad respiratoria, implantada como una más de este tipo junto a, por ejemplo, la gripe. Una nueva ola provocada por diversas mutaciones de la

variante ómicron, la predominante desde que apareciera unos dos años atrás, y que aún a día de hoy, cuando ya se está produciendo un descenso, mantiene a 283 personas ingresadas en los hospitales de la Comunidad. Asimismo esta situación sirve de aviso de cara a un otoño y un invierno en el que el coronavirus volverá a ganar protagonismo, según las previsiones de los epidemiólogos, quienes advierten que «debe imperar la sensatez» ante la movilidad y los contactos durante el verano. Págs. 10 y 11



### AJEDREZ PARA DISFRUTAR A LO GRANDE EN PLENA CALLE

Los presupuestos infantiles llevarán el ajedrez a las distintas calles de Soria. La iniciativa ganadora de 2023, un ajedrez gigante ideado

en un principio para Los Royales, se pondrá a disposición de los barrios y sus asociaciones para fomentar la práctica de este deporte en la

calle. La idea de un grupo de cinco niñas del colegio Prácticas Numancia tiene un presupuesto de 40.000 euros

### MONTESEGUROFOTO

## El Brera, la Zona de Bajas

## La capital creará su ordenanza para regular las viviendas turísticas

Asohtur asegura que la proliferación de estos alojamientos «comienza a percibirse» como un problema y aboga por incrementar los controles

Soria contará con su propia ordenanza para regular el mercado de viviendas turísticas ylo hará antes de que acabe la legislatura, como indicó el alcalde de la ciudad, Carlos Martínez. Confirmó que a nivel «técnico» ya se está estudiando una normativa que estará adaptada a la legislación nacional y autonómica. Martínez admitió que el incremento del atractivo turístico de la ciudad «hace que exista un incremento de la oferta de apartamentos turísticos, fundamentalmente en el centro». Por su parte, la Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (Asohtur) asegura que la proliferación de este tipo de alojamientos «comienza a percibirse» como un problema para el sector y aboga por incrementar controles y sanciones. Espera que las administraciones, a todos los niveles, «se pongan serias» y haya una regulación clara. También denuncian la «falta de inspecciones».



### La lanzadera al AVE amplía destinos a Lleida, Córdoba, Sevilla v Girona

Renfe ha añadido Sevilla, Córdoba, Girona y Lleida a los destinos del servicio Soria Enlace AVE, que conecta la capital soriana con la alta velocidad ferroviaria en Calatayud mediante VTC. Estos destinos se han unido a los que ya ofrecía la operadora en Aragón, Madrid y Cataluña, con un total de 20 plazas diarias. Y a la oferta se ha sumado también el Avlo, el tren de bajo coste de Renfe.

### Soria licita 4,7 millones en obras y ya lleva 15M€ en el primer semestre

Emisiones y el pabellón de Pajaritos, los últimos Pág. 4

## **OPINIÓN**

ESTOS días se ha mezclado la situación de León con la de Soria gracias a que los socialistas de Castilla y León carecen de liderazgo y por tanto caminan sin discurso claro sobre el Lexit y sobre otras muchas cosas. Pero no tienen mucho que ver la situación de una y otra provincia salvo los problemas comunes a casi toda la comunidad autónoma, con la despoblación como el principal. Donde hay total ausencia de coincidencia es en plantear una vida al margen de Castilla, por muy poco sentimiento de pertenencia que exista, según dicen. Tampoco es comparable el nivel de inversiones en infraestructuras del Estado y de la Junta en una y otra provincia. Y nadie en Soria ha planteado en serio la posibilidad de separarse de Castilla y Léon para unirse a Aragón o a La Rioja y menos para formar una autonomía uniprovincial. En León sí hay quien lo pide y quienes defienden el Lexit están convencidos de que les hubiera ido



LA SOLANA **FÉLIX VILLALBA** 

### Autonomías, ucronías y los datos económicos

mejor por libre o incluso formando Comunidad con Asturias. El futuro no se puede predecir y la ucronía está bien como género literario. Sí se puede ver ejemplos históricos. En la formación de las comunidades autónomas, de Castilla se marcharon por su cuenta Cantabria y La Rioja antes de terminarse la configuración del

mapa autonómico a principios de los años ochenta del siglo XX. Los tres territorios citados estaban reduciendo su aportación al PIB español desde 1955 y solo La Rioja consigue cambiar la tendencia. Había pasado de una participación del 0,69% en 1955 al 0,59 en 1975, que creció al 0,65% en 1985 y se situó en el 0,70% en 2022, según datos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, Fedea. Es un caso de éxito, pero también es la economía más pequeña. En el caso de Cantabria, su retroceso es constante desde 1955, cuando representaba el 1,64% del PIB español, hasta quedar en el 1,14% en 2022, tendencia que no cambia la autonomía. Castilla y León, con un peso mayor, pasa del 6,97% de 1955 al 4,72 de 2022. Tomando como referencia 1985, año en que los tres territorios eran ya autonomías diferentes, la aportación al PIB de Castilla y León se reduce casi un 18% mientras la caída de Cantabria supera el 20%. Por contra, en La Rioja crece un 7%. Argumentos para unos y para otros, pero no parece que la autonomía cambie mucho las tendencias. Quizá conviene tomar también como referencia a Asturias, por su cercanía con León y que estos días se ha señalado como posible compañera de viaje de los leoneses. Sin olvidar que ninguna autonomía española se empobrece, sino que todas han aumentado su riqueza, los datos de Asturias reflejan una clara pérdida de peso relativo en España. Pasa de una aportación del 3,42% en 1955 al 1,86% de 2022, lo que supone una reducción de más del 45%. La caída entre 1985 y 2022 es del 35%. Cada uno interpretará lo que considere o lo que quiera, pero los datos parecen apuntar más a a factores económicos que a estar en una autonomía otra.

## Santonja tiene que actuar ya con la invasión de apartamentos turísticos

LA FIEBRE DE los apartamentos turísticos ha hecho saltar las alarmas en muchas ciudades. Madrid ya ha tomado medidas. Barcelona se prepara para ello. No puede ser una invasión que tenga como consecuencias el descontrol del turismo, el semiabandono de los centros urbanos y el incremento desmesurado de los alquileres en las ciudades, obligando a la gente, especialmente a los jóvenes, a huir al extrarradio. Castilla y León no tiene que esperar a que el drama llegue a las puertas de muchas de nuestras ciudades, algunas ya plagadas, en sus almendras centrales de este tipo de instrumento turístico que ha crecido sin control, mientras, como es habitual, la política miraba las nubes hasta que el problema se ha convertido en un drama.

El consejero de Cultura y Turismo, Gonzalo Santonja, anunció ayer, en dación de cuentas en las Cortes que la Junta aboga por un «cambio normativo» conciliado con el sector. Después de dos años largos de legislatura el departamento que dirige Santonja debería ofrecer algo más que abogar. Están para actuar. Para la acción política. Bien rápidos que fueron para cambiar un buen logotipo por otro con el que perpetraron uno de los mayores ridículos vistos en la historia de la Junta de Castilla y León. No espere, consejero Santonja. Póngase manos a la obra. Pero no sólo con el sector. Porque los apartamentos turísticos no sólo afectan al sector del turismo. Afectan al vigor de las ciudades y a la especulación de los alquileres, ya imposibles en muchos lugares por la invasión de los apartamentos turísticos.

Y mientras se ponen manos a la obra después de dos años con los brazos cruzados, no estaría de más que intentaran un control sobre la invasión de apartamentos turísticos ilegales, que también brotan como las margaritas en verano. Y, por favor, no digan que eso es asunto de los ayuntamientos, como ya hicieron hace año y pico cuando gobernaba el PSOE en Valladolid. Las policías municipales no están para vigilar el descontrol que ocasiona la administración que tiene las competencias. Y en Turismo son de la Junta. Es verdad que se encontró la consejería manga por hombro por la desidia de su antecesor, que había entregado las llaves para desarmarlo todo al que fuera vicepresidente con Ciudadanos. Pero Santonja ya lleva dos años en el departamento y, de momento, se han dedicado a disfrutar de la inercia que traía el turismo desde hace más de una década en Castilla y León. Pero es tiempo de actuar. No esperen a que veamos el drama que empieza a asomar en otras ciudades del país. La política inteligente es la de la anticipación. La innecesaria es la que ve pasar el tiempo.

### **RODERA**



DE SEMANA EN SEMANA, y de día en día, el «Lexit», que suena a laxante, se desinfla estrepitosamente. Esto se parece al perro goloso del bolero que baila mucho pero que no es conejero. Ya nadie se pregunta qué es eso del lexit, para qué sirve, y cuál la causa prima de su resurrección y muerte súbita. Si en la semana pasada se apearon del ensueño secesionista Zamora, Salamanca, y el Bierzo, el jueves -según contó este periódico-lo hacía, desde el majestuoso Elogio del hori-

zonte de Chillida, la alcaldesa de Gijón: ya estamos bien hermanados con León y sus gentes, y «no es necesario buscar más líos».

Así que más claro agua: que corra el aire, que la UPL haga la revolución pendiente con Junqueras y con Puigdemont sin amnistías, y que el PSOE se aclare con sus propias contradicciones y con sus danas borrascosas de distracción masiva. La irrupción en el lexit del PSOE en Soria, no es más que la adhesión inquebrantable de un se-

**PIEDRA** DE TOQUE **POR ANTONIO PIEDRA** 

El «Lexit» se desinfla

cretario provincial y diputado en Cortes como Luis Rey -un político de obediencia debida, convivida, «y enamorado de Soria»-con la portavoz federal, Esther Peña, por si las moscas, pues aquí-y dado que Tudanca es la mudez del pardal que ve de lejos las trampas-, el que se mueva no sale en la foto de las próximas elecciones generales.

De aquí que el señor Rey bascule como la romana del Burgo que tenía un

fiel tan fino que siempre restaba los aliños. Rey dice que «no está a favor de abrir melones territoriales en ningún territorio», pero que el problema de Soria y el de León se llama «despoblación», y que la clave de una superpoblación milagrosa llegará en el momento que él lidere la política del cambio. Acabáramos. ¿A ton de qué ha esperado tantos años? ¡Ah!, que se lo pregunten a su «gran amigo» el alcalde de Soria.

MEDALLA DE ORO DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN, MEDALLA DE ORO DE LA PROVINCIA DE SORIA Y MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD DE SORIA

### HERALDO-DIARIO DE SORIA **EL**

EDITORA DE PRENSA SORIANA

PRESIDENTA: ADRIANA ULIBARRI

DIRECTOR GENERAL EDITORIAL:

GERENTE: JOSÉ ANTONIO ARIAS

**DIRECTOR:** FÉLIX VILLALBA

REDACTORES JEFE: v Pilar Pérez

JEFES DE SECCIÓN:
Milagros Hervada (Local)
Félix Tello (Deportes)
José Ignacio Ruiz (Maquetación y

DIRECTOR COMERCIAL: José Ignacio Arganda

JEFA DE ADMINISTRACIÓN:

IMPRIME: Henneo Print Polígono San Miguel, Sector 4 Calle Albert Einstein,44 50830 Villanueva de Gállego (Zaragoza)

DEPÓSITO LEGAL:

# Soria tendrá ordenanza propia para las viviendas turísticas

- La normativa se aprobará esta legislatura, adaptada a la nacional y la autonómica
- Desde Asohtur reclaman más control y sanciones para evitar posibles fraudes

### JOSÉ SOSA SORIA

El Ayuntamiento de Soria aprobará, antes del final de la presente legislatura, una ordenanza propia para regular el uso de las viviendas de uso turístico. El alcalde, Carlos Martínez, confirmó que a nivel «técnico» va se está estudiando una normativa que estará adaptada a la legislación nacional y autonómica. Por su parte, la Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (Asohtur) asegura que la proliferación de este tipo de alojamientos «comienza a percibirse» como un problema para el sector y aboga por incrementar controles y san-

El alcalde, Carlos Martínez, ya advirtió hace más de un año de la necesidad de buscar el «equilibrio» entre el turismo y la vida residencial. El uso de este tipo de viviendas está bajo la lupa del Gobierno que esta misma semana ha avanzado que se modificará la Ley de Propiedad Horizontal para posibilitar el 'veto' de los vecinos a este tipo de instalaciones en los bloques.

El regidor insistió ayer en «buscar el punto de equilibrio». Martínez admitió que el incremento del atractivo turístico de la ciudad «hace que exista un incremento de la oferta de apartamentos turísticos, fundamentalmente en el centro» y ahondó en que «nos está permitiendo, y no lo escondemos, afrontar la rehabilitación de inmuebles



El trenecito turístico pasando por la concatedral. MARIO TEJEDOR

que históricamente estaban abandonados, por falta de interés». Martínez incidió en que «estamos intentando aprovechar ese interés que existe por parte de la propiedad privada en ese tipo de inmuebles para que puedan recuperarse y ampliar la oferta turística».

En opinión del alcalde la situación en la capital «todavía no es un

problema», pero que «tenemos que estar atentos para que no lo sea». «Hay que buscar ese equilibrio para que en el momento que se haga esa recuperación de inmuebles se incorporen a la regulación», indicó.

El Ayuntamiento ya trabaja «con borradores» a «nivel técnico e internos» que se adaptarán «a la evolución de la legislación tanto de carácter nacional como autonómico». «Si nos planteamos que en la segunda parte de la legislatura tengamos que tener ya una regulación propia, en consonancia con la autonómica y la estatal». «Intentamos buscar un punto de equilibrio entre la necesaria intervención en inmuebles deteriorados y aban-

donados del Caso, que es importante, incluso si son destinados a uso turísticos, y la posterior evolución y la nueva ordenanza que haya que aplicar para regular este tipo de espacios», concluyó el alcalde capitalino.

### MÁS CONTROL

Desde la Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (Asohtur) consideran que es necesario un mayor control y sanciones que eviten el fraude en este tipo de alojamientos. La vocal de alojamientos del colectivo, María Victoria Marcos, explicó que actualmente figuran registradas como viviendas de uso turístico 250 en Soria, mientras que la estadística del INE eleva esa cifra hasta las 400. Esa discrepancia ya anticipa uno de los problemas que supone este tipo de alojamientos «que ya ocupa una cuota de mercado, evoluciona de manera rápida y no cuenta con una regulación clara».

La proliferación de este tipo de alojamientos provoca «graves consecuencias» a juicio de Asohtur como la «escasez de vivienda asequible, la falta de garantías laborales y la desnaturalización de barrios, sobre todo en el centro de las ciudades». Situaciones que pueden acabar generando «turismofobia».

Asohtur espera que las administraciones, a todos los niveles, «se pongan serias» y haya una regulación clara. En este sentido, también denuncian la «falta de inspecciones». «Basta con cotejar las viviendas que hay en las plataformas y ver si están registradas», insiste. La junta directiva de la agrupación ya ha debatido sobre la situación de estos alojamientos e incluso desde la hostelería también se percibe» como un futuro problema». «En cinco años ha crecido muchísimo y necesitamos que haya una regulación clara, que se cumpla y que en el caso de que no sea así haya sanciones», insistió Marco



### **SORIA**

# La capital licita 4,7 M€ en obras que permiten alcanzar los 15 millones en el primer semestre

Las últimas iniciativas son parte del BRERA por 1,8 millones, Los Pajaritos y la Zona de Bajas Emisiones

### JOSÉ SOSA SORIA

El Ayuntamiento de Soria alcanza, contando solo el primer semestre del año, la licitación de inversiones en proyectos para la ciudad por valor de 15 millones de euros. El alcalde, Carlos Martínez, explicó ayer que en las dos últimas Juntas de Gobierno Local-la de esta semana y la correspondiente a San Juan-se lanzan proyectos por valor de 4,7 millones -1,8 millones del Brera, 2,3 de la envolvente de Pajaritosy 500.000 de la Zona de Bajas Emisiones-que permiten alcanzar los citados 15 millones. Esa cifra supone el 75% de lo presupuestado este año en el capítulo inversor del Presupuestos, 20 millones, y atisban el récord marcado en 2023 con 22 millones.

«Como dato general, partíamos el año pasado de una cifra de licitación de obra pública estrictamente municipal del orde de prácticamente récord en el histórico, con 22 millones de euros», expuso el alcalde para contextualizar que «en el primer semestre de este año, de los 20 millones presupuestados tenemos ya en licitación, adjudicación o ejecución inversiones por valor de 15 millones». Martínez subrayó que «da cuenta del altísimo volumen inversor y del aprovechamiento que se está realizando de los fondos europeos».

Se trata fundamentalmente de proyectos vinculados a los fondos europeos. Los últimos en sumarse a la lista de inversiones es un paquete formado por proyectos que movilizan 4,7 millones de euros. De esa cifra hay 1,8 vinculados al proyecto europeo Brera – que contempla una inversión total de 4,4 millones con una subvención de 3,4-. La iniciativa más importante de esta 'primera fase' del Brera es la renaturalización del parking de Los Pajaritos. Además se lanza la mejora de la envolvente del complejo de Los Pajaritos (CAEP) - mejoras vinculadas a la eficiencia energética-con una inversión de 2,3 millones y la ya avanzada por este medio para implementar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) con algo más de 500.000 eu-

Los 4,8 millones suponen «generar empleo, mejorar la calidad de vida y dar cumplimiento a los fondos que hemos conseguido». Martínez apuntó también al «dinamismo económico» que suponen para la capital provincial la puesta en marcha de estas obras y que se traducen «en la evolución positiva que estamos viendo de los datos de desempleo y afiliación a la Seguridad Social».

A pesar del alto volumen inversor, Martínez incidió en que «no vamos a dormirnos en los laureles», pero sí quiso destacar «la ingente cantidad de trabajo desarrollado desde el punto de vista administrativo durante este primer semestre del año para alcanzar estas cifras de récord».

### INVERSIONES DEL PROYECTO BRERA



**Bosque de la circunvalación norte.** 322.994,16€ euros. 3 meses



Humedal Parque Infantil. 35.802 euros. 6 meses



Jardín para polinizadoras con aromáticas. 58.379 euros. 6 meses



Parque deportivo con circuito bici. 259.215 euros. 6 meses



Corredor Ecológico Urbano Sur. 131.755 euros. 4 meses



**Parque deportivo con circuito OCR.** 36.072€ euros. 4 meses



Parking de Los Pajaritos. 601.173,10€ euros. 7 meses



**Parque urbano geológico.** 329.9101,56 euros. 6 meses

### LA ZBE NO SUPONDRÁ «GRANDES CAMBIOS» AUNQUE HABRÁ ORDENANZA

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, aclaró algunas cuestiones vinculadas con el desarrollo de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Soria, recientemente licitada por algo más de 500.000 euros. «No tenemos obligación, pero sí un compromiso cierto de corresponsabilidad», aseguró el regidor recordando el documento de Soria Ciudad Neutra aprobado por unanimidad. La zona abarca todo el interior de la 'almendra' central de la ciudad, incluyendo el parque de la Dehesa y hasta el Duero. Aproximadamente coincide con la zona pacificada.

Los 500.000 euros ya licitados, como ha explicado este medio, recoge control semafórico, digitalización, cámaras. En unos meses la previsión es aprobar una ordenanza «y que en el futuro, se vaya restringiendo poco a poco la movilidad de ciertos vehículos». No afectará a garajes, acceso a parkings públicos y carga y descarga.

«No habrá grandes cambios», aseguró el alcalde con respecto a la situación actual, aunque si la previsión es que según avance el desarrollo de la inversión se elabore la ordenanza propia que tendrá un tiempo de prueba y de «búsqueda de consenso» y divulgación con la previsión de que todo el proceso pueda estar culminado de cara al final de la legislatura.

### SORIA

## El tablero sale a la calle gracias a los presupuestos infantiles 2023

El Ayuntamiento pondrá a disposición de los barrios un ajedrez gigante

SOR

El ajedrez sale a la calle y nunca mejor dicho. El Ayuntamiento de Soria presentó la iniciativa ganadora de los presupuestos infantiles 2023, un ajedrez gigante ideado en un principio para el barrio de Los Royales pero que se pondrá a disposición de los barrios y sus asociaciones para fomentar la práctica de este deporte en la calle.

La idea ganadora parte de un grupo de cinco niñas del colegio Prácticas Numancia de las que tres de ellas, Damaris Jiménez, Marta Benito y Eva Rufas, acompañaron ayer a la concejal de Recursos Humanos, Teresa Valdenebro, durante la presentación de la iniciativa que tuvo lugar en la Plaza Mayor de Soria. «La idea de un ajedrez móvil gigante tuvo una aceptación muy buena. En un principio la idea planteaba la inicia-

tiva en Los Royales pero estar solo en un sitio no da tanto juego. De ahí que la idea sea moverlo por varios sitios de la ciudad», explicó la representante del Ayuntamiento.

El ajedrez gigante tiene un coste de 800 euros y de ahí que el Consistorio haya encargado ya varios de ellos para que, llegado el caso, se pueda repartir entre las asociaciones de la ciudad que lo soliciten con objeto de practicar este deporte «de ingenio». En un principio, el C.D. Ajedrez Círculo Amistad Numancia será el encargado de vigilar y guardar estos tableros móviles gigantes para, cuando sea solicitado, ser trasladado a los respectivos barrios de la ciudad. «Optamos por el ajedrez gigante pensando en las personas a las que les gustaría jugar a este deporte. Nos pareció una iniciativa original que permitirá a los aficionados practicar este



Varios niños juegan al ajedrez gigante durante la presentación de la iniciativa. MONTESEGURO FOTO

deporte en la calle», expresó una de las niñas del Prácticas Numancia que forjó la idea ganadora.

El ajedrez gigante móvil es la idea ganadora de unos Presupuestos Infantiles que desarrolla el Ayuntamiento de Soria, iniciativa que tiene un presupuesto de 40.000 euros. Numancia, Santa Isabel, Infantes de Lara, Doce Linajes, Pe-

drizas, La Arboleda y Trilema fueron los centros educativos que tomaron parte con distintas aulas de 4°, 5° y 6° de Primaria. Los diferentes centros escolares presentan sus propuestas en el Ayuntamiento de Soria. Llegado el momento, un niño y una niña de cada clase participante se reúnen en el Ayuntamiento y se constituye el Conse-

jo Infantil, donde se eligen de las previamente seleccionadas un máximo de 8 propuestas. De cada propuesta se designan un niño y una niña representante, y se constituye el pleno infantil, presidido por el alcalde donde se exponen, debaten y eligen las tres propuestas finalistas que más votos hayan obtenido y de ahí la ganadora.

## La obra de supresión del túnel de Saavedra se inicia el lunes y la glorieta estará operativa en septiembre

Subdelegación informa del corte de la vía entre las calles Segovia y Geólogo Palacios

SOR

Las obras de humanización de las travesías ejecutadas por el Ministerio de Transportes afectarán al tráfico de la avenida Eduardo Saavedra a partir de las 8.00 horas del próximo lunes 8 de julio, tal y como había adelantado este medio. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible avanza en la ejecución de las obras de humanización de las travesías de la carretera N-234, entre el Caballo Blanco y la carretera de Madrid que se iniciaron hace ya un año.

A partir del lunes 8 de julio se implantará una nueva fase de desvíos que ha sido consensuada entre este Ministerio y el Ayuntamiento de Soria. En ella, se producirá el corte de la calle Eduardo Saavedra, entre las calles Segovia y Geólogo Palacios, previsiblemente hasta el 4 de septiembre, para acometer las obras de supresión del paso inferior existente de San Andrés y será sustituido por una glorieta en superficie.

El Ministerio cumple así con el plazo comprometido con el Ayuntamiento de Soria de ejecutar estas actuaciones durante el periodo estival para minimizar la afec-



Cartel anunciando la prohibición de aparcar junto al San Andrés desde el lunes. MONTESEGUROFOTO

ción a los usuarios, según destacaron desde la Subdelegación. De esta forma, las nuevas afectaciones al tráfico consistirán en el corte de la calle Eduardo Saavedra entre las calles Segovia y Geólogo Palacios.

Además, el tráfico estará limitado a accesos a vados y aparca-

mientos en las calles Marqués de Cerralbo y Camino los Royales, según informó el Gobierno.

Las actuaciones de humanización en la ciudad de Soria incluyen la construcción de algunos tramos de un carril bici de doble sentido de circulación y la ampliación y consolidación de las aceras a lo lar-

go del recorrido de las travesías, mejorando la accesibilidad peatonal. El proyecto, que cuenta con un presupuesto de 12 millones de euros (IVA incluido), se financiar con cargo a los fondos europeos Next-GenerationEU y están incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

### San Miguel encuentra voluntarios y completa las 12 Cuadrillas

A.C. SORIA

San Juan 2025 parece tener cubierto el capítulo de jurados. Hasta este viernes sólo la Cuadrilla de San Miguel estaba sin solicitantes y ayer se produjo una inscripción. Con ello, las 12 cuadrillas de las fiestas de Soria tendrían al menos una pareja interesada.

El Martes a Escuela eran 20 las parejas de aspirantes a jurados, con un total de 27 solicitudes, ya que varias de ellas optaban a más de un barrio. En la actualidad ya hay 22 parejas, 29 solicitudes y las 12 cuadrillas cubiertas sobre el papel. Se ha incorporado la citada pareja para San Miguel y otra para San Esteban.

Hasta que no se produzca el sorteo de jurados no está garantizado que todas tengan ya 'atados' a sus alcaldes de barrio para el año que viene. No obstante el arranque es prometedor. ras unos ejercicios con dificultades para cubrir las 12 parejas de jurados, llegando incluso a apurarse los plazos hasta el extremo, las fiestas de San Juan resultan de nuevo atractivas a los aspirantes.

### **SORIA**

## La lanzadera al AVE suma destinos, a Córdoba, Sevilla, Lleida y Girona

Es posible viajar de la capital soriana a Córdoba y Sevilla de lunes a viernes, con viaje de vuelta diario, y entre Soria, Lleida, Girona y Figueres todos los días de la semana

SOI

Las conexiones de Soria con la Alta Velocidad han crecido. La empresa Renfe ha añadido las capitales de Sevilla, Córdoba, Girona y Lleida a los destinos del servicio Soria Enlace AVE, que conecta la capital soriana con la alta velocidad ferroviaria en Calatayud mediante un VTC (vehículo de transporte con conductor).

Estos destinos de los que ayer informó Renfe y que llevan unos días activos, se han unido a los que ya ofrecía la operadora en las Comunidades Autónomas de Aragón, Madrid y Cataluña, con un total de 20 plazas diarias en total. Interesante también una ampliación en lo que a la tipología de trenes se refiere, y es que a la oferta de esta prestación de Soria a la Alta Velocidad se ha sumado también el Avlo, el tren de bajo coste, low cost, de Renfe, lo que permite obtener billetes más económicos para cada uno de los trayectos que se haya elegido.

El servicio Soria Enlace AVE de Renfe combina, mediante un billete único, el transporte por carretera con VTC, es decir, taxis, entre las estaciones de tren de Soria y de Calatayud con el servicio de AVE en la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona. Se puso en marcha en el mes de junio del año 2023 y estará vigente hasta el próximo 31 de diciembre de este año, tras la prórroga aprobada por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en diciembre pasado.

Inicialmente, ofrecía circulaciones diarias entre Soria y Madrid, Zaragoza, Barcelona, Tarragona o Huesca. Ahora Renfe ha añadido destinos en Andalucía y Cataluña. Así, es posible viajar de Soria a Córdoba y Sevilla de lunes a viernes, con viaje de vuelta diario,



La estación de tren de Soria en una imagen de archivo. MARIO TEJEDOR

### También se ha incluido el Avlo, el tren de bajo coste de Renfe

### Ofrece 20 plazas cada día, es decir, cinco por cada servicio

y entre Soria, Lleida, Girona y Figueres todos los días. Además, el servicio incluye actualmente una opción de viaje en Avlo, el tren de bajo coste de Renfe.

La propuesta Soria Enlace AVE, que exige el empadronamiento enSoria, una exigencia controvertida cuya retirada se ha exigido desde distintos partidos políticos y colectivos, ofrece un total de 20 plazas cada día (cinco por cada servicio), con salidas de la estación de tren de Soria a las 5.50 horas de lunes a viernes y a las 18.30 horas de lunes a domingo, y de la estación de tren de Calatayud a las 8.10 horas de lunes a viernes y a las 20.20 horas de lunes a domingo.

La información y los billetes están disponibles en la web www.renfe.com (a través de la opción 'Soria Enlace AVE' como estación de origen o destino) y en el resto de canales de venta habituales.

Este servicio, proyecto piloto impulsado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urba-

na, se creó hace un año para favorecer la movilidad de los ciudadanos, como una manera de compensar el hecho de que la capital soriana no disponga de conexión directa a la Alta Velocidad. Desde este 1 de febrero, Renfe amplió de 12 a 20 el número de plazas diarias, al pasar de 3 a 5 las disponibles por servicio.

La exigencia de que sólo pueda ser utilizado por quienes estén empadronados en la provincia de Soria estuvo en el punto de mira pero no se han producido cambios. De este modo, los usuarios tienen que aportar la documentación que certifique su condición de empadronados cuando les sea requerida, bien en canales de venta presenciales, bien en controles de acceso al tren o durante el trayecto.

### Soria acoge a 22 alumnos del VI Campus de Ciencias Sociales

SORIA

Soria acoge desde el pasado jueves 4 de julio y hasta el próximo n de julio la VI edición del Campus de Profundización de Ciencias Sociales y Humanidades, un programa impulsado por la Consejería de Educación en el que este año participan 22 alumnos procedentes de toda la Comunidad que han cursado estudios de primero de Bachillerato en la modalidad de Ciencias Sociales y Humanidades en centros docentes de Castilla y León durante el curso 2023-2024.

La delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, visitó ayer en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Antonio Machado de Soria, centro donde se celebra el Campus, a los estudiantes seleccionados en esta edición, procedentes de Ávila (1), Burgos (3), León (7), Salamanca (4), Soria (1), Valladolid (4) y Zamora (2).

El objetivo de este programa es fomentar el interés del alumnado por las Humanidades y Ciencias Sociales desde un punto de vista práctico y experimental, en un entorno que combine los aspectos formativos con los lúdicos, al mismo tiempo que favorece la convivencia entre alumnos de distinta procedencia, y reconocer el esfuerzo individual de los alumnos que hayan obtenido un excepcional rendimiento académico. El requisito de participación en este Campus es haber obtenido el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en la evaluación final ordinaria, en el curso 2022-2023, con una nota media igual o superior a 8, y en las evaluaciones realizadas en primero de Bachillerato en el curso 2023-2024, hasta el momento de la convocatoria del Campus, con una nota media igual o superior a 7,5.





25 años con la provincia

P.I. La Dehesa C/Encina, 6 Almazán (Soria) Tel. 975 31 00 76

### **PROVINCIA**

# PSOE y PP tumban la moción de Vox sobre reparto de menas

• «No estamos preparados para recibir a esta gente», afirma Álvarez, en la Diputación, de los menores extranjeros no acompañados / Los populares critican la «versión apocalíptica»

### MILAGROS HERVADA SORIA

El voto en contra del PSOE y la abstención del PP echó por tierra la moción presentada ayer por el grupo Vox en el pleno de la Diputación de Soria que reclamaba a la institución provincial rechazar el reparto establecido por el Gobierno central de los menores extranjeros no acompañados, menas, entre las diferentes comunidades autónomas.

«No estamos preparados para recibir a esta gente», indicó el diputado Eduardo Álvarez, quien aseguró que su objetivo es «poner en aviso» a la Diputación para que analice, conjuntamente con el Gobierno regional, «para preparar esta situación». Tras relacionar inmigración y criminalidad, exponer datos y cifras y asegurar que en Soria no se ha recibido ningún mena, relacionó «las cuchilladas» del Viernes de Toros con ilegales, aunque matizando, «no quiero ponerme truculento».

Álvarez, que estimó en «cien o doscientos» los menores no acompañados que podrían llegar, indicó en el pleno que «el buenismo está muy bien pero el bolsillo de este país no sé si lo puede sostener». Llegó a hablar de «desnaturalización» en relación a la edad de los menores, porque algunos pueden parecer más jóvenes de lo que son. Puso el ejemplo del jugador del fútbol, Lamine Yamal, «de 16 años y un aspecto de 25, o de 20 o 22», lo que levantó más de una carcajada entres los diputados.

Vox quiere que no se permita empadronar a los migrantes ilegales, que se cierren los centros para menores no acompañado, que no haya partidas presupuestarias para la reubicación de ilegales en Soria, además de suprimirles toda ayuda y beneficio social, «a excepción de las humanitarias que precisen hasta la de-



MONTESGUROFOTO

UNA FACHADA EN ACUARELA. La Diputación recibió ayer el dibujo hecho a mano por Francisco Reglero Ruiz, trabajador de la 'casa' como delineante desde 1981, ya jubilado. Realizado con tinta y acuarela, refleja la fachada de la institución provincial. El presidente Benito Serrano le agradeció este gesto en nombre de la corporación.

volución a sus países de origen».

El PSOE, que habló primeramente de «solidaridad, humanidad e integración», votó en contra con rotundidad, recriminando a Vox que diera cifras sin contrastar y recordando que «no son más que niños». «Tenemos que protegerles a ellos, no a nosotros de ellos», le recordó la portavoz socialista, Esther Pérez, quien rebatió con datos que la criminalidad no es cuestión de procedencia.

Desde las filas populares se optó por la abstención, aceptando algunas premisas de la moción, como repatriación de quienes delincan, acabar con el efecto llamada, que no se regularice a los que entran ilegalmente, o la supresión de las ayudas. Con todo, José Antonio de Miguel tildó el discurso de Vox de «apocalíptico», y puso de manifiesto que la institución provincial no puede «resolver un problema de tanto calado». «No creo que la repercusión sea tanta como la pinta», afirmó De Miguel, pues aunque reconoció que es «un auténtico problema, una crisis humanitaria», criticando al Gobierno por la gestión de la inmigración, «prohibir o expulsar son términos muy duros que no nos gustan». Tampoco el término Mena, dijo el portavoz del PP. Defendió que es un problema de toda Europa y reclamó reparto de la responsabilidad entre el Gobierno central y la UE.

Con esta moción se demoró el pleno durante casi dos horas. «Íbamos a ir a la procesión de Morón, pero era a las doce y media», apuntó socarrón De Miguel sobre una sesión que se prolongó más de lo deseado y en la que sólo había cinco puntos del orden del día. Se aprobó por unanimidad de todos los grupos la Cuenta General correspondiente al año 2023.

# Gormaz contará con un espacio TIC para mejorar la experiencia turística de la ruta Andalusí

### SORIA

La localidad de Gormaz contará con un espacio de tecnologías de la información y comunicación (TIC) para mejorar la experiencia turística de la ruta Andalusí. El valor estimado del contrato es de 53.240 euros y el plazo de ejecución se ha fijado en cuatro meses. El nuevo espacio se ubicará en el inmueble denominado Lagar de San Miguel. Es un edificio en la actualidad dedicado a centro de exposiciones y cultural de Gor

maz. Será igualmente plataforma de conexión con el resto de las localidades y recursos que forman parte de la Gran Ruta Experiencia Andalusí en territorio soriano y nacional.

Este proyecto de intervención tiene como objetivo contribuir al desarrollo turístico, cultural, social y económico del territorio de la provincia de Soria, puesto que el patrimonio andalusí cuenta con importantes y singulares recursos en ella, y el municipio de Gormaz, es uno de los enclaves más significativos de este legado en territorio soriano.

La Diputación de Soria, quiere dentro de la actuación que ahora se licita, generar un espacio TIC en la localidad de Gormaz que sea un modelo basado en una gestión sostenible, que aplique la tecnología de vanguardia y los sistemas de inteligencia que mejoren la experiencia del visitante, y que apueste por la inclusión y la accesibilidad universal, y todo ello bajo los principios de sos-

tenibilidad, calidad e igualdad.

La propuesta de soluciones tecnológicas que amplíen la oferta con contenidos virtuales, que permita la interacción del visitante con los bienes patrimoniales, proporcionará experiencias inclusivas y el acercamiento del patrimonio andalusí a un mayor número de visitantes a través de plataformas web y app, contribuyendo de esta forma a la consecución de los objetivos de la transición ecológica y la transformación digital.

### Ventosa critica la «conducta calumniosa» de Pardo en el último pleno

S.G. EL BURGO

En el pleno del 30 de abril, el portavoz socialista, Héctor Ventosa, reclamó al equipo de Gobierno conocer si existía algún proceso judicial abierto en la convocatoria del DUS5000, a lo que el alcalde, Antonio Pardo, respondió en el pleno del pasado martes, donde Ventosa no estuvo presente, tras notificar su ausencia. No obstante, Pardo se dirigió al concejal y manifestó que «el Ayuntamiento ha ganado esa sentencia a la que se refería el señor Ventosa» y pidió «respeto y cuidado» al PSOE. Ventosa, en un comunicado, expresó su rechazo a las «acusaciones infundidas gravemente difamatorias» contra su persona en «una intervención cobarde y carente de ética» por parte del alcalde. Ventosa exigió «una retractación inmediata al alcalde» y de no hacerlo, interpondrá «una denuncia formal por calumnias y difamación». Respecto a la sentencia, avanzó que será en el próximo pleno cuando hará uso de su «derecho de réplica» en defensa de su honory «escalecer la verdad frente a las graves difamaciones»

### Pintadas contra el colectivo LGTBIQ+ en Almazán

SORI

Distintas pintadas, comentarios ofensivos y símbolos fascistas han aparecido en dos bancos pintados con los colores del movimiento LGBTIQ+ en Almazán. El Ayuntamiento de Almazán, en palabras de la concejala María Soledad Chamarro, condena tales actos, «signo de la intolerancia de algunos», y lamenta la agresión a este colectivo y a sus lícitas reivindicaciones. Subraya asimismo que los actos suponen un nuevo ataque al equipamiento municipal.

Aprovechó además para recordar la celebración que en torno al Día internacional del Orgullo tuvo lugar anoche con el lema *Almazán Nuestro Orgullo* y que comenzópoco antes de las 23.00 horas con la lectura de un manifiesto, «más necesario que nunca y contundente con las demandas del movimiento, pero con un enfoque festivo y de celebración para todos los vecinos que quieran acercarse a la plaza Santa María», señaló el Ayuntamiento en un comunicado.

# Ocho planes naturales y refrescantes para disfrutar del verano en la provincia de Soria

La Diputación de Soria, bajo la marca oficial de turismo 'Soria ni te la imaginas', ofrece una amplia variedad de planes para 'saborear' a tope durante los meses de verano. Con la llegada del calor, Soria cuenta con lugares únicos

### SOR

El verano abre sus puertas y, con ello, el buen tiempo para disfrutar de gran variedad de planes. La provincia de Soria ofrece una gran variedad de paisajes naturales y rincones encantadores donde disfrutar de un refrescante baño en verano. Con una combinación de piscinas naturales, ríos y embalses, Soria se presenta como un destino perfecto para aquellos que buscan escapar del calor y disfrutar de la naturaleza:

La provincia de Soria es hogar de diversas piscinas naturales que ofrecen alternativas refrescantes para disfrutar del verano en plena naturaleza. Las piscinas naturales son una alternativa refrescante y sostenible Situadas en entornos como ríos y embalses, ofrecen aguas cristalinas sin químicos y una experiencia única en plena naturaleza. Además, fomentan el turismo sostenible y la conservación del medio ambiente, al atraer a visitantes que disfrutan del entorno de nuestros pueblos. Esto beneficia a la economía local y promueve un estilo de vida saludable en armonía con la naturaleza. Entre las más destacadas se encuentran:

- 1. Piscina Natural de Cueva de Ágreda
- 2. Piscina Natural de Salduero
- 3. Piscina Natural de Quintana Redonda
- 4. Piscina Natural de Sotillo del Rincón. 5. La Rambla y Alameda de San Esteban: La

Alameda y la Rambla de San Esteban son dos joyas verdes en San Esteban de Gormaz, ubicadas a orillas del río Duero. Ofrecen zonas de baño naturales perfectas para que toda la familia disfrute y se refresque. La Alameda es un parque ideal para relajarse, pasear y disfrutar de actividades al aire libre, mientras que la Rambla de San Esteban, con sus encantadores árboles y jardines, conecta distintos puntos de interés del pueblo y ofrece un paseo agradable y refrescante.

6. La Caldera: es una poza de agua natural y cristalina, destacándose como uno de los rincones más relajantes de la zona, a lo largo del curso del río Duero. Este sitio ofrece un remanso de paz y belleza en medio de la naturaleza, rodeado de paisajes impresionantes y vegetación abundante. Es un lugar ideal para quienes buscan disfrutar de un baño refrescante para aquellos amantes del senderismo que buscan un descanso tras las rutas que se encuentran por la zona.

7. Pantano de Vildé y 8. Pantano de los Rábanos: El Pantano de Vildé, situado cerca de El Burgo de Osma, así como el Pantano de Los Rábano, a pocos minutos de la capital, son dos embalses ideales para disfrutar una gran oferta de actividades. Ofrecen opciones como piragüismo, kayak, y pesca, permitiendo a los visitantes aprovechar sus aguas tranquilas. Además, los alrededores son perfectos para el senderismo, rutas de naturaleza, picnics, y observación de aves, lo que los convierte en destinos atractivos para familias y amantes de la naturaleza que desean relajarse y explorar el entorno.

Encuentra toda la información en la página oficial de 'Soria ni te la imaginas' y en sus redes sociales.

### MUESTRA DE VARIOS PARAJES EN DONDE DISFRUTAR ESTE VERANO



Panorámica Cañón de Vilde. .HDS



Alameda de San Esteban. .HDS



Sotillo del Rincón. Km. 17. .HDS



*El Chorrón*. .HDS



Puente de Salduero. .HDS

## **PROVINCIA**

## Oficinas turísticas para recrearse en la provincia

La Diputación colabora con los ayuntamientos para ayudar a la apertura de 12 oficinas de turismo provinciales a lo largo de este año. 15 oficinas registran un total de 106.630 consultas durante los primeros seis meses del 2024



1. ALMAZÁN: Teléfono: 975 310 502 Correo electrónico: turismo@almazan.es Dirección: Palacio Hurtado de Mendoza, Plaza Mayor, s/n Abierta: todo el año



2. EL BURGO DE OSMA:
Teléfono: 975 360 116
Correo electrónico:
burgoturismo@dipsoria.es
Dirección: Plaza Mayor nº 9
Abierta: todo el año de miércoles a domingo



3. MEDINACELI:
Teléfono: 975 326 347
Correo electrónico:
medinaturismo@dipsoria.es
Dirección: C/ Campo de San Nicolás s/n
Abierta: todo el año de miércoles a domingo



**4. DURUELO DE LA SIERRA: Teléfono:** 627 905 066 **Dirección:** Plaza Alejandra Soria s/n **Abierta:** Todo el año



5. SAN ESTEBAN DE GORMAZ: Teléfono: 975 350 292 Correo electrónico: turismo@sanesteban.com Dirección: Plaza del Frontón s/n Abierta: todo el año



**6. ÁGREDA: Teléfono:** 976 192 714 **Correo electrónico:** turismo@agreda.es **Dirección:** Plaza Mayor nº 1 **Abierta:** todo el año



7. BERLANGA DE DUERO:
Teléfono: 975 343 433
Correo electrónico: turismo@berlangadeduero.es
Dirección: Plaza del Mercado
(Torre del Palacio)
Abierta: todo el año



8. ÓLVEGA:
Teléfono: 604 402 197
Correo electrónico: turismo@olvega.es
Dirección: C/ Doctor Salcedo, 36
Abierta: todo el año



9. MONTEGUADO DE LAS VICARÍAS: Teléfono: 635 655 363 Correo electrónico: turismomonteagudodlvicarias@gmail.com Dirección: Plaza Mayor 1 (castillo) Abierta: todo el año



10. LANGA DE DUERO: Teléfono: 616 480 114 Correo electrónico: turismolanga@dipsoria.es Dirección: C/ La Fuente 2 Abierta: todo el año



11. GARRAY:
Teléfono: 975 252 276
Dirección: C/ Ramón Benito Aceña.
Abierta: fines de semana desde Semana
Santa a junio y desde octubre hasta Navidad
y de miércoles a domingo en verano.



12. SAN LEONARDO DE YAGÜE: Teléfono: 975 376 052 Dirección: C/ El Peligro nº 1. Abierta: fines de semana desde Semana Santa a junio y desde octubre hasta Navidad y de miércoles a domingo en verano.



13. SAN PEDRO MANRIQUE: Teléfono: 975 381 311 Dirección: C/ La Plazuela nº 1 Abierta: fines de semana desde Semana Santa hasta junio y de octubre a Navidad y de miércoles a domingo en verano



14. VINUESA:
Teléfono: 975 378 170
Correo electrónico: turismovinuesa@outlook.es
Dirección: C/ Castillo de Vinuesa s/n
Abierta: fines de semana desde Semana Santa
hasta junio y de octubre a Navidad y de
miércoles a domingo en verano.



15. VILLAR DEL RÍO:
Teléfono: 975 181 273
Correo electrónico:
aulapaleontologicavillardelrio@gmail.com
Abierta: fines de semana desde Semana
Santa a junio y desde octubre hasta Navidad
y de miércoles a domingo en verano



16. YANGUAS: Teléfono: 975 391 516 Correo electrónico: turismodeyanguas@gmail.com Dirección: Plaza Constitución nº 1 Abierta: junio, julio y septiembre.

A través del departamento de Turismo, la Diputación de Soria apoya el turismo local de los municipios de la provincia gracias a la convocatoria de subvenciones que ofrece a los ayuntamientos para poder mantener abiertas sus oficinas de turismo.

## **CASTILLA Y LEÓN**

# El Covid mantiene 283 hospitalizados y la nueva cepa avisa para el otoño

• Los epidemiólogos vinculan el repunte de contagios por coronavirus de las últimas semanas a las mutaciones de la variante ómicron y advierten que «debe imperar la sensatez» ante la movilidad y los contactos durante el verano

### RICARDO GARCÍA VALLADOLID

Una vez más, cuando una gran parte de la población había vuelto a olvidarse del Covid-19, el tránsito de la primavera al verano ha acogido un nuevo repunte de esta enfermedad respiratoria, implantada como una más de este tipo junto a, por ejemplo, la gripe. Una nueva ola provocada por diversas mutaciones de la variante ómicron, la predominante desde que apareciera unos dos años atrás, y que aún a día de hoy, cuando ya se está produciendo un descenso, mantiene a 283 personas ingresadas en los hospitales de Castilla y León y sirve de aviso de cara a un otoño y un invierno en el que el coronavirus, según las previsiones de los epidemiólogos, volverá a ganar protagonismo.

Como es habitual, no resulta sencillo establecer una fecha en la que comenzara este aumento de casos, aunque a través de los informes de la Red Centinela Sanitaria de Castilla y León, y concretamente el último, correspondiente a la semana 26 del año (del 24 al 30 de junio), se puede apreciar como la incidencia de casos empezó a subir con fuerza entre finales de abril y principios de mayo. El pico, por el contrario, llegó a mediados de junio, lo que significa que actualmente la incidencia se encuentra en retroceso a un ritmo similar al que

Esta última se trata, por tanto, de una ola que apenas se extenderá a lo largo de dos meses y medio o tres. Eso sí, su brevedad no ha evitado que se produzca un aumento notable de los ingresos hospitalarios vinculados al Covid-19. Según datos de la Consejería de Sanidad a los que ha tenido acceso este periódico, a fecha de 4 de julio eran 283 personas las que permanecían ingresadas por este motivo. De ellas, 267 se encontraban en planta y 16 en UCI, cifras comparables a las que se registraban tras el último verano.

También resulta muy significativo de estas cifras que un amplio

### PACIENTES HOSPITALIZADOS CON INFECCIÓN DE COVID-19

| Nº pacientes hospitalizados covid-19                                                                                                                                                           | Planta | %      | CA<br>ÁVILA | CAU<br>BURGOS | H. SANTIAGO<br>APÓSTOL | H. SANTOS<br>REYES | CAU<br>LEÓN | H.<br>BIERZO | CAU<br>PALENCIA | CAU<br>SALAMANCA | CA<br>SEGOVIA | CA<br>SORIA | HCU<br>VALLADOLID | H. MEDINA<br>DEL CAMPO | HU RÍO<br>HORTEGA | CA<br>ZAMORA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|---------------|------------------------|--------------------|-------------|--------------|-----------------|------------------|---------------|-------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------|
| $N^{\circ}$ hospitalizados en los que el covid 19 o las condiciones patológicas atribuibles a la misma (por ejemplo, neumonía bilateral) son el motivo de hospitalización (ingresos POR COVID) | 153    | 57,30% | 13          | 18            | 1                      | 6                  | 31          | 11           | 11              | 0                | 8             | 7           | 11                | 1                      | 26                | 9            |
| $N^{\circ}$ hospitalizados con PDIA+ en los que el motivo de igreso es otro (ejemplo, fractura de cadera, apendicitis, parto) (ingresos CON COVID)                                             | 114    | 42,70% | 6           | 14            | 1                      | 0                  | 4           | 7            | 12              | 40               | 3             | 5           | 8                 | 1                      | 6                 | 7            |
| Nº total de hospitalizados covid-19                                                                                                                                                            | 267    |        | 19          | 32            | 2                      | 6                  | 35          | 18           | 23              | 40               | 11            | 12          | 19                | 2                      | 32                | 16           |
| Nº pacientes hospitalizados covid-19                                                                                                                                                           | UCI    | %      | CA<br>ÁVILA | CAU<br>BURGOS | H. SANTIAGO<br>APÓSTOL | H. SANTOS<br>REYES | CAU<br>LEÓN | H.<br>BIERZO | CAU<br>PALENCIA | CAU<br>SALAMANCA | CA<br>SEGOVIA | CA<br>SORIA | HCU<br>VALLADOLID | H. MEDINA<br>DEL CAMPO | HU RÍO<br>HORTEGA | CA<br>ZAMORA |
| Nº hospitalizados en los que el covid 19 o las<br>condiciones patológicas atribuibles a la misma<br>(por ejemplo, neumonía bilateral) son el motivo<br>de hospitalización (ingresos POR COVID) | 10     | 62,50% | 3           | 1             |                        |                    | 0           | 0            | 0               | 0                | 0             | 0           | 2                 |                        | 4                 | 0            |
| $N^{\circ}$ hospitalizados con PDIA+ en los que el motivo de igreso es otro (ejemplo, fractura de cadera, apendicitis, parto) (ingresos CON COVID)                                             | 6      | 37,50% | 0           | 0             |                        |                    | 0           | 0            | 0               | 0                | 0             | 1           | 2                 |                        | 0                 | 3            |
| Nº total de hospitalizados covid-19                                                                                                                                                            | 16     |        | 3           | 1             |                        |                    | 0           | 0            | 0               | 0                | 0             | 1           | 4                 |                        | 4                 | 3            |

FUENTE: Consejería de Sanidad

EL MUNDO

porcentaje de esas personas hospitalizadas con coronavirus fueron diagnosticadas una vez que ingresaron por otro motivo. En este apartado se sitúan el 114 de los pacientes, el 42,7% del total, mientras que 153 personas sí acudieron a los centros médicos y fueron hospitalizados por causas relacionadas directamente con el coronavirus, el 57,3%.

Algo similar ocurre en la UCI, con diez pacientes ingresados a causa del Covid, el 62,5%, y los seis restantes hospitalizados por otros motivos, que representan el 37,5% del total

Por otra parte, atendiendo a los ingresos que registra cada hospital de Castilla y León, se puede observar como los de mayor tamaño acumulan un mayor número de ingresos, algo por otra parte dentro de la normalidad. En lo que respecta a los hospitalizados en UCI, sin embargo, las camas ocupadas a consecuencia del Covid-19 se localizan en los centros hospitalarios de Ávila, Burgos, Soria, Valladolid y Zamora.

El último informe de la Red Sanitaria Centinela de Castilla y León, que será el último que se publique semanalmente en la temporada 2023-24, pone de manifiesto que «la onda de Covid-19 parece haber alcanzado su máximo en la semana 24, situándose la incidencia en la semana 26 en 83 casos por 100.000 habitantes».

Aún así, también se matiza que «se reduce la circulación global de virus respiratorios, con la excepción del Sars-Cov-2 y los rinovirus y enterovirus».

Sin embargo, y más allá de los datos registrados por la Consejería de Sanidad de Alejandro Vázquez, hay algunas cuestiones que los explican, como es la alta cifra de mutaciones que en los últimos meses ha venido registrando esa variante ómicron tal y como se ha podido confirmar mediante la secuenciación del virus. Así lo explica el catedrático en Microbiología y uno de los epidemiólogos más reconocidos de Castilla y León, José María Eiros, quien en declaraciones a este periódico apunta que «en la propia deriva evolutiva del virus va implícito modificaciones en el

En concreto, estas modificaciones las que alude Eiros se produ-

cen en la glucoproteína spike, y que tienen a su vez efecto en cuatro modificaciones de la variante del Sars-Cov-2 en la que se producen. Por un lado generan mayor transmisibilidad, lo que se vincula directamente con el aumento de los contagios. También se registran, en este sentido, cambios a la hora de ocasionar la enfermedad, e incluso se altera la capacidad de detección de las pruebas diagnósticas.

Esto no es algo desdeñable, puesto que si se producen muchos cambios en el virus podría darse el caso de que las actuales pruebas diagnósticas a las que tiene acceso la población no detecten todas las infecciones, con los efectos en la transmisión que eso puede tener.

Finalmente, la cuarta modificación a la que se refiere Eiros es la eficacia de las vacunas, que puede verse reducida si la estructura del virus cambia de manera notable.

El catedrático de Microbiología apunta también que «en los dos últimos meses se han detectado 88 linajes diferentes del virus», siendo el más abundante el denominado como IN.1.16.3. Todos ellos, incluido este último, derivan de la

archiconocida variante ómicron, predominante durante los dos últimos años y que parece haberse asentado como máxima representante del coronavirus. Es más, el propio Eiros certifica que «todas las variantes que circulan son ómicron», la cual, a su vez «desciende de la BA.2.86».

Pero la complejidad que supone actualmente el coronavirus para aquellos expertos que tratan de seguirle el rastro para, en la medida de lo posible, anticiparse a sus futuros movimientos, no termina aquí. En la actual variante también se han detectado unas 50 mutaciones para la glucoproteína spike. «Por eso estamos teniendo mucha transmisión», asegura Eiros, al mismo tiempo que advierte que es probable que próximamente emerja la KP3.

¿Y cuál es el trabajo que tienen por delante los epidemiólogos? Como señala el catedrático en Microbiología, «se está trabajando en las recomendaciones de vacunaciones de Covid y gripe en otoño», aunque el resultado final dependerá de las decisiones que se to-

PASA A **PÁGINA SIGUIENTE** 



**MUNDO AGRARIO** 

Todos los lunes en su kiosko

## CASTILLA Y LEÓN

### VIENE DE **PÁGINA ANTERIOR**

men en el seno del Consejo Interterritorial de Salud, que será el que establezca criterios unánimes para todas las comunidades autónomas.

En cualquier caso, Eiros sí avanza que esos criterios de vacunación apuntan a ser muy similares a los de la campaña anterior, la 2023-24, aunque debido a las mutaciones del virus no se puede descartar que «pueda cambiar la composición de la vacuna». Un ajuste que tampoco es nuevo y que se realiza con la gripe prácticamente de manera anual.

Todo lo anterior viene a dejar patente que la lucha contra el coronavirus sigue siendo una ardua labor que se realiza prácticamente a contrarreloj. La parte positiva, como destaca Eiros, es que en la actualidad la enfermedad «no es más grave», si bien tampoco se puede bajar la guardia. «Al haber más casos hay que mantener la vigilancia», advierte.

Asimismo, Eiros pone en valor todo ese trabajo que se lleva a cabo y los efectos positivos que tiene para combatir el virus. «Secuenciar es una realidad innegable, también lo hacemos con otros virus respiratorios. Es algo que se ha consolidad y a lo que no debemos renunciar», reivindica. Asimismo, recuerda que «lo más robusto de secuenciar es para construir nuevas vacunas» que se adapten a las nuevas características del virus.

Otra de las conclusiones que los expertos han extraído es que «el virus no se ha estacionalizado», puesto que en lugar de concentrar sus repuntes en los meses más fríos del año estos también se producen el resto de la temporada, como demuestra la ola actual.

Asimismo, y con el periodo vacacional en ciernes, no se pueden pasar por alto las medidas que sirvan para evitar contagios en la medida de lo posible. Así, Eiros recomienda que especialmente en los periodos vacacionales «debe imperar la sensatez». «Hay que utilizar los medios que impidan la transmisión. En el caso de las personas contagiadas, el uso de la mascarilla, reducir el contacto y el lavado de manos», enumera el catedrático.

Aún así, también sostiene que en esta época juega en contra de la transmisión que «en verano es más difícil convivir en espacios hacinados», aunque por el contrario «se producen más contactos».

En cualquier caso, todo lo que se produzca estos meses de verano con relación al coronavirus «condiciona lo que venga en el invierno», para cuando se espera, según Eiros, una «mayor capacidad de transmisión» del Covid-19.

# La Junta aboga por un «cambio normativo» en los pisos turísticos «en común»

«No vamos a eludir ninguna cuestión», asegura Santonja que defiende su gestión en base a unos «presupuestos ideológicos» en torno a las familias y el medio rural

### VALLADOLID

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja, señaló que su departamento abrió un «proceso de reflexión» sobre «la necesidad de un cambio normativo de los apartamentos turísticos y de las viviendas de uso turístico», pero abogó por hacerlo «en común con todos los sectores» y «ante la pasividad del Gobierno central». Así lo recalcó Santonja en comparecencia ante la Comisión de Cultura, Turismo y Deporte de las Cortes de Castilla y León, en sesión extraordinaria, para analizar el grado de cumplimiento de los objetivos de su departamento para la legislatura.

Al referirse al turismo, aseveró que las políticas aplicadas a través de la Dirección General de Turismo a lo largo de estos dos años se han centrado en «potenciar un modelo de desarrollo turístico basado en la calidad, teniendo en cuenta la competitividad de la oferta, el perfil de turista y la formación de profesionales». Todo ello, con «el firme propósito de sacar el máximo rendimiento a los valores que atesoran las nueve provincias».

Santonja mencionó el turismo rural como gran «fortaleza» de Castilla y León junto con el turismo patrimonial, cultural y el turismo de naturaleza. Los objetivos de la política turística de la Consejería durante esta legislatura, recordó «son el fortalecimiento y la creación de productos y destinos turísticos y su gestión, así como el avance en la promoción, marketing y apoyo a la comercialización de los mismos».

Santonja mencionó la modernización de la normativa para mejorar la gestión turística y así en junio del pasado año se publicó el Decreto por el que se regulan las actividades de intermediación turística en Castilla y León.

En materia, normativa, señaló que se ha abierto un «proceso de reflexión» sobre «la necesidad de un cambio normativo de los apartamentos turísticos y de las viviendas de uso turístico» porque su equipo, ha enfatizado, no eludirá cuestión alguna, aunque también matizó que «tampoco» lo harán «precipitadamente ni superficialmente».

Así, aboga por tratarla con «todos los sectores» y recordó que el pasado 7 de junio tuvo lugar una sesión del Consejo Autonómico de Turismo de Castilla y León con esta cuestión como único punto en el orden del día, para abordar la situación actual y futura de viviendas de usos turísticos y apartamentos turísticos, informa Europa Press.

En esa reunión, recuerda, se ana-



El consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Gonzalo Santonja, durante la comparecencia. ICAL

lizó «pormenorizadamente la situación de estos alojamientos» y se anunció una nueva regulación actualizada sobre las viviendas de uso turístico y los apartamentos turísticos en Castilla y León, «ante la pasividad del Gobierno central».

Por otro lado, recordó ante la polémica existente por el turismo en España, que el que ha ido «a determinadas zonas de España no es el que viene a Castilla y León», pues aquí «viene a atraído por nuestro patrimonio, que viene atraído por nuestra naturaleza y por nuestra oferta enogastronómica, y viene para protegerlo».

Por otra parte, mencionó las polí-

ticas de la Dirección General de Turismo también avanzó en el desarrollo del Camino Francés y del resto de caminos, históricos y tradicionales. A través de la firma de un convenio con la organización Camino Francés Federación se ha hecho realidad un Plan director del Camino de Santiago Francés.

Asimismo, señaló la apuesta por acciones de digitalización consecuencia de los planes territoriales de sostenibilidad turística de Castilla y León, de los que existe un total de tres, que integran 44 planes de sostenibilidad turística, cuatro actuaciones de cohesión entre destinos y dos planes nacionales, por un im-

porte superior a los 122 millones de euros.

También apuntó la «nueva estrategia de promoción internacional de Castilla y León», con un enfoque «totalmente novedoso a los criterios y actuaciones de la promoción internacional». Otra acción destacada ha sido el estreno mundial del espectáculo 'Merina. El oro español. Oteyza' que tuvo lugar en Valladolid y que se representó, también, en Madrid, Oporto y Burdeos.

De hecho, reprochó que hubo «quienes prefirieron incidir en minucias como no se qué dibujito» en lugar de referirse a esa obra que considera tan exitosa.

## La oposición reprocha «dos años perdidos» y pide más inversiones

### ALLADOLI

El socialista José Ignacio Martín Benito reprochó ayer estos «dos años perdidos» de mandato, marcados por las «polémicas», al consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta, Gonzalo Santonja, mientras Soria Ya cuestiona la gestión en su provincia.

Tras la presentación del balance de esta legislatura en las Cortes, Soria Ya pidió más inversiones y más protección del patrimonio de la provincia a Santonja, informa Ical.

Martín Benito aseguró que han sido «dos años perdidos para la cultura, el turismo y el deporte» porque en su opinión los ciudadanos sólo recuerdan tres «polémicas», la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de la Pirámide «fascista» de los Italianos, la aprobación de la ley de Patrimonio Cultural sin apoyo de la oposición y la política de «ocurrencias» y «bandazos» en la promoción turística. «Si no hemos sido el hazmerreír de España, sí hemos provocado alguna sonrisa», apostilló.

El socialista también cuestionó el liderazgo de Castilla y León en turismo rural, porque recordó las provincias, individualmente, no son las más visitadas, y añadió que la Comunidad, sin embargo, encabeza la Lista Roja de Hispania Nostra, con 124 bienes más que al inicio de la legislatura y denunció que en digitalización se sigue sin cosechar fruto. Además, echó en falta el plan de lectura en las bibliotecas.

También, la procuradora socialista Laura Pelegrina preguntó al consejero por la disposición de la Junta a financiar las obras de rehabilitación de la iglesia de la Vera Cruz de Valladolid, cuya cúpula y linterna se derrumbó recientemente.

## CASTILLA Y LEÓN

# Castilla y León incrementará el límite de renta para acceder a libros de texto gratis

La consejera de Educación: «Hemos logrado un éxito educativo sin precedentes, pese a un injusto sistema de financiación autonómico que pone en riesgo la prestación de servicios»

### VALLADOLID

La consejera de Educación, Rocío Lucas, anunció en las Cortes de Castilla y León que la Junta continuará con la ampliación del acceso a libros de texto gratis, enmarcado en el Programa Releo+, para lo que incrementará el límite de la renta para recibir esta ayuda. La Consejería ya elevó el coeficiente IPREM de 2,68 a 2,82 y aumentado por tramos el índice corrector a familias numerosas. También se ha introducido, por primera vez, un índice corrector de 1,1 para todas las familias del medio rural en localidades de menos de 5.000 habitantes. Con motivo de su comparecencia ante la Comisión de Educación del Parlamento autonómico para analizar el grado de cumplimiento de los objetivos de su departamento para la legislatura, la consejera destacó que Castilla y León León garantiza una educación «excelente», con la «máxima» calidad y equidad. «En el medio urbano y en el rural. En centros públicos y en centros concertados. En la educación escolar y en la universitaria», aseveró.

En este sentido, citó, según recogió la Agencia Ical, algunos programas desarrollados por la Consejería como las ayudas para estudios postobligatorios que también se ha incrementado la ayuda de cuantía máxima de 1.500 a 1.600 euros y en la convocatoria del curso 2024-2025 se han incluido nuevos estudios y destinatarios y creado las becas de excelencia para premiar las mejores calificaciones.

En las ayudas de transporte escolar, precisó se becan todas las solicitudes de transporte que llegan desde el medio rural para facilitar la asistencia a programas como Éxito Educativo o Actividades Extraescolares. Y en las ayudas para la adquisición de dispositivos digitales se ha aumentado la cantidad máxima a subvencionar de 175 a 225 euros.

Expuso que el Programa para la Mejora del Éxito Educativo, que ha servido de modelo para otros territorios, también ha experimentado importantes mejoras. Al Programa de acompañamiento en Cuarto de la ESO, se añade el de Primero de la ESO y Tercero de Primaria, se incorpora al programa el alumnado de los centros concertados y su inicio se ha adelantado a octubre en vez de enero.

Otra novedad en estos dos años de legislatura ha sido la puesta en marcha este curso del Programa de actividades extraescolares en el medio rural, pionero a nivel nacional, con el objetivo de promover la igualdad de acceso a una educación y a una formación de calidad, equilibrando la igualdad de oportunidades entre las familias del medio urbano y del medio rural. Se ha comenzado este curso por el alumnado de Cuarto, Quinto y Sexto



La consejera de Educación, Rocío Lucas, en su comparecencia en las Cortes. ICAL

de Primaria, incorporándose el alumnado de ESO en el curso 2024-2025.

En cuanto a la mejora del conocimiento de lenguas extranjeras, Rocío Lucas subrayó que año a año se han incrementado las secciones bilingües, alcanzando en este curso las 622 y se amplía el número de auxiliares de conversación, con el objetivo de dotar de esta figura a todas las secciones bilingües autorizadas en centros públicos

Por último, se refirió al Plan de Salud Mental y la Red de Alerta y detección de conductas suicidas y autolesivas en el entorno educativo de los adolescentes. «Esta medida es una decidida apuesta del Gobierno autonómi-

copara prestar atención a las demandas y problemática de este alumnado, concienciando, formando y brindando herramientas a la comunidad educativa que permitan actuar de la mejor manera en este tipo de situaciones», señaló la consejera.

Por todo ello, aseguró que Castilla y León ha logrado un éxito educativo «sin precedentes», tal y como lo recogen los informes internacionales que sitúan al sistema a la cabeza de España y en los primeros puestos a nivel mundial. Y todo ello se ha logrado, lamentó, pese a un «injusto» sistema de financiación autonómico, que no tiene en cuenta las características de la Comunidad y el sobrecoste que supo-

ne garantizar unos servicios públicos de calidad. «Una infrafinanciación que pone en serio riesgo la prestación de los servicios públicos, especialmente los de carácter social, como es la educación», sentenció.

Lucas hizo extensivo el éxito educativo a todala comunidad educativa, especialmente el profesorado, pero también las familias y el alumnado. «Nuestro objetivo es trabajar para dejar una educación mejor aún de la que nos encontramos, algo que no era tarea fácil, máxime cuando se partía de un listón tan alto como el que teníamos y después de haber tenido que hacer frente a la mayor pandemia sufrida desde hacía cien años», reconoció.

### LUCAS ASEGURA LA LIBRE ELECCIÓN DE CENTRO DE LAS FAMILIAS

La consejera de Educación, Rocío Lucas, aseguró que la libertad de elección de centro de las familias seguirá «plenamente vigente, mientras de nosotros dependa». De esta manera, dejó claro que los padres podrán elegir el colegio o instituto que prefieran, sea público o concertado. Un derecho que, añadió, también es «efectivo» en la educación infantil o-3 años, cuya gratuidad se ha implantado, o para que puedan elegir entre escolarizar a su hijo en un centro ordinario o en uno de educación especial. Con motivo de su comparecencia ante la Comisión de Educación del Parlamento autonómico para analizar el grado de cumplimiento de los objetivos de su departamento para la legislatura, la consejera subrayó la necesidad de «salvaguardar» la libertad. «Nuestro sistema educativo garantiza la libertad. Esa libertad que algunos tratan de coartar y de reducir, cada vez más, en muchos ámbitos, también en el educativo», sentenció. También, según recogió la Agencia Ical, Lucas apuntó que continuarán con el trabajo en favor del derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Y por una educación con pleno respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Además, consideró que un sistema «verdaderamente» inclusivo tiene que flexibilizar la respuesta educativa y ajustarse a las características y demandas de cada persona.

## El PSOE critica la «marginación» de la educación pública frente a la concertada

### VALLADOLID

El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León reiteró la «marginación» de la Junta con la educación pública frente a la privada-concertada, al considerar como un «escándalo» el sesgo existente hacia la segunda. Lo justificó al señalar que la Consejería de Educación ha destinado entre los años 2022 y 2023 un total 76,6 millones de euros para los gastos de funcionamiento de los centros privados-concertados mientras que los públicos han recibido 64,2 millones. Denunció el

caso «escandaloso» de lo que ha ocurrido en la provincia de Valladolid, donde en este periodo 22,4 millones han ido para los concertados frente a los 10,7 para los centros públicos. «La situación de los centros públicos es límite», aseguró el portavoz del PSOE en Educación, Fernando Pablos.

Con motivo de la comparecencia de la consejera de Educación en la Comisión de Educación del Parlamento autonómico para analizar el grado de cumplimiento de los objetivos de su departamento para la legislatura, Rocío Lucas acu-

só al procurador socialista de mentir, al señalar que no sabe distinguir los gastos de funcionamiento de un centro público de uno concertado. En este sentido, dejó claro que no son los mismos conceptos y, por tanto, no se pueden comparar. Precisó que un gasto de funcionamiento de un centro público no conlleva personal de limpieza y de mantenimiento ni luz ni calefacción «ni nada». En cambio, sí que lo lleva en uno concertado. «Esto es así de siempre y me sorprende que venga aquí a decir una cosa que es mentira por que los conceptos

no se pueden comparar», aseveró.

De Pablos también lamentó que la mayor parte de los alumnos becados y, por tanto de familias con menos recursos económicos, está matriculado en la escuela pública, algo que la consejera explicó que se debe a que el 70% de los estudiantes está en los centros públicos frente al 30% en los concertados. En este sentido, instó-en la línea de lo demandado por el Procurador del Común- a mejorar los apoyos, tanto a los estudiantes inmigrantes que no saben castellano como a los centros.

### **DEPORTES**

## La cantera se define

**FUTBOL.** El Numancia B comenzará la pretemporada el 5 de agosto con el objetivo de ascender a Tercera / El juvenil dirigido por Fredy Vera arranca dos días después

### FÉLIX TELLO SORIA

La cantera del C.D. Numancia ya tiene definida la pretemporada de cara al inicio del curso 2024-2025. El equipo filial que militará en Primera División Regional de Aficionados comenzará los entrenamientos el 5 de agosto y sólo dos días después arrancará el juvenil de Liga Nacional. El objetivo para el Numancia B es el ascenso y así regresar a Tercera Federación después de dos campañas. Los juveniles intentarán estar arriba en la tabla sin descartar un nuevo salto a División de Honor.

José Luis González tomará las riendas del Numancia B 2024-2025 y en el cuerpo técnico estará acompañado por Pablo García como segundo entrenador, Raúl Mayo como entrenador de porteros, Óscar Chaín de preparador físico y Raúl Leitas será el delegado. El filial echará a andar el próximo 5 de agosto y lo hará con una plantilla competitiva para estar en la zona de privilegio de la clasificación. «La apuesta es por el ascenso a Tercera Federación», señalaba el coordinador de la cantera rojilla, Antonio Alfageme.

En lo que se refiere a la confección de la plantilla rojilla, José Luis González contará con bastantes caras nuevas en relación a la pasada campaña. Bastantes bajas que se se tienen que cubrir para dar un salto de calidad en un equipo que el ejercicio pasado pecó de irregularidad a la hora de intentar luchar por estar arriba en la clasificación.

El Numancia B comenzará su andadura en la Regional a mediados de sep-



MARIO TEJEDOR

ÓSCAR GARCÍA SE DESPIDE DEL NUMANCIA. Después de toda una vida como jugador rojillo se despide el canterano y lo hacía «con lágrimas en los ojos» a través de las redes sociales. Óscar finaliza una etapa en la que ha ido escalando por cada uno de los conjuntos de la Ciudad Deportiva hasta hacer su debut con el primer equipo.

tiembre y para llegar a punto para esa primera jornada de Liga ya tiene concretado el calendario de encuentros amistosos veraniegos con un total de siete compromisos. El primer duelo de la preparación llegará el 9 de agosto con el enfrentamiento ante el Yagüe de Logroño en la Ciudad Deportiva. Cuatro días después, concretamente el 13 de agosto, jugarán en La Arboleda contra el Almazán. Ya en la segunda quincena de agosto, el filial jugará el día 21 en el campo del Tardelcuende, el 25 participará en un triangular contra San José y Galapagar, el 28 se medirá al Balsamaiso y el 31 al Robles de Zaragoza. En septiembre tiene previsto jugar el amistoso ante Camaretas en la Ciudad Deportiva

Por su parte, el Numancia juvenil de Liga Nacional seguirá a las órdenes de Fredy Vera para comenzar los entrenamientos de pretemporada el 7 de agosto. El calendario del juvenil todavía no está cerrado pero Tardelcuende, Rayo Vallecano juvenil, Calasanz y San José serán algunos de sus rivales veraniegos antes del comienzo de la Liga a principios de septiembre.

► CORRUS, PREPARADOR FÍSICO. David Ramos, 'Corrus', regresa al Numancia como preparador físico en lugar de Pedro Borque, que realizará la próxima temporada las funciones de readaptador.

## Marinho regresa a las canchas

VOLEIBOL. El brasileño será un refuerzo de lujo para el centro de la red del Sporting CV Soria en la Superliga 2 / «Tras el año de descanso tenía ya 'mono' de voleibol»

'Los viejos rockeros nunca mueren' decía Miguel Ríos y perfectamente se podría aplicar esta frase a Mario dos Santos, Marinho, que regresa a las canchas de voleibol para jugar con el Sporting Club Voleibol Soria la próxima temporada en la Superliga 2. A sus 36 años, el brasileño será un refuerzo de lujo para el centro de la red de los sorianos, que se hace con los servicios de un jugador que puede marcar las diferencias por su calidad y su experiencia

«Vuelvo a jugar, no sé si uno o dos años», comentaba Marinho cuando se le asaltaba vía telefónica y se le preguntaba sobre la posibilidad de formar parte de la familia del Sporting. El de Sao Paulo reconocía que tenía «'mono' de voleibol» después de estar un año sabático alejado del parquet de juego.



Mario dos Santos jugará la próxima temporada con el Sporting. M. TEJEDOR

Dos Santos dejaba el voleibol a la finalización de la temporada 2022-2023 y lo hacía en la cresta de la ola como campeón de la Copa del Rey y como subcampeón de la Superliga con el Río Duero. «Notaba que estaba muy cansando y tenía la necesidad de estar una temporada sin la exigencia de entrenar y jugar».

En el Sporting siempre estuvieron atentos a Marinho y desde un primer momento le abrieron las

puerta del club para poder reforzar el equipo. Durante el curso pasado no quiso saber nada de un posible regreso, pero ahora ha llegado el momento de que el brasileño se vuelva a vestir de corto. «Les dije que quería tener un año sabático y ahora es el momento de aceptar su oferta. Samu -Samuel Moreno- y Alvarito - Álvaro Hernández- me han convencido». El dirigente del Sporting y su entrenador lograron su propósito.

Mario tiene muy claras cuáles son sus pretensiones para esta nueva etapa y asegura que «llego para ser uno más y para arrimar el hombro como el que más. ¿Llegar como figura del equipo? No no. Seré uno más. Lo de ser figura forma parte del pasado». Mario dos Santos aterrizó hace seis años en tierras sorianas y se ha asentado en la ciudad.

### **CICLISMO**

### El festival cadete se disputa en **El Royo**

La localidad de El Royo acoge este fin de semana el VII Festival de Ciclismo de categoría cadete, 'Challenge Comunidad Cintora', una prueba que está dividida en dos etapas y en la que tomarán parte unos 140 ciclistas de diferentes puntos de la geografía española.

La primera jornada se desarrolla este sábado con una prueba de contrarreloj individual de 7,2 kilómetros y una altitud acumulada de 182 metros entre Vilviestre de los Nabos y el Alto del Royo. La salida del primer corredor está prevista a las 17.00 horas. Ya el domingo tiene lugar la segunda etapa, una ruta circular de casi 70 kilómetros con salida, a partir de las 12.00 horas, y llegada en El Royo. pasará por las localidades de Vinuesa, Sotillo del Rincón, Valdeavellano de Tera o Villar del Ala. A lo largo del trazado, los corredores tienen que pasar varios pasos de montaña.

### **VOLEIBOL Tres sub 15** del C.V. Sporting al **Preeuropeo**

David Maján, Sergio Martín y Víctor Chamarro, del Sporting Santo Domingo Club Voleibol Soria, son tres de los dieciséis jugadores convocados por la Real Federación Española de Voleibol (RFEVB) para la primera concentración encaminada a preparar el Torneo WEVZA Sub-15 que se celebrará a comienzos del próximo mes de enero y en el que el combinado nacional buscará su clasificación para el Campeonato de Europa de la categoría.

La concentración se desarrollará entre el 11 de agosto y el 1 de septiembre en Guadalajara. Maján, Martín y Chamarro pertenecen al Regalos Santiago Sporting Santo Domingo Infantil Masculino, que entrena Álvaro Hernández y que concluyó esta temporada en el séptimo puesto en el Campeonato de España de Clubes de la categoría infantil y que ganó la medalla de bronce en la Copa de España.

### **ANUNCIOS BREVES**

### **VENTA INMOBILIARIA**

SE VENDE cochera cerrada de 34m2 en Av. de Valladolid 7, junto al Chino y frente al bar Termancia, capacidad para 2 coches, 2 motos y almacenaje, con luz independiente, ideal para carga de vehículos eléctricos. 30.000 euros. 629 286 155.

### **MOTOR**

601

SE VENDE Citroën C4 año 2008. 210.000 km. 5.000 euros. Tel. 630070931

sus anuncios Ilame al **975 21 20 63** 

### **INUEVA FASE DE VIVIENDAS!**

1 DORMITORIO .... 95.000€... 2 DORMITORIOS .... 119.000€... 3 DORMITORIOS .... 160.000€... ADOSADOS .... 209.000€...



### **AGRÍCOLA**

801

EN ALMAZÁN vendo parcela de 2,5 hectáreas junto al río Duero, sembrada de chopos (Año 2020). 11.000. 649 947 299

### **TRABAJO**

701

SE NECESITA personal para almacen para empresa en la provincia de So-ria. Interesad@s enviar curriculum a almacenfrigorifico24@gmail.com

CERVECERIA bar Torcuato necesita camarero-a. Envíanos tu curriculum a: <u>info@torcvato-soria.com</u> o llámanos al 654 533 87



Nubosidad de evolución

**EN LA CAPITAL** 

HOY

Máxima

Máxima

Poco nuboso con algún intervalo nuboso en montañas del norte y luego nubosidad de evolución y probables chubascos, que pueden ir acompañados de tormenta. Temperaturas mínimas en descenso, y máximas en notable descenso. Vientos del nortes presentados por la contrata por la contrata de la con

te y noreste, más intensos por la tarde con rachas fuertes.

### FARMACIA DE GUARDIA

Fernando José Talavera García C/ José Tudela, I Tel. 975.225.781

**EN LA PROVINCIA** 

Del I al 7 de julio

ALMAZÁN. BURGO DE OSMA. ÓLVEGA Y COVALEDA (24 H.)

SAN PEDRO MANRIQUE, BERLANGA DE **DUERO, NAVALENO, DEZA Y SAN** ESTEBAN DE GORMAZ (HASTA LAS 22.00H.)

### **FARMACIAS CON HORARIO AMPLIADO**

Celia Carrascosa Martínez C/ Fl Collado, 46, Tel. 975,212,443

De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

Ma del Mar Lérida García C/ Valonsadero, 22. Tel. 975.230.709 De lunes a viernes de 09.00 a 22.00 h.

Ma Dolores Sánchez Barreiro Avda. Mariano Vicén, I. Tel. 975.211.989 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

Ma Victoria Martínez Beltrán C/ Marqués de Vadillo, 3. Tel. 975.211.183 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

Raquel Martínez García C/ La Teiera, 2. Tel. 975.211.834 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

Inmaculada González Gesteiro De lunes a sábado de 10.00 a 22.00 h

### EMBALSE CUERDA DEL POZO



AL 77,5% DE SU CAPACIDAD

### **EL TIEMPO / HOY**



27 V II

Lunes

**▲** 29 ▼ 13

▲ 30 ▼ II

**▲** 31 ▼ 13

▲ 28 ▼ IN Lunes **▲** 30 ▼ 13

975 380 001 975 300 461

S. LEONARDO **SAN PEDRO** 

MAÑANA

▲ 24 **▼** 7 Lunes ▲ 29 ▼ IN

VINUESA **▲** 27 **▼** 9 Lunes **▲** 29 **▼**12

975 101 064

Mínima

**12**<sup>0</sup>

Mínima

100

### TELÉFONOS DE INTERÉS **SORIA**

▲ 32 **▼** 13

△ 25 ▼ 9

▲ 29 **▼** IN

Lunes

**▲** 30 **▼**12

085/ 975 220 700

112/ 975 211 862

EMERGENCIAS BOMBEROS POLICÍA NACIONAL GUARDIA CIVIL CRUZ ROJA POLICÍA LOCAL IBERDROLA (averías) AMBULANCIAS HOSPITAL SANTA BÁRBARA HOSPITAL EL MIRÓN

RADIO TAXI

### **PROVINCIA** GUARDIA CIVIL BOMBEROS

▲ 29 ▼ IN

Lunes

**▲** 31 ▼ 12

Almazán El Burgo de Osma Șan Esteban de Gormaz TELE-RUTA

CENTROS DE SALUD Ágreda Almazán

900 123 505

**▲** 27 ▼ 8

Lunes

**▲** 31 ▼ 12

Gomara Ólvega San Esteban de Gormaz San Leonardo de Yagüe San Pedro Manrique Soria Rural

**CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL** 

Zona Sur Berlanga de Duero Pinares Norte Zona del Moncayo Ribera del Duero 976 645 589 975 350 125 975 376 012 Pinares Sur Tierras Altas 975 381 170 975 228 282

ASESORAMIENTO A LA MILIER INFORMACIÓN JCYL

TRANSPORTES

975 225 160 975 240 202 975 213 034 906 365 342

MUSEO NUMANTINO

Soria Telf. 975 / 22 -13- 97 Lunes cerrado

### MUSEO PALEONTOLÓGICO

Domingos y festivos: 10.00-14.00. Lunes y martes cerrado por descanso.

### FRMITA DE SAN BAUDELIO

Casillas de Berlanga Del I/6 al 31/8: De 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Menos lunes y martes. Del I/II al 3I/3: De miércoles a sábado de I0.00 a I4.00 y de I3.30 a 18.00 y los domingos y festivos, de 10.00 a 14.00. Del 1/4 al 31/5 y del 1/9 al 31/10, de miércoles a

sábado de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 h

### CLAUSTRO S. JUAN DE DUERO

Telf. 975 / 23 -02-18. Lunes cerrado por descanso

### NIIMANCIA

**Garray**Telf. 975 / 18-07-12. Domingos y festivos: 10.00-

14.00. Lunes cerrado por descanso

### **TIERMES**

Montejo de Tiermes Telf. 975 / 18 -61 - 56. Domingos y festivos: 10.00-14.00. Lunes cerrado por descanso.

### **YACIMIENTO**

Domingos y festivos: 10.00-14.00. Lunes cerrado por descanso.

### Telf. 975 / 34 - 01 - 96. Grupos: todos los días previa

petición de hora en el teléfono 975/34-01-96

### CONCATEDRAL DE SAN PEDRO

Telf. 975 / 21 -15 - 51 La Iglesia en invierno: cerrado, excepto por las tardes en horas de culto. En verano: 10.00-20.00.

### EL CLAUSTRO ROMÁNICO

Verano: 10.00-14.00 y 17.00-20.00. 10.00-13.00 y 16.00-19.00.

### COLEGIATA NTRA. SRA. DEL MERCADO

Berlanga Telf. 975 / 34-34-33. Todo el año. Horario de apertura: de Miércoles a Domingo: 12.30-14.00 y 16.00-17.30 h. Lunes y

### Todo el año. Solicitar cita en Oficina de Turismo o en las dependencias municipales.

CASTILLO DE BERLANGA

Santa María de Huerta Telf. 975 / 32-70-02 Todo el año. 10-13 y 16-18.
Domingos y festivos: 11.30 a 12.30 celebración de los servicios religiosos. Domingo tarde:

### **AULA ARQUEOLÓGICA Y MOSAICOS ROMANOS**

### Medinaceli

(Abierto de jueves a domingo - Visitas concertadas todos los días) Horario: II,00 a 14,00 h. y 16,00 a 20,00 h.

### **AULA PALEONTOLÓGICA**

Telfs. 975185093-625795477 Horario: Mañanas: de II a I4. Tardes: de I7 a 21. El Aula abrirá todos los días de la semana hasta

### **AULA ARQUEOLÓGICA "EL CERCO DE** NIIMANCIA"

Garray Periodo: I de agosto a 3I de octubre Horario miércoles a domingo de 10 a 14 y de 16

### MUSEOS ETNOLÓGICOS

En Torreandaluz, Valderrueda, San Andrés de Soria, Romanillos de Medinaceli, Alcubilla del Marqués, Cuevas de Soria y Barca existen museos en los que se exponen utensilios, muebles, etc. ya fuera de uso y expuestos ahora para el público en general.

## M. DE LA VENERABLE SOR Mª JESÚS DE Ágreda Llamar previamente.

### EL TORREÓN DE NOVIERCAS domingo, de II.30 a I3.30 y de I7 a 20. FUNDACIÓN CULTURAL DE BLAS-

### VILLODRES El Burgo de Osma Telf. 975341006

Horario de invierno: Abierto sábados. De 12 a 14 y de 17 a 19. Visitas guiadas a diversas colecciones (etnológica, arqueológica, muebles castellano-leoneses y de arte contemporáneo)

### CENTRO TEMÁTICO DE LA CERÁMICA EN

QUINTANA

Horario: Martes a viernes de 10 a 14 horas y de 16 a 18.00 horas. (Lunes cerrado). Domingo y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

### PARQUE TEMÁTICO DEL ROMÁNICO. (SAN **ESTERAN DE GORMAZ)**

Horario: Martes a domingo de II.00 a 14.00 horas de I7.00 a 20.00 horas.

Telf. 975186245. www.parqu Camino Molino de los Ojos

MEDIO AMBIENTE. PARQUE NATURAL CAÑÓN DEL RÍO LOBOS Centro de visitantes: Horario de I de noviembre a  $15\,de$  diciembre: Recepción-información: abierto todos los días de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Visita sala interpretación, visitas particulares abierto todos los días de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Grupos organizados cita previa (975/363564 de 9 a 10 horas). Máximo 50 personas/grupo. Visita guiada. Otras actividades consultar monitores.

### CENTRO MICOLÓGICO DE NAVALENO

Ofrece rutas micológicas guiadas, una exposición permanente, varios puntos de información turística o de identificación de setas, así como cursos y talleres. Horario. De l de Octubre a 30 de Noviembre está abierto de miercoles a sábado de IO a I4, y de I6 a I9. Los miercoles a sábado de 10 a 1-domingos de 10 a 14. Más info

### CINE Y TV

### **CARTELERA**





90.2 FM RANDA DE DUERO

91.6 FM

101.9 88.4 FM

92.9 FM

103.4 FM AS DE SAN PEDRO

97.7 FM 97.8 FM

99.8 FM 89.6 FM VALLADOLID

102.8 FM

06:00 Infocomerciales 07:10 Cuentos en la bruma 08:05 Piedra sobre niedra

09:10 Todos los días 10:40 Un paseo por CyL

13:50 Flash empresas 13:55 Lo mejor de Parques Naturales 14:30 CvLTV Noticias **15:10** El tiempo **15:25** Grana y oro

17:50 La Grabadora

19:40 Nuestras Cortes

20:00 CyLTV Noticias

20:54 Nuestras Cortes

21:05 Espacio Abierto

01:35 Infocomerciales

22:00 Cine. Yo secuestré a Sinatra.

**23:35** Cine. The employer. 2013. **01:05** Agro en acción

19:45 La Grabadora

20:40 El tiempo

11:30 Con la música a todas partes 13:00 Escápate de viaie

**16:30** Lo mejor de Escápate de Viaje **17:00** El Correvuela

**18:00** Cine. El color de la justicia. 1997.

LA 8

94.1 FM 97.1

88.1 FM

| CINES LARA DESDE EL 3 AL 11 DE JULIO                                  |                   |          |       |  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------|--|
|                                                                       |                   | SESIONES |       |  |
| SALA 1 -BAD BOYS. RIDE OR DIE<br>-HORIZON: AN AMERICAN SAGA. CAPÍTULO | 17.45<br><b>1</b> | 20.30    |       |  |
| SALA 2 -MALA PERSONA                                                  | 18.00             | 20.30    | 22.35 |  |
| SALA 3 -GRU 4. MI VILLANO FAVORITO<br>-BIG BOYS                       | 18.15             | 20.30    | 22.35 |  |
| SALA 4 -DEL REVÉS 2 (INSIDE OUT 2)                                    | 18.00             | 20.15    | 22.35 |  |
| SALA 5 -GRU 4. MI VILLANO FAVORITO                                    | 17.45             | 20.15    | 22.35 |  |
| SALA 6 -UN LUGAR TRANQUILO. DIA 1                                     | 18.00             | 20.15    | 22.35 |  |
| SALA 7 -FUERA DE TEMPORADA                                            | 17.45             | 20.15    | 22.35 |  |
| SALA 8 -EN TIERRA DE SANTOS Y PECADORES                               | 17.45             | 20.15    | 22.35 |  |

Martes cerrado por descanso de personal. Miércoles en los cines Lara Programa Cine Sénior para que los mayores de 65 años puedan ir al cine por 2 euros.



### **FUERA DE TEMPORADA**

Francia. 2023. Dirección. Stéphane Brizé. Reparto. Guillaume Canet, Alba Rohrwacher, Sharif Andoura. Sinopsis. Mathieu vive en París, Alice en un pequeño balneario del oeste de Francia. Él es un actor famoso, a punto de cumplir cincuenta años. Ella es una profesora de piano cuarentona. Se enamoraron hace quince años y se separaron.



### **UN LUGAR TRANQUILO. DÍA 1**

Estados Unidos. 2024. Dirección. Michael Sarnoski. Reparto. Lupita Nyong'o, Joseph Quinn, Alex Wolff, Djimon Hounsou, Denis O'Hare. Sinopsis. Una mujer llamada Sam trata de sobrevivir a una invasión en la ciudad de Nueva York por criaturas alienígenas sedientas de sangre con oídos ultrasónicos. Tercera entrega de la saga.

07:40 Todos los días. 09:00 Momonsters. 09:20 Shadownsters. 09:30 Ruy, el pequeño Cid. El estandarte 10:00 Clap. 10:25 Mundo natural 11:00 Naturaleza viva. La Vía Ferrata de Sabero 11:50 Espacio Abjerto 12:45 Grana y oro. Actualidad del mundo taurino óstico. Uveitis 14:30 CyLTV Noticias Fin de semana I. Con Pedro Pablo Doña 15:10 El Tiempo Fin de semana. 15:20 Agro en acción. 15:50 Cineolé: La casta Susana. 1963 17:40 Me vuelvo al pueblo. Panadería en San Pedro de Latarce (Valladolid) y jabonería en Palazuelos de Eresma (Segovia) 18:30 Qué pasó aquí. El fin de Luis Candelas **19:20** Hecho en CyL. **20:00** CyLTV Noticias Fin de semana 2.

**20:40** El Tiempo Fin de semana. 20:50 El arcón.

21:40 Con la música a todas partes. 23:20 Con la música a todas partes. **00:55** CyLTV Noticias Fin de semana 2 (Redifusión), Con Pedro Pablo Doña **01:25** El Tiempo Fin de semana.

01:30 El arcón. 9 Pistas para el verano en Castilla

### CINES MERCADO

| Sábado, 6 de julio                         | SESIONES |       |  |
|--------------------------------------------|----------|-------|--|
| SALA 1 - LA PATRIA PERDIDA                 | 12.00    | 21.30 |  |
| - SIROCCO Y EL REINO DE LOS VIENTOS        | 17.30    |       |  |
| -CASA EN LLAMAS                            |          | 19.15 |  |
| SALA 2 - SIROCCO Y EL REINO DE LOS VIENTOS | 12.30    |       |  |
| - GREEN BORDER (VOSE)                      |          | 18.00 |  |
| - THE ARTIC CONVOY                         |          | 21.00 |  |

| Domingo, 7 de julio                        | SESIONES    |
|--------------------------------------------|-------------|
| SALA 1 -CASA EN LLAMAS                     | 12.00 19.15 |
| - SIROCCO Y EL REINO DE LOS VIENTOS        | 17.30       |
| - LA PATRIA PERDIDA (VOSE)                 | 21.30       |
| SALA 2 - SIROCCO Y EL REINO DE LOS VIENTOS | 12.30       |
| - GREEN BORDER                             | 18.00       |
| - THE ARTIC CONVOY (VOSE)                  | 21.00       |



### LA PATRIA PERDIDA

Francia / Serbia. 2024. **Dirección.** Vladimir Perisic. **Reparto.** Pavle Cemerikic, Jasna Đuricic, Miodrag Jovanovic, Lazar Kovic. **Sinopsis.** Serbia, 1996. Durante las manifestaciones estudiantiles contra el régimen de Milosevi, Stefan, de 15 años. tiene que pasar por la revolución más dura de todas. Tiene que enfrentarse a su amada madre, portavoz v cómplice del gobierno corrupto contra el que se levantan sus amigos.



### THE ARTIC CONVOY

Noruega. 2024. Dirección. Henrik M. Dahlsbakken. Reparto. Adam Lundgren, Anders Baasmo, Tobias Santelmann, **Sinopsis**, En 1942, los alemanes han invadido la Unión Soviética y la situación parece terrible. En barcos mercantes civiles de todo el mundo se transportan en un peligroso viaje suministros de guerra desde Islandia a Murmansk v Arkhangelsk. Atrapados en el mar sin experiencia en defensa o guerra, los marineros civiles se enfrentan cara a cara con la fuerza superior alemana en las aguas del Ártico.

## CARLOS CUESTA



## DALE VIDA A TU TEJADO

### Aprovecha los descuentos del VERANO...

- Limpieza, retejados y mantenimiento.
- Onduline bajo teja y termina con tus GOTERAS.
- Impermeabilizaciones de terrazas y fachadas.
- Estructuras de madera.
- Panel sandwich

Presupuesto y desplazamiento a pueblos gratis. Todas las comarcas.





SÁBADO 6 DE JULIO DE 2024

ación y Publicidad: C/ Morales Contreras, 2. Soria. 4200

### PAISANAJE CRISTINA RAMPÉREZ ANDRÉS



RAQUEL FERNÁNDEZ

TRAMA E INSPIRACIÓN. La joven soriana Cristina Ram- (Clahistoria de Numancia fue para Crispérez presenta su primera novela 'Suerte de Pinos', inspirada en el pueblo de Covaleda en el año 1923 y en la historia real del gran incendio donde se quemaron 98 casas en dos horas. Todo ello, regado con una trama de intriga creada por la autora.

### RAQUEL FERNÁNDEZ SORIA

tina Rampérez Andrés una de sus primerasinspiraciones paralanzarse a la escritura cuando tenía tan solo 15 años, consiguiendo uno de sus primeros reconocimientos en el concurso Qué es Numancia para ti'. En ese instante se sembró en ella la 'semillita' de la pasión por la escritura y fueron llegando años después otros galardones, como el se-20/11@ gundo premio en el 26º Certamen de Creación Joven de Soria con otro de sus relatos titulado 'Volveré', inspirado en las historias que su padre le había contado de su niñez en el pue-

> Pero es ahora, a sus 22 años, cuando esta joven soriana ha dado el paso con su primera gran obra en sus manos: 'Suerte de Pinos', que presenta este mismo fin de semana en la comar

ca de Pinares, zona donde está inspirada este libro, «mi primera obra, puesto que el tiempo y el esfuerzo dedicados no se pueden comparar con los primeros relatos que escribí cuando era más pequeña. Durante el proceso de escritura de esta novela he acabado encontrando mi estilo», explica Cris-

Este libro se presenta este domingo en Covaleda, a las siete de la tarde en el mercado antiguo. Y es Covaleda porque es concretamente donde se ubica esta novela, situada en el año 1923, momento en el que se produjo el gran incendio en esta localidad donde se quemaron 98 casas en menos de dos horas y en torno a 500 personas lo perdieron todo.

Asegura la autora de 'Suerte de Pinos' que en este libro el lector va a encontrar «una historia de misterio, de intriga y de crímenes, acompañando a la protagonista en su viaje hasta la desconocida y recóndita Covaleda de 1923. Con el objetivo de demostrar la inocencia de un hombre acusado de asesinato, la protagonista tendrá que investigar el pasado del pueblo y de los vecinos, un pasado que algunos harán todo lo posible para que no salga a la luz. En medio de la investigación, el lector se encontrará con el devastador incendio que desatará el caos en el pueblo, cambiando de forma inevitable el transcurso de los acontecimientos»

Confiesa que cuando descubrió la historia del incendio de Covaleda le impactó tanto que su mente comenzó a crear historias que podrían girar a alrededor de este hecho real. «Por ello elegí, como escenario de la novela, el pueblo de Covaleda y el paisaje de la comarca de Pinares», añade, explicando que «más allá de que soy soriana y amante de toda la provincia de Soria, realmente no tengo ninguna relación con Covaleda, ni con la zona de Pinares. No obstante, la novela me ha unido a Covaleda y la llevaré siempre conmigo en el corazón».

Cristina ha tardado más de dos años en escribir la novela, «por lo que he tenido tiempo para sentir de todo: bloqueos por no saber cómo continuar, sueño por trasnochar escribiendo, frustración al querer mejorar algún párrafo y no conseguir hacerlo, sorpresas cuando los personajes actuaban de una forma que no estaba planeada, satisfacción al ir viendo los avances, y unalargalistademás emociones y sentimientos», explica Cristina.

Se declara una apasionada de la escritura que lleva al lector a que tenga que adivinar quién o quiénes son los culpables. «Aquellos autores que demuestran su inteligencia, al jugar con las pistas y los sospechosos, que te hacen pensar una cosa cuando en realidades la contraria y que te sorprenden con un final inesperado son los que más me gustan».

'Suerte de Pinos' se puede comprar en librerías de la capital soriana como Piccolo, Las Heras, Ardillapilla y Santos Ochoa. «La de Covaleda este domingo es mi primera presentación y no sé si irá mucha gente o poca, pero seamos los que seamos espero que pasemos un rato agradable. También espero conocer las opiniones de la gente que ya se ha leído el libro y animar a los que no lo han hecho todavía», con-

### Servicio Oficial Posventa









Automasa S.A.



Soria Motor S.A.